# VIUN

Miércoles, 21 de agosto de 2024. Año XXXV. Número: 12.662. Edición Madrid. Precio: 2€



LA ENTREVISTA MONOTEMÁTICA (VI) Eduardo Madina: "Leer 'Si esto es un hombre' de Primo Levi me ayudó a curarme después del atentado de ETA"

**DEPORTES** Los actos religiosos en el mundo del fútbol resisten mientras la sociedad es cada vez más laica Pág 30



# Sánchez cede ante Canarias en la compania de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania del c inmigración y reubica a cientos

y 11 días de vacaciones en Lanzarote, acepta ver a Clavijo para tratar la crisis de los cayucos

Tras 5 días de peticiones del presidente canario | El Gobierno usa miles de plazas estatales en la Península sin apenas informar a las CCAA

POR ÁLVARO CARVAJAL, OLGA R. SANMARTÍN Y MARTA BELVER Págs. 6 y 7



# **BALNEARIO** 280 RECIÉN

MONDARIZ-

# **LLEGADOS AL MUNICIPIO** MÁS PEQUEÑO **DE GALICIA**

Con apenas 2,31 kilómetros cuadrados, Mondariz-Balneario es el municipio más pequeño de Galicia. A lo largo de este mes de agosto recibirá 280 migrantes que son alojados en el complejo natural Cemar, donde estuvieron 135 familias ucranianas en 2022. Los nuevos acogidos, todos hombres jóvenes (en la imagen, un grupo llegado ayer), representan el 40% de la población habitual de la localidad, unos 700 habitantes. Desde el Gobierno gallego sólo exigen «claridad para poder organizar la acogida». **NATALLIA PUGA** 



# EEUU / CONVENCIÓN **DEMÓCRATA**

# Biden y Obama dan un impulso a Kamala que ficha 'influencers' para ganar a Trump en redes



Joe Biden y Hillary Clinton, junto con Barack Obama, dieron ayer su apoyo a CHICAGO Kamala Harris, que

ha apostado por los 'influencers' para actualizar la imagen del Partido Demócrata Páginas 20 y 21

# En las tres CCAA que más talento juvenil pierden cada año: «Casi te obligan a irte»

Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia buscan fórmulas para retener recién graduados

ISMAEL POVEDA PRIMER PLANO

El coste de la vuelta al cole se dispara un 10% y roza los 500€ por niño

POR CLARA ROJAS Pág. 28

# «Si le hubiérais sabido dar amor y no acosarle y tratarle de 'tonto loco'»





El padre del joven detenido por matar al niño Mateo ANA MARÍA ORTIZ en Mocejón confirma sus MOCEJÓN (TOLEDO) problemas psiquiátricos y

estalla al ver la palabra «asesino» rotulada en el capó de su coche: «Soy un apestado» Páginas 15 y 16

«Ha sido mi otro yo»: qué desencadena una conducta violenta POR PILAR PÉREZ



La palabra 'asesino', en el coche del padre del detenido

# De comisario jefe condecorado a matar a su pareja y a su ex mujer



Juan Fortuny de Pedro fue el 'número dos' de la Policía en Cataluña y se jubiló en 2023 / Después de asesinarlas se suicidó POR CRISTINA RUBIO Pág. 13

# PRIMER PLANO

Las regiones que abandonan la mayoría de sus jóvenes en busca de oportunidades laborales exploran fórmulas para conseguir retener a los recién graduados o para intentar que vuelvan lo que ya se han ido

# EN LAS TRES CCAA QUE MÁS TALENTO PIERDEN: "CASI TE EMPUJAN A IRTE"

Sitúese en Toledo, en cualquier pueblo de la provincia, y pongamos que quiere comenzar a hacer el camino de Santiago desde Lugo, ¿por dónde tendrá que pasar para iniciar su aventura? Por Madrid. Ahora, imagine que tiene una marca de jamón en Extremadura y quiere exportar

su producto hacia otros puntos de España e, incluso, de Europa, ¿qué punto del recorrido no podrán evitar sus

jamones? Efectivamente, Madrid. Por último, póngase en el lugar de una persona que acaba de graduarse en ingeniería industrial en la Universidad de Murcia, ¿cuál es el lugar en el que tendrá más oportunidades de encontrar un buen trabajo? Lo ha adivinado, Madrid.

Y es que ya lo dijo Isabel Díaz Ayuso: «Madrid es España dentro de España», porque la capital, como fruto de esa ambición desmedida (que diría el, precisamente, madrileño C. Tangana) se ha convertido en una especie de imán que todo lo atrapa. O quizá no sea así, y Madrid se haya erigido como la tierra de las oportunidades por la falta de estas mismas en el resto

de Comunidades Autónomas.

Centralismos aparte, existen varias regiones en España con un problema galopante de falta de talento salido de las universidades, bien porque sus jóvenes deciden realizar sus estudios en las grandes ciudades o bien porque al terminar sus grados, emigran en busca de trabajo a estos mismos destinos.

La última Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística revelaba que, en Extremadura, un 54,5% de sus residentes posee un nivel educativo que no supera la primera etapa de la educación secundaria (ESO). Un dato de gran calado que encuentra réplicas en Cas-



**POVEDA** ZARAGOZA

tilla-La Mancha y Murcia, con porcentajes del 53,4% y 50,9%, respectivamente. Estas tres regiones, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, son los únicos territorios en España en los que más de la mitad de la población residente no tiene ni la ESO.

Y eso no sucede porque los habitantes de estos territorios tengan un menor coeficiente intelectual (he aquí un manchego que jamás di-

em/byneentelegram ría eso), sino porque, como explica Javier Oliver, ingeniero informático graduado en la Universidad de Castilla-La Mancha y migrado a Madrid para trabajar en Redsys, en base a su experiencia, «ahora mismo, si quieres desarrollar tu carrera y no quedarte estancado, Madrid es una parada obligatoria. El poco desarrollo industrial y la falta de oportunidades en las regiones pequeñas prácticamente te empuja a irte a buscarte la vida».

Él es uno de los más de 1.400 jóve-CC nes castellanomanchegos de entre 20

y 34 años que, según datos del primer semestre de 2022 registrados por el INE, abandonaron su hogar en busca de un empleo en otros lugares de España. Cifra similar a la de Extremadura, que vio partir a más de 1.100 personas. Murcia, pese a también registrar pérdidas, únicamente experimentó la marcha de 286 individuos.

Ante esta realidad, ¿qué es lo que pueden hacer estas Comunidades para no tener que ver cómo son abandonadas por sus jóvenes talentosos?



Carmen Marchante trabaja en Alcobendas pero es manchega ÁNGEL NAVARRETE

# MAPA DE TALENTO 2023

# MADRID, LA COMUNIDAD **MÁS DOMINANTE**

La Comunidad de Madrid es líder en tres de los seis pilares del Mapa de Talento 2023, elaborado por la Fundación Cotec y el Instituto Valenciano de Investigaciones

Así, la región dirigida por Isabel Díaz Ayuso domina en los apartados de Facilitar, Atraer e Impacto del Conocimiento; mientras que País Vasco, Navarra y Cataluña lideran solo uno (Crecer,

Capacidades y vocaciones técnicas, respectivamente).

El potencial de Madrid es tal, que supera a Alemania en cuatro de los seis pilares. Un dato que contrasta con las otras Comunidades Autónomas, de las que ocho no son capaces de superar al páis germano en ninguno de los apartados del mapa.

MANCHA

CASTILLA-LA

En Castilla-La Mancha, el Gobierno del socialista García-Page siempre ha insistido en la importancia de «apostar por el talento, sobre la base de que esta tierra tiene que ir mucho más hacia adelante que las demás». Por ello, pretenden impulsar una reestructuración del mercado de trabajo disponible en la comunidad para, según indica la consejera de Empleo de la región, Patricia Franco, «hacerlo mucho más atractivo para los jóvenes, a través de la diversificación de nuestra economía hacia grandes proyectos de inversión extranjera».

Dicha inversión se ejemplifica en la llegada de Meta a la localidad de Talavera de la Reina con más de 1.000 millones de euros, de Hydnum Steel a Puertollano con más de 1.600 millones o en la instalación de una gigafactoría de Cummins en Guadalajara. Proyectos con los que el Gobierno manchego pretende crear alrededor de 1.000 puestos de trabajo que generen interés en sus jóvenes talentos para arraigarse en la región.

Carmen Marchante, toledana graduada en Ingeniería Mecánica e Ingeniería del Diseño Industrial y Desarrollo del Producto que actualmente cursa Industry Graduate Programme en Serveo, considera que «esa es la única forma de que los manchegos



Javier Oliver, informático y manchego migrado a Madrid para trabajar en Redsys ÁNGEL NAVARRETE

con títulos técnicos decidan volver a la Comunidad, ya que es necesaria la inversión de empresas potentes que te puedan asegurar que vas a desarrollar una gran carrera en la región».

Además, dos años después de su entrada al Ejecutivo, en 2017, el equipo de García-Page puso en marcha su Programa de Retorno de Talento, destinado a «facilitar el regreso de las personas que, como consecuencia de la crisis financiera, tuvieron que salir de la región y del país para buscar oportunidades de empleo».

Este plan, según datos oficiales, ya ha permitido la vuelta de más de 28.000 jóvenes al territorio y se basa en tres medidas que «impulsan la devolución a la sociedad castellanomanchega del esfuerzo y la inversión que hizo en estas personas». Dichas ayudas consisten en subvenciones de hasta 15.000 euros para empresas que contraten a

# PRIMER PLANO

**EMPLEO JUVENIL** 



residido o trabajado fuera de ella y de hasta 6.000 euros para emprendedores individuales. Además, ponen a disposición de los interesados en regresar un «pasaporte de vuelta», con el que se les otorga una ayuda de 3.000 euros para asumir los gastos referidos a su instalación en el territorio.

# **EXTREMADURA**

En Extremadura, por su parte, han apostado todas sus fichas a la carta de la transformación digital, para revertir datos como que solo el 2% de su población egresa en grados de este ámbito, un 4% por debajo de la media nacional (6%). Para ello, pretenden sensibilizar sobre la importancia de las habilidades digitales mediante programas de alfabetización, alianzas con empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro y entidades educativas.

Así, a través de su Estrategia de Transformación Digital 2027 se revisarán y actualizarán los planes de estudio de las carreras universitarias y ciclos formativos, para integrar contenidos relevantes sobre tecnologías emergentes y habilidades digitales necesarias para el mercado laboral actual y futuro. Se desarrollará un nuevo grado de ingeniería informática, un nuevo grado de formación profesional digital y programas de especialización en ciberseguridad, IA, computación cuántica, blockchain y cloud computing, entre otros.

«Nuestra sociedad demandaba una administración digital. Lo haremos con determinación porque queremos convertirnos en líderes de innovación y construir un futuro más conectado y accesible para todos», exponía la presidenta de Extremadura, María Guardiola, en la presentación de este plan.

Esta generación de talento permitirá que las empresas extremeñas se adapten a la llegada de las nuevas tecnologías, ya que, en 2024, solo el 71,3% de ellas posee conexión a Internet.

Algo que espera con ansia Francisco Javier Muñoz, recién graduado en ingeniería informática del software en la Universidad politécnica de Cáceres, quien, por el momento, está encontrando ciertas dificultades para dar con un trabajo relacionado con su campo en Extremadura. «Parece que sin experiencia previa no voy a poder encontrar trabajo, porque solo me ofrecen la posibilidad de realizar prácticas. Espero que la región vire hacia el desarrollo tecnológico y podamos gozar de condiciones acordes a nuestros grados», indica.

Un testimonio que encaja con los datos que reflejan que, únicamente, el 9% de las compañías contratan especialistas en áreas tecnológicas (con respecto al 16 % de la media nacional), y el 61% de ellas afirma encontrar dificultades a la hora de cubrir estas vacantes por falta de experiencia laboral en los candidatos.

También ese fue el caso de Carlos Carrasco, quien, tras graduarse en Biología en la Universidad de Extremadura y especializarse en Inmunología en Madrid, decidió comenzar a buscar trabajo en su Comunidad. Sin embargo, según explica, «me tuve que acabar quedando en la capital, porque las ofertas que encontraba en mi región o era imposible acceder a ellas por las condiciones que te pedían o estaban muy mal remuneradas».

EXTREMADURA En 2024, solo el 71,3% de las empresas extremeñas tiene conexión a Internet.

ARAGÓN La entrada de AWS y Microsoft ha hecho que el Ejecutivo apueste de forma clara por las universidades.

#### MURCIA

En la Región de Murcia la retención y la creación del talento pasa por el desarrollo de la investigación. Así, el Gobierno autonómico, dirigido por López Miras (PP), subvenciona durante 12 meses la contratación de investigadores menores de 30 años que estén en situación de desempleo. Un programa del que se han beneficiado hasta 83 personas, con un importe regional de 2,6 millones de euros.

Además, cuentan con el programa Saavedra Fajardo, por el que, en 2023, se destinaron 2 millones de euros para la contratación de seis investigadores (332.000 euros cada uno) durante cinco años «con el objetivo de desarrollar y consolidar su carrera científica en nuestros centros de conocimiento», según explicó el presidente de la región.

Las condiciones de estas ayudas, según indica López-Miras, «son mejores que las del prestigioso programa Ramón y Cajal», que convoca el Gobierno central, y están destinadas a investigadores con trayectoria internacional que, recientemente, hayan desarrollado parte de su actividad en el extranjero y deseen incorporarse a universidades y centros públicos murcianos.

Dos comunidades similares a Extremadura, Castilla-La Mancha y Región de Murcia, en cuanto a condiciones económicas o número de habitantes, son Aragón y Castilla y León que registran unos datos relativamente mejores en la encuesta anteriormente mencionada.

Por su parte, el gobierno de Jorge Azcón ha aprovechado el interés de las grandes compañías tecnológicas, como Amazon Web Services o Microsoft, en el territorio aragonés por las condiciones climáticas y de espacio que podía este podía ofrecerles. Así, ambas han decidido apostar fuerte por esta Comunidad e instalar allí sus centros de datos, con una inversión que supera los 20.000 millones de euros y supondrá la creación de más 17.000 puestos de trabajo.

Empleos que el Ejecutivo pretende que sean cubiertos por jóvenes aragoneses, por lo que ya han alcanzado un acuerdo con la Universidad de Zaragoza para ampliar el número de plazas en los grados de Ingeniería Informática y Matemáticas, con la intención de crear una cantera de personas cualificadas que puedan adaptarse directamente al funcionamiento de estas multinacionales.

Mientras en Castilla y León, la segunda comunidad de España de las que más jóvenes emigran en dirección al resto del país (1.919), Fernández Mañueco, presidente de la Comunidad, sostiene que la suya es una «tierra de talento», por lo que prepara una estrategia destinada a «retenerlo, atraerlo y generarlo» que estará dotada con más de 300 millones de euros.

El Ejecutivo castellanoleonés ya destina 75 millones de euros para este fin, lo que ha permitido elevar a 1.800 el número de personas dedicadas a jornada completa al I+D+i.

# **OPINIÓN**

EN *Un, dos, tres,* la desternillante comedia de Billy Wilder, hay un personaje llamado Schlemmer que trabaja de asistente del directivo de Coca-Cola (James Cagney) en Berlín Occidental que protagoniza la película. Cada intervención que tiene la acaba con un taconazo marcial. Cuando su jefe, harto de ese gesto que huele a Gestapo, le pregunta con sorna cuál había sido su papel durante la guerra, Schlemmer se pone nervioso. «Era conductor de metro, estuve todo el rato en el subsuelo», dice para justificar su amnesia respecto al nazismo. «Abajo no me enteraba de lo que ocurría arriba».

Schlemmer es un reflejo de lo que somos los humanos: inventores del pasado. Creadores de una historia en la que sólo hay héroes y víctimas en las masas, nunca cómplices y menos aún perpetradores del mal.

Cuando era niño mis abuelos me contaron historias terribles de su experiencia en la Guerra



MAMÁ TROMPETA JORGE BENÍTEZ

# El taconeo repetitivo de Schlemmer

Civil. Su relato era verdadero, si bien de cierta forma me contaron lo mismo que todos los abuelos contaban a los niños de mi generación. No existía el relato del perpetrador del mal. Ningún adorable yayo le contaba al nieto al que llevaba al parque que había denunciado injustamente a un vecino

por una rencilla personal y que este había sido fusilado, que le pegó un tiro a un maestro republicano o que violó a una monja tras quemar un convento. Todas esas atrocidades sucedieron, pero fueron eliminadas del relato transgeneracional. Ocurrieron, pero desaparecieron los que hicieron que ocurrieran.

Este fenómeno, que es algo así como un agujero negro pornográfico de la memoria, también se repitió en la siguiente generación. En realidad, se repite en todas las generaciones. En una ocasión, mi padre me dijo que cuando fue a la universidad de Madrid, a mediados de los años 60, los estudiantes que se manifestaban contra el régimen de Franco eran en realidad pocos. La gran mayoría -bien por falta de convicción o por miedo-, decía, iba a lo suyo. Sin embargo, cuando llegó la democracia cualquier personaje público - fuera político, periodista o intelectual-se dedicó a propagar una biografía de lucha contra el tirano y de maratones delante de los grises. Si todos lo que dijeron ser antifranquistas lo hubieran sido, a Franco no lo habríamos matado en la cama.

Lo veremos en la próxima pandemia, en la próxima guerra y con el próximo dictador. Seremos sólo héroes y víctimas. No será una mentira, tan sólo el taconeo de Schlemmer.



# Al Rey le sobran motivos para plantarse

PARECE ya tradición que a los viajes del Rey para asistir a las tomas de posesión de presidentes en Iberoamérica los acompañe alguna polémica. En el más reciente, a la República Dominicana, a cuenta del traje. Una anécdota sin importancia que no esconde la otra controversia en el desplazamiento, ésta sí de hondo calado y trascendencia política. Porque, una vez más, y ya hemos perdido la cuenta de tantas veces, el Jefe del Estado, como le gusta llamarle más que Rey a Pedro Sánchez, volvía a protagonizar un viaje oficial sin que ningún miembro del Gobierno le *escoltara*.

No se verá a las masas protestando por los continuos desplantes del Ejecutivo al Jefe del Estado. Pero no por ello dejan de ser preocupantes la falta de lealtad institucional y la impunidad con la que se incumple la Ley de leyes. Nos acostumbramos a la quiebra del sistema diseñado como un todo y al paulatino desgaste de las instituciones

hasta que dejan de funcionar en una lenta agonía que, como diría David Runciman, nos muestra a cámara lenta cómo se termina una democracia.

Todos los actos del Rey exigen refrendo, en la forma establecida en el artículo 64 de la Constitución. Es lo propio de toda Monarquía parlamentaria, y tiene que ver con que el titular de la Corona es irresponsable, por más responsable que por suerte nos haya salido en el ejercicio de sus funciones Don Felipe. No basta con que se le refrenden los actos de trascendencia jurídica, sino que es obligatorio que también tengan refrendo sus actos con carga representativa. No es un capricho. Ni debiera ser un engorro, por más que así se vea en Moncloa.

Es cierto que, ante la dejadez institucional que se ha ido imponiendo en España en estas décadas, son incontables los viajes al extranjero en los que, antes con Juan Carlos y desde 2014 con Felipe, los gobiernos de turno han despachado en secretarios de Estado la compañía al Monarca, y tan a gusto. De ahí que las críticas ahora del PP por el nuevo desplante al Rey suenen tan hipócritas. Lo que pasa es que en la etapa sanchista el *cachondeíto* ya es norma, e incluso se han producido episodios tan graves como que el Monarca viajara a los países bálticos completamente solo.

Así, se entendería un golpe en la mesa del propio Rey, una figura inexcusablemente neutral pero que no ha de ser neutralizada. Y, obligado antes que nada a guardar y a hacer guardar la Constitución, nadie puede imponerle que siga viajando por el mundo sin la cobertura que la Carta Magna establece.

JPC-



AYER fue el cumpleaños de B. Como en los últimos diez años, no llamé, no escribí. Y como en los últimos diez años he sido incapaz de no acordarme. Caprichos de la memoria. Pienso en cuando el anciano Kant descubrió que Lampe, su criado durante 40 años, le estaba robando. Un frío enero de 1802 lo despidió, pero no fue capaz de borrar su nombre. Llamaba Lampe a su sustituto, y en



EL PRIMER CRUCE DAVID MEJÍA

Los riesgos de acordarse de olvidar

un vano intento de corregirse anotó en su lista de tareas: «No olvidar olvidar el nombre de Lampe». La vida sucede entre lamentos por aquello que olvidamos –nombres, caras, aniversarios – cuando lo irremediable, lo que no se corrige con una nota o una alarma programada, es el recuerdo. A veces lo peor de la memoria no son sus fallas, sino su arbitraria tenacidad.

La capacidad de borrar un recuerdo a voluntad es una vieja aspiración del hombre. No diría que alcanza el grado de fantasía, pero sí el de sueño recurrente. Lo refleja bien el guionista Charlie Kaufman en *Olvídate de mí*, donde una pareja decide borrar el recuerdo de su relación tras una

ruptura dolorosa. Pero el afán de olvido no siempre responde a un cuadro traumático. El recuerdo del cumpleaños de B. no me duele, pero después de tantos años me sorprende, quizá me entristece: hay algo triste en recordar el cumpleaños de personas que fueron algo y han devenido en una sombra.

Uno puede pensar que la distancia que separa a los amigos que dejaron de serlo es la misma que nos separa de los muertos: al final, se trata de personas que estuvieron y dejaron de estar. Pero no es así. Lo triste aquí es que la distancia no es obra de la muerte. Todo es más triste cuando el alejamiento tiene una explicación insulsa; cuando no existen la excusa y consuelo de la tragedia, cuando en la ruptura no hay trauma, pena ni gloria, solo la vida: días que de pronto son años, agendas que se complican hasta que se bifurcan los caminos. Lo más triste no es que B. haya dejado de estar al otro lado del teléfono, sino que lo está, pero ya no importa. Y, sin embargo, conservo el recuerdo estéril de su fecha de nacimiento. Y la seguiré recordando mientras cada mes de agosto me repita: «No olvidar olvidar el cumpleaños de B.».



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO:

Roberto Benito, Juan Fornieles, María Gonzále: ADJUNTO AL DIRECTOR: Manteca, Jorge Bustos, eyre Iglesias, Silvia Román Carlos Segovia, Gonzalo Suárez, Esteban Urreiztieta

SUBDIRECTORES:



EDITORA: Unidad Editorial General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de co 91 443 50 00

ADMINISTRADORES: DIRECTOR DE NEGOCIO:

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:

# La cohesión social y territorial pasa por respaldar a los jóvenes

LA AUSENCIA de unas políticas públicas sólidas para la juventud supone un doble lastre social y territorial que impide la igualdad de oportunidades. Como informamos hoy en nuestro Primer plano, en varias comunidades autónomas existe un creciente problema de descapitalización humana, bien porque sus jóvenes deciden realizar sus estudios en las grandes ciudades o bien porque, al terminarlos, emigran a esos destinos en busca de trabajo. No responder a las necesidades de los jóvenes ahonda en la injusticia intergeneracional, lo que golpea de forma especial a las autonomías con la población más envejecida.

La última Encuesta de Población Activa revela que Extremadura (54,5%), Castilla-La Mancha (53,4%) y Murcia (50,9%), junto a Ceuta y Melilla, son las únicas regiones en las que más de la mitad de la población residente no ha culminado la ESO. Esta brecha no obedece a criterios académicos, sino a una galopante merma de

oportunidades en estas comunidades, sobre todo en materia de empleo e innovación.

Justificar esta fuga de talento culpando a la Comunidad de Madrid es una simplificación polarizadora y una excusa para la inacción. La región opera sin duda como un poderoso foco de atracción. Por un lado, porque los principales corredores urbanos aglutinan el grueso de la población activa. Por otro, porque Madrid, con una receta basada en el respaldo al tejido productivo y una fiscalidad moderada, ha sabido convertirse en el motor del PIB español.

Sin embargo, nada de ello puede esconder la falta de un horizonte de futuro en determinados territorios, que están obligados a reaccionar para retener a sus jóvenes más preparados.

En ese objetivo se enmarca el empeño del socialista Emiliano García-Page por atraer inversión extranjera a Castilla-La Mancha, así como la estrategia de transformación digital y el programa de incentivos para contratar a jóvenes investigadores que promueven los populares María Guardiola y Fernando López Miras en Extremadura y Murcia.

La descentralización institucional ha permitido mejorar la prestación de servicios públicos en un proceso de convergencia territorial espoleado por los fondos europeos. Hoy es evidente que el Estado de las Autonomías es indisociable del estado de bienestar.

# Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia son las comunidades autónomas más afectadas por la fuga de talento joven

# Para blindar la igualdad de oportunidades hay que impulsar el empleo juvenil y garantizar la justicia intergeneracional

De ahí la gravedad de la quiebra en la solidaridad interterritorial que supondría la soberanía fiscal para Cataluña, cedida por el PSOE a ERC. Una medida que también afectará a los jóvenes del resto de España, cuya precariedad ya se ve prolongada a causa de decisiones cortoplacistas como el alza de las pensiones y la subida unilateral del salario mínimo.

Luchar contra la desigualdad no requiere palabras sino hechos, como centrarse en reducir el desempleo, España -con un 28,3% sigue siendo el país con más paro juvenil de la UE-, mitigar la pérdida de poder adquisitivo de los jóvenes y facilitar su acceso a la vivienda. La cohesión social y territorial pasa por un gran pacto de país entre generaciones que asegure un futuro en el que contemos todos

#### **VOX POPULI**



JOSEBA AZKARRAGA

# Pide impunidad para los etarras presos

▼ El ex consejero vasco y actual portavoz de Sare, la red en favor de los presos de ETA, reclamó ayer al PSOE –por primera vez al frente del área autonómica de Justicia-«soluciones creativas» para que los casi 150 terroristas que aún siguen en la cárcel salgan libres sin tener que expresar ningún arrepentimiento.



JOHN MALKOVICH

# Protagoniza El mayordomo inglés'

♠ El actor y productor, dos veces nominado al Oscar, protagoniza El mayordomo inglés, una película basada en el bestseller del popular escritor Gilles Legardinier, quien dirige la cinta. El argumento gira alrededor de un empresario de éxito que a pesar de sus triunfos en los negocios no encuentra su lugar en el mundo



ROSA MARÍA PAYÁ

# La lucha común de Cuba y Venezuela

▲ La activista por la libertad e hija del opositor cubano asesinado Oswaldo Payá evoca en nuestras páginas la perversa influencia que el régimen castrista expandió en América Latina, y reclama a la comunidad internacional que actúe con contundencia contra el autócrata Nicolás Maduro



PABLO AGUADO

# Triunfador en la feria de San Sebastián

♠ El diestro sevillano ha sido distinguido con la prestigiosa Concha de Oro por su magistral actuación en la reciente feria de la capital donostiarra. El torero ha acaparado todos los premios de la Semana Grande de San Sebastián, lo que le permite erigirse como triunfador absoluto de esta cita

# **RICARDO**



# El PP reta al Gobierno con su plan sobre inmigración

• Presenta su propuesta al Congreso y condiciona el debate de las cuotas de reparto de menores entre autonomías a que asuma medidas como la entrega de más fondos

#### ÁLVARO CARVAJAL MADRID

El PP continúa presionando al Gobierno por su gestión de la política migratoria y ahora ha presentado en el Congreso un plan con medidas para contraponerlo con la «inacción» con la que, a su juicio, está comportándose el Ejecutivo. La base de este catálogo de propuestas pasa por ejercer mayor control en las fronteras con un aumento de los agentes y una mejor dotación de sus recursos. En paralelo, se subraya que es imprescin-

dible dar un dinero para la atención que el Gobierno no está entregando a las comunidades autónomas. Así, uno de los puntos esenciales del plan del PP plantea la creación de un fondo para inyectar más recursos económicos a las regiones para afrontar con más capacidad la acogida de migrantes. Y también demandar que la Unión Europea active sus mecanismos para repartir más dinero.

Todas estas medidas y otras muchas más están recogidas en una proposición no de ley que el PP registró ayer para su futuro debate en el Congreso, donde los *populares* quieren poner en evidencia al Ejecutivo por su «falta de política migratoria» y forzar, así, un debate político después de este verano donde el

tema de la inmigración ha estado marcando parte de la actualidad. Y es que se viene del intento fallido en julio por parte del Gobierno central y el de Canarias por reformar la Ley de Extranjería con el objetivo de blindar la obligatoriedad de repartir por cuotas a los menores migrantes entre las comunidades autónomas para aliviar el colapso de recursos que sufren Canarias, Ceuta y Melilla.

Esa reforma no pudo salir adelante por el rechazo del PP y Junts. El partido liderado por Feijóo justificó que el reparto de menores tiene que ir aparejado de una dotación económica para las autonomías para poder asumir los costes. Ayer, insistió en ello y reiteró que Pedro Sánchez tiene que convocar una conferencia de presidentes para abordar ese «desafío de Estado» y «debatir y consensuar medidas necesarias» con las comunidades más allá de las cuotas.

La dirigente *popular* fue quien presentó el «plan migratorio» del PP y advirtió a Sánchez de que si se plantea sacar la reforma de la Ley de Extranjería por real decreto y quiere sus votos, tendrá que incluir en él medidas como las que propone.

Entre ellas está aumentar los agentes en las fronteras. Especialmente en Canarias, Ceuta y Melilla, reforzando los especialistas, así como el personal sanitario. También con más grupos de reserva de la Guardia Civil.

s. pos de reserva de la Guardia Civil. tes en

PARTIDO
POPULAR

La vicesecretaria de Igualdad del PP, Ana Alós, ayer, en rueda de prensa. CHEMA MOYA / EFE

La tesis del PP es que se está produciendo un «descontrol en los flujos migratorios» en estos últimos años. La vicesecretaria de Igualdad y Conciliación del PP, Ana Alós, señaló en rueda de prensa que hasta este agosto habían llegado a España 31.000 migrantes, «un aumento del 66%» respecto al mismo periodo del año anterior». Y alertó de que se espera que en septiembre se disparen las cifras.

De igual modo, se pide solicitar a las autoridades europeas el despliegue de Frontex para ayudar a las fuerzas de seguridad en la vigilancias de las costas con drones. Y también facilitar la mejora de las instalaciones de las vallas de Ceuta y Melilla.

Un punto destacado del plan es dotar a las comunidades autónomas de más dinero. La iniciativa reclama crear un «fondo de contingencia» que sea «suficiente» para financiar la atención de los menores migrantes que sonacogidos en España. De igual modo, se pide declarar la «emergencia migratoria» en el ámbito nacional para las competencias ejercidas por las autonomías en la acogida del resto de migrantes, «de forma que puedan hacerse con los recursos necesarios por procedimiento de urgencia».

Más sobre fondos. El PP pide la activación de los mecanismos existentes en la Unión Europea para ayudar

a los Estados miembros que sufren de forma «masiva» la entrada de flujos migratorios. Otra vía para inyectar dinero a las autonomías.

Por otra parte, el plan del PP propone aumentar el personal administrativo que da cauce a la migración ordenada. Por ejemplo, con más plantilla en las oficinas de asilo para agilizar los procedimientos de petición en los consulados y embajadas. Y para dar mayor agilidad a los expedientes de devolución.

Otro punto es que el Estado ponga a disposición de las comunidades las infraestructuras que tiene en «desuso y cerradas», con el fin de alojar y atender en ellas a los migrantes. Esos edificios podrían utilizarse, apunta, para alojar a miembros de las

fuerzas de seguridad en la zona.

Por otra parte, hay varios puntos que insisten en adecuar la legislación al fenómeno «dinámico y cambiante» como la inmigración, mejorar la colaboración con los países africanos de nuestro entorno o desarrollar «un modelo efectivo de migración vinculado al mercado de trabajo».

En paralelo al plan del PP, el PSOE difundió ayer unas declaraciones



Pedro Sánchez, en una comparecencia del pasado mes de febrero con, entre otros, el presidente de Mauritania. MONCLOA/ BORJA PUIG DE LA BELLACASA

de Patxi López en las que criticaba su voto en contra a la reforma de la Ley de Extranjería en julio. «El PP no solo ha perdido el norte, es que ha perdido la humanidad», porque «sigue negando la realidad y prefiere sus apocalipsis».

# Se agilizan los traslados de menores a otras CCAA

Andalucía, Cataluña, Murcia acogen a una veintena de niños llegados solos a Ceuta

# OLGA R. SANMARTÍN MADRID

El Ministerio de Juventud e Infancia y los gobiernos autonómicos han estado trabajando todo el verano para «agilizar los traslados» de los menores extranjeros que han llegado solos a territorios españoles con alta presión migratoria, como Ceuta y Canarias. Los tiempos de respuesta de las administraciones receptoras, que hasta ahora se prolongaban durante meses en algunos casos por el papeleo burocrático, han comenza-

do a aligerarse y se están produciendo en poco más de un mes.

En los últimos días, una veintena de menores migrantes han sido trasladados desde Ceuta a otras regiones, como Cataluña y Andalucía. El Gobierno de Juanma Moreno acogió seis menores la semana pasada y van a llegar otros seis a finales de esta semana o principios de la próxima, según informa Silvia Moreno. En los próximos días también saldrá otro grupo de camino a Mur-

cia. Las presidentas de Extremadura y Navarra han escrito a Ceuta para ofrecerse igualmente a acoger a menores en sus territorios.

Por otro lado, fuentes de la Consejería de Bienestar de Canarias admiten que «estos días se están produciendo traslados» desde las islas a Castilla y León y Galicia. Todos ellos corresponden al cupo previsto para 2024 que se desbloqueó en la última Conferencia Sectorial de Infancia del pasado 10 de julio. Tanto en el Ministerio como en los gobiernos de Canarias y Ceuta coinciden en que la situación ha cambiado a partir de ese encuentro, porque los trámites ya no son tan lentos como antes. «La Dirección General de Infancia se ha estado reuniendo con cada una de las comunidades autónomas para ello», indican en Canarias. En el equipo de la ministra Sira Rego cuentan que han estado ayudando estas semanas manteniendo conversaciones con todos los

implicados, a pesar de que ésta es una cuestión bilateral que compete a las CCAA. «Estamos acelerando los traslados», aseguró ayer en rueda de prensa el consejero de Presidencia de Ceuta, Alberto Galán, antes de recordar que estos procesos «no son automáticos, sino que exigen una documentación muy exhaustiva y farragosa». Su objetivo es que en este mes de agosto queden trasladados todos y cada uno de los 87 menores del cupo de plan de contingencia acordado entre Ceuta y el Gobierno central. El presidente ceutí, Juan José Vivas, ha intercambiado cartas muy cordiales con Rego, que se ha comprometido a aportar «respuestas ágiles, eficaces y perdurables».



# Sánchez se reunirá con el presidente de Canarias tras 11 días en Lanzarote

El Gobierno realiza cientos de traslados de extranjeros a la Península desde las islas

## **EL MUNDO**

Once días después de su llegada a Lanzarote para pasar unos días de vacaciones en La Mareta con su familia, Pedro Sánchez se reunirá este viernes con el presidente de Canarias en La Palma. Lo confirmó ayer el propio Fernando Clavijo, que llevaba desde el 15 de agosto reclamando en público este encuentro con el jefe del Ejecutivo central en pleno repunte de la llegada de inmigrantes a las islas del archipiélago.

«Lo que tenemos es que organizar y tratar de sistematizar una situación que ya de por sí está siendo de emergencia y se prevé que en los próximos meses se pueda convertir en una emergencia todavía mayor», advirtió el dirigente canario. Según señaló, las previsiones más optimistas estiman que serán 3.000 los menores extranjeros no acompañados que llegarán al archipiélago en otoño cuando sea época de *mar en calma*, frente

a otras hipótesis que sitúan la cifra en 7.000, informa Europa Press.

Entre el 1 de enero y el 15 de agosto han llegado a España 31.155 inmigrantes ilegales, un 66% más que en 2023, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior. La mayoría, 29.512 personas, lo hicieron en embarcaciones y, de ellas, 22.304 a través de Canarias, que ha visto cómo se incrementaba el número de entradas por sus costas en un 126% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El Gobierno central, que tiene las competencias en materia de inmigración, está reubicando a cientos de extranjeros mayores de edad en situación irregular en distintas localizaciones de la Península. Sólo en lo que va de semana han llegado 180 personas procedentes de Mali al municipio gallego de Mondariz-Balneario—con apenas 700 habitantes—y está previsto que la cifra se incre-

mente en otros 100 este mismo mes, la mayoría solicitantes de asilo.

En algunas comunidades autónomas señalan que apenas tienen información de cuántos extranjeros son alojados en recursos estatales ubicados en sus propios territorios. Es el caso de Andalucía, donde el Ejecutivo central cuenta con más de 4.000 plazas concertadas con enti-

Clavijo advierte que la emergencia puede llegar a ser «todavía mayor»

Varias CCAA se quejan de la falta de información en las reubicaciones dades sociales en distintos puntos de la región; de Madrid, donde el Ministerio de Defensa tiene habilitado para este fin a sendos campamentos con entre 1.200 y 1.300 plazas en Carabanchel y en Alcalá de Henares; y de Murcia, donde el año pasado se habilitó el Antiguo Hospital de Marina de Cartagena para la acogida.

Desde Extremadura apuntan que las derivaciones a otros centros del país son constantes desde hace meses, entre otros, ubicados en Sevilla, Soria, Galicia y Mocejón (Toledo). Paralelamente, indican que se produce la llegada de nuevas personas.

En Aragón afirman que la información ha mejorado en los últimos meses porque cuando el PP entró a gobernar en agosto de 2023 era prácticamente nula. Aunque no consta que se hayan producido traslados de extranjeros en las últimas semanas, al menos 200 subsaharianos procedentes de Canarias están alojados en

un albergue de Sabiñánigo donde amenazaron con hacer una huelga de hambre por las condiciones en las que viven y la falta de clases en español y de oportunidades laborales.

La Xunta de Galicia, a su vez, explica que desde que el presidente, Alfonso Rueda, se puso en contacto con el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, «hay comunicación fluida». Pese a ello piden «claridad» para organizarse y que «si son mil» los inmigrantes que van a llegar a su territorio que se lo comuniquen: «Cuanto antes nos lo digan, mejor planificación vamos a poder hacer».

En la Comunidad Valenciana subrayan que a la costa alicantina han lle-

De agosto. Es la fecha en la que se producirá la reunión entre Pedro Sánchez y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en La Palma.

gado este verano una treintena de pateras, muchas con mujeres, bebés y niños en sillas de ruedas, a los que se atiende con recursos propios, que están ya al 150%. «Entre esas personas había 17 menores no acompañados ya acogidos por la *Conselleria* y que forman parte de los 475 que se encuentran tutelados en la actualidad en los centros de la región», asegura la vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales, Susana Camarero.

A diferencia de los adultos, en el caso de los menores de edad, las competencias de su protección y atención corresponden a las autonomías a las que llegan o a las que son trasladados previo acuerdo de reparto en la Conferencia Sectorial de Infancia. La Generalitat valenciana denuncia que el Gobierno les ha «colado» en este 2024 «80 menores entre los cupos de mayores de edad» que están atendiendo con sus presupuestos -con un gasto extra de 3,7 millones de euros-«por la falta de compromiso, de responsabilidad y de respuesta» del Ejecutivo central.

En Canarias, donde hay en la actualidad 5.200 menores no acompañados, fuentes de la Consejería de Bienestar Social explican que estos días se están produciendo algunos traslados de niños a Castilla y León, también dentro del contingente correspondiente a 2024, que incluía en total a 400 niños. En Ceuta, el consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, explicó ayer que una veintena de menores están siendo desplazados a otras comunidades como Cataluña y Andalucía.

Entre el 27 y el 29 de agosto Sánchez visitará Mauritania, Senegal y Gambia, principales países de origen de los inmigrantes ilegales que llegan a España por ruta marítima.

Con información de Marta Belver y Olga R. Sanmartín (Madrid), Natalia Puga (Santiago), Silvia Moreno (Sevilla), David Vigario (Mérida), Ismael Poveda (Zaragoza) e Inma Lidón (Valencia).

# 280 nuevos vecinos de Mali en el pueblo más pequeño de Galicia

Los nuevos acogidos representan el 40% de la población habitual del municipio

LOS VECINOS

FRANCISCO. «No me

parece ni bien ni mal. Es

humanitaria. Contentos

puedan integrarse. Aquí

de que estén aquí y

el que convive mal es

JAVIER Y NORKA.

emigración controlada

efecto llamada. Yo vine

de Cuba hace 50 y pico

años y venía con

SARA. «Si es un

recurso que a ellos les

proceso, maravilloso.

haber problemas. No

Mondariz es acogedor,

puede facilitar este

no creo que vaya a

controversia».

papeles y visados».

porque si no, hay un

«Tiene que ser una

una cuestión

porque quiere

#### NATALIA PUGA MONDARIZ-BALNEARIO

Con apenas 2,31 kilómetros cuadrados, Mondariz-Balneario es el municipio más pequeño de Galicia. Sus calles y senderos se recorren en cuestión de minutos y ayer resultaba casi imposible moverse sin cruzarse con sus nuevos vecinos. El complejo natural Cemar, en la entrada de la localidad, recibió el lunes a 80 migrantes procedentes de Mali, el martes otros 100 y está previsto que antes de final de mes lleguen otro centenar. 280 en

una población que, según el último censo del INE, alcanza apenas 703 habitantes y en la que, sin embargo, en sus primeras horas de estancia, su presencia no causaba extrañeza.

«Sí, los vi, iban en grupo por la carretera», comentaba con total naturalidad Francisco Méndez. En este ayuntamiento están acostumbrados a ver caras nuevas a diario, la mayoría turistas o huéspedes del balneario que le da nombre, y más visitantes, salvo excepciones, no incomodan. Sí había alguna cara larga, como la de una mujer que les vio pasar por el bar Las Colonias y quiso dejar claro que «no» le parece bien su llegada.

En grupo, todo hombres jóvenes y deportistas y acompañados por trabajadores con chalecos de la ONG Accem, era

difícil no girarse a su paso, pero, en las primeras horas, su presencia no causó polémica. Su alcalde, César Gil (BNG), sí espera que surja la controversia, pero insiste en que son un municipio «solidario».

La polémica rodeó la llegada de migrantes a Galicia el pasado otoño, con cruces de acusaciones entre la Xunta y la Delegación del Gobierno. A finales dejulio, cuando se anunció una nueva remesa, todo apuntaba a nuevos enfrentamientos y, sin embargo, se ha suavizado. El Ejecutivo gallego que dirige Alfonso Rueda sí exige al central «claridad para poder organizar la acogida», pues hay competencias de la administración autonómica como sanidad o educación que no pueden gestionar información real y actualizada de la cantidad y circunstancias de los traslados.

La Xunta conoció «por la puerta de atrás» que llegaría esta remesa y tuvo informaciones de que serían más de 700 migrantes mientras el Gobierno se aferró a que serían 470 y acusó a la consejera de Política Social, Fabiola García, de «enredar

con una emergencia sanitaria». Una llamada de Alfonso Rueda al delegado del Gobierno, Pedro Blanco, serenó las relaciones y ahora hay

Eso sí, en el Gobierno gallego no se olvidan de ese baile de cifras y afean al Ejecutivo que los números que manejaban eran mucho más cercanos a la realidad que ellos defendían. Y es que la previsión es que a corto plazo superarán las mil personas, reconocidas ahora por la Delegación del Gobierno. «Si son mil, que nos lo digan. Cuanto antes nos lo digan, mejor planificación vamos a poder hacer», pide el Gobierno gallego.

Ajenos a cualquier discusión, estos migrantes pasean por Mondariz-Balneario en busca de una

te complejo hotelero ya acostumbrado a acoger campamentos y actividades en grupo de refugiados -135 familias ucranianas en marzo de 2022-. Llevan ya cinco meses en la Península. Huyendo de la guerra de Mali llegaron a la costa canaria y, de allí, los 80 del lunes fueron derivados a un centro de Cruz Roja en Mérida y los 100 de ayer a Alcalá de Henares antes de ser trasladados a Galicia. La previsión es que permanezcan durante tres meses, mientras se



sombra en las inmediaciones de esgestionan sus solicitudes de asilo y



BENVIDOS A VILA TERMAL

DE

Un grupo de inmigrantes de Mali, en las calles del municipio de Mondariz-Balneario. ROSA GONZÁLEZ

permiso de trabajo, si bien fuentes consultadas señalaron que es previsible que haya movilidad en este proceso y que muchos acaben con familiares y amigos ya asentados en otras ciudades de España o incluso

Llevan en España hasta cinco meses, entre Mérida y Alcalá

Los hoteleros celebran llenar plazas al menos hasta diciembre

En el interior de este complejo, la ONG Accem y los responsables del hotel protegen su intimidad y descartan el contacto con la prensa. Ya en el exterior, siguen la consigna y rechazan hacer declaraciones, si bien posan y sonríen a las cámaras y aseguran que están bien. Según ha podido saber este periódico, nada más llegar ya mostraron dos intereses principales para su día a día: contar con buena conexión wifi para su smartphone y poder practicar deporte y tener contacto con la naturaleza

En el complejo están alojados en habitaciones cuádruples y se ha adaptado el servicio a sus necesidades, desde un menú tipo buffet sin cerdo y con mucho pollo hasta unas instalaciones habilitadas para que reciban clases de español y asesoramien-

to en sus peticiones de asilo y regularización de su situación.

El director del complejo, Bernardo Acevedo, asegura que «la convivencia está siendo buenísima» y están «sumamente atendidos» y apunta que tienen experiencia de ser centro de acogida desde 2022 y «ningún tipo de problemas». Incluso aplaude que la llegada de estos grupos de migrantes «permite mantener la industria», pues, en su caso, la temporada habría terminado el 1 de septiembre y esto les permite un balón de oxígeno hasta diciembre para «mantener puestos de trabajo». Lo mismo relatan vecinos del pueblo, que indican que no solo están en Mondariz-Balneario ellos, sino 25 trabajadores de Accem que hacen vida en la localidad y desestacionalizan alquileres y otros servicios.

# Díaz compara a Albiol «con los 'Ālvises' de turno»

La vicepresidenta y el alcalde de Badalona se enzarzan tras un tuit del 'popular' cuestionando el viaje de unos migrantes en ferry

# MADRID

👔 Xavier García Albiol 🤣

@Albiol XG

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, del PP, se enzarzaron en las últimas horas después de un comentario del regidor popular en la red social X en el que cuestionaba el viaje en ferry de unos migrantes desde Ibiza hasta Barcelona y sobre el que concluía

que España «acabará como Francia antes o después» por la llegada de inmigrantes. La líder política de Sumar acusó a Albiol de «racismo» y exigió a Alberto Núñez Feijóo que le haga «rectificar». «No hay diferencia» entre ese

mensaje, advirtió Díaz, «y lo que hacen los Alvises de turno».

En su reaparición tras un pequeño descanso veraniego, Díaz acusó al PP de estar «absolutamente en las garras de la ultraderecha» y reclamó un giro para concebir la emigración de una forma «más humana». Antes de esa comparecencia ante los medios en Agolada (Pontevedra), la vicepresidenta segunda utilizó las redes para polemizar directamente con Albiol y éste le respondió.

El origen de la polémica está en este mensaje del alcalde de Badalona: «Estoy en un ferry de Balearia desde Ibiza a Barcelona. Han embarcado a unos diez hombres marro-

Hola vicepresidenta del gobierno de España @Yolanda Diaz ayer me

peguntas sobre las personas que entran irregularmente en España, les

pagáis un pasaje de barco y cuando llegan a destino las dejáis en las

criticaste pero han pasado 24h. y sigues sin contestar a mis tres

entorno, entre ellas supongo que Badalona. Lo que ocurra después, con casi toda seguridad, la mayoría ya lo sabemos. Esto acabará como Francia antes que después. Al tiempo»

Ese mensaje fue replicado por Díaz comparando al PP con la «extrema derecha» británica y su utilización de «bulos racistas». Eso dio pie a un intercambio de mensajes en X

en los que Albiol respondió: «¿Me puedes decir qué hace tu gobierno con estas personas una vez llegan a nuestras ciudades? Ya te lo digo yo: nada. Es muy fácil ser la progre más solidaria comotú, pero la realidad nos la comemos los alcaldes

y los vecinos. ¿Dónde vivirán? ¿De qué vivirán?». Díaz le acusó luego de «criminalizar a gente inocente» y avisó de que no dejará pasar su «racismo».

pondiera sus preguntas e insitió: «¿Dónde van a vivir?»; «¿De qué van a vivir?»; ¿Qué seguimiento se hace?».



Ofrenda floral, ayer, en el monumento El Cubo de Las Palmas. EFE

# Por la seguridad aérea tras el drama de Spanair

Afectados crean una fundación 16 años después del siniestro que segó 154 vidas

#### **EL MUNDO**

La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 presentó ayer en Madrid la nueva Fundación A20 de Seguridad Aérea en el 16 aniversario del accidente, que dejó 154 víctimas mortales y 18 heridos en una de las mayores tragedias aéreas que han sucedido en España.

Su presidenta, Pilar Vera, afirmó que la asociación no va a desaparecer porque «hay cuestiones pendientes por resolver», pero la nueva entidad «recogerá el legado para mejorar la seguridad en el transporte aéreo, los derechos de los pasajeros, investigación y prevención de accidentes, asistencia a víctimas, familias o equilibrio entre las aseguradoras y afectados».

Vera anunció también que a partir de ahora la conmemoración de cada aniversario se hará de forma privada por deseo de los socios.

ciudades. 1) ¿Dónde van a vivir?; 2) ¿De qué van a vivir?; ¿Qué seguimiento se hace de estas personas? Gracias. Uno de los mensajes de Albiol en su discusión con Díaz en la red X. E. M. quíes –todos con una bolsa de una entidad social-de entre 25 y 40 años,

todos con teléfono, casi todos con gafas de sol, aspecto saludable, alguno incluso con un cuerpo de gym y haciéndose fotos con el signo de victoria. Cuando lleguen a Barcelona se repartirán por las ciudades del

El alcalde lamentó que Díaz no res-





JUEGA LA NUEVA TEMPORADA DEL MOVISTAR **FANTASY MARCA Y DEMUESTRA A TUS AMIGOS OUIÉN MANDA.** 

Descárgala gratis:













Bajando por la autovía de Sierra Nevada, a la altura de Granada, pero a mano derecha, la llanura de La Vega acoge el paso del río Genil. Donde hoy hay casi 150.000 hectáreas de paisaje agrario y 47 pequeños municipios que viven de la tierra, en unos años solo quedará una macroplanta fotovoltaica con miles de placas. A una hora de allí siguiendo por la misma carretera, en el territorio que el fuego arrasó hace dos veranos en el incendio de Los Guájares-el peor de la provincia granadina en décadasempieza ya a rebrotar algo de vegetación. Sin embargo, igual en unos años esta comarca que va camino de la despoblación ve de nuevo cómo se llevan por delante su pulmón verde, esta vez para llenarlo de aeroge-



neradores. Y, al final de la autovía, allí donde el mar se abre sitio puede que ya no queden más veranos con atardeceres de postal, pues la instalación de un parque eólico marino amenaza con empañar las cotizadas vistas de la Costa Tropical.

Estos son solo tres del centenar de proyectos fotovoltaicos y los más de 150 aerogeneradores que ya invaden –o pronto invadirán– la provincia de Granada. Andalucía era, a cierre de 2023, la tercera comunidad con mayor potencia renovable instalada de España -solo por detrás de las dos Castillas-, con 6 de cada 10 megavatios generados de forma verde, según datos de Red Eléctrica. Las ocho provincias andaluzas aportan cerca del 15% de toda la energía renovable que se produce en el país, frente al 0,3% de Madrid y el 4,8% de Cataluña, por ejemplo. Y la tendencia va al alza, pues hay más de medio centenar de plantas solares y eólicas proyectadas en la zona, con una especial predilección por el territo-

# PALABRA DE SÁNCHEZ: «TRANSICIÓN ECOLÓGICA RESPONSABLE»

**INCUMPLIDA** 

«Nuestra cuarta prioridad será impulsar la transición ecológica. Vamos a seguir desplegando las energías renovables, y lo vamos a hacer de forma responsable y coordinada, integrando a los vecinos en la toma de decisiones y el reparto de beneficios»

# **«DESTRUYEN NUESTRA TIERRA** PARA BENEFICIAR A LAS EMPRESAS»

Bajo el paraguas de la «utilidad pública», las plantas solares y eólicas están proliferando por el territorio nacional arrasando paisajes y poblaciones, y sin escuchar a los vecinos, que se ven «sacrificados»

rio granadino. «Vamos a seguir desplegando las energías renovables», aseguró Pedro Sánchez hace menos de un año en su discurso de investidura, y lo está cumpliendo. Sin embargo, también añadió: «Lo vamos a hacer de forma responsable, de forma coordinada, integrando a los vecinos y vecinas en la toma de decisiones y también en el reparto de beneficios de esa extensión de la energía renovable». Sobre esta parte, los granadinos plantean serias dudas.

A menos de media hora de la playa de Motril se encuentra Órgiva, un pequeño municipio de la Alpujarra con apenas 5.700 habitantes. También allí han llegado las placas solares. En el paraje conocido como El Enjambre está proyectada una planta fotovoltaica de cuatro megavatios de potencia instalada, pequeña para lo que se ve en el resto de la provincia, pero suficiente para despertar el descontento de los vecinos. Casi cien fincas se han expropiado porque bajo esas tierras se soterrará la línea de evacuación que conducirá la energía hasta la subestación eléctrica del pueblo. Un tubo de medio metro de diámetro y casi 7 kilómetros de longitud. Órgiva, municipio famoso por albergar una de las comunidades hippie más grande de España, se concentra ahora cada jueves frente al ayuntamiento para defender su territorio. «Renovables sí, pero no así».

«El argumento que nos dan es que no pasa nada, que va a pasar un tubo por debajo de nuestras tierras, pero no pasa nada, simplemente tenemos que dejar que tengan acceso cuando quieran». Habla Emma, vecina del pueblo y propietaria de una de las parcelas afectadas. Ella no vive allí, es un terreno que utiliza para cultivos y en el que tiene olivos y árboles de ribera. El pasado 3 de julio, a las siete de la tarde, tuvo que firmar la expropiación forzosa de esa finca, cediendo a la empresa FV Disposol -responsable del proyecto- el derecho a acceder a ella cuando quiera.

Enrique tiene un terreno con olivos de secano que se verá afectado por una zanja de 92 metros. La de Encarnación, dedicada a árboles frutales, tendrá un surco de 57 metros por el que pasará la línea de evacuación de la energía. Otra zanja atravesará los naranjos de Gabriel, y otra un pinar. Y, así, hasta un total de 96 fincas que ya han sido expropiadas y que verán cómo el tubo dispuesto para transportar la energía penetrará bajo su suelo. También la Junta de Andalucía, el propio ayunta-







miento de Órgiva y algunas cooperativas de la zona tienen propiedades entre los terrenos afectados.

«No solo son fincas agrícolas, hay muchas que albergan la vivienda habitual de algunos vecinos y varias que se utilizan como casas rurales para acoger turistas», explica Antonio José Sánchez, concejal en el pueblo en representación de la agrupación de electores P'lante Órgiva. A él le han expropiado un terreno donde cultiva almendros y olivos. Antonio José representa en el Pleno municipal a los vecinos afectados y lleva meses protestando contra la instalación de la planta fotovoltaica prevista porque esta supondría «acabar con la capacidad de autoabastecimiento del pueblo». «Aquí vivimos de la agricultura y, cada vez más, del turismo, y con la expropiación de esas fincas nos dejan sin salida».

La principal queja de Emma, de Antonio José y del resto de vecinos de Órgiva viene por la declaración de la planta fotovoltaica como proyecto de «utilidad pública», argumento con el que se fundamenta y autoriza la expropiación forzosa de los terrenos. «De utilidad pública es un bien que todos pueden disfrutar: un colegio, una carretera... Pero, ¿es de utilidad pública una planta fotovoltaica a través de la que se va a generar un producto para vender en el mercado?», cuestiona el concejal. No ponen en duda que la producción de energía renovable sea un beneficio para todos, pero no entienden que esto se aplique también si su gestión está en manos privadas.

Los vecinos hablan de «colonización» y protestan porque una ley que consideran «obsoleta» hace que, de manera automática, todos los proyectos de energía verde se califiquen como de utilidad pública. «Están expropiando y destruyendo los terrenos, con el beneplácito del Gobierno, para obtener un beneficio exclusivamente privado», denuncia Pepe Terrón, de

# **LOS VECINOS**

«Vienen aquí, destrozan todo y se llevan los beneficios»

# LOS ECOLOGISTAS

«Con esto se están cometiendo auténticos delitos ecológicos»

# **EL CONCEJAL**

«Las grandes multinacionales nos están colonizando»

# **LA JUNTA**

Declaró la planta de utilidad pública y autorizó así la expropiación

# **EL GOBIERNO**

Está dando su «beneplácito» a que se cometa una «inmoralidad» Ecologistas en Acción, una de las asociaciones que llevan meses protestando contra la proliferación de plantas renovables en Granada. «Si no hay obligación de suministrar energía a quien no puede pagarla, que no la hay, enton-

ces no es un proyecto de utilidad pública, es una inmoralidad».

La queja se replica por toda la geografía nacional. En 2023, España era ya el segundo país de Europa con mayor potencia renovable instalada, solo por detrás de Alemania y con un 5% más de capacidad de generación de energía verde que el año anterior. Los aerogeneradores españoles produjeron el 23,5% del total de energía nacional, y las placas solares el 14%, casi el doble que dos años antes. La inversión en el transporte de estas energías también se disparó en 2023: 745 millones de euros, un 66% más que el ejercicio previo, con otros 157 kilómetros de líneas de evacuación. Otros 157 kilómetros de «tubos» como el que atravesará los terrenos de Órgiva.

Que la capacidad española para producir energía limpia aumente es, a priori, buena noticia. Sin embargo, cuando ese incremento es a costa de «sacrificar» paisajes ricos en biodiversidad y arrebatar terrenos que suponen el sustento de miles de vecinos, la cosa cambia. «Si esto fuera a beneficiar a Órgiva, a Granada o a España, lo aceptaríamos, pero es que solo va a favorecer a empresas privadas que se van a llevar la energía fuera del país», denuncia Emma. España cerró el año 2023 con saldo exportador en energía: vendió al extranjero 25.900 gigavatios, un 116% más que lo que recibió.

Pedro Sánchez hablaba en su discurso de investidura de seguir desplegando renovables de forma «responsable» y «coordinada» con los vecinos, con una mayor apuesta por

Vecinos de Órgiva (Granada) se concentran frente al ayuntamiento para protestar contra la planta fotovoltaica que se va a instalar.

bitantes de los municipios que se están viendo invadidos por las macroplantas concedidas a los gigantes energéticos. «Órgiva sería un lugar ideal para crear una comunidad de autoconsumo», señala Emma, y Antonio José añade: «Sí, una comunidad dirigida por los vecinos y

el autoconsumo. Y eso es

lo que demandan los ha-

y Antonio José añade: «Sí, una comunidad dirigida por los vecinos y con ellos como beneficiarios». «Todo esto se podría haber hecho negociando con los afectados, con proyectos de cercanía para que la energía se consuma allí donde se produce y que así se impulse el desarrollo de la zona», sentencia el ecologista Pepe Terrón. «Pero no se hace así».

No es baladí la elección de las regiones en las que se autoriza la instalación de plantas renovables. Más allá de la necesidad de disponer de extensos terrenos, las autoridades apuntan a las comarcas de la España vaciada para así vender los proyectos como la salvación de estos territorios. Aunque hay ejemplos que les dan la razón, también los hay de lo contrario, y sus vecinos cada vez están más cansados de ser «territorios de sacrificio». «Meten placas en zonas rurales que están luchando contra la despoblación, pero con ello destrozan el paisaje, la biodiversidad y la fertilidad del suelo que les da de comer», lamenta Terrón. «No les van a dejar nada, solo placas, y ahí ya no se va a poder vivir». Las regiones de la España vaciada ya producen más energía renovable de la que consumen: Castilla-La Mancha, el 164% de lo que demanda; Castilla y León, el 179%; y, Extremadura, el 281%.

Los vecinos hablan de «dictadura de las administraciones y las empresas» y de una «burbuja especulativa mayor que la de 2008». Pero también de «impotencia, frustración e indefensión». «Están llevando nuestras tierras, y nuestra vida, al límite».

# **COMPROMISOS**

# CUMPLIDO EL HITO DEL 50% RENOVABLE, PENDIENTE EL AUTOCONSUMO

En su discurso de investidura, Sánchez aseguró que lograr una vida mejor pasa por «impulsar una transición ecológica para mitigar el cambio climático». Y, con ese fin, se retó a multiplicar la generación de energía verde por todas las vías.

RENOVABLES. El presidente prometió que, para 2025, la mitad de la energía consumida en el país se obtendría de forma verde. El hito ya se alcanzó el año pasado: el 50,3% de la electricidad generada salió de fuentes renovables.

AUTOCONSUMO. «Vamos a favorecer las comunidades energéticas y a triplicar la potencia instalada de autoconsumo», anunció Sánchez. Según la asociación mayoritaria del sector, UNEF, España cerró 2023 con 6.955 MW de potencia de autoconsumo y, en ese año, casi 85.000 hogares pusieron placas solares.

CNE. El presidente anunció que reestablecería la Comisión Nacional de la Energía que el PP integró en la CNMC. En febrero, el Gobierno dio luz verde a iniciar la tramitación.

EL MUNDO. Miércoles, 21 de agosto 2024

# ESPAÑA

# «Soluciones creativas» para 148 presos de ETA

Colectivos cercanos a la izquierda 'abertzale' presionan al PSOE vasco

#### JOSEAN IZARRA VITORIA

«Soluciones creativas» para que los 148 presos de ETA que tienen pendiente cumplir sus penas de cárcel salgan cuanto antes de prisión. La propuesta verbalizada ayer por el colectivo Sare va dirigida al PSOE vasco porque en el nuevo gobierno de Imanol Pradales es el encargado de gestionar los tres centros penitenciarios en los que se encuentran la gran mayoría de los condenados por terrorismo. El PNV reconoció que la cesión de las cárceles a Euskadi fue acordada entre el presidente Sánchez y EH Bildu, socio parlamentario en Madrid y en Navarra del PSOE.

Sare, el colectivo que lidera el

# Euskadi ha dado 32 terceros grados a etarras en el último año

# Los socialistas gestionan ahora las tres prisiones del País Vasco

ex consejero de Justicia Joseba Azkarraga, reclamó ayer estas «soluciones creativas» para que los casi 150 presos de ETA con condenas pendientes puedan salir de prisión cuanto antes. Azkarraga confía en que la socialista María Jesús San José desarrolle el denominado modelo penitenciario vasco impulsado por el PNV, que ha facilitado 32 progresiones de etarras a tercer grado, lo que garantiza que cumplan sus pena pendientes en sus casas.

Según Sare, en las cárceles españolas y francesas cumplen condena 148 etarras (126 hombres y 22 mujeres) incluyendo entre ellos a los que ya disfrutan de cumplimiento en semilibertad. El Gobierno vasco ha concedido en el último año 32 terceros grados a 24 etarras. A otros 20 presos se les aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario por lo que solo acuden a prisión para dormir los días laborables y pasan en sus domicilios los fines de semana.

Los presos de ETA con el apoyo de la izquierda abertzale han logrado en las cárceles vascas disponer de celdas de uso individual, garantizarse trabajos y tareas internas remuneradas y controlan las actividades socioculturales que se realizan en las prisiones de Zaballa, Martutene y Basauri. El ex consejero de Justicia Azkarraga agradeció ayer públicamente la disposición al diálogo de las dos consejeras del PNV que desde octubre de 2021 hasta el pasado mes de julio lideraron las tres prisiones vascas. Un informe de la Guardia Civil constató las funciones de Azkarraga como interlocutor entre la izquierda abertzale y el secretario general de Instituciones Penitenciarias Ángel Luis Ortiz.

La consejera socialista María Jesús San José ha manifestado su compromiso en lograr que los etarras «admitan la injusticia del daño causado» antes de salir de las cárceles. Sin embargo, San José aún no ha aclarado cómo vinculará esta exigencia a la concesión de terceros grados y de libertades condicionales que el Gobierno vasco ha utilizado hasta ahora para facilitar la puesta en libertad de los etarras con elevadas condenas.

Sare reclama ahora a San José que facilite los permisos ordinarios de dos días de forma generalizada como procedimiento de resocialización y reconoce que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reducido la presentación de recursos (6 en el último año) contra los terceros grados concedidos.



ROBLES, EN LOS PEÑONES FRENTE A MARRUECOS. La ministra de Defensa, Margarita Robles, concluyó ayer su visita a los islotes españoles en el norte de África: Vélez de la Gomera, Alhucemas y Chafarinas (en la imagen), históricamente disputadas con Marruecos. Robles agradeció la labor de los militares allí destacados.

# El hermano de Sánchez, contra una acusación

Busca excluir a Liberum, que ya está personada en el 'caso Koldo'

# DAVID VIGARIO MÉRIDA

La defensa del David Sánchez Pérez-Castejón ha presentado un recurso de reforma ante el juzgado de Badajoz que investiga la relación laboral del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación pacense para que la asociación Liberum no actué como acusación particular. Dicho colectivo ejerce a su vez como acusación en el caso Koldo y de hecho ha pedido que testifique Begoña Gómez.

Para la defensa del artista, ejercida por el abogado Emilio Cortés, dicha asociación «carece de legitimidad para comparecer en esta causa por cuanto una cosa es que se interpreten de manera flexible las servidumbres impuestas para alcanzar un papel procesal y otra bien diferente que se desnaturalice la razón constitucional de ser de los acusadores populares». El abogado basa su escrito en que Liberum nació, según sus estatutos, «para restaurar los derechos y las libertades que se nos han sido usurpados en transcurso de la pandemia del Covid-19 y lo hace con vocación de perpetuar su labor por los derechos humanos». Y considera Cortés que la causa que se investiga no tiene nada que ver con la pandemia ni con los derechos humanos. Para ello, señala que los agentes de la Guardia Civil entraron el pasado día 10 de julio en la sede de la Diputación de Badajoz con fines indagatorios por

posibles delitos cometidos «y ninguno de esos afecta a los derechos humanos de nadie que, por su configuración y naturaleza, constituyen algo bien diferenciado de los bienes jurídicos que se entienden transgredidos por las acusaciones».

De la misma manera, los otros dos cargos investigados en este caso, tanto el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo (secretario general del PSOE en Extremadura) y el funcionario responsable de Recursos Humanos de la Diputación, Alejandro Cardenal, se adhieren al recurso de reforma pre-

# Ningún recurso de la defensa ha prosperado hasta el momento

sentado por la defensa de David Sánchez y piden a la jueza Beatriz Biedma que no admita en la causa a la asociación Liberum.

La causa se inició a raíz de una denuncia y posterior querellas de Ma $nos \, Limpias, y \, posterior mente \, se \, per$ sonaron –previo pago de una fianza de 10.000 euros-Vox, la Fundación Abogados Cristianos, Natura Mananger, Iustitia Europa y también lo intenta Liberum. En la mayoría de los casos, la defensa intentó que no creciera el número de acusaciones particulares, pero ninguno de sus recursos ha prosperado.

Beatriz Biedma ha razonado en sus autos que, en general, «el legislador al tratarse de un delito público no ha limitado la acción popular al derecho de pedir la incoación del proceso penal mediante querella, sino que ha permitido ejercitarla en las causas ya iniciadas», aunque subraya que la jurisprudencia sí aboga por la necesidad de prestación de una fianza para ello.

En cualquier caso, sí deja claro que todas las acusaciones particulares personadas en el procedimiento tendrán «la misma dirección técnica y representación procesal, la del sindicato de funcionarios público Manos Limpias». La asociación Liberum ha reaccionado en su cuenta de redes sociales al movimiento de la defensa de David Sánchez señalando que «alguien tiene miedo a que Liberum es-

A David Sánchez Pérez Castejón se le investiga por supuestos delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación en su relación laboral desde 2017 hasta la actualidad con la Diputación de Badajoz, donde ha sido coordinador de actividades musicales de los Conservatorios y, desde diciembre de 2022, Jefe de Artes Escénicas.

# ESCISIÓN PARCIAL DE "DOMINION INDUSTRY & INFRASTRUCTURES, S.L.", A FAVOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA "DOMINION I & I APPLIED ENGINEERING, S.L.U. (antes denominada DO ANUNCIO DE ESCISIÓN

ANUNCIO DE ESCISIÓN

De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio (en adelante, RDL 5/2023) se hace público que la Junta General de DOMINION INDUSTRY & INFRASTRUCTURES, S.L. (Sociedad Escindida) y el Socio Único de DOMINION I & I APPLLED ENGINEERING, S.L.U. (Sociedad Beneficiaria), el 16 de agosto de 2024, aprobaron la escisión parcial de DOMINION INDUSTRY & INFRASTRUCTURES, S.L. (Sociedad Escindida) y DOMINION I & I APPLLED ENGINEERING, S.L.U (Sociedad Beneficiaria), todo ello en los términos estrictamente establecidos en el Proyecto Común de Escisión de fecha de 28 de junio de 2024, suscrito por los respectivos órganos de administración de las sociedades intervinientes en la Escisión.

Por haberse aprobado la escisión por el Socio Único y en Junta Universal y por unanimidad de las Sociedades intervinientes en la escisión, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 9 RDL 5/2023, no ha sido necesario realizar las publicaciones ni el depósito en los Registros Mercantiles del domicilio de cada una de las Sociedades intervinientes en la escisión del Proyecto Común de Escisión, ni informe de los administradores ni de los demás documentos a que se refiere el artículo 7 RDL 5/2023 no para de la pascisión que se ha regido por los cercuisitos de la fusión simplificada.

De acuerda con los artículos 63 v53 RDL 5/2023 se trata de una escisión mue se ha regido por los requisitos de la fusión simplificada.

informe de los administradores ni de los demás documentos a que se rener el articulo / RDL 3/2023.

De acuerdo con los artículos 63 y 53 RDL 5/2023, se trata de una escisión que se ha regido por los requisitos de la fusión simplificada por estar las Sociedades intervinientes en la escisión integra y directamente e indirectamente participadas por un mismo Socio Único. Se deja constancia de que se ha cumplido con el derecho de información de los trabajadores en los términos previstos RDL 5/2023 y, en concreto, en su artículo 5.2, y de que se hiza saber a los socios, acreedores y trabajadores su derecho al examen en el domicilio social, así como la entrega o al envio gratuitos, por medios electrónicos, de los documentos a que se refiere el artículo 46.1 RDL 5/2023.

La Escisión Parcial de DOMINION INDUSTRY & INFRASTRUCTURES, S.L. a favor de DOMINION I & I APPLIED ENGINEERING, S.L.U implica el traspaso, sin extinción, de una parte del patrimonio social de DOMINION INDUSTRY & INFRASTRUCTURES, S.L. a la entidac DOMINION I & I APPLIED ENGINEERING, S.L.U, que lo adquiere por sucesión universal.

Se deja constancia del derecho que asiste a los socios, acreedores y trabajadores de las sociedades intervinientes en la escisión d obtener el texto integro del acuerdo de escisión adoptado y de los balances de escisión. Todo ello sin perjuicio de otros derechos que d conformidad con el RDL 5/2023 pudieran corresponderles.

En Madrid, a 16 de agosto de 2024, D. Mikel Félix Barandiarán, representante persona física de GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A., ciedad administradora de DOMINION INDUSTRY & INFRASTRUCTURES, S.L. (Sociedad Escindida) y DOMINION I & I APPLIED ENGINEERING, S.L.U (Sociedad Beneficiaria).



La furgoneta de la funeraria a la salida del domicilio de Castellbisbal ante la presencia de los Mossos. PEDRO SALADO / ARABA PRESS

# El doble crimen del comisario condecorado

El ex número 2 de la Policía en Cataluña, ya jubilado, mata a su ex mujer y a su pareja

# CRISTINA RUBIO CASTELLBISBAL

«¿Juan, el poli? Lo conozco desde hace años y nunca me lo hubiera imaginado». Así reaccionó ayer uno de los vecinos de Castellbisbal tras saber que un comisario jubilado había matado presuntamente en un radio de 10 kilómetros a su ex mujer y a su pareja antes de suicidarse con un arma de fuego. «Juan, el poli» es Juan Fortuny de Pedro, veterano con más de cuatro décadas de servicio en el Cuerpo que llegó a ser número dos de la Policía Nacional en Cataluña hasta enero del año pasado, en 2023.

El primer aviso con la alerta de que había una mujer herida en un piso de Rubí llegó al Sistema de Emergencias Médicas (SEM) cerca de las 11.00 horas de ayer. Fue entonces cuando los efectivos se desplazaron rápidamente al lugar, una vivienda del barrio de Can'Alzamora, y encontraron a una mujer, Pilar, herida de gravedad por un disparo con un arma de fuego en su domicilio. Pese a las primeras asistencias que se le practicaron, los médicos no pudieron hacer nada por su vida y la señora, de unos 60 años falleció allí mismo.

En paralelo y poco después saltó una segunda alarma: la Policía Local de Castellbisbal había recibido el aviso de una familiar para acudir a una casa, un chalé en una urbanización de la localidad, donde encontraron a otra mujer y al comisario principal jubilado también muertos, él a consecuencia de un disparo en la cabeza.

La principal hipótesis del caso,

que se investiga como crimen de violencia machista, es que el ex policía habría matado a ambas (Pilar y Mari Ángeles) en Rubí y Castellbisbal, respectivamente, antes de suicidarse en la que había sido la casa

familiar de Castellbisbal con la misma pistola.

El titular del juzgado de instrucción número 6 de Rubí (Barcelona), en funciones de guardia, dirigió la comitiva judicial para proceder al levantamiento de los tres cadáveres en Rubí y Castellbisbal, dos poblaciones de la co-

marca barcelonesa del Vallès Occidental, que están situadas a una distancia de menos de veinte minutos por carretera.

Diez kilómetros que separan ambos crímenes con un mismo nombre propio, un ex alto cargo de la Policía Nacional en Cataluña, que dejó el cuerpo en enero de 2023 tras una dilatada trayectoria. Además de haber sido jefe de Policía Nacional en Lleida durante cuatro años, fue

número dos del Cuerpo como Jefe Regional Operativo en 2019, condecorado en 2020 y ocupó varios cargos de responsabilidad antes de jubilarse con un homenaje en la Jefatura Superior de Vía Layetana.

De hecho, en ambos barrios no daban crédito de lo sucedido ayer, en un

corto espacio de tiempo y de lugar. En Rubí, varios vecinos de la zona confirmaron que la mujer y el comisario mantenían una relación desde hacía unos meses y él se había dejado ver por el barrio con ella y la acompañaba a casa en coche a menudo, aunque algunas informaciones apuntan a que ella había querido poner fin a la relación. La señora tenía dos hijas de 26 y 21 años fruto de otra relación anterior, y trabajaba en el Ayuntamiento de Rubí. Una de las chicas alertó del incidente a los servicios de emergencias. La División de Investigación Criminal de los Mossos también se personó para hacerse cargo de la investigación del doble asesinato.

# Fortuny ocupó varios puestos en el Cuerpo durante más de 40 años

# Su última relación fue con la mujer de Rubí pese a vivir en la casa famliar

Por su parte, la mujer de Castellbisbal, Mari Ángeles, había sido su pareja «prácticamente toda la vida» y tenía la residencia familiar fijada en el chalé de la localidad donde aparecieron ambos cadáveres, el de ella y el de Fortuny. Dos vecinos de la urbanización explicaron ayer que ya no estaban juntos, aunque el ex comisario tenía sus cosas en el domicilio, donde se le veía casi a diario a la espera de terminar de cerrar la venta del inmueble.

«El otro día me lo crucé paseando», relató uno de ellos, quien conocía bien a la familia residente en la zona «desde siempre». «Hace más de 30 años, y nunca me lo hubiera imaginado, él estaba bien», señaló ayer después del levantamiento de los cadáveres y aún con la calle acordonada por la policía.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tras conocerse el trágico suceso, ninguna de las dos mujeres aparece en el sistema como víctima previa de violencia machista.

De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, serían 31 las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas desde el 1 de enero de este año. Y de las 31, 12 han ocurrido en Cataluña, un 40% en lo que va de 2024.

La alcaldesa de Rubí, Ana María Martínez, lamentó el asesinato: «Consternada tras asesinato de mujer por violencia machista en Rubí. Actos terribles e intolerables para reflexionar como sociedad».

También el Ayuntamiento de Castellbisbal se sumó al luto y decretó cinco minutos de silencio hoy por la tarde, a las 19:00, en la Plaza de la Iglesia de la localidad.

Por su parte, la nueva consellera de Igualdad y Feminismo del gobierno de Salvador Illa, la ex alcaldesa de Badia, Eva Menor, dijo estar «consternada» por el doble crimen y se comprometió a «trabajar juntos y juntas para defender la vida y seguridad de las mujeres. Es responsabilidad de todos y todas».



El ex comisario Fortuny. E.M.

# INVESTIGAN EL CAMBIO DE SEXO DEL 'ERTZAINA' QUE AGREDIÓ A SU MUJER

La Policía, fiscales, jueces y partidos políticos vascos buscan explicaciones ante el lío jurídico provocado por el agente de la Ertzaintza que agredió con un cuchillo a su mujer diez meses después de haber registrado su cambio de sexo. Un trámite formalizado

en noviembre que, según los primeros datos, no conllevó ningún paso más en su presunto deseo de ser mujer pero que le ha permitido eludir los delitos por violencia machista.

La Fiscalía anunció ayer que investigará las circunstancias que rodean el cambio de

sexo registrado por el 'ertzaina' que el pasado 17 de agosto intentó agredir con un cuchillo a su esposa en San Sebastián. El agente, que se encontraba de baja médica, también llegó a amenazar a sus hijas. Tras ser detenido por sus propios compañeros, el policía vasco manifestó que se había registrado como mujer por lo que solicitó ser cacheado por otra mujer. El

trámite ante el registro también provocó que sea investigado por un presunto delito de violencia doméstica. El fiscal jefe de Guipúzcoa, Juan Calparsoro, reconoció ayer que investiga si el policía cometió algún acto de violencia contra su pareja antes de formalizar su cambio de sexo. Partidos como el PP vasco y EH Bildu han reclamado al Gobierno autonómico que actúe contra el citado agente.

# **CRONICA**

# Supervivientes al escalar por cajas de refrescos y un asesino en misa de 12

# DOS AMIGOS DE MATEO RELATAN CÓMO SE VIERON ARRINCONADOS, TREPARON A UN CHIRINGUITO Y...

... la víctima quedó rezagada, al alcance de Juan, autor del crimen de Mocejón. Luego, el asesino fue a la iglesia, con su padre, y allí lo vio una vecina: a la izquierda, pegado a la pared, «sin parar de moverse», mientras don Rodrigo, el párroco, lamentaba el drama

# ANA MARÍA ORTIZ MOCEJÓN

Acabada la misa de 12.00 del domingo, el párroco que la oficiaba, don Rodrigo, se dirigió a sus feligreses para dedicar unas palabras al asesinato del pequeño Mateo, de 11 años, al que hacía apenas tres horas habían apuñalado cuando jugaba al fútbol en el polideportivo de la localidad toledana. Los vecinos tenían noticias aún confusas sobre lo sucedido. «He hablado con el Ayuntamiento y me han confirmado que el niño ha fallecido, es una triste desgracia, una pena...», vino a decirles el sacerdote, añadiendo las palabras de lamento y consuelo que se suelen pronunciar en estas ocasiones.

Sentado en una de las filas de la izquierda, -a la mitad, como siempre, pegado a la pared-, escuchaba el discurso aparentemente sin inmutarse el presunto asesino, Juan, de 20 años, detenido más de 24 horas después. Pese a que era agosto y el auditorio era la mitad del normal, 60-70 personas, y pese al violento episodio que presuntamente había protagonizado poco antes, el joven no faltaba a su cita dominical con la iglesia

La vecina que nos lo cuenta, quien

también asistió ese día a misa, explica que llevaba puesta la misma ropa con la que la tarde del día siguiente, lunes, sería detenido: una camiseta blanca con un llamativo corazón rojo en el lado izquierdo del pecho. Le acompañaba su padre, Fernando. «Van a misa todos los domingos y siempre se sientan en el mismo sitio. Me extrañó que estuvieran solo el padre y él, por-

que siempre va el hermano pequeño también», explica esta mujer, quien describe su comportamiento como el habitual en él. «No para ni un segundo de moverse», dice mientras se retuerce las manos, se balancea, se lleva las manos adelante y atrás para escenificar su gestualidad.

Según el propio padre ha revelado, el joven sufre una discapacidad psíquica de entre el 60 y el 70%. Todos los vecinos refieren que «no está bien», pero ninguno sabe exactamente qué problema o trastorno le afecta. «Si tiene el 70% de discapacidad, como dice el padre, tiene que tener muchos problemas», especula esta mujer, quien en una ocasión fue testigo de cómo el joven se orinó encima estando en la iglesia y el padre tuvo que sacarlo fuera.

El presunto autor del asesinato de Mateo estaba en Mocejón pasando las vacaciones puesto que, desde que se separaron sus padres, hará más de una década, él y su hermano residen con la madre en Madrid, donde asiste a un centro de educación especial. «Un fin de semana lo pasa allí y otro aquí, y las vacaciones todas

# MENSAJES DE ODIO

FISCALÍA. Investiga mensajes «falsos» y de «odio» contra menores migrantes en redes tras al asesinato de Mocejón por su «trascendencia jurídico penal» al «criminalizar» a este colectivo «con el propósito deliberado de



Guardias civiles buscan el arma del crimen, ayer. Alberto di lolli

despertar sentimientos de odio, hostilidad y discriminación».

# MILAGROS TOLÓN.

«¿Se puede ser más cruel y miserable?», clamó la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha sobre los «sembradores de odio». aquí», cuenta esta mujer conocedora de los movimientos del joven.

«Mateo, lo que te ha pasado es muy fuerte, no se lo que le pasa a ese hombre pero normal no es. No tiene sentido y no me lo puedo creer. Sé qué ha pasado pero no entra en mi cabeza. Nos has marcado a todos los que te conocimos. Te echaremos de menos. Departe de todos los des-ubilhaces». El mensaje está en una cartulina amarilla, con letra infantily faltas de ortografía, y pegado en la fachada del polideportivo Ángel Tardío, donde Mateo perdió la vida cuando jugaba al fútbol con dos amigos de su edad.

Uno de los niños que lo acompañaban han relatado a los demás cómo sucedió todo, cómo él logró escapar, en un grupo de whatsapp. Mateo llego al polideportivo en bicicleta. Entraron los tres por la puerta del recinto pero, para acceder al campo de fútbol, que estaba vallado y cerrado, tuvieron que aprovechar un agujero que todos los que juegan allí saben que hay en un lateral del campo. El agresor, sin embargo, tuvo que sortear dos vallas. La de fuera del polideportivo, a la que accedió por otro boquete que hay en la red metálica, y la del propio campo de fútbol, que

sorteó por el mismo agujero por el que habían entrado Mateo y sus amigos.

Los niños se encontraban jugando en el córner más alejado de estas vías clandestinas de acceso, cerca de una de las porterías. Cuando vieron que el agresor se dirigía hacia ellos, no pudieron huir por donde habían entrado puesto que ello suponía ir al encuentro del

atacante. En el lateral que tenían cerca hay una especie de chiringuito. Corrieron hacia allí, han relatado los dos menores supervivientes, y se encaramaron arriba del chiringuito, gateando por las pilas de cajas de refrescos que había amontonadas.

Mateo, que iba el último, no pudo llegar a la cima. Los otros dos niños sí. Corrieron hacia la puerta de entrada y pidieron auxilio mientras que el asesino apuñalaba a Mateo y



volvía sobre sus pasos para salir de nuevo por donde había entrado.

La reconstrucción de los movimientos que realizó después indica que tomó el camino de tierra que bordea el polideportivo y que luego baja por un terreno baldío hasta toparse con

«Me extrañó que no estuviese en misa el pequeño, como siempre»

# «Tiene muchos problemas para tener el 70% de discapacidad»

el canal de riego que recorre la localidad y que debió de sortear por la pasarela que hay justo al acabar esta vía de tierra. Se dirigió luego, según los datos que han trascendido de la investigación, a la casa de sus abuelos paternos que se encuentra en la zona, vivienda que fue registrada el lunes por la tarde por la Guardia Civil. Esa misma mañana, dos agentes buscaban entre las bolsas de un contenedor de basura cercano a la casa de los abuelos.

Los esfuerzos por encontrar el arma-fundamental para el cierre definitivo de la investigación-, se centraron después en el canal de riego, justo en la zona por la que se presupone que el detenido cruzó la pasarela. En este punto exacto buscó la Guardia Civil durante toda la tarde del lunes y la mañana del martes el arma, un cuchillo que el presunto asesino habría cogido de casa de su padre. Los Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS), ayudados de detectores de metales, removían sin éxito la capa de lodo que había quedado en el fondo del canal tras cerrar las compuertas y vaciarlo de agua. A mediodía las labores de búsqueda se trasladaban a los aledaños del polideportivo, donde operarios municipales, supervisados por agentes de la Guardia Civil, desbrozaban la maleza seca, de no menos de un metro de altura que rodea el complejo deportivo. Por la tarde continuaban las tareas en esta zona sin que, al cierre de esta crónica, hubiera aparecido el arma.

# **CRONICA**



# El padre del detenido defiende a su hijo: «No lo han tratado con amor»

# A.M. ORTIZ ALBERTO DI LOLLI MOCEJÓN

Al volante de un Opel que llevaba escrito la palabra «asesino» en el capó, Fernando, el padre del joven de 20 años detenido este lunes en Mocejón por la muerte del niño Mateo, llegaba sobre las 14.20 horas de este martes a la vivienda de sus padres. «Ni siquiera puedo ir a dar el pésame porque soy un apestado», decía visiblemente nervioso, nada más bajarse del vehículo que había amanecido con esa pintada y antes de articular un discurso en tramos absolutamente incomprensible dirigido a las cámaras y periodistas que recababan sus palabras.

«Si le hubierais sabido dar amor y no acosarle cuando lo veis y tratarle de 'tonto loco tonto loco' ahora seríais todos niños felices y no subnormales amancebados y en extinción, que es lo que sois todos, dais vergüenza», decía alzando la voz y mirando fijamente a la cámara que lo grababa. «A mi hijo no lo han acosado, pero no lo han tratado con amor. Mi hijo ha sido el primero que siempre ha tenido que salir corriendo y no éstos que van apedreando mi casa por la noche, que no me dejan dormir. Son la vergüenza, cobardes», continuaba lo que prácticamente era un monólogo inconexo Fernando, quien, tras la detención de su hijo, reveló a los investigadores que el joven de 20 años sufría una discapacidad psíquica de entre el 60 y el 70%.

«Tuvisteis la oportunidad cuando tuvisteis el incidente. Para salir corriendo, haberlos enfrentado; ahí erais muchos», añadía el padre sin que quedara claro a qué se refería con «incidente». «Ahí estabais, al que fuera el responsable, fuera mi hijo fuera quien fuera», continuaba su discurso mientras su madre lo llamaba insistentemente desde la puerta y le pedía que entrara en casa. La vivienda de los pa-

dres, ubicada en la zona del pueblo más cercana al polideportivo donde sucedieron los hechos, fue el lunes registrada por la Guardia Civil. Según los datos que han trascendido de la investigación, pudo ser el primer lugar al que el presunto agresor se dirigió tras huir del lugar de los hechos. «Mi hijo no ha dado problemas nun-

ca. Ha estado paseando libremente y sano, lustroso», seguía Fernando, desoyendo el llamamiento de su madre. «Yo no sé nada, yo no he visto nada. Yo solo sé que no ha tenido amistades muy buenas, no ha tenido relaciones muy buenas», respondía a preguntas de los medios que se encontraban frente a la vivienda. «Ha tenido que salir corriendo alguna vez aquí dentro del pueblo. Ha tenido que ser el primero que corría», defendía a su hijo. «Mi hijo tiene que estar en un sitio seguro, aquí no puede venir con esta chusma», decía antes de hacer caso al llamamiento de su madre.

# «Hay que conocer en qué situación terapéutica está»

# EL PSIQUIATRA ALFREDO CALCEDO DESGRANA EL MARCO DEL SUCESO

La evolución de algunas enfermedades mentales contempla brotes psicóticos, «que hacen que la persona se encuentre fuera de la realidad»

#### PILAR PÉREZ MADRID

«Una alteración grave de la capacidad de enjuiciar la realidad o la aparición de síntomas clínicos como alucinaciones, delirios o trastornos de conciencia». La Real Academia Nacional de Medicina Española define así un brote de psicosis. Un proceso patológico por el que pasa el cerebro que impide discernir entre la realidad e imaginación.

El padre del joven que presuntamente ha matado al niño de Mocejón ha declarado que su hijo tenía una discapacidad psíquica de entre el 60-70%. En su confesión ha dicho: «Ha sido mi otro yo». Alfredo Calcedo Barba, médico Especialista en Psiquiatría, y profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, explica que «hay que ver qué impacto puede tener esta discapacidad en el desarrollo de una enfermedad mental».

La evolución de algunas enfermedades mentales contempla brotes psicóticos, «que hacen que la persona se encuentre fuera de la realidad», apunta Calcedo, que sin entrar a valorar de forma directa el caso enumera algunas cuestiones sobre la salud mental necesarias para encontrar respuestas.

«Hay que compatibilizar el estigma con la gestión del riesgo de conducta violenta», dice el psiquiatra en relación con la gestión de los trastornos graves de las alteraciones psíquicas, «en muchos países hay instrumentos y protocolos que recogen cómo actuar en estos casos».

Entre el 2,5 y 3% de la población adulta tiene un trastorno mental grave. Esto supone más de un millón de personas, según datos de la Estrategia en Salud Mental del SNS. Pero «en muy pocas ocasiones, las menos [insiste] se dan episodios violentos. La inmensa mayoría de las personas que tienen trastornos mentales graves no son violentas», explica Calcedo.

Para poder abordar la situación, «entender el marco del suceso», si se considera al presunto autor del delito una persona con una enfermedad mental, «hay que conocer en qué situación terapéutica está». El psiquiatra esboza el contexto necesario: «Si estaba en seguimiento, qué tratamiento recibía, si acudía con frecuencia al especialista, si había aceptado las intervenciones que se hacen en estos casos o no».

Sin conocer estos datos, poco se puede especular de las razones que desataron «el posible episodio psicótico», a lo que el psiquiatra suma el hecho de conciencia de la enfermedad mental. «Hay personas con este tipo de trastornos que no tienen un conocimiento claro de la realidad y no perciben su estado como propio de una enfermedad».

En estos casos, el cuidado de estas personas recae en el círculo más cercano. El 88% de las labores de atención y apoyo las realizan personas cuidadoras informales (familia, amigos...). Y más de la mitad de las personas con trastorno mental que necesitan tratamiento no lo reciben, y un porcentaje significativo no recibe el adecuado, como apuntan desde la Confederación Salud Mental España.

¿Qué desata un brote psicótico? Aquí, «caben dos hipótesis diagnósticas», sugiere Calcedo. Primero, «que se trate de un trastorno esqui-

# Entre el 2,5 y 3% de adultos sufre un trastorno mental grave

# Más de la mitad de los pacientes no pueden acceder a terapia

zofrénico» o, en segundo lugar, «de una situación originada por el consumo de sustancias». En estas situaciones, «la sintomatología psicótica se apodera del comportamiento de la persona; de su visión del mundo. Es como si se convirtiera en otra persona».

Por eso, según el tipo de delirio y la temática «cabe la posibilidad de una acción violenta». Ante esta situación, hay que revaluar la condición de la persona, su estado mental y conocer el desencadenante, insiste el psiquiatra. Si se tratase de una persona con una determinada alteración mental, pero con antecedentes de violencia, «en los que la sintomatología psicótica no habría remitido pese al tratamiento, habría que considerar otras opciones de seguimiento del paciente».

# **GRAN MADRID**

# Auxilio para el renacer de los mercados de barrio

 La nueva ordenanza municipal madrileña, prevista para finales de año, incorporará zonas para degustación, flexibilidad horaria o espectáculos

#### ANTONIO BLANCO MADRID

«Esto ya no es lo que era. Contra ellos no podemos competir. Ellos se expanden y nosotros nos hacemos pequeños. Si un día llegan y compran 100 pollos, ¿cómo compito con eso? Este es el grito de auxilio de José, empleado desde hace nueve años en la Carnicería Isidoro, en el Mercado Saludable de Las Ventas.

El profesional, que lleva 48 años entre cuchillos y carnes, muestra el vía crucis que le supone enfrentarse a los gigantes del comercio, como Aldi, Ahorramas u otras grandes superficies. Una placa en la entrada de este edificio, ubicado en la calle Vírgen de la Alegría, recuerda

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, destaca que ocho de cada 10 puestos de los mercados madrileños están activos. La capital dispone de una telaraña de 45 espacios comerciales repartidos por el territorio, lo que sitúa a la capital en la cúpula europea en cuanto a cantidad. Desde Cibeles, se destinarán nueve millones de euros para revitalizar

A pesar de que



Antes de que finalice el año, el Ayuntamiento de Madrid modificará la ordenanza municipal que regula los mercados, «apostando por la dinamización y la economía circular», que conllevará diversas mejoras, como la ampliación de las zonas destinadas a la degustación de alimentos, acompañada de flexibilidad horaria. En algunos recintos ya presentes, es un soplo de aire fresco para los comerciantes de barrio.

estos espacios.

la norma contemple las actuaciones musicales en el interior de estos recintos, hasta la fecha no se han introducido



teriormente llamado Mercado de Canillas, está compuesto de cinco plantas. La primera de ellas, la joya de la



Una frutería del Mercado Saludable de Ventas, ubicada en la primera planta. JAVI MARTÍNEZ

corona, es el mercado. En él se encuentran numerosos puestos de carnicería, frutería, vinos y, sobre todo, pescaderías. «El producto de aquí es muy bueno. Además, ofrecen una atención que no te brindan en otros establecimientos», alaban los clientes durante una visita de GRAN MADRID.

Andrés rige uno de los puestos de vinos de Ventas. Lleva 10 años al frente del establecimiento. «Aquí defendemos el concepto de cocina de mercado. Entre todos nos ayudamos. Yo pongo el vino, otro la carne...», indica este comerciante. Asimismo, destaca la gran demanda de pedidos que tiene vía Uber Eats: «Aunque sea verano, no paramos»

En su totalidad, el establecimiento de Ventas tiene en cartera más de un centenar de trabajadores y se compone de más de 50 comercios, que cuentan también con pantallas como novedad. Estos monitores muestran campañas de concienciación, por ejemplo, sobre cómo evitar los golpes de calor y ofrecen la temperatura que hay en el mercado. La invección monetaria madrileña irá destinada a mejorar la señalética, las lonas del exterior, los

sistemas de detección de incendios y de aire acondicionado, además de a la reforma del aparcamiento y laampliación de la red de Wifi.

El gerente del espacio de Ventas, Alfredo García, confirma que a su mercado acuden, de media, 1.000 personas al día. Cifra que se multiplica «exponencialmente» en periodos como Navidad. El volumen

municipales que atesora Madrid, liderando así entre las ciudades europeas por su cantidad de establecimientos.

de ventas no se ha podido determinar, pero debido a la permanencia de los comerciantes, las estadísticas se prevén «satisfactorias».

El Mercado Saludable de Ventas, bajo la unión temporal de empresas Dreamfit - Expinmobel, ha recibido más de 1.300.000 euros en subvenciones, según el Ministerio de Hacienda. Aunque el gerente cifra las ayudas recibidas ya en «tres millones de euros». En cuatro años, se ha beneficiado de nueve entregas dinerarias: siete por parte del Ayuntamiento madrileño; una de la Comunidad de Madrid, y la restante perteneciente a la Fundación de la Energía del Gobierno autonómico.

Entre estas ayudas económicas, destinadas a las mejoras comerciales de estos establecimientos, también figuran las del ámbito energético. Con el objetivo de promover el «autoconsumo y el almacenamiento de energías renovables», la instalación de placas solares es otra de las medidas proyectadas.

En el mercado del barrio de Prosperidad, el hermano pequeño en comparación con Ventas, ya se respiran otros aires, fruto de los efectos de las reformas. Acometida hace nueve años, la remodelación fue completa. Eliminaron las barreras arquitectónicas y cambiaron por completo la distribución interior de sus locales. Incluso, algunos negocios optaron por continuar su actividad en el exterior del espacio comercial.



que fue inaugurado el 14 de diciembre de 1995, bajo el mandato de José María Álvarez del Manzano en el Ayuntamiento de Madrid.

El Mercado de Ventas muestra una cara renovada en ciernes, debido a las mejoras que se están introduciendo. Una de las novedades

# **GRAN MADRID**



Enclavado en la calle López de Hoyos número 81, su apertura se remonta a 1954, con un amplio abanico comercial de 32 puestos. Dispone de una superficie reducida a dos plantas: la superior, para una cadena de supermercados, y la parte inferior, destina-

# «El producto está muy bueno y la atención es diferencial»

# Cibeles destinará nueve millones de euros a la mejora de los espacios

da al mercado. Desde una tienda de tejidos, donde se realizan talleres de ganchillo, hasta una sede de la mítica chocolatería San Ginés, pasando por gastronomía vietnamita.

Pero el plato fuerte del mercado llega los fines de semana. Desde las oficinas de este rastro madrileño, cuentan que el tercer sábado de cada mes se realizan actuaciones musicales. Y también otras actuaciones, como espectáculos de magia, ruta de la tapa gourmet o fiesta de los muertos.

La Asociación de Comerciantes del Mercado de Prosperidad es quien regenta este espacio. Bajo esa titularidad, ha recibido 19 subvenciones públicas. La cuantía asciende a un valor de 455.000 euros. Cuatro de ellas corren a cargo del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, mientras que las 15 restantes, del área de Economía, Hacienda y Empleo del Consistorio.

Todas ellas, recibidas en un periodo de cuatro años, se encasillan en el marco de mejoras para la digitalización y modernización de los mercados. Durante los primeros seis meses del año, Hidalgo, la delegada de Economía del Consistorio, subraya que 1.173 locales son de pequeño comercio alimentario, 297 no alimentario, 323 de hostelería y 193 de otras actividades distintas. «No se trata de competir con los supermercados, sino más bien de completar la oferta a nuestros clientes del barrio. Tenemos claro a qué nos dedicamos», sentencia el gerente de Ventas.

# Denuncia ante Marlaska por el «caos» en Barajas

El Colegio de Abogados clama ante la «situación insostenible» y la «falta de traductores» frente a las peticiones de asilo

#### RICARDO PINO MADRID

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha elevado una denuncia formal ante el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las precarias condiciones que enfrentan los abogados de guardia en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, especialmente en lo referente a la asistencia jurídica a los solicitantes de asilo. En una carta enviada este lunes, Ribón expuso la grave situación que padecen estos profesionales y solicitóla adopción urgente de medidas correctivas.

Según informó el ICAM este martes, en los últimos meses han recibido numerosos testimonios de abogados que reflejan una realidad alarmante y recurrente. «Lo que debería ser un proceso jurídico guiado por principios de dignidad y profesionalidad se está convirtiendo, de manera habitual, en una experiencia caótica y desmoralizante, tanto para los profesionales como para los propios solicitantes de asilo», alertó el decano en su misiva.

Ribón señaló que los abogados se encuentran «sistemáticamente» con un escenario que pone de manifiesto «graves carencias estructurales». Entre los principales problemas, mencionó la falta de intérpretes, la sobrecarga del personal de Extranjería y Policía, así como la ausencia de recursos básicos que impiden a los letrados realizar su trabajo en condiciones adecuadas.

En su denuncia, el decano fue enfático al señalar que «es inacepta-



Una cola de viajeros en el aeropuerto de Barajas, este verano. E. PRESS

# La sobrecarga en Extranjería impide una asistencia «digna»

ble que nuestros abogados se vean obligados a desempeñar sus funciones en condiciones indignas, utilizando sus propios teléfonos para comunicarse con los solicitantes y trabajando en espacios inadecuados, sin mesas ni equipamiento mínimo necesario».

Además, lamentó que la falta de formularios y la deficiente coordinación entre las diferentes instancias implicadas en el proceso de asilo no solo complican el trabajo de los abogados, sino que también ponen en riesgo los derechos fundamentales de las personas que buscan protección.

Ante la «situación insostenible», Ribón solicitó al ministro Marlaska la implementación «urgente» de una serie de medidas que garanticen recursos humanos y materiales suficientes en las oficinas de asilo y extranjería. Entre las peticiones, destacó la necesidad de intérpretes capacitados, formularios adecuados para los trámites, y espacios de trabajo dignos para los abogados de guardia, permitiéndoles así llevar a cabo su labor desde el respeto tanto hacia el profesional como ante los solicitantes de asilo.

# Colapso, antidisturbios y averías en Chamartín

Adif activó un protocolo solicitando la presencia de agentes de la Policía

#### DANIEL J. OLLERO MADRID

Una avería en el tendido eléctrico en la estación de Chamartín provocó una jornada de «caos» el martes por la tarde, según describieron la situación los propios viajeros. Una incidencia que afectó a todas las líneas de alta velocidad y dejó inoperativas tres de las ocho vías destinadas a este tipo de trenes. El problema, que ocurrió a las 15.35 horas, fue causado por la rotura de un cable, según informaron fuentes de Adif.

Una hora después del incidente, la cuenta de Twitter de InfoAdif informó sobre la avería, mencionando que se estaban registrando retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino en Chamartín. Adif explicó que algunos trenes se derivaron a Atocha Renfe y a otros se les dio salida por las vías operativas.

En respuesta a la situación, Adif activó su protocolo, que incluyó la regulación de accesos para evitar aglomeraciones, el despliegue de patrullas de seguridad, un refuerzo en el número de auxiliares y la asistencia a viajeros vulnerables. Además, solicitó «la presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Brigada Móvil y Unidad de Intervención de la Policía Nacional (UIP)» para «colaborar en el control de accesos a la estación».

#### PUBLICACION DE MODIFICACION DE CALLEJERO FISCAL, ANEXO DE ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

En la Dirección General de Gestión Tributaria y Recaudación de este Ayuntamiento, y a los efectos previstos en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales, se halla expuesto al público el acuerdo provisional adoptado por el Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el día 24 de julio de 2024 relativo a la modificación del Callejero Fiscal, Anexo de Ordenanza General de Gestión, Recaudación el Inspección.

Los interesados legítimos a que hace referencia el artículo 18 del citado Real Decreto Legislativo podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, contra la modificación y establecimiento de las ordenanzas referenciadas, con sujeción a las normas que a continuación se indican:

 a) Plazo de información pública y presentación de reclamaciones: treinta días a partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

b) Oficina de presentación: Ayuntamiento

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento en Pleno.
d) De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del citado artículo 17, se pone en conocimiento general que de no presentarse reclamaciones contra el referido acuerdo, se entenderá definitivamente aprobado el mismo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

Móstoles, 30 de julio de 2024
Firmado digitalmente por 00785904V ALBERTO
RODRIGUEZ DE RIVERA (R-72809200E)
Fecha: 2024.07.30 14:00:41+02'00'
EL CONCEJAL DE HACIENDA, PRESIDENCIA y RECURSOS HUMANOS
Fdo: Alberto Rodríguez de Rivera Morón.

# **OTRAS VOCES**

**TRIBUNA** CATALUÑA Con la ayuda de la izquierda, el independentismo ha impuesto su marco mental al conjunto de una sociedad que aspira a romper. Que nos traguemos la cháchara de la conciliación, dados los objetivos, es un delirio

# ¿Por qué no discutir la esclavitud?

FÉLIX OVEJERO

SEGÚN parece, el primero en presentar la idea fue el naturalista Louis Agassiz allá por 1860, aunque ha pasado a la historia como la *ventana de Overton*: al principio las propuestas se descartan por desacordes con la ciencia o el sentido común; más tarde, se critican por contrarias a la religión o la moral; y finalmente, nos parecen obvias. Sucedió con el voto de las mujeres o de los negros, o con el matrimonio homosexual. Está sucediendo con los derechos de los animales y, anticipo, sucederá con los derechos de las máquinas inteligentes. Las valoraciones cambian. Repasen el complicado estreno de la película *La vida de Brian*, hoy tan aplaudida.

También es la historia de las conquistas políticas: el sufragio universal, los sindicatos, las desamortizaciones, la laicidad, la prohibición del trabajo infantil, los impuestos progresivos, las vacaciones pagadas o la jornada de 40 horas, esas cosas que ahora (casi) todos damos por normales fueron en otro tiempo condenadas como majaderías subversivas contrarias al orden natural. La primera en olvidar esa historia, por cierto, ha sido una izquierda incapaz de reconocer que nuestro mundo se parece mucho al que soñaron sus clásicos.

Normalmente asociamos ese proceso a un aumento de las libertades o los derechos. Ahora discutimos asuntos y propuestas que hasta hace dos días ni imaginábamos. Pero hay otro modo de mirar la ventana. Desde fuera. Porque la ventana es abocinada. De un lado se amplía y de otro se estrecha. La consolidación de unos resultados es inseparable del desprecio de otros. Como en la ciencia, responder unas preguntas supone prohibir muchas de las anteriores, descartarlas no porque se contesten, sino porque se juzgan desprovistas de sentido. Nadie se pregunta cuánto pesa el flogisto, cuál es la densidad del éter o dónde se ubica el alma. Cada avan-

La salida más natural en Cataluña era un Illa presidente con el apoyo del PP y Vox ce teórico importante conlleva aligerar el bagaje de falsos problemas. Incluso de problemas morales. Ahora mismo, a la luz de resultados—no siempre concluyentes ni unívocos—de investigaciones neurológicas, algunos se preguntan si hemos de despachar conceptos como el libre albedrío o la

responsabilidad, piezas basales de nuestro mundo moral e institucional. Una pregunta prematura, a mi parecer: grandes revoluciones requieren grandes certidumbres.

Visto así, el progreso moral aparece no solo como una ampliación de los debates, sino también como la eliminación de otros. Ya nadie propone reconsiderar la esclavitud o el voto de las mujeres o de los negros. Ni siquiera quienes discuten el sufragio universal, como los libertarios (Jason Brennan, destacadamente), o el sistema de representación mediante votos (los defensores del sorteo), desprecian el principio de igualdad ciudadana. Esas cosas no se tocan. Lentamente, ese poso de prohibiciones se acaba decantando en las constituciones. El «coto vedado» de Garzón Valdés o «la esfera de lo indecidible» de Ferrajoli: un conjunto de derechos fundamentales destinados a proteger las libertades –incluida la satisfacción de necesidades básicasque no pueden ser reconsideradas (o muy difícilmente).

En España parecía que la derrota del intento secesionista de 2017 conllevó la derrota de sus indignos debates. Pero nos equivocamos. Los dinosaurios morales están otra vez ahí. Las balanzas fiscales, la ordinalidad, las inversiones, la Hacienda propia. Todo ese entramado de temas en los que nos hemos enredado de nuevo asumen el supuesto de que es legítimo discutir si sale a cuenta formar parte de España. Si ese debate se contempla, no se ve por qué los barceloneses no podemos valorar si vale la pena compartir comunidad autónoma con las comarcas más pobres de Cataluña. O si a los españoles no nos iría mejor sin Extremadura o a cada uno de nosotros sin ancianos, discapacitados, enfermos crónicos y otros colectivos desechables, que consumen más que aportan. Todos esos asuntos, en lo esencial, son moralmente idénticos. Si el único que se considera legítimo es el primero es porque para los secesionistas unos son los nuestros y los otros, no. Incluso para los «soberanistas moderados», ese chiste que pasean cada día las páginas de El País: algo así como racistas centristas.

A estas alturas no sorprende que Sánchez haya dado por buena esa trama. O que *El País*, en posición de saludo, inmediatamente arroje a su brigada de opinión catalana a pasear el cuento de la pacificación. Y sí, nos pa-

cificamos, como el violador y su víctima que se sube la falda. El resultado ya lo vemos: todos embarcados en viciados debates contables. Por cierto, sin que nadie se acuerde del temario completo del acuerdo y su inequívoco espíritu, ese que explica las balanzas: selecciones nacionales, cuya única función es encanallar nuestra convivencia; consolidación de unos procesos de «normalización» lingüística profundamente antiigualitarios y, de facto, racistas (me permitirán que no desarrolle estas tesis, que uno no puede inaugurar cada día la conversación, como si al discutir la contabilidad nacional me pidieran que demostrara los fundamentos de la aritmética). Hay un axioma compartido en esos puntos: «Ciertos conciudadanos ('españoles') no son iguales a nosotros». Y por eso hacemos balanzas fiscales selectivas. Solo a unos se los considera conciudadanos. Los demás, extranjeros. Xenofobia superlativa.

Si alguien sale con esas historias, la respuesta debida es un lacónico: «¡A la mierda!». Ni una palabra más. Lo sorprendente

es que el PP haya salido con que «el acuerdo no es viable» o con que «van a engañar a ERC», como si el problema fuera la viabilidad o el engaño. Otra vez el Feijóo del «encaje» y la «financiación singular». Los engañen o no, los separatistas –una minoría, incluso entre los catalanes-han ganado: todos estamos aceptando discutir la esclavitud. Incluso si los engañan tampoco pierden. La discusión abandonará los asuntos para pasar a otro terreno en el que los independentistas tendrán razón: el de los incumplimientos. Algún otro crítico ha recurrido al conjuro de «es inconstitucional», como si por la vía de las leyes orgánicas y la eternización de los recursos ante un Tribunal Constitucional poco dispuesto a poner pegas no estuviéramos asistiendo a un vaciamiento de la ley suprema. Es el gran hallazgo de los independentistas: con una Constitución descosida pueden conseguir la independencia sin los costes de la independencia. La pacificación de la que hablan los mariachis de Sánchez. Si cambiamos las leyes a gusto del violador para despenalizar su delito, seguro que llega el «fin de la unilateralidad». Sin olvidar algo bastante obvio: que algo quepa en la Constitución no lo hace bueno. Un IRPF del 10% como tipo único no es más justo que un IRPF radicalmente progresivo, aunque los dos puedan ser constitucionales.

UNA VEZ MÁS, con la ayuda de una izquierda que parece haber olvidado aquello «de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades», el separatismo ha impuesto su marco mental al conjunto de una sociedad que aspira a romper. Que nos traguemos la cháchara de la conciliación, dados los objetivos, es un delirio. Por definición, no cabe acuerdo o estabilidad cuando las metas son excluyentes. El KKK no tenía punto de equilibrio con los defensores de los derechos civiles porque el KKK quería acabar con los derechos civiles. Tampoco los partidarios del matrimonio homosexual y los contrarios. Es una cuestión lógica. O, si les parece muy rotundo, un juego de suma cero: si uno gana, el otro pierde. No hay más. Sánchez está dispuesto a degradar las relaciones entre los españoles (incluidos los socialistas) comprometidos con la nación común al precio de buscar el acuerdo con quienes la desprecian a diario y quieren des truirla, según proclaman.

Les voy a proponer otro guion más acorde con los datos y los principios. Los datos: incluso con el escaso convencimiento con el que se manejó, la aplicación del 155, además de desdramatizar el uso de un artículo de la Constitución que parecía tabú, acabó con las ensoñaciones independentistas. Descubrieron que no todo les



SEAN MACKAOUI

estaba consentido y que saltarse la ley tiene precio. El voto independentista bajó y se olvidaron de consultas y alucinadas repúblicas. Ni las pedían ni nadie hacía caso a los pocos que lo hacían. Hoy ERC o Junts no representan a la mayoría de los catalanes. En esas condiciones, la salida más natural en Cataluña era un Illa presidente con el apoyo del PP y Vox, esto es, con los votos de una mayoría de catalanes que respetan la ley, no desprecian a sus conciudadanos y quieren vivir juntos. Lo mínimo. Que no cumple ningún aliado del PSOE.

La propuesta les parecerá lunática y fuera de lugar. Ese es el problema. La mejor demostración de que hemos destroyado la ventana

**Félix Ovejero** es profesor de Filosofía Política y Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona

# ión válida hasta agotar existencias y disponible a nivel nacional excepto en Cata

# Los domingos EL⊕MUNDO + iHOLA! ipor sólo 4€!



Los domingos con EL

MUNDO, la revista

Actualidad Económica y nuevos contenidos de Yo Dona y Viajes.

Y además, también la revista ¡HOLA!, con las mejores exclusivas, bodas y eventos, de los personajes del momento. ¡Todo por solo 4 €!

También puedes llevarte sólo EL MUNDO al precio de siempre.



# CARRERA A LA CASA BLANCA

LA CANDIDATA



Kamala Harris, apoyada por Joe Biden durante la Convención Demócrata, mientras la primera dama se abraza con el marido de la candidata, Doug Emhoff. JACQUELYN MARTIN / AP

# La hora de la 'Generación X'

• El presidente Biden y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton dan su bendición a Kamala Harris para liderar un partido muy diferente del que les aupó a ellos al poder • Los 'influencers' toman la Convención

La plataforma –algo así como el programa electoral, aunque no es vinculante para el candidato–del Partido Demócrata ocupa 96 páginas. Joe Biden sale mencionado 22 veces. Kamala Harris, ni una sola. Encima, el documento utiliza en 20 ocasiones las palabras «en el

segundo mandato de Biden». Así pues, nadie se ha molestado en el partido ni siquiera en corregir la plataforma que aprobaron por unanimidad los 4.751 delegados demócratas que estaban en la Convención el lunes por la noche.

No es una situación excepcional. En 2020, el Partido Republicano aprobó, para la reelección de Donald Trump, exactamente la misma plataforma que cuatro años antes.



PABLO PARDO CHICAGO

Eso significa que el texto estaba lleno de referencias «a la fallida Presidencia de Barack Obama» y a la guerra civil en Siria, y a lo que haría Trump «una vez que sea elegido presidente». Tampoco nadie se preocupó en corregirlo.

Eso significa que unas campañas que se gastan, como mínimo, mil millones de euros cada una (sin contar lo que ponen grupos externos), no tienen interés ni en pasar un corrector de textos sobre lo más parecido al programa electoral de los candidatos. Y hacen eso por la sencilla razón de que nadie se lee la plataforma, con la excepción de algunos periodistas, lobbyistas y otras personas con problemas psicológicos.

Lo que de verdad cuenta, cada día más, en las elecciones, es la imagen. Y las Convenciones son el máximo ejemplo de ello. En la del Partido Demócrata, que celebró ayer martes su segundo día, la coreografía política es impecable, a pesar de que la organización es un desastre tal que el presidente, Joe Biden, empezó su discurso el lunes con una hora de retraso.

## ENTREGA DE LA ANTORCHA

Biden estuvo precedido por la ex secretaria de Estado y ex senadora Hillary Clinton, en una sesión que simbolizaba, en cierta medida, la entrega de la antorcha olímpica demócrata de las generaciones de los años 40 y 50 a las de los 60 y 70. Joe Biden nació en noviembre de 1942. Hillary, en octubre 1947. Barack Obama, que tenía previsto ha-

blar ayer por la noche al pleno de la Convención, en agosto de 1961. Todos ellos han ido a Chicago a respaldar a Kamala Harris, que nació el 20 de septiembre de 1964.

# Se ha visualizado el cambio generacional en la política de EEUU

Trump saca 10 puntos de ventaja entre los hombres, Harris 12 a él en el voto femenino Harris es la primera persona de la llamada *Generación X*—y por los pelos, dado que esa cohorte generacional va de 1965 a 1980— que puede llegar a la Casa Blanca. En su casa en Vancouver, el escritor canadiense Douglas Coupland, autor del *best-seller* de los 90 *Generación X*, que dio pie a la expresión, debe de estar celebrando la tardía llegada a la política de aquella generación que, en el primer capítulo de su novela, vio «cómo su futuro se desvanecía».

Que Biden (que no es baby boomer, sino anterior, de la generación del silencio) y Hillary y Obama (ambos boomers) den paso a Harris es una señal del cambio generacional de la política de Estados Unidos. El futuro –al menos político– de la Generación X ha dejado de desvanecerse. Es un cambio que en la sociedad ya se ha producido. Y al que ambos

partidos –el Demócrata y el Republicano–han tratado en adaptarse. La *vieja guardia* sólo se está yendo por consunción vital. Biden (81 años) fue defenestrado por Nancy Pelosi (84). En el Partido Republicano el liderazgo tiende en general a ser mucho más joven que entre los demócratas pero, aún así, su candidato, Donald Trump, tiene 78 años.

Pero el cambio generacional implica, también, cambio de valores. Y ahí demócratas y republicanos son, casi, como dos países diferentes. El caso más extremo es el voto de género. En promedio, Trump lleva una ventaja de 10 puntos en intención de voto de los hombres; Harris, de 12 entre las mujeres. En algunos casos las diferencias son su-

Años. Es la edad de la candidata demócrata, Kamala Harris. Donald Trump, su rival, tiene 78.

rrealistas. Según una encuesta de la empresa Siena –la más reputada del país– para el *New York Times*, en Arizona, Trump lleva 16 puntos de ventaja entre los hombres, mientras que Harris arrasa con 26 puntos entre las mujeres.

La transformación llega, también, al mensaje. La llegada de la vicepresidenta ha abierto las puertas de la Convención a algo que horroriza a las generaciones mayores: las redes sociales. Trump desveló el potencial político de Twitter en 2016. Harris lo ha hecho con TikTok en 2024. Así es como, entre los 15.000 periodistas acreditados para cubrir la Convención, hay 200 *influencers* que no tienen ninguna página web, pero que cuelgan sus *creaciones* en Instagram y en TikTok.

Los influencers reciben el mismo tratamiento que los periodistas, y tienen el mismo acceso a los delegados que cualquier otro informador. Pero los reyes de las redes sociales cuentan con un privilegio más: no solo van a crear contenidos; también van a dirigirse a la Convención. Cada noche no sólo tendrá su líder político-Biden, Obama, Bill Clinton, Tim Walz, y Kamala Harris-sino, también, su influencer: Deja Foxx (TikTok, Instragram), Nabela Noor (You-Tube), Carlos Eduardo Espina (TikTok), Olivia Julianna (X, Instagram, TikTok) y John Russell (TikTok).

Todos ellos «hablarán desde el mismo podio que el presidente, Joe Biden, y los nominados», como ha comentado horrorizado el *New York Times*, que no parece haberse dado cuenta de que las cuentas de esos veinteañeros de izquierdas, pro-inmigración, pro-aborto y pro LGTBQ+ tienen conjuntamente 24 millones de seguidores, una cifra muy inferior a la del venerable diario pero, aun así, enorme. Sólo Espina cuenta con más de 10 millones de cuentas en TikTok.

# JOHN MEARSHEIMER

PROFESOR EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD DE CHICAGO. Especialista en Ciencia Política, es uno de los expertos en relaciones internacionales más reputados

# «Harris y Trump son opuestos sobre la OTAN, Ucrania y Rusia»

P. P. CHICAGO

Ha sido acusado de antisemita y de prorruso, cargos que él rechaza. Pero John Mearsheimer puede presumir de ser, con Joseph Nye, el teórico sobre relaciones internacionales más influyente del mundo. Al contrario que Nye, él es un *realista*, es decir, un seguidor de la teoría de que los Estados son entes racionales e individuales que buscan maximizar su poder e influencia.

Por eso se opuso en 1993 a que Ucrania entregara sus 2.400 bombas atómicas a Rusia, ya que predecía que, si ese país se desarmaba unilateralmente, su vecino iba a acabar invadiéndolo. Pasaron 39 años y su análisis se demostró exacto, aunque la tesis de Mearsheimer ahora de obligar a Kiev a firmar una paz en desventaja con Moscú le ha valido una condena generalizada y ha aumentado su prestigio entre grupos ultras pro Putin.

Mearsheimer recibió el lunes a EL MUNDO es su despacho de la Universidad de Chicago horas antes del inicio de la Convención Demócrata. Pregunta. ¿Qué le parece el debate político en esta campaña?

Respuesta. En mis 76 años, nunca he visto nada igual. La clara pérdida de facultades mentales de Biden había decidido la carrera en favor de Trump. Incluso los demócratas lo admitían. Pero Trump y Biden son muy impopulares. La gran mayoría de los estadounidenses no quería que se presentaran. Pero, cuando la candidatura del presidente fue reemplazada por la de Kamala Harris, muchos pensaron que iba a ser otro desastre, porque la opinión más extendida es que la vicepresidenta es un peso pluma político. No tiene posicionamientos claros, no sabe mucho de los grandes temas... Así que ¿cómo iba a ser un rival para Trump? P. Sin embargo, va por delante de Trump en las encuestas

R. Es algo increíble que ha logrado a base de evitar tomar cualquier tipo de posición en los asuntos importantes. Así que el público es libre de creer lo que quiera de ella. Y dado que tiene una personalidad muy agradable, ha logrado alcanzar a Trump, y tal vez adelantarle en los sondeos. Aparte, él ha cometido la tontería de atacarla por su raza, en vez de por sus posiciones políticas, o por la falta de ellas. Pero tiene grandes vulnerabilidades. Nunca ha ganado unas primarias, así que debe su candidatura a las élites del Partido Demócrata, y no es una candidata fuerte en materia política.



CONTACTO

P. ¿Qué le parecen las diferencias en política exterior entre Harris y Trump? R. Yo apenas veo diferencias entre demócratas y republicanos en China y en Oriente Próximo. Pero no podrían tener posiciones más opuestas en relación a la OTAN, Ucrania y Rusia. Trump y Vance quieren acabar con la guerra en Ucrania, tener buenas relaciones con Rusia, y retirarse de Europa. Los demócratas detestan a Putin, adoran la OTAN, y quieren que EEUU siga firmemente comprometido con la OTAN y con la entrada de Ucrania en la Alianza.

P. Usted dice que Harris y Trump tienen la misma posición en relación a

«La candidata demócrata es un 'peso pluma' en lo político»

«Trump no quiere guerras; eso es excepcional entre la élite del poder» Israel, Gaza e Irán. ¿No es Trump más favorable a Israel y más duro con Hamas e Irán?

R. Sólo desde el punto de vista retórico. Pero eso se debe a que en las bases demócratas hay muchos que creen que Israel está cometiendo genocidio en Gaza y quieren que abandone la política de Biden. Harris tiene que prestar atención a ese sector, así que, si gana, será más blanda que Trump en su apoyo a Israel. Cuánto más blanda, habrá que verlo.

P. ¿Blanda en el estilo de Obama? R. Algo así. Pero, al fin y al cabo, Harris apoyará a Israel con la misma firmeza que Biden y Obama, porque el lobby proisraelí le obligará a ello. Aparte, Harris no es exactamente una política con convicciones firmes en el conflicto entre Israel y Palestina.

P. Usted ha sido extraordinariamente crítico con la política exterior de Biden en Ucrania. ¿Qué le parece, en términos generales, la política exterior de Trump? ¿Es más realista que la del actual presidente?

R. No soy un partidario de Trump. Creo que su habilidad para llevar a cabo política exterior es, siendo benévolo, cuestionable. Pero creo que sus instintos son buenos. No quiere guerras. Eso le convierte en la excepción entre la élite política –tanto republicana como demócrata – esta-

dounidense. Trump es un republicano inusual. No es un belicista, al contrario que Biden o Bush.

P. ¿Por qué EEUU es tan proclive a meterse en guerras?

R. Porque tiene el poder para hacerlo. Cuando terminó la Guerra Fría en el otoño de 1989 y cuando la URSS desapareció en diciembre de 1991, el mundo se hizo unipolar. La única potencia era Estados Unidos. Y EEUU es un país con una ideología liberal, que está comprometido a extender sus valores por el resto del mundo. EEUU tiene una visión cuasi religiosa de sí mismo que, por cierto, los europeos también compraron. Pero, en esta ocasión, Estados Unidos tenía además el poder militar para llevarlo a cabo.

P. ¿Se ha acabado ese momento hegemónico de EEUU, como dicen Rusia y China?

R. Creo que se terminó en 2017, y que ahora vivimos en un mundo con tres grandes potencias: EEUU, China y una tercera, mucho más débil, Rusia. Pero en unas cuantas décadas es probable que EEUU vuelva a ser la potencia hegemónica, porque no tiene los gigantescos problemas demográficos que afligen a las otras dos. Y no los tiene, precisamente, gracias a la inmigración, que hace que su población siga creciendo, al contrario.

# El Supremo chavista ultima la sentencia del megafraude

La revolución monta un 'show' para que el TSJ dé por buenos los resultados gubernamentales y el triunfo de Nicolás Maduro

La escena parece sacada de una película de serie B sobre alienígenas o de una temporada nunca vista de CSICaracas. Unos supuestos peritos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) abren unas cajas y unos sobres ataviados con un disfraz de laboratorio, como

si aquello estuviera radiactivo. Mascarillas, gorras, chalecos, guantes blancos para funcionarios y veedores (observadores) internacionales amigos de la revolución.

En los vídeos hechos públicos por el sistema de propaganda revolucionario, esos expertos se mueven

como si fueran robots, pero casi todo falla a su alrededor. Los ordenadores que deberían demostrar la existencia de un cibergolpe de Estado (según el Gobierno, el hackeo desde Macedonia del Norte persistía ayer, 22 días después de las elecciones, el más largo de la historia de la humanidad) no están conectados a ninguna red, las hojas que manejan están en blanco, los ratones sin desenrollar... Tanto es así que el antiguo vicefiscal general, Zair Mundaray, advirtió que para el Cinecittà bolivariano se rescataron unos ordenadores fuera de uso.

El objetivo del show revolucionario es que el TSJ emita una sentencia en la que dé por buenos los resultaseparados, algo inexistente en la realidad: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y moral.

«Señores del Supremo, no pierdan el tiempo con su acto bufo de peritaje. Podemos anticipar su decisión y nadie ni en Venezuela ni en el mun-

do les va a creer. Si lo que hizo el CNE fue escandaloso y grotesco, lo que intenta el TSJ es peor aún. No existe un solo organismo que no esté bajo control total del PSUV y del Ejecutivo», denunció ayer Andrés Velásquez, dirigente de la Plataforma Unitaria, muy cercano a María Co-

rina Machado.

Una de las claves que desnuda la actitud del TSJ, tribunal que en dos décadas siempre ha fallado a favor de la revolución, además de convertirse en el principal martillo contra la oposición, es que las partes convocadas al proceso no han tenido acceso al expediente. No sólo la oposición democrática, representada por el ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, y por el ex vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, también el resto de partidos.

«Desconocen el contenido del recurso presentado, desconocen en qué consiste exactamente el peritaje que ha anunciado el TSJ, desconocen quiénes son los peritos o expertos técnicos que se han designado para hacer el supuesto peritaje y no han tenido oportunidad legal de hacer ningún control sobre el procedimiento, de tener testigos durante el proceso y, en general de plantear otros medios de prueba o ejercer control probatorio. Eso invalida el proceso en el TSJ por violar los principios más elementales del debido proceso», describió con detalle para EL MUNDO el jurista Nizar El Fakih, experto en Derecho Internacional.

«Es fundamental la participación activa de las partes involucradas, los candidatos, no sólo en la generación

de pruebas sino conocimiento del proceso del peritaje», insistió Castellanos, quien, junto a otros expertos, se ha encargado de denunciar la importancia que tienen las auditorías que se realizan una

vez acabado el recuento y que el CNE omitió esta vez, paralizado ante la paliza electoral propinada por Edmundo al jefe de la revolución.

La farsa revolucionaria parte con un pecado original de mucho peso: el CNE no ha divulgado los resultados discriminados por centro electoral y por mesa de votación, «sobre lo cual también debió realizar las audi-

torías de telecomunicaciones y verificación de las distintas fases de transmisión y totalización, con la presencia de todos los testigos acreditados incluyendo los testigos de oposición. Sin ello, no se ha permitido validar las actas de escrutinio y bases de datos que debió usar el CNE para emitir su totalización», remacha El Fakih.

Además, según los estándares internacionales, «el peritaje debería incluir una realización conforme a criterios técnicos por instancias independientes y una revisión exhaustiva de todos los componentes asociados a la tota-

lización y proclamación» de los resultados, detalló Castellanos.

El chavismo no sólo busca legitimar a Maduro con la farsa judicial, también pretende asestar un nuevo golpe contra la esperanza del país. Pero la oposición democrática se reserva una carta bajo la manga: la reaparición del rector del CNE Juan Carlos Delpino, actualmente en paradero desconocido. El ente electoral está compuesto por tres funcionarios chavistas, una colaboracionista y Delpi $no, quien \, ha\, criticado \, previamente \, el$ esquema de poder que se maneja en el seno del CNE.



Los supuestos peritos del TSJ, disfrazados y en acción. E. M.

dos gubernamentales del 28-J, el triunfo de Nicolás Maduro pese a que las actas electorales demuestran que perdió por cuatro millones de votos. Expertos y juristas consultados por EL MUNDO aseguran que la sentencia es inminente. Y eso pese a que se trata de un órgano jurisdiccional «sin competencia en la certificación de una elección de un cargo público, exclusiva del Consejo Nacional Electoral (CNE)», detalló a ELMUNDO el experto electoral Jesús Castellanos.

En Venezuela, tras la Constitución  $a probada \, en \, los \, primeros \, tiempos \, de$ la revolución, existen cinco poderes

**Supuestos peritos** abren cajas y las revisan a lo 'CSI Caracas'

Es un órgano sin competencia en la certificación del resultado electoral



# **MUNDO**



# Jaque Mate a Maduro

# **ROSA MARÍA PAYÁ**

En las últimas semanas el mundo asistió en vivo primero al mayor fraude electoral registrado por la accidentada historia de la democracia en las Américas y después a la feroz represión que se mantiene hasta hoy. A pesar de ello, el proceso que se ha puesto en marcha, protagonizado por millones de venezolanos en las urnas y en las calles no tiene vuelta atrás. En el corto-medio plazo, Venezuela será libre o será totalitaria a nivel castrista. Occidente debe apostarlo todo a la primera opción.

Las actas que salieron de las máquinas del oficialista CNE el día 28 de julio y que fueron firmadas por los testigos de mesa y publicadas por la oposición, demuestran que el pueblo ha dado un mandato claro: Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. La declaración de España, junto a otro grupo de países europeos pidiéndole «inmediatamente» las actas a Maduro, debe ser seguida «de inmediato» por el reconocimiento oficial de la victoria de González por parte de todos ellos. La Habana y sus socios Irán, Rusia y China no titubearon en sus felicitaciones al tirano.

Los cubanos no somos ingenuos. ¿Cómo podríamos? Si lo hemos intentado casi todo para ser libres y junto a la persecución más brutal hemos enfrentado la inacción o la complicidad de casi todos en lo que llaman la comunidad internacional. Gracias a Dios los venezolanos han corrido con mejor suerte en eso de la solidaridad. Pero mejor no significa suficiente y estos tiempos extraordinarios requieren acciones contundentes.

Mientras las democracias europeas y latinoamericanas se deciden, Maduro actúa con puño de hierro bajo la tutela del régimen cubano. Los servicios de inteligencia de La Habana, que llevan más de 25 años infiltrados en todos los ministerios y que según Naciones Unidas controlan la contrainteligencia militar de ese país, han asesorado la ola de violencia contra la población. Maduro sabe que trabaja contra el reloj para estabilizar su régimen del terror. La estrategia de sus aliados es extender el tiempo extra.

Siguiendo el ejemplo de los Castro, la dictadura utiliza la ley, los jueces y las fuerzas del orden para ejercer el terrorismo de estado persiguiendo a los opositores con causas fabricadas. Al igual que Díaz-Canel, Maduro y Cabello amenazan y llaman impúdicamente a la violencia contra los manifestantes. Como en Cuba, la policía política en Venezuela recurre a vídeos de redes para identificar y secuestrar a los organizadores en sus hogares tras las protestas. Para rematar, ya han comenzado a anular los pasaportes de activistas y manifestantes tal y como ha hecho por décadas el castrismo, en una táctica exitosamente exportada a Nicara-

Los paralelos entre Venezuela y Cuba no se reducen a la administración del terror. Si bien es distinta, la estrategia de María Corina Machado posee similitudes con aquella iniciada a finales de los 90 en Cuba a la que Oswaldo Payá llamó *Proyecto Varela* y que proponía cambios en las leyes para garantizar derechos fundamentales presentes en la Constitución enton-

ces vigente. En el caso cubano se trataba de una iniciativa que concluía con la realización de un referéndum vinculante, un voto general para cambiar el sistema en Cuba. En ambos casos se emplea la estrategia electoral para intentar activar una transición democrática.

En Venezuela, aunque en situación de clara desventaja, de manera desequilibrada, sin garantías y bajo represión, fue posible llevar adelante un proceso electoral, no libre, pero al menos competitivo en el que la mayoría pudo expresar su voluntad. En Cuba, Fidel violó su propia Constitución para impedir ese proceso. En ambos casos, la movilización de la ciudadanía era tan importante como ganar las votaciones. En Venezuela, la existencia de partidos y la posibilidad de hacer campaña jugaron un papel esencial, en Cuba era un delito poseer un celular y aun así decenas de miles de cubanos sumaron su firma por la libertad. Las respuestas de ambos tiranos han sido incumplir sus reglas y maximizar la represión. A los cubanos, salvo excepciones, el mundo nos dejó solos, con los venezolanos la historia aún puede ser distinta.

Los pueblos de las Américas pagaron caro el abandono de sus gobiernos al movimiento democrático cubano de principios de los 2000. Desde entonces, el régimen castrista expandió su influencia e injerencia en América Latina: creó varios cuerpos represivos en Venezuela donde juega un rol fundamental en el mantenimiento de la dictadura; exportó el modelo a Nicaragua; fue decisivo en la creación y el diseño de las crisis

migratorias más gigantescas que haya sufrido nuestro continente, con la consecuente expansión del crimen organizado, el tráfico de drogas y de seres humanos en toda la región y hacia EEUU; actúa como operador de Rusia y China a este lado del Atlántico, entre muchas otras amenazas. En esencia, demostró que su existencia es incompatible con la estabilidad democrática, la paz y la seguridad en nuestro hemisferio.

En el mismo periodo, a nivel interno, los Castro cerraron toda grieta legal que pudiera ser usada

para iniciar una transición, y ante la impunidad de la que gozaban —y gozan— en el 2012 mataron a Oswaldo Payá en un intento por deshacerse de la alternativa. En esto último fallaron, pues los cubanos seguimos queriendo ser libres y decidir nuestro futuro. Damos continuidad al *Proyecto Varela* a través de la campaña de Cuba Decide por un Plebiscito Vinculante. O sea, un voto nacional sobre el cambio de sistema del comunismo a la democracia.

Sabemos que, para forzar a la tiranía más longeva del continente a irse, además de la movilización ciudadana necesitamos un par de aliados internacionales dispuestos a amenazar los intereses de los generales en el poder. Esos aliados tampoco estuvieron cuando las movilizaciones masivas del 2021 y la respuesta fue el mismo terrorismo de estado que hoy se aplica en las calles de Caracas.

Con todo, la epopeya ciudadana liderada por María Corina Machado ha puesto a los venezolanos a una jugada de distancia del jaque mate a su régimen. Los que dicen que las dictaduras no salen con votos, desconocen que éstos han sido un elemento clave en decenas de transiciones a la democracia. Sin embargo, los votos no han sido lo único. Las dictaduras solo se quiebran bajo presión.

En este caso, la voluntad popular expresada en elecciones junto a la movilización no violenta de una amplia vanguardia ciudadana en las calles, debe ser complementada con el apoyo externo para convertirse en la amenaza creíble sobre un grupo de personas que de otra manera está dispuesto a mentir y a matar para mantener su poderío.

Hasta ahora los militares han preferido continuar del lado del dictador. Los altos mandos están conformados por aquellos cuya sumisión les ganó el pase en todas las purgas anteriores y es conocido su involucramiento en negocios ilícitos. Se mueven por coerción o por intereses, al menos éstos últimos pueden ser afectados desde afuera. Tanto las tropas como sus generales han sido testigos de las torturas y los otros castigos que los servicios cubanos infiltrados en las fuerzas armadas ejecutan contra los oficiales disidentes. En ese escenario ya están dadas casi todas las presiones e incentivos que la oposición y la ciudadanía pueden efectuar sobre los militares para que decidan dejar de reprimir o se unan a las protestas, pero faltan las que pueden efectuarse desde la comunidad internacional.

En La Haya deben expeditar el proceso

contra Nicolás Maduro y también contra los Castro y sus oficiales por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Los Estados Unidos, los gobiernos no cómplices de las Américas, y también Europa, deben implementar ya acciones de máxima presión económica, diplomática y de toda índole sobre el dictador y el resto del régimen. Esos que hoy creen que su salvación es aferrarse al poder deben ser convencidos de que les conviene más someterse a la decisión soberana del pueblo venezolano e irse que enfrentar las conse-

El régimen usa a los jueces para ejercer terrorismo de estado

Occidente debe

sea como Cuba

puño de hierro

bajo la tutela del

régimen castrista

apostar todo para

que Venezuela no

Maduro actúa con

cuencias de sus crímenes

María Corina, Edmundo y el bravo pueblo venezolano están haciendo el trabajo más difícil. Dios libre a nuestro continente de no aprovechar esta oportunidad histórica para aliviar el sufrimiento de esa nación hermana y al mismo tiempo obliterar el mayor de los tentáculos del pulpo criminal que tiene su cabeza en La Habana. Decapitar al pulpo será el próximo paso.

Rosa María Payá es una disidente cubana en el exilio en EEUU, fundadora de la iniciativa Cuba decide! Es hija del histórico líder opositor anticastrista Oswaldo Payá, muerto en el año 2012.

# Los seis cadáveres de secuestrados añaden más presión a Netanyahu

Familiares de rehenes creen que sin una tregua ya no sobrevivirá ninguno en Gaza

SAL EMERGUI JERUSALÉN Horas después del rescate de los cadáveres de seis civiles israelíes en el sur de la Franja de Gaza que fueron secuestrados por Hamas en su ataque del 7 de octubre, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, abandonó Israel para reunirse en Egipto con el presidente Abdel Fatah al Sisi en su mediación para la tregua. Los dos dirigentes recordaron la urgente necesidad de poner fin a la guerra en el sufrido enclave palestino y alertaron ante una esca-

Ya por la tarde, el jefe de la diplomacia estadounidense viajó a Qatar, emirato que hace una semana albergó la cumbre en la que se presentó una nueva propuesta aprobada ya por el primer ministro Benjamin Netanyahu al tener en cuenta sus demandas sobre el control del Corredor de Filadelfia y la inspección del paso de Netzarim. Hamas denunció que el nuevo borrador se desvía del plan anunciado por el presidente Joe Biden y acusó a Blinken de «ceder a los dictados» de Israel.

lada regional.

Un país que se despertó con el dramático anuncio del rescate de los cuerpos de Yoram Metzger (80), Abraham Munder (79) Alex Dancyg (75) Chaim Peri (80) -los cuatro del kibutz Nir Oz-y Yagev Buchshtab (35) y Nadav Popplewell (51) –del kibutz Nirim- tras 319 días en cautiverio. Esta noticia y el hecho que estuvieron vivos durante muchos meses elevan la presión interna para aceptar un acuerdo de tregua antes de que todos los rehenes vuelvan en bolsas.

Gracias a información de Inteligencia y tras combates con milicianos en un área urbana y edificios de varios pisos en Jan Yunis, según el Ejército, sus fuerzas llegaron a una apertura de un túnel de Hamas y hallaron los cadáveres a unos 10 metros bajo tierra. En esta zona sureña del enclave palestino-objetivo desde hace más de una semana de la tercera incursión terrestre israelí en lo que va de guerra con la consiguiente nueva evacuación de miles de habitantes- se esconde el líder integrista Yahia Sinwar. El cerebro y ejecutor del mayor ataque terrorista en la historia de Israel estaría rodeado de rehenes como escudo hu-

De los 251 secuestrados el pasado 7 de octubre en el sur de Israel, más de un centenar fue puesto en libertad en la tregua de una semana en noviembre mientras el Ejército rescató a otros siete con vida y 34 cadáveres. Hamas tiene en su poder a 109 rehenes, incluyendo a dos ciudadanos y dos cadáveres de soldados en sus manos desde hace años

De los seis cadáveres encontrados el lunes por la noche, cinco fueron declarados muertos hace meses. Se



Fotos de rehenes israelíes cuyos cadáveres fueron rescatados por el Ejército el lunes por la noche. AFP



Blinken, junto al presidente Al Sisi, ayer, en Egipto. EFE

creía que solo Munder seguía con vida, por lo que el anuncio provocó consternación entre los suyos. El anciano fue secuestrado en su casa del kibutz Nir Oz en el ataque de Hamas

Secuestrados. Es la cifra rehenes israelíes que siguen en la Frania de Gaza.

que asesinó a su hijo Roy. Su esposa Ruth, su hija Karen y su nieto Ohad, que también fueron secuestrados pero volvieron a casa en noviembre, tenían esperanzas de un desenlace diferente. «Me ha sorprendido porque pensaba que mi abuelo sobreviviría. Pero no. No debería haber sucedido, podrían haber devuelto a mi abuelo y a los demás secuestrados», lamentó su nieto Ohad (9), que estuvo cautivo en la Franja de Gaza primero en una casa y luego en el hospital Nasser. Ohad reveló que durante el cautiverio pensaba que su abue-

# IRÁN DESVINCULA **UNA TREGUA DE SU VENGANZA**

En medio del enésimo intento de lograr un acuerdo de alto el fuego en Gaza, Irán ha descartado que el resultado de las conversaciones tenga impacto en su esperada represalia contra Israel por el asesinato del líder de Hamas en Teherán. «Son dos asuntos separados y no están directamente relacionados entre sí», señaló ayer el portavoz de Exteriores iraní, Nasser Kanaani. «El apoyo de Irán a un alto el fuego inmediato en Gaza y a detener el ataque del régimen sionista contra el pueblo palestino, no está conectado con el derecho legítimo de Irán a castigar al agresor», especificó.

Los gobiernos de la región han acelerado sus esfuerzos para lograr un cese del conflicto en Gaza que pueda reducir la escalada de tensión tras el asesinato de Ismail Haniyah y de un alto comandante de Hizbulá. Las declaraciones de Irán contrastan con las del líder del partido chií libanés, Hasan Nasrala, que ha asegurado que pondrá fin a sus ataques contra Israel si se produce un cese de la agresión militar en Gaza./ LARA VILLALÓN

lo estaba en Israel recuperándose de una caída en el ataque.

A principios de junio, el Ejército anunció la muerte de Perry, Metzger y Popplewell, además de la de Amiram Cooper (84). No hay confirmación oficial de si murieron por disparos de los captores o en un ataque aéreo israelí. Osnat Perry de-

> nunció que su marido Chaim «podía haber vuelto vivo si el Gobierno hubiera firmado un acuerdo en los últimos meses». Matty Dancyg fue más duro y acusó a Netanyahu de abandonar a su padre, un conocido historiador del Holocausto, y al resto de secuestrados en el ataque del 7-O y durante el cautiverio. «No aceptó un acuerdo para seguir en el poder», denunció en alusión a que la aprobación en el Gabinete seguramente hubiera provocado la marcha de dos de sus socios de su coalición.

> «El corazón nos duele a todos por la terrible pérdida. Israel seguirá haciendo todo lo posible para devolver a todos nuestros secuestrados vivos y muertos», reaccionó Netanyahu, quien, horas después, se reunió con dos asociaciones de familiares de secuestrados y soldados muertos opuestos a un acuerdo sin la destrucción completa de las capacida-

des armadas y de control de Hamas en Gaza. Netanyahu, que aceptó la propuesta presentada en la cumbre de Doha, les dijo que el gran objetivo es «acabar con Hamas y obtener la victoria».

La puesta en libertad de los secuestrados, entre ellos ocho con doble nacionalidad israel-estadounidense, y el fin del sufrimiento de los gazatíes son las dos principales banderas de Blinken en su gira para lograr un alto el fuego.

«Ha llegado el momento de recurrir a la voz de la razón y la sabiduría y defender el lenguaje de la paz y la diplomacia», afirmó Al Sisi tras reunirse con Blinken en Al Alamein. Egipto también ve la tregua en Gaza como la llave que puede cerrar la puerta a un conflicto regional que según el rais egipcio tendría «consecuencias que son difíciles de ima-

«Si Blinken dice que los israelíes aceptaron y los israelíes dicen que hay una propuesta actualizada, entonces EEUU ha cedido a la presión de los israelíes y no al revés», replicó el dirigente de Hamas, Ossama Hamdan, tras la petición de Blinken para que acepte la propuesta.

En Gaza, mientras tanto, las autoridades locales indicaron que 12 personas murieron en el ataque aéreo israelí contra una escuela reconvertida en refugio. Israel replica que atacó «un centro de comando y control de los terroristas incrustado en una zona del complejo en la ciudad

# **MUNDO**



LA MIRADA DEL CORRESPONSAL

POR **LUCAS DE LA CAL** 



Los dos gigantes de Asia son los mayores exportadores mundiales de cabello humano. Una industria apenas regulada que mueve miles de millones de euros y que abastece a Occidente en forma de trenzas y pelucas

# La guerra del tráfico de pelo entre China e India

En los dos países más poblados del mundo existen extraños empleos como los hacedores de colas, aquéllos que ganan dinero por ponerse en una fila y guardar el sitio a otra persona. También están los dolientes en funerales, gente que, contratada normalmente por algún familiar del difunto, se presenta en la despedida para llorar desconsoladamente en público. Son profesionales entrenados del llanto sentido y ruidoso. Y luego están los cazadores de pelo. Estos recorren los barrios pobres buscando mujeres jóvenes que quieran vender su cabello virgen, es decir, que nunca se ha teñido, alisado ni ondulado. Ese pelo acaba en fábricas o talleres que lo utilizan para hacer muchas de las pelucas o extensiones que se envían a países como España.

India y China son los mayores exportadores mundiales de cabello humano. Es una industria apenas regulada que está en constante crecimiento y que mueve miles de millones de euros. El pelo indio es el preferido porque es fuerte, lustroso, ondulado y liviano. Es el que lleva la etiqueta de cabello remy, la de mejor calidad, recolectado de aquellas jóvenes de pelo virgen. En algunos templos hindúes, los cazadores van en busca del material capital que dejan por el suelo las mujeres que se afeitan la cabeza por motivos religiosos.

«India tiene una larga tradición de donación de cabello y una industria bien establecida que la convierte en el principal proveedor mundial de cabello humano», explica Swarnali Ghosh, cofundador de AWE Hair International, uno de los mayores fabricantes de pelucas de la India. «El centro de la industria del cabello son los templos del sur del país, donde los recolectores reúnen el pelo donado y luego lo clasifican y procesan para venderlo a agentes internacionales».

En la ciudad de Nagpur, en el centro de India, hay un gran mercado que funciona como una especie de top manta de pelo desechado. Mujeres y hombres venden bolas de pelo de 500 gramos por 500 rupias (5.5 euros). Pero el negocio más lucrativo y menos ético lo mueven los recolectores que visitan cada dos semanas las aldeas más pobres buscando chicas que vendan su pelo por unas pocas rupias. Las fábricas están pagando por el kilo de cabello alrededor de 5.000 rupias—no llega a 50 euros—. En una pe-

luquería de Europa, este kilo puede costar más de 3.000 euros.

En China, reportes locales han estimado que hay cerca de 20.000 cazadores de pelo que se dedican a recorrer la

aldeas buscando a jóvenes que quieran vender su cabello virgen. Luego éste se manda a las fábricas, donde se almacena el pelo crudo y se apilan millones de euros en coletas que acaban en Occidente con la etiqueta de cabello humano brasileño virgen sin procesar. Esto es una vieja trampa comercial por el prejuicio de que lo que venía de China era de peor calidad.

«Hace no mucho tiempo, la gente que trabajaba en la industria era consciente de que el *Made in China* estaba mal visto, así que lo comercializaba de una forma más glamurosa», explicaba la antropóloga británica Emma Tarlo en su libro *Enredo: las vidas secretas del pelo.* Según contaba hace un par de años a este periódico un comercial que trabaja en esta industria, las fábricas y talleres chinos podrían tejer al día caminos de hasta cinco kilómetros sólo de pelo, tanto virgen como procesado—el que se decolora y se convierte en un rubio platino—.

China, además de recolector local, también es un gran comprador del pelo que viene de fuera, concretamente de la anteriormente mencionada India. El diario hongkonés *South China Morning Post* detallaba en un reportaje que, hace años, las empresas chinas compraban cabello directamente a talleres indios por alrededor de 180 euros por kilogramo. En cambio, ahora contactan directamen-

te con los recolectores locales, a quienes compran el kilo a 50 euros, y estos se lo envían de contrabando a través de Bangladesh. Otra ruta tradicional que se usaba era la de Birma-

nia, hasta que este país cerró todas sus puertas tras el golpe militar de hace dos años.

Yangon (Birmania),

para hacer postizos.

REUTERS

Hace un par de meses, la policía india lanzó una operación contra estas redes de tráfico de cabello, desmantelando una organización que usaba empresas fantasma para enviar pelo indio a China a través de Bangladesh. Los medios locales han cifrado en hasta 1.500 millones de euros la cantidad de dinero que puede estar moviendo este comercio ilícito.

En enero de 2022, el Gobierno indio introdujo nuevas regulaciones para obligar a todas las partes involucradas en esta industria (recolectores, comerciantes y fábricas) a obtener licencias específicas para poder trabajar con el demandado oro negro. Era una forma de luchar contra el tráfico de pelo, pero los comerciantes que siguen estas reglas piden la aplicación de una ley mucho más estricta.

Algunos exportadores legales indios denuncian que por este tráfico de pelo muchos pequeños talleres que tenían su mercado en China están cerrando. Sunil Eamani, miembro de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Cabello Humano y Productos para el Cabello de India, cifra en más de medio millón los indios que han perdido su trabajo.

# Los bancos aceleran la venta de deuda tóxica

- Desde 2008, se han desprendido de 262.681 millones en activos de riesgo
- Retienen todavía 43.259 millones

#### MARÍA HERNÁNDEZ MADRID

Pese a los resultados récord de los últimos dos años, la gran banca española no pierde de vista la rémora que aún arrastra desde la última gran burbuja financiera e inmobiliaria y sigue inmersa en el proceso de desagüe tóxico que inició en 2008, cuando todo saltó por los aires. Desde entonces hasta ahora, las entidades que todavía quedan tras la gran reestructuración del sector se han quitado de sus balances 262.681 millones de euros en activos de muy baja calidad, casi un 86% de todo lo que habían acumulado, aunque aún le quedan 43.259 millones de euros de lastre.

Para deshacerse de él, en la primera mitad de este año y en un contexto de tipos que permanecerán altos por más tiempo del esperado, las entidades han acelerado la venta de carteras de riesgo en la primera mi-

do una práctica recurrente en la última década por parte de las entidades financieras españolas como forma de descargar sus balances y cumplir con las exigencias regulatorias y supervisoras procedentes de los bancos centrales. El mayor volumen de operaciones se produjo en los años anteriores a la pandemia del coronavirus, pero el ritmo no se ha detenido después. Pese a que la evolución contenida e incluso a la baja de la mora en los últimos ejercicios ha sorprendido en el sector financiero, la resistencia de la inflación y los tipos altos mantiene a las entidades en guardia ante los impagos, de ahí que continúen intentando reducir riesgos en la medida de lo posible.

La venta de activos tóxicos ha si-

«En estos dos últimos años, la tasa de morosidad de los hogares se ha mantenido estable, por lo que es lógico que las entidades financieras

continúen poniendo el foco en la desinversión de activos de riesgo a través de la venta de carteras de esta tipología», explica José Masip, socio de la consultora.

Según su análisis, el ejercicio ha estado muy marcado por la venta de carteras de NPLs Unsecured, es decir, préstamos sin ningún tipo de colateral inmobiliario por detrás. En concreto, el estudio destaca la venta de tres grandes paquetes: Victoria, por valor de 3.000 millones de euros; Nébula, con 2.000 millones de euros, y Valhalla, con 1.200 millones de euros pertenecientes a Sareb, Blackstone y Deutsche Bank,

respectivamente.

Para el segundo semestre del año, Masip cree que la persistencia de los altos tipos de interés y la inflación hacen prever en el sector que los impagos «empezarán a aflorar». «Hay un aviso del Banco de España sobre un potencial aumento en la morosidad en 2024, especialmente para aquellos con hipotecas a tipo varia-

# EL DESAGÜE DE ACTIVOS TÓXICOS DE LA BANCA

EVOLUCIÓN VENTA DE CARTERAS EN ESPAÑA

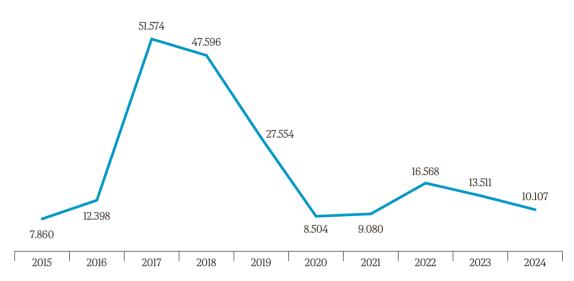



# EXPOSICIÓN TOTAL INMOBILIARIA

En millones de euro

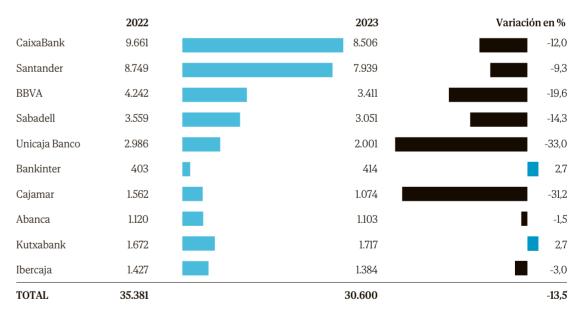

#### STOCK DISPONIBLE

FUENTE: Atlas Value Management

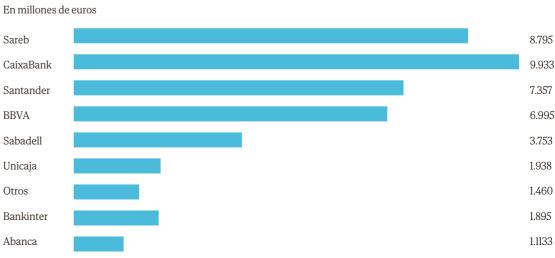

J. AGUIRRE / EL MUNDO

# REBOTE DE LA CONSTRUCCIÓN

LÍDERES. La actividad de la construcción en la zona euro creció en junio un 1%, el primer repunte anual en cinco meses, después de la caída del 2,1% en mayo, mientras que en la UE el dato retrocedió un 0,1%, la quinta bajada consecutiva, según informó ayer Eurostat, que sitúa a España a la cabeza del crecimiento del sector, con un 4,8% interanual.

**AVANCE MENSUAL.** En comparación con el mes anterior, la actividad de la construcción en la Eurozona aumentó un 1,7%, el primer avance después de tres bajadas mensuales consecutivas. Entre los Veintisiete, el dato subió un 1,4%, frente a la caída del 1,1% en mayo.

tad de este año, según se desprende del análisis elaborado por la consultora Atlas Value Management publicado ayer. De acuerdo con sus datos, sólo entre enero y junio de 2024, los bancos se han desprendido de 10.107 millones de euros, una cifra que supone casi el 75% de los 13.511 millones que totalizaron las transacciones en todo el año 2023.

 $ble\,que\,ya\,en frentan\,dificultades\,de$ pago. Durante el primer trimestre del año, la banca ha aumentado sus provisiones en un 1,6% en comparación con el mismo periodo del año pasado», añade, pese a lo cual su posición de liquidez es robusta y la calidad de sus activos, estable.

La compra de carteras estuvo liderada principalmente por cinco entidades -GCBE, Axactor, Fortress, Cerberus y Kruk- mientras que la venta se concentró mayoritariamente en cinco actores que acumularon el 77% del volumen transaccionado: Sareb, con 3.000 millones de euros; Santander (2.928 millones), Blackstone (2.000 millones), Deutsche Bank (1.380 millones) y CaixaBank (1.204 millones).

# En la primera mitad de 2024 han vendido 10.107 millones

Sareb, Santander y Blackstone lideran las ventas de carteras

# A nivel europeo, España es el cuarto país con más ratio de NPLs

El volumen en 2023 podría haber sido mayor de haberse concretado varias operaciones que estaban en el mercado y que finalmente no lograron llegar a término, como el Proyecto Sunshine, de Axactor, que suponía 6.000 millones de euros y que finalmente no pudo cerrarse satisfactoriamente.

# EXPOSICIÓN INMOBILIARIA

Al mismo tiempo que las entidades tratan de quitarse la deuda tóxica generada hace 15 años, intentan contener el riesgo en la producción del crédito nuevo y eso se ha traducido en una progresiva reducción en la exposición inmobiliaria del sector. Como muestra, el informe de Atlas Value Management indica que el volumen vivo de préstamo a promotor de las entidades analizadas ronda los 14.000 millones de euro, cuando en 2017 sólo tres entidades - Santander, BBVA y CaixaBank-superaban de manera holgada los 18.000 millones de euros. El banco con mayor financiación a este sector continua por segundo año consecutivo siendo CaixaBank (4.388 millones) seguido por Banco Santander (2.433 millones), Sabadell (2.208 millones) y por BBVA (2.105 millones).

En el ámbito europeo, España se mantiene en el cuarto puesto de Europa con un mayor ratio de NPL frente a la media europea (2,15%), sólo por debajo de Chipre, Grecia y Polonia. A diciembre de 2023, el stock total de NPL disponible para todo Europa ascendía a 381.600 millones de euros.



Un camarero lleva una bandeja a una mesa en un restaurante de Málaga. JOSÉ AYMÁ

# España pierde 183.000 empleos en la primera mitad de agosto

La serie desestacionalizada recoge una destrucción tras 47 meses de crecimiento

#### ALEJANDRA OLCESE MADRID

España ha perdido 182.997 empleos en la primera quincena de agosto, prácticamente la misma destrucción de puestos de trabajo que se produjo el año pasado en todo el mes (de 185.385 afiliados), según los datos publicados ayer por el Ministerio de Seguridad Social.

Se trata de una caída algo más acusada que la registrada en el mismo periodo de otros ejercicios -la primera quincena de agosto de 2023 se saldó con 164.000 empleos menos y la de 2022, con 170.000-, pero lo preocupante se aprecia en la serie desestacionalizada de afiliación del Ministerio que dirige Elma Saiz.

Ésta se utiliza para conocer cómo fluctuaría el mercado laboral cada mes si todos los meses del año fueran iguales para el empleo, para evitar que haya picos de creación de empleo estacional (por ejemplo, los que se producen en la temporada alta de turismo en verano) y otros de valle, más al ralentí. No sólo tiene la suya propia el Ministerio, sino que todos los servicios de estudios e instituciones manejan sus propios modelos de desestacionalización para medirle el pulso al mercado laboral.

Según estos datos, en la primera quincena de agosto se habrían destruido 13.017 empleos, si descontamos los que se crean siempre en esta época del año. Se trata de la primera pérdida de afiliados desde la segunda quincena de agosto de 2022, en que también se produjo un descenso, y supone una señal de alerta después de 47 meses consecutivos de creación de puestos.

El dato viene precedido de unos datos de empleo en el mes de julio que también sorprendieron por negativos. Fue, de hecho, el peor julio para el mercado laboral en al menos dos décadas, ya que se perdieron 9.783 afiliados.

El motivo principal fue que la hostelería -en la que se enmarcan tanto la restauración como los servicios de alojamiento- no tiró tanto como en otros ejercicios y no pudo compensar la tradicional sangría de puestos en la educación por el fin del curso escolar o en la agricultura, al acabarse la temporada de algunos cultivos como la fresa.

Algunos expertos como los de BBVA Research ya alertaron entonces de una desaceleración en la segunda mitad del año que arrancaba entonces y ahora podría confir-

marse, debida entre otras cosas a cierto debilitamiento de la actividad turística. «La gente está saliendo menos, está gastando menos», advertía Miguel Cardoso, economista jefe para España de este servicios de estudios, a este periódico a la vista de sus datos de consumo en tiempo real.

Aunque agosto esté superando a julio en volumen de viajeros en los principales destinos turísticos del país, los empleos que no se crearon el mes pasado por la falta de demanda ya no se recuperan, a menos que la temporada turística se alargue en esta ocasión hasta entrado el mes de septiembre.

Del 1 al 15 de este mes, las únicas provincias que han creado empleos por encima del nivel de julio han sido Badajoz (con 1.639 afiliados más), Cádiz (con 1.000 más) y Cantabria (con 1.100), a las que se suman algunas con crecimientos muy residuales como Santa Cruz de Tenerife, Ávila, Zamora, Cáceres, La Coruña, Lugo, Orense y Ceuta y Melilla. Las cuarenta restantes pierden empleos; destacan Barcelona, con 52.391 menos; Madrid (-38.715) y Valencia (-13.879).

Las encuestas realizadas a los gerentes de compras de las principales empresas del país, recogidas en el Índice PMI, confirmaban en julio esta desaceleración. En el sector manufacturero, «tanto la producción como el empleo continuaron

# INFLACIÓN EN ESPAÑA Y LA UE

ALIMENTOS. Es la subida interanual del precio de la cesta de la compra en julio, lo que sitúa a España como el cuarto país de la UE con mayor incremento.

**1,4% MEDIA EUROPEA.** Es el alza que están registrando de media en la UE. En Italia se encarecen un 0,8% y en Grecia, un 1,2%, según publicó ayer Eurostat.

33,1%

ACUMULADO. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas se han encarecido un 33,1% desde diciembre de 2019, antes de que irrumpiera la pandemia.

> aumentando, pero a ritmos más débiles», señalaba la empresa que las elabora, S&P Global. En el sector servicios, por su parte, «el crecimiento del empleo se moderó» y «la confianza en las perspectivas alcanzó su nivel más bajo desde finales de 2023».



Tres alumnas durante el primer día de clase del curso pasado en un colegio de la Comunidad de Madrid. EUROPA PRESS

# La vuelta al cole se encarece un 10% y roza ya los 500 euros por alumno

El coste medio escala desde los 450 euros del año pasado hasta los 490 del presente

# CLARA ROJAS MADRID

El fin del verano está próximo, y con él, el regreso a las aulas de los estudiantes. La ilusión de los más pequeños de la casa (de algunos) y el anhelo de los progenitores (casi todos), se ve empañada este año con un aumento de precios que deja el coste de la vuelta al cole en máximos históricos.

Y es que el presupuesto medio experimenta este año un alza de casi el 10%, hasta alcanzar los 491,90 euros por niño, una cifra sin precedentes en nuestro país. En 2023, el gasto medio por alumno para material escolar (libros, ropa, mochila...) fue de 449,23 euros, un 9,5% menos que el precio mínimo disponible este mes de agosto; y en 2022 el coste medio fue de 425,01 euros, según cálculos del comparador de precios Idealo.

Los precios promedios para mochilas (29,85 euros), chándales (35,37 euros), material de papelería (47,32 euros), calzado deportivo (37,37 euros)..., no pueden competir con el presupuesto de los libros de texto hasta 341,99 euros en el elemento más esencial del año escolar. Sin embargo, prever este gasto siempre resulta difícil debido a la actualización anual de las listas de libros que establecen los colegios.

«El gran problema de la vuelta al cole es que, además de ser cada vez más cara, llega en un momento en el que las familias han hecho esfuerzos importantes para disfrutar de las vacaciones» relata a ELMUNDO María Jesús, madre de dos hijos pequeños. «Planificar los gastos o comprar antes no siempre es posible, porque dependes del momento en el que los colegios te confirman los libros que usarán ese curso, si hay algún cambio en los uniformes... no es tan sencillo anticiparse para ahorrar», advierte.

Una opción más económica es una vuelta al cole con libros digitales. En este sentido, los datos apuntan a que en 2024 el gasto medio para una vuelta al cole digital será de 331,91 euros (160 euros menos que la tradicional). Pese a esta diferencia, tampoco están exentos de crecidas: el precio medio de los libros en formato ebook experimenta un alza del 41,84% desde agosto de 2022, en contraste con otros países europeos como Francia (27,89%) o Italia (23,11%).

Enrique García, portavoz de Idealo, manifiesta a EL MUNDO la sorpresa que ha supuesto este dato, dado que «el subidón de los libros digitales» no bebe del aumento de costes logísticos que sí puede penalizar al libro físico: «Los libros digitales eran una buena opción para abaratar la vuelta al cole, pero han experimentado un subidón del 15% sólo para este año». La singularidad de los libros de texto es que

# DATOS

**491,90**EUROS POR HIJO. Es el coste medio estimado de la vuelta al cole en en 2024 (Idealo) Supone un aumento interanual del gasto del 9,5%.

**29,85 LA MOCHILA.** Es el precio medio este mes de agosto sólo de las mochilas. Los libros digitales han subido un 15%.

**44%**DE LAS FAMILIAS.
Gastarán este año más en la vuelta al cole, según calcula Milanuncios.

obedecen a las listas de centros escolares, que no dejan margen a elegir una opción más barata como sí se puede con otros elementos.

La opción de la digitalización se ha constatado también en el mercado de segunda mano, donde los libros de texto siempre han sido el elemento estrella, y ahora cada vez compiten con una demanda creciente de ordenadores, tablets y otros dispositivos digitales, como confirma Íñigo Vallejo, portavoz de Milanuncios. La plataforma, mediante una encuesta, estima que un 44% de las familias españolas gastarán más que el pasado año.

«Y el problema se multiplica cuando tienes más de un niño. Heredar libros, uniformes, calzado, no siempre es posible. Y las ayudas son inexistentes», continúa María Jesús. «Tener hijos es caro y cada vez lo es más. Luego dirán que hay problemas de natalidad en España».

Además de comprar material de segunda mano reutilizar, los expertos también recomiendan acudir a varias tiendas y comparar, tanto las opciones digitales como las físicas, dado que pueden encontrar descuentos y promociones en distintos formatos. Y pese a todo, la clave siempre es la misma: previsión, y planificación, dentro de lo posible.

# Récord de cotización en España: Inditex vale ya 150.000 millones

#### EL MUNDO MADRID

El grupo textil Inditex, propietario de marcas como Zara o Massimo Dutti, alcanzó ayer un máximo histórico en bolsa y se convirtió en la primera empresa española en superar los 150.000 millones de euros de capitalización bursátil, después de que sus acciones subieran un 1,35% en la sesión y cerraran en 48,14 euros.

Los títulos del grupo textil encadenaron así ocho sesiones consecutivas en positivo. En lo que va de año, se revalorizan más del 24% y, al precio de cierre, la capitalización del grupo textil se sitúa en 150.036 millones de euros.

Esto le permite ocupar el sexto puesto por capitalización bursátil del Euro Stoxx 50, el índice que agrupa a las mayores empresas de Europa y que está encabezado por la firma LVHM, con un valor en Bolsa superior a 340.000 millones de euros, seguida por ASML, SAP, Hermes, L'Oreal y Total.

La fuerte subida del grupo textil se ha producido en un momento de recuperación de los mercados bursátiles tras el desplome del 5 de agosto, lunes negro en los parqués interancionales. El Ibex 35, el principal índice de la Bolsa española, bajó ayer un 0,13%, pero sumaba sesiones consecutivas al alza.

Al gigante de la moda fundado por Amancio Ortega le sigue en capitalización Iberdrola, la segunda mayor empresa del selectivo, que marcó anteayer otro máximo histórico (12,55 euros por acción), lo que situó su capitalización cerca de los 80.000 millones. Después va el Banco Santander, con cerca de 65.000 millones de euros.

Inditex es desde junio de 2015 la empresa más valiosa del parqué español, posición que ha perdido puntualmente en algunas ocasiones en favor del Banco Santander. En mayo de 2021 superó los 100.000 millones de euros de capitalización y desde entonces no ha parado de crecer: en noviembre de 2023 volvía a registrar máximos históricos para rozar los 115.000 millones de euros y ahora alcanza un nuevo hito.

La primera compañía del Ibex 35 que llegó a superar los 100.000 euros de capitalización fue Telefónica en el año 2007. Diecisiete años después, la empresa de telecomunicaciones es la décima compañía por capitalización bursátil en el índice, con 23.000 millones de euros.



| IBEX 35         |                      |                             |                 |                                 |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| ТÍТИLО          | ÚLTIMA<br>Cotización | VARIACIÓN DIARIA<br>EUROS % | AYER MIN. MÁX.  | VARIACIÓN AÑO % ANTERIOR ACTUAL |
| Acciona         | 122,500              | = =                         | 121,700 122,700 | -16,55 -8,10                    |
| Acciona Ener    | 20,880               | 0,320 1,56                  | 20,520 20,880   | -18,68 -25,64                   |
| Acerinox        | 9,130                | -0,110 -1,19                | 9,115 9,265     | 30,36 -14,31                    |
| ACS             | 40,580               | -0,040 -0,10                | 40,520 40,940   | 68,56 1,05                      |
| Aena            | 176,300              | 0,600 0,34                  | 175,100 176,500 | 50,73 7,43                      |
| Amadeus         | 58,640               | -0,020 -0,03                | 58,480 59,280   | 37,85 -9,62                     |
| ArcelorMittal   | 20,540               | -0,140 -0,68                | 20,510 20,890   | 6,83 -19,97                     |
| B. Sabadell     | 1,901                | -0,009 -0,47                | 1,886 1,918     | 32,59 70,75                     |
| B. Santander    | 4,240                | -0,045 -1,05                | 4,218 4,296     | 43,52 12,18                     |
| Bankinter       | 7,824                | 0,012 0,15                  | 7,796 7,862     | 3,21 34,99                      |
| BBVA            | 9,336                | -0,064 -0,68                | 9,284 9,448     | 62,22 13,49                     |
| CaixaBank       | 5,322                | -0,022 -0,41                | 5,276 5,378     | 17,92 42,83                     |
| Cellnex Telecom | 34,260               | -0,100 -0,29                | 34,230 34,620   | 15,54 -3,93                     |
| Colonial        | 5,500                | 0,015 0,27                  | 5,450 5,535     | 19,35 -16,03                    |
| Enagás          | 13,560               | -0,100 -0,73                | 13,510 13,700   | 17,63 -11,17                    |
| Endesa          | 18,255               | -0,120 -0,65                | 18,175 18,440   | 19,18 -1,11                     |
| Ferrovial Se    | 36,440               | -0,200 -0,55                | 36,380 36,960   | 14,12 10,36                     |
| Fluidra         | 21,840               | -0,060 -0,27                | 21,720 22,220   | 37,02 15,86                     |

| ТÍТULO            | ÚLTIMA<br>COTIZACIÓN | VARIACIÓN DIARIA EUROS % |       | MIN.   | ER MÁX. | VARIACIÓN AÑO %<br>ANTERIOR ACTUAL |        |  |
|-------------------|----------------------|--------------------------|-------|--------|---------|------------------------------------|--------|--|
| Grifols           | 8,876                | 0,178                    | 2,05  | 8,690  | 8,950   | 43,50                              | -42,57 |  |
| IAG               | 2,034                | 0,013                    | 0,64  | 2,028  | 2,049   | 28,08                              | 14,21  |  |
| Iberdrola         | 12,525               | -0,025                   | -0,20 | 12,435 | 12,570  | 18,77                              | 5,52   |  |
| Inditex           | 48,140               | 0,640                    | 1,35  | 47,740 | 48,250  | 67,59                              | 22,09  |  |
| Indra             | 16,420               | -0,040                   | -0,24 | 16,320 | 16,630  | 36,11                              | 17,29  |  |
| Logista           | 27,360               | -0,160                   | -0,58 | 27,360 | 27,700  | 15,61                              | 11,76  |  |
| Mapfre            | 2,222                | -0,020                   | -0,89 | 2,210  | 2,250   | 20,23                              | 14,36  |  |
| Merlin Properties | 10,710               | 0,010                    | 0,09  | 10,660 | 10,760  | 23,66                              | 6,46   |  |
| Naturgy           | 22,880               | -0,120                   | -0,52 | 22,800 | 23,000  | 17,57                              | -15,26 |  |
| Puig Brands B     | 24,700               | 0,600                    | 2,49  | 24,250 | 25,070  |                                    |        |  |
| Redeia            | 16,840               | 0,040                    | 0,24  | 16,740 | 16,860  | 3,73                               | 12,94  |  |
| Repsol            | 12,685               | -0,150                   | -1,17 | 12,650 | 12,780  | 0,69                               | -5,69  |  |
| ROVI              | 76,750               | 0,200                    | 0,26  | 76,300 | 77,000  | 74,39                              | 27,49  |  |
| Sacyr             | 3,128                | -0,042                   | -1,32 | 3,128  | 3,182   | 28,54                              | 0,06   |  |
| Solaria           | 11,410               | 0,150                    | 1,33  | 11,240 | 11,430  | 8,70                               | -38,69 |  |
| Telefónica        | 4,086                | -0,047                   | -1,14 | 4,051  | 4,136   | 17,09                              | 15,62  |  |
| Unicaja Banco     | 1,202                | -0,010                   | -0,83 | 1,198  | 1,220   | -5,39                              | 35,06  |  |



Automóviles de Tesla listos para su distribución en la Unión Europea. REUTERS

# Los Tesla 'chinos' pagarán un arancel extra del 9%

El resto de eléctricos importados a la UE desde China abonarán entre un 17% y un 36,3% más, aunque no son tasas definitivas

# MARÍA G. ZORNOZA BRUSELAS

La Comisión Europea (CE) ha rebajado ligeramente su propuesta inicial para imponer aranceles a los coches eléctricos fabricados en China. En el último borrador de una de las investigaciones antisubsidios más complejas y ambiciosas de la historia del bloque, se introduce una novedat: un arancel del 9% a los modelos de Tesla importados desde el gigante asiático. La compañía de Elon Musk recibe este gravamen individualizado —y muy inferior al de otras firmas— tras pedir un análisis específico sobre las ayudas que recibe.

Bruselas justifica esta decisión alegando que ha comprobado toda la información durante las visitas a las sedes de los fabricantes en China, donde «realizó las mismas comprobaciones que a los demás productores exportadores... Las diferencias en las tasas reflejan los variados niveles de subvenciones y están afectadas por elementos como el nivel de cooperación o las estructuras organizativas de la financiación», explica.

La nueva revisión rebaja el tipo máximo de aranceles impuesto a las compañías que no han colaborado en la pesquisa. Este gravamen ya pasó de

un inicial 38,1% al 37,6% en julio y se establece en un 36,3% en el borrador publicado este martes. En el otro lado, las firmas colaboradoras experimentan una ligera subida pasando de un 20,8% al 21,3%.

Tras las correcciones de última hora y los contactos con las empresas afectadas, el umbral se fija en un 17% para BYD; 19,3% para Geely y 36,3% para SAIC, matriz de la exitosa MG. Además, los fabricantes occidentales (como VW, Audi, BMW o Mercedes) que producen eléctricos en China, soportarán el gravamen que las compañías locales a las que están aso-

ciadas en esas actividades. Todo ello se suma al 10% que la UE ya aplica a los vehículos procedentes de China.

En cualquier caso, la medida está sujeta a permanente revisión y todavía puede sufrir modificaciones. Una vez que entre en vigor no tendrá efecto retroactivo. Tras concluir el análisis y los contactos con las compañías en cuestión, los Estados miembros deberán votar la propuesta definitiva del Ejecutivo comunitario por mayoría cualificada. Alemania ha sido

14,6

Millones de empleos. Volumen de trabajadores que dependen

del sector del automóvil en la Unión Europea.

una de las más contrarias a la medida por temor a que desemboque en una guerra comercial, mientras que, desde Francia, Emmanuel Macron es uno de sus grandes defensores.

Bruselas se acerca así a la fecha clave del 30 de octubre cuando los aranceles deberían publicarse en el Diario Oficial de la UE para entrar en vigor un día después por un periodo de cinco años. El de este martes es un proceso intermedio que busca «dar una oportunidad a las partes implicadas antes de plasmar los hallazgos en la propuesta definitiva».

La investigación fue lanzada por Ursula von der Leyen, presidenta de la CE, hace cerca de un año. «El automóvil es un sector crucial con inmenso potencial para Europa. Pero los mercados mundiales se encuentran inundados de coches eléctricos chinos, más baratos, ya que su precio se mantiene artificialmente rebajado por cuantiosas subvenciones públicas», argumentó entonces.

Hace una semana, China denunció a la CE ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por estos aranceles. Desde Bruselas se limitaron a «tomar nota» y a defender que todos sus pasos son plenamente compatibles con las reglas del juego que marca la OMC

# ANUNCIOS FINANCIEROS

Convocatoria Juntas, Transformación de Sociedades, Fusiones, Reducción Capital, Disolución Sociedades, etc

# **EL MUNDO**

- BOE, BORME, BOCAM -

91 542 33 92

E-mail: publicidad@debod.com

# A N U N C I O S O F I C I A L E S

BORME, BOE, BOCM, PRENSA Convocatoria Juntas, Reducciones de Capital, Fusiones, Transformaciones de sociedades, etc

EL MUNDO

91 571 20 89

publicidadaviso@gmail.com

# **DEPORTES**

# El balón sigue abrazando a Dios

**FÚTBOL.** En una sociedad cada vez más laica, los actos oficiales de los clubes con tintes religiosos resisten el paso del tiempo / El lunes, el Athletic ofreció el título de la Copa a la Virgen de Begoña

DANIEL G. FONTECHA MADRID

No era una visita cualquiera. Después de más de cuarenta años sin poder ganar un título, el pasado lunes el Athletic cumplió con un compromiso que llevaba marcado en rojo en el calendario de los despachos de Lezama desde que la Copa volviese a Bilbao subida en La Gabarra. No faltó nadie.

Como cada año, jugadores, cuerpo técnico y miembros de la junta directiva acudieron a entregar una ofrenda floral y, en esta ocasión, a ofrecer el título a la Basílica de Nuestra Señora de Begoña. La relación entre ambas instituciones es muy estrecha. Una costumbre llena de simbolismo y espiritualidad que conecta a la patrona de Vizcaya con el club que hace vibrar a *La Catedral* del fútbol.

«Es tradición. Para algunas personas puede incluso confundirse con algo religioso, pero no lo es, se trata de algo sagrado. Es muy importante. Esto provoca una mezcla que en Begoña se da de una manera muy especial porque aquí se la denomina la Amatxu, que en euskera quiere decir: la madre querida», apunta el sacristán Enrique Franco.

Una protección maternal que llega hasta el rincón más íntimo del vestuario rojiblanco, donde una estampa de la Virgen acompaña al equipo de Ernesto Valverde y al femenino antes de cada partido. Aun así y como les cuenta su sacerdote, hay ocasiones en las que el esfuerzo y el buen juego son el único camino para llegar a la victoria: «Cuando viene les suele decir que la Virgen no hace milagros, que también hay que entrenar y jugar bien».

Porque el fútbol, para los dirigentes, siempre ha tenido algo místico y espiritual que lo hace especial y más, cuando hay un título en juego. «Un día un presidente del Athletic vino a rezar faltando pocas fechas para que se jugara una final de Copa y cuando entró pensé: '¿A qué habrá venido?' Entonces le hice una pregunta: 'Si se va a tirar un penalti y se santiguan el portero y el jugador que lo va a lanzar, ¿a quién hace caso Dios?' Y el presidente respondió: 'Dios no está para esas cosas'», recuerda también Franco.

España ha sido históricamente

un país muy ligado al catolicismo. Sólo hay que acudir a los libros de historia para comprobar la importancia que ha tenido la religión en la sociedad. Sin embargo, los datos del CIS recogidos anualmente por el Observatorio del Laicismo revelan que el número de creyentes en

«Es tradición. Es algo sagrado», dice el sacristán Enrique Franco sobre la ofrenda

Al menos 14 clubes de Primera tienen relación con alguna entidad religiosa cercana Y son este tipo de actos como las ofrendas florales, sumadas a la figura de los capellanes, los elementos imprescindibles para entender cómo se desarrolla el vínculo. Para algunos estos actos pueden resultar anecdóticos, banales y sin mayor trascendencia, pero la realidad es que su significado trasciende lo meramente futbolístico.

El Valencia y su relación con la Virgen de los Desamparados es un gran ejemplo de ello. «Lo más bonito es cuando llega un título», confiesa Álvaro Almenar, vicerrector de la Basílica, capellán oficial del club y declarado valencianista desde pequeño. Aquella última Copa del Rey ganada ante el Barcelona en el Benito Villamarín todavía continúa en el recuerdo.

Este distinguido sacerdote, que tiene el honor de recibir a los jugadores en las visitas, acude al estadio de Mestalla cada partido con una hora de antelación. Dentro del túnel de vestuarios se dirige a una pequeña capilla con la imagen de





Uriarte, presidente del Athletic, Iríbar y Valverde, en primera fila en la misa del lunes. ATHLETIC CLUB

nuestro país habría descendido progresivamente hasta situarse en un 54,4%. Esta cifra contrasta con la realidad de la máxima categoría del fútbol español, donde al menos 14 de los 20 clubes mantienen algún tipo de relación institucional, según sus publicaciones oficiales, con alguna entidad religiosa cercana.

la Virgen y pregunta si algún jugador está disponible para acompañarle en un pequeño rezo: «Normalmente siempre hay alguien que desea hacer alguna pequeña oración. Rezamos un Ave María, entregamos un pequeño ramo de flores, le pedimos que no haya lesiones y que nuestro equipo gane. Con total li-

bertad, a veces vienen Jesús Vázquez, Gayá o los lesionados. Luego me subo a mi sitio a ver el partido como un aficionado más».

En una plantilla con múltiples religiones y creencias, Almenar admite que siempre se fija en si algún jugador se santigua cuando salta al terreno de juego. Además, recono-

# ESCOCIA Celtic y Rangers, con la religión de fondo

Celtic-Rangers. Es el derbi religioso por excelencia en Europa. El partido conocido como Old Firm, que enfrenta a los verdiblancos y católicos del Celtic y a los azules y protestantes del Rangers, tiene todavía un enorme trasfondo espiritual. En Inglaterra, la cuna del fútbol mundial, también existen orígenes religiosos. El Southampton, el equipo conocido como los «santos» y con origen en cinco integrantes de la iglesia de Saint Mary's, que da nombre a su estadio, ha vuelto este año a la Premier League. Allí le espera el Everton, cuyo nombre original fue Sto. Domingo F.C., en honor a la parroquia del distrito. En la actualidad, mantiene una estrecha vinculación con la iglesia situada justo al lado del estadio Goodison Park, San Lucas Evangelista.

# **DEPORTES**



ce que siempre ha encontrado a alguien dispuesto a compartir con él ese pequeño momento de intimidad: «Es verdad que hoy las plantillas son plurireligiosas, hay quien cree, quien no cree... pero siempre hay un pequeño grupo». Sus homólogos en el Levante, con quienes comparte devoción, realizan una labor similar. En una de las visitas, un jugador compartió con uno de los capellanes, José Luis Sánchez, un momento inolvidable. «Estando en la Plaza de la Virgen me dijo: 'Padre, yo no soy creyente, pero para mí es muy importante buscar lo mejor. Y al igual que yo quiero ser más preciso en la técnica y marcar gol, a mí me gustaría que si usted tiene fundamentos serios para que yo pueda descubrir que sin Dios el hombre no tiene sentido, me los dijera porque soy un hombre abierto, libre y tengo capacidad de escuchar. Fue muy bonito'», recuerda emocio-

Barcelona es otra parada obligatoria para entender mejor esta conexión. Desde la construcción del Camp Nou en 1957, los largos pasillos que llevan a los vestuarios esconden una pequeña capilla con la «Las plantillas hoy son plurireligiosas. Hay quien no cree», dice el capellán del Valencia

El Barcelona mantendrá la capilla a la Virgen de Montserrat en el nuevo estadio

«El deporte es convivencia. Hemos estado con muchos equipos», dice el Padre Angel imagen de la Virgen de La Moreneta, patrona de Cataluña. En ese pequeño rincón, protegido a las visitas, se forjaba uno de los vínculos más bonitos de nuestro fútbol.

Òscar Bardají, director de comunicación del santuario de Montserrat, explica cuál ha sido su uso durante las últimas décadas: «Antes se hacía una misa allí y dependiendo también del año, el 24 de septiembre, que es el aniversario de la inauguración del Camp Nou, iba un sacerdote que también estaba en la Masía y la oficiaba. Ahora se hace menos», matiza.

Con el estadio en reconstrucción, el club ha confirmado que la mantendrá en su lugar. Lo único que queda entonces por saber es a qué lado del túnel estará. «Antes daba la casualidad de que la salida de los jugadores se hacía por la derecha, porque el banquillo que utilizaban estaba a ese lado saliendo del túnel. Luego cuando llegó Johan Cruyfflo cambió a la izquierda. Desde entonces, por esa parte pasa el equipo contrario y tiene mejor vista de la capilla. El pase más directo lo tienen ellos. Depende del jugador si tiene una fe religiosa o no», explica Bardají.

Desde el presidente José Luis Núñez, pasando por Sandro Rosell, Josep María Bartomeu y las dos etapas de Joan Laporta, el Barça se ha encomendado año a año a la Virgen para que le ayude a conseguir algunas de sus más increíbles gestas: «Cuando ganó 6-1 al Paris Saint Germain, remontando el 4-0 de la ida, hubo una gran cantidad de seguidores que al día siguiente subieron a Montserrat para dar gracias a la Virgen. Se hicieron hasta programas de radio desde aquí. La gente pensaba que era obra más de La

Una imagen de la ofrenda de la Copa del Rey realizada por el Athletic a la Virgen de Begoña el pasado lunes. FOTO: ATHLETIC Moreneta que de los propios jugadores», afirma.

Además, fruto de esa unión entre club y santuario, los más jóvenes de La Masía y los niños del coro de la Abadía mantienen una

conexión especial más allá de lo futbolístico. «Los chicos más mayores de la escolanía con los de una edad similar de la Masía hacen un intercambio. Una vez suben a Montserrat y luego bajan a la ciudad deportiva y se hace una actividad, juegan un partido y después cantan o vienen aquí y les enseñan las instalaciones», relata Bardají.

Son esos sentimientos, que sólo pueden explicarse a través de la fe, los que llevan a los clubes a continuar con esta tradición ligada a valores como la solidaridad, el compañerismo o el sacrificio. Una filosofía que el Padre Ángel no duda en destacar. Desde su despacho en el madrileño barrio de La Latina, el presidente de Mensajeros de la Paz mantiene un estrecho vínculo con la mayoría de los equipos de fútbol del país.

Considera que las continuas demostraciones de fraternidad y afecto de los clubes con los más necesitados son un ejemplo para la sociedad: «El deporte es un ente precioso de convivencia y creo que eso se valora mucho en el fútbol. Nosotros hemos estado con todos los equipos: Real Madrid, Barcelona, Atlético...», recuerda el sacerdote.

Todos ellos continúan manteniendo una tradición que, a pesar de la tendencia, ninguno de sus protagonistas espera que desaparezca: «Yo creo que se va sustentando, pero no tiene la vitalidad que tenía antes», comenta Bardají sobre el posible abandono de la actividad.

Las ya protocolarias celebraciones de los dos equipos madrileños en la Catedral de la Almudena cuando logran un título, la Gloriosa Virgen Blanca que acompaña los ascensos del Alavés, la canaria Virgen del Pino que cuida de la U.D. Las Palmas o la Virgen de las Angustias que reza por el Granada son sólo algunas muestras de que estos sentimientos continúan latentes entre los aficionados.

Sí, es cierto, los datos dicen que España está poco a poco dejando de ser católica, pero el fútbol continúa pidiendo a la Virgen que cuide de su destino.

# Mbappé reclama 55 millones al PSG

MADRID

Kylian Mbappé se puso en contacto con la comisión jurídica de la Liga de Fútbol Profesional francesa y la UEFA para resolver el litigio financiero que mantiene con el Paris Saint Germain, su ex equipo, según una información del periódico Le Monde. El delantero del Real Madrid lleva semanas metido en un conflicto con el PSG por un asunto relacionado con una serie de cantidades económicas que supuestamente fueron impagadas por el campeón de la Liga francesa y que el jugador reclama.

Según este rotativo, Mbappé ha dejado de cobrar 55 millones de euros, una cantidad que comprende el último tercio de la bonificación por su fichaje, 36 millones de euros brutos que el jugador debió recibir en febrero, los tres últimos meses de salario previstos en su contrato (abril, mayo y junio) así como una «prima ética» de estos tres meses.

Le Monde indica que Mbappé también recurrió a la UEFA a través de la Federación Francesa de Fútbol (FFF). El club de la capital parisina no reaccionó, pero una fuente próxima al PSG explicó a France Presse que «las cosas son más positivas entre bastidores, las conversaciones en curso se desarrollan de manera constructiva desde hace meses», y señaló que la dirección de la entidad no recibió «nada de la Liga de Fútbol Profesional o de la Federación Francesa de Fútbol».

El entorno de Al Khelaïfi, dueño del PSG, citado por Le Monde, se muestra optimista sobre la marcha de las «negociaciones». «Kylian Mbappé se comprometió a que el PSG estuviera protegido si se iba libre, y lo hizo en varias ocasiones en privado y en público», sostiene una fuente que afirma que el PSG no quiere hacer comentarios sobre las discusiones en marcha.

A principios de año, las dos partes afirmaron que Mbappé había renunciado a una cantidad de sus primas en el acuerdo con el PSG hace un año después de estar apartado del equipo un mes. Estas primas rondaban los 60 o 70 millones de euros, según una fuente próxima al club, y cubrían financieramente al PSG en la salida gratuita del jugador, que se fue al Real Madrid en junio cuando acabó su contrato, sin que hubiera ningún pago a cambio para el equipo francés.

# **DEPORTES**



El belga Van Eetvelt (a la izq.) se precipita en la celebración de la etapa y es superado por Roglic, ayer, en la meta de Pico Villuercas. O. DEL POZO / AFP

# Roglic sonrie en la el callejón del dolor

**CICLISMO.** El esloveno vence, con 'foto finish', en la infernal subida de hormigón al Pico Villuercas y es el nuevo líder

#### PABLO DE LA CALLE

El rugoso cemento abrasa en el callejón. Los gladiadores se retuercen para avanzar y mantener la verticalidad en una pared interminable de 3.000 metros. Los pulmones explotan, las venas se hinchan con el ácido láctico y la vista se nubla en una escalada agónica. Una ristra de corredores serpentea de manera descompensada, soportando un brutal castigo. El primer asalto de montaña de esta Vuelta es una ofrenda al dolor.

En ese tormento, algunos, como Primoz Roglic, encuentran instantes de placer. El esloveno vence en la cúspide de Pico Villuercas, un puerto con unas rampas infernales de hormigón que sella la primera criba de una ronda sin rey y con muchos príncipes. Liderato para el tres veces conquistador de la ronda, que bate a Lennert van Eeetvelt en el último suspiro. Resolución por foto finish en la primera cima. El belga (23 años), en la misma línea de llegada, se precipita en la celebración de la etapa, levanta el brazo derecho y es sorprendido por el empuje del veterano corredor (34) del Red Bull-Bora.

Jornada espléndida para Roglic, pero también para Enric Mas, muy sólido en toda la subida, y para Mikel Landa, que en un ascenso progresivo caza a los mejores y tiene el coraje de lanzar el *sprint*. Frustrante día para Richard Carapaz y Adam Yates, que ceden 1.30 minutos.

Después del tríptico portugués, el pelotón respira hondo en la salida de Plasencia para afrontar una jornada de 170 kilómetros fracturada con cuatro puertos. En el valle de Jerte, entre balcones de cerezos, el grupo se estira antes del ascenso a Cabezabellosa, cerca del imponente Mirador de la Memoria, persiguiendo a los fugados Bruno Armirail, Sylvain Moniquet, Filippo Zana, Pablo Castrillo y Mikel Bizkarra.

El quinteto se entiende bien y aventaja en tres minutos al pelotón en el alto de Piornal, una cota de primera categoría fronteriza entre las cristalinas gargantas de Jerte y los campos de la Vera, con una larga sucesión de curvas. Tras el descenso, los fugados caminan rápido en dirección a Jaraíz de la Vera y Almaraz.

El Red Bull-Bora asume las labo-

res de caza por terrenos de pimentón y tabaco, con el Visma de Sepp Kuss y UAE de Joao Almeida a la expectativa, dejándose llevar hasta el alto de Miravete, un tercera que sirve de aperitivo para el tormento de Pico Villuercas, la cima con la carretera más elevada de Cáceres, con una altitud de 1.600 metros. Un risco que preside la zo-

na del Santuario de Guadalupe al que se accede por un estrecho sendero hormigonado que exprime a unos corredores agobiados por los insoportables 40 grados de la comarca cacereña. Traspaso permanente de hielo y bidones de agua entre gregarios y jefes de fila. Sufrimiento para Wout van Aert, que se rinde en las primeras estribaciones del coloso extremeño.

Máxima exigencia en un puerto largo (14,6 kilómetros), con una pendiente media de 6,2%, pero con una zona infernal de tres kilómetros con un firme irregular con rampas del 20%. Un obstáculo enorme para Pau

El belga Van Eetvelt, espléndido en la subida, se precipitó al celebrar el triunfo

# Enric Mas ofreció su mejor versión y Landa remontó y tuvo el coraje de lanzar el 'sprint'

Miquel, el sprinter catalán del Kern Phama, que ayer cumplió 24 años, y para Luis Ángel Maté, el abuelo de la Vuelta (40 años), que estrena el maillot de lunares de líder de la Montaña. Un muro que separa el trigo de la paja.

En las rampas más pronunciadas, tras la neutralización de los bravos Armiraily Castrillo, se fractura el grupo de favoritos con una aceleración de Pavel Sivakov. Luego salta Felix Gally tras él Roglic, Mas y Van Eetvelt. Por detrás sufren Carlos Rodríguez y Richard Carapaz, con Landa y Almeida dosificando esfuerzos. El vasco y el portugués consiguen alcanzar a los fugados en los metros finales y pugnan por una etapa que Van Eetvelt pierde por precipitación. Doble premio para Roglic, feliz en la fiesta del sufrimiento.

«La victoria de etapa no era realmente mi principal objetivo, pero

después de ver a mis compañeros rodando tan fuerte con este calor, estoy contento de haber rematado. La verdad es que no les he pedido nada, y tampoco nadie me ha preguntado. Si me hubieran preguntado, seguramente les habría dicho que no fuéramos tan fuerte y controlar para la victoria», recalca Roglic antes de subir al podio.

También está satisfecho Enric Mas. «La etapa ha sido un horno por la alta temperatura. Soy de Mallorca y estoy acostumbrado a este calor. He sido cuarto y tengo buenas sensaciones», explica el mejor español en esta abrasadora Vuelta.

| <b>VUELTA A ESPAÑA 2</b>          | 024     |
|-----------------------------------|---------|
| <b>4ª.</b> Plasencia-P.Villuercas | 170 km  |
| CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA         |         |
| 1. P. Roglic (ESL/RED)            | 4:26.4  |
| 2. L. Van Eetvelt (BEL/LOT)       | m.      |
| 3. J. Ameida (POR/UAE)            | m.      |
| 4. E. Mas (ESP/MOV)               | m.      |
| 9. F. Gall (AUS/DEC)              | m.      |
| AL A AUTHOR A DIÁN ATRIBAN        |         |
| CLASIFICACIÓN GENERAL             |         |
| 1. P. Roglic (ESL/RED)            | 14.33.0 |
| 2. J. Ameida (POR/UAE)            | a 0.8   |
| 3. E. Mas (ESP/MOV)               | a 0.32  |
| 4. A. Tiberi (ITA/BAH)            | a 0.38  |
| 20. L. Van Eetvelt (BEL/LOT)      | a 0.41  |
| Hoy: Fuentes de Maestre-Sevilla   | 170 km  |
|                                   |         |



Una pareja, junto a un panel anunciador de la Copa América, ayer, en Barcelona. ALEJANDRO GARCÍA / EFE

# Un maná para Barcelona

**VELA.** La organización de la Copa América puede suponer prara la ciudad un impacto económico de 1.000 millones de euros / La regata preliminar empieza mañana

# AMADEU GARCÍA BARCELONA

La 37 edición de la Copa América, que tendrá por primera vez en su historia como sede la ciudad de Barcelona, apura la cuenta atrás. A partir del próximo jueves arranca un evento en el que la emoción sobre el agua se mezcla también con una serie de eventos dinamizadores en tierra que, de acuerdo con un estudio encargado por la Fundació Barcelona Capital Nàutica a la Universidad Pompeu Fabra hecho público el año pasado, el único que existe hasta el momento, puede llegar a tener un impacto económico superior a los 1.200 millones de euros. No en vano, se considera que esta prueba, la competición náutica más importante del mundo, es el tercer evento deportivo con mayor impacto para su anfitrión, por detrás de los Juegos Olímpicos y los Mundiales de fútbol.

Los gastos de organización, por supuesto, también son enormes. En total, se calcula que la inversión es de unos 1.115 millones de euros, de los cuales 195 corresponderían a gastos de organización y 231 serían los que invertirían todos los equipos participantes, contando tanto los seis del evento principal como los seis más que se les unen tanto en las categoría juvenil como en la femenina, novedad en esta edición.

Los 689 restantes corresponderían a los gastos derivados de las visitas previstas para el evento. Unas cifras que, a pesar de que se toman con mucha cautela, podrían rondar los 2,5 millones de visitantes a lo largo de los dos meses en los que se prolongará el evento. A nivel de empleo, además, las previsiones también son muy positivas, dado que se contempla la creación de unos 19.000 puestos de trabajo.

La proximidad geográfica de cuatro de los países que cuentan con representación en el evento prin-

En el momento álgido del torneo se espera la visita diaria de 100.000 personas

Terminará en octubre y está prevista la creación de 19.000 puestos de trabajo

cipal, Francia, Italia, Suiza, Reino Unido, el auge del turismo procedente de Estados Unidos en las últimas fechas, la nutrida representación de ciudadanos neozelandeses en Europa y el valor intrínseco de Barcelona como destino turístico hacen que, ahora mismo, sea muy difícil precisar cifras exactas de visitantes. No obstante, la organización ha trabajado mucho para que todos aquellos que quieran vivir las emociones de la Copa América lo más cerca posible del mar, pero sin dejar de pisar la tierra, lo tengan realmente muy fácil. Este mismo jueves ya se pondrán en marcha los espacios específicos para acoger a todos los visitantes que lleguen a lo largo de todos estos días a la ciudad atraídos por la náutica.

Desde el día 22 al 25 de agosto, mientras dure la regata preliminar, y a partir del 29 de agosto y hasta el final de la competición, con el arranque de la Copa Louis Vuitton, que decidirá el rival del Team New Zealand en la lucha final por el trofeo, estarán abiertos el Village, situado en el emblemático Moll de la Fusta y que dispone de un aforo máximo de 8.500 visitantes, y las dos fan zones, de tamaño más reducido y ubicadas en la plaza del Mar y las inmediaciones del Bogatell. Todos estos espacios contarán con pan-

tallas gigantes para seguir las regatas, servicios para los visitantes, barras de bar y diferentes propuestas gastronómicas, hasta un total de 40 diferentes, que irán rotando a lo largo de las semanas que dure la competición y que se centrarán al máximo en ofrecer productos de proximidad.

En el Village, donde se llevarán a cabo eventos como las entregas de

premios, además, se habilitará un espacio para que se elaboren a la brasa tanto pescados comprados diariamente a la cofradía de pescadores como carnes y verduras adquiridas en el cercano mercado de La Barceloneta.

Todo, además, aderezado con diferentes eventos culturales, diseñados para captar y mantener la atención de un número de visitantes diarios que, de acuerdo con las pre-

visiones, crecerá desde los 10.000 en el arranque hasta los 100.000 en cuanto la competición de la Copa América afronte su momento más decisivo, a mediados o finales del próximo mes de octubre.

# Garuba firma tres años con el Madrid

MADRID

«Más maduro en todos los sentidos», se confesó Usman Garuba en declaraciones la televisión del Real Madrid, club que anunció ayer su regreso hasta el 30 de junio de 2027. El pívot internacional español, nacido en Madrid hace 22 años, vueve a la disciplina blanca para encarar su segunda etapa, después de las tres temporadas que ha estado en la NBA, dos en los Houston Rockets y la última en los Golden State Warriors.

«Mi objetivo es trabajar para el equipo, luchar y sacrificarme por él. Soy un jugador polivalente, capaz de hacer muchas cosas en la cancha, y en eso es en lo que puedo ayudar», agregó en el canal oficial del club.

«Poder volver aquí es un sueño. Estoy muy contento y con muchas ganas. Para mí el Real Madrid ha sido todo, desde el primer momento. Aquí me he formado en todos los sentidos, académicamente y como jugador».

Criado en Azuqueca de Henares (Guadalajara) se incorporó a la cantera del Rea lMadrid en 2013, con la que ganó numerosos títulos, incluidas dos Minicopas y la Copa de Europa júnior de 2019, año en el que debutó con el primer equipo, con el que logró en tres temporadas una Liga, una Copa del Rey y dos Supercopas.

Se fue a Houston Rockets en el verano de 2021. Entre lesiones y asuntos tácticos apenas tuvo protagonismo. En septiembre de 2023 firmó por los Golden State Warriors y su filial en la G League (Liga de desarrollo), los Santa Cruz Warriors. Ha sido oro con la selección española en el Europeo de 2022.



 $\it Garuba, en un partido con España.$  MARISCAL/EFE

«Uno quiere estar donde le valoran y le quieren», afirma, celebrando reunirse con sus antiguos socios y poniendo su máxima ilusión en «ganar una Euroliga con el Real Madrid».

# **TIEMPO**

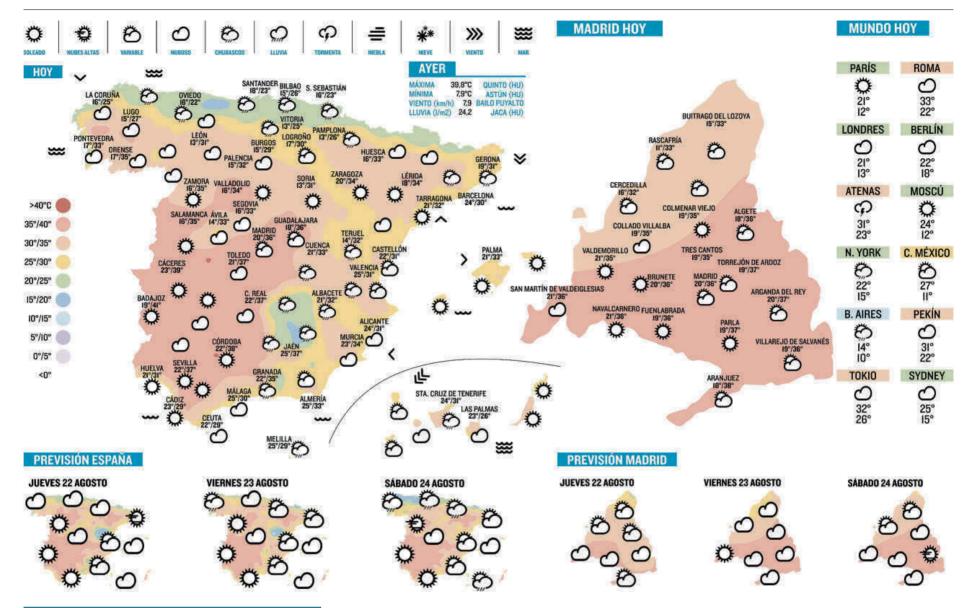

# SORTEOS

#### **BONOLOTO**

Combinación ganadora del martes: 23-25-36-44-45-48 (C17, R 0)

| Categoría | Acertantes | Euros      |
|-----------|------------|------------|
| 6         | 0          | воте       |
| 5 + C     | 1          | 157.336,48 |
| 5         | 79         | 995,80     |
| 4         | 4.627      | 25,50      |
| 3         | 88.363     | 4,00       |
| Reintegro | 505.011    | 0,50       |
|           |            |            |

Combinación ganadora del lunes:

# 02-05-10-20-42-46 (C 25, R 8)

| Categoría | Acertantes | Euros     |  |  |
|-----------|------------|-----------|--|--|
| 6         | 0          | Bote      |  |  |
| 5 + C     | 2          | 68.457.61 |  |  |
| 5         | 81         | 845,16    |  |  |
| 4         | 4.615      | 22,25     |  |  |
| 3         | 81.743     | 4,00      |  |  |
| Reintegro | 451.716    | 0,50      |  |  |

#### **SUPER ONCE**

Combinación ganadora del martes: Iº Sorteo: IO-I3-I8-20-29-3I-34-37-39-44-50-54-55-62-64-65-66-7I-76-83 2º Sorteo: 02-06-09-II-30-33-34-37-38-43-44-47-48-59-61-64-65-73-81-83 3° Sorteo: 08-II-I3-I7-22-24-27-30-3I-32-33-37-39-43-48-5I-69-74-79-83 4º Sorteo: 02-07-09-II-I3-28-37-38-40-48-49-56-62-63-64-68-70-72-75-77 5º Sorteo: 13-15-17-19-30-31-32-35-37-44-48-50-51-61-64-65-66-69-74-80

TRIPLEX DE LA ONCE

#### **CUPÓN DE LA ONCE**

# 07111

La Paga: 020

El premio de este sorteo es de 35.000 euros a las cinco cifras del cupón y 500.000 euros al número más la serie. 250 euros a las cuatro primeras cifras o cuatro últimas; 25 euros a las tres primeras o tres últimas y 6 euros a las dos pri-meras o dos últimas. Reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado

## **EURO JACKPOT**

Combinación ganadora del martes: 25-28-29-31-33 (soles: 06, 12)

## **EUROMILLONES**

Combinación ganadora del martes: 7-10-13-18-26 (E 12, 3)

#### EL MILLÓN FTN54919

| Acierto | Acertantes | Euros     |
|---------|------------|-----------|
| 5 + 2   | 0          | BOTE      |
| 5 + 1   | 8          | 71.422,41 |
| 5 + 0   | 17         | 7.855,33  |
| 4 + 2   | 50         | 831,89    |
| 4 + 1   | 1.155      | 66,33     |
| 4 + 0   | 1.615      | 50,15     |
| 3 + 2   | 2.802      | 20,31     |
| 2 + 2   | 19.267     | 14,77     |
| 3 + 1   | 41.344     | 7,67      |
| 3 + 0   | 98.103     | 6,02      |
| 1+2     | 90.712     | 7,89      |
| 2 + 1   | 483.099    | 4,66      |
| 2 . 0   | LIEGICET   | 2 15      |

# SUSCRÍBETE A TODO EL MUNDO Todo por solo €/mes Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

#### CRUCIGRAMA

3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8

# PASATIEMPOSWER.COM

HORIZONTALES.- I. Rigurosa, estricta, sin contemplaciones ni rodeos. Personas que no disponen de medios o de armas para defenderse. 2. Galantearos, seduciros. Tren español de alta velocidad. 3. Que propone una boda o interviene en el aiuste de ella. 4. Cosa unida o sujeta con cuerdas. Estado de México donde se encuentran las Bahías de Huatulco. 5. Ha vacilado entre dos onciones contradictorias. Pendencias cuestiones o quimeras. 6. Prepare un alimento al fuego. Sitúa ordenadamente personas o cosas de trecho en trecho. 7. Relativas al departamento de Arauca de Colombia. 8. Transigir, ceder, llegar a una transacción o acuerdo. Porción indeterminada de tiempo, generalmente breve. VERTICALES.- I. Puesta alguna cosa o a alguien fuera del lugar o condición en que estaba. 2. Alisar el pelo, especialmente pasando por él la mano o el peine mojados. 3. Mujer que está en edad de casarse. 4. Antónimo de odiada. Un tercio del ángulo. 5. Uno de los nombres de Mozart. 6. Me moveré de un lugar a otro. Relativa a los oscos. 7. En el rezo ecle-

siástico, última de las horas menores, que se dice antes de vísperas. Hija de Meandro, que dio su nombre a la región de Caria, en Asia Menor. 8. Se hallarán en aquel lugar. 9. Exiliar, desterrar. 10. Amiga de marañas o enredos. 11. Llaman a los espíritus y a los muertos para que se muestren. 12. Tengo habilidad o capacidad para hacer algo. Alimento preparado al horno.

Transar. Rato. VERTICALES.- I. Sacada. T. 2. E. Atusar. 3. Casadera. 4. Amada. An. 5. Amadeus. 6. Iré. Osca. 7. Nono. Car. 8. Estarán. 9. R. Exilar. 10. Marañosa. II. HORIZONTALES.- I. Seca. Inermes. Z. A. Amaros. Ave. 3. Casamentero. 4. Atada. Daxaca. 5. Dudado. Riñas. 6. Ase. Escalona. 7. Araucanas. D. 8.

# HORÓSCOPO



#### ARIES

(21 marzo - 20 abril) La introspección te ayudará a entender mejor tus motivaciones y deseos más dos. Por otro lado, una sorpresa ciera te hará sonreír.



#### TAURO

(21 abril - 20 mayo) Tendrás a lo largo del día numerosas ns cambins importantes que te alegrarán la jornada y te harán sentir feliz.



#### **GÉMINIS**

(21 mayo - 21 junio) Confía en tu ingenio para superar obsanarentemente insalvables. nto en el terreno personal como en el ámbito profesional



#### CÁNCER

(22 junio - 22 julio) En este día disfrutarás de la familia y de los amigos, por lo que será una jor ada divertida y tranquila en la mayoría



# LE0

(23 julio - 22 agosto) Una oportunidad de viajar se presenta-rá de forma inesperada. Aunque parez-ca inoportuna, aceptarla podría llevarte



# VIRGO

(23 agosto Es importante que en el día de hoy tengas un actitud abierta y que estés en disposición de abrazar todos los cambios que lleguen a tu vida.



# LIBRA

(22 septiembre - 22 octubre) Es una semana propicia para contactar con aquellas nersonas a las que tienes algo olvidadas. Muéstrate más receptivo a las relaciones.



**ESCORPIO** 

(23 octubre - 21 novie No te apoyes en tu pareja, en tus fami liares, ni tampoco en elementos exter-nos para tomar decisiones. Es esencial que descubras tu camino ahora.



#### SAGITARIO

(22 noviembre - 22 dia Es momento de ir deiando atrás ciertos nores del pasado y centrarte en el sente, porque sin querer podrías perjudicar a los demás.

PASATIEMPOSWEB.COM

CAPRICORNIO

7/ (23 diciembre - 21 enero)
Tu capacidad para resolver problemas estará en su punto máximo. Aprovecha para ayudar a los que lo necesiten y para establecer conexiones valiosas.



**ACUARIO** Hoy será un día de emociones muy intensas, algunas difíciles de llevar, pero debes buscar la parte positiva



porque te servirá de gran ayuda.

(22 febrero - 20 marzo)

La salud se beneficiará de una vida activa y equilibrada. Realiza ejercicio físico, come alimentos nutritivos y descansa adecuadamente.

# TELEVISIÓ

TV3

11.15 El convidat.

12.55 Atrapa'm si pots. 14.00 Telenotícies co-

14.30 Telenotícies migdia. 15.40 El doctor Martin.

«L'escurçó» y «Visita des del

Tens un minut?

22.05 Joc de cartes d'estiu

«El millor restaurant del Port

0.35 Joc de cartes d'estiu. «El millor restaurant de guia

Telenotícies vespre.

19.00 No tenim vergonya.

19.15 Atrapa'm si pots.

«Esnecials».

17.15 Hotel Voramar

#### GENERALISTAS

8.50 La hora de La L 10.40 Mañaneros. 14.00 Informativo

territorial Ahora o nunca verano. **15.00** Telediario I.

15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo. 16.30 Salón de té La Mod-

erna. 17.30 La Promesa.

18.30 El cazador stars.

19.30 El cazador. 20.30 Aquí la Tierra.

21.00 Telediario 2. 21.55 4 estrellas. «Corto y

22.45 Cicatriz

0.40 Cine. «Vivir de noche». EEUU. 2017. 129 min. Director: Ben Affleck.

2.35 Noticias 24 horas.

Noticias 24 horas.

12.00 Las rutas D'Ambrosio

13.00 Mañanas de cine. «La

14.25 Ramón y Cajal. Histo-

La 2

Fsnaña

ley del forastero»

ria de una voluntad.

18.00 Documenta2.

18.55 El Paraíso de las

19.35 El Paraíso de las

20.30 Diario de un nómada. Ruta España. 21.30 Cifras y letras.

22.00 Documaster. «78/52.

Los constructores de

La escena que cambió el

23.25 En portada.

**20.10** La 2 express.

15.20 Saber y ganar. 16.05 Vuelta Ciclista a

#### Antena 3

8.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 13 45 La ruleta de la suerte

Antena 3 Noticias I. 15.30 Deportes.

15.35 El tiempo. 15.45 Sueños de libertad. 17.00 Pecado original. 18.00 YAS Verano.

20.00 Pasapalabra 21.00 Antena 3 Noticias 2

**21.30** Deportes. **21.35** El tiempo. 21.45 El hormiguero 3.0. 22.45 Cine. «Los Japón». España. 2019. 91 min. Direc-

tor: Álvaro Díaz Lorenzo.

0.50 Cine. «No controles». España, 2010, 100 min.

2.30 3.15 The Game Show. Jokerbet: ¡damos juego!

¡Toma salami! Callejeros viajeros. In-

ElDesmarque Cuatro.

cluye «Milán tiene un precio»

«Roma tiene un precio»

y «Homa nono d.. p. 10.15 Viajeros Cuatro.

11.30 En boca de todos.

14.00 Noticias Cuatro.

20.00 Noticias Cuatro.

22.50 Viajeros Cuatro

Emisión de los capítulos

«Plavas de Croacia».

2.05

«Ocho apellidos» y «Murcia»

Callejeros viajeros.

ElDesmarque madru-

20.45 ElDesmarque Cuatro.

15.10 El tiempo. 15.30 Todo es mentira. 18.30 Tiempo al tiempo.

**21.00** El tiempo.

21.10 First Dates

Cuatro

#### Telecinco

La mirada crítica. 8.55 10.30 Vamos a ver. 15.00 Informativos Te-

15.25 EIDesmarque Te-15.35 El tiempo

15.45 El diario de Jorge. Presentado por Jorge Javier

TardeAR. 20.00 Reacción en cadena.

Presentado por Ion Aramendi 21.00 Informativos Telecinco, Presentado nor Carlos Franganillo.
21.40 ElDesmarque Te-

**21.50** El tiempo. 22.00 :Allá tú!

La Sexta

11.00 Al rojo vivo.

15.45 Zapeando.

22.50 Una vida perfecta. 2.05 Casino Gran Madrid Online Show

¿Quién vive ahí? Aruser@s fresh.

14.30 La Sexta noticias la

Más vale tarde.

20.00 La Sexta noticias 2ª

21.00 Especial La Sexta

21.20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes. 21.30 El intermedio Sum-

**22.30** El taquillazo. «Trash:

Ladrones de esperanza». R.U. 2014. II4 min. Director:

Stephen Daldry.

0.30 Cine. «La esposa

15.15 Jugones. 15.30 La Sexta meteo.

#### **VEO DMax**

Así se hace. 9 20 Cazasuhastas Aventura en pelotas.

15.02 Expedición al pasado. creto resuelto: 15.57 La pesca del oro Emisión de dos episodios

17.47 Pesca radical. 20.34 Chapa y pintura. «Una tentación sobre ruedas» 21.30 ¿Cómo lo hacen?

Incluye «Pintura, zuecos y pasteles» y «Campanas y limpieza de huracanes». 22.30 Expediciones secretas nazis. Emisión de dos episo-

II Guerra Mundial: Momentos clave. Incluye «La batalla de Stalingrado» y «El

11.00 Santa misa. Palabra

12.20 Don Matteo. 14.30 Trece noticias I4:30.

14.45 Sesión doble, «Tai-

pan». EEUU. 1986. 127 min.

Director: Daryl Duke. 16.50 Sesión doble. «Aban-

donados en la isla perdida». EEUU. 1978. Director: Stew-

**18.45** Western. «Los asal-

tantes de Kansas». EEUU. 1950. Director: Ray Enright.

20.20 Cine. «La brigada de la muerte». EEUU. 1957.

120 min. Director: George

22 00 Fl cascabel

Marshall.

12.00 Ángelus. 12.05 Ecclesia al día.

de vida. 11.40 Adoración eucarística.

día D». 2.11 Curiosidades de la

TRECE

## Movistar Plus+

9.28 Música disco: historia de una revolución **12.09** Cine. «La batalla por

13.43 Greta Gerwig: la

mirada de una generación. 14.39 Un día en Nueva York con Woody Allen. 15.32 Cine. «Golpe de

17.06 Cine. «Somos los

18.52 Ilustres ignorantes. «Compañeros de trabajo».

19.22 Galgos.21.00 El instinto de Sharon

22 00 Cine «Fl salto»

23.27 Leo talks. 23.51 Crímenes. 2 13 Agatha Christie:

¿Por qué no le preguntan a Evans?

**6.45** Mujeres ricas de Cheshire.

11 45 Caso cerrado La doctora Ana María Polo

10.50 Venganza: millonarios

interviene en batallas legales

conmovedoras que afectan a los latinos. Como en una

corte, las partes presentan

evidencias y testigos para

que ella, en su calidad de

árbitro, emita su decisión

23.25 Mujeres asesinas.

Emisión de tres episodios.

2.05 La tienda de Galería

ento iurídico. 21.30 La casa de mis sueños. Emisión de dos

enisodios

apoyada en su amplio cono-

TEN

8.55 Killer

# AUTONÓMICAS

# 8.30 Buenos días, Madrid.

11 20 120 minutes

Telenoticias.

14.55 Deportes. 15.20 El tiempo.

15.30 Cine de sobremesa. «Loca evasión». EEUU. 1974.

17.20 Cine de tarde. «Su otra esposa». EEUU. 1957. 103 min. Director: Walter

19.10 Madrid directo 20.30 Telenoticias.

21.15 Deportes. 21.30 El tiempo.

21.35 Juntos.

22.30 El megahit. «El hombre del norte» 0.45 Cine. «El Yang-Tse en

3.40 Atrápame si puedes Celebrity

9.55 Monk. «El Sr. Monk se

15.35 Teleberri kirolak

Eguraldia.

16.10 Esto no es normal.

20.05 A bocados verano.

21.00 Teleberri. 21.35 Teleberri kirolak.

23.15 Duelo en las alturas.

«Restaurantes».

0.30 Chiloé, una aventura

ultratrail. «Polonia Gdansk v

Trójmiejski Ultra Track».

1.25 Esto no es normal.

«Rape encebollado»

21.55 Eguraldia. 22.15 Oído cocina

17 20 Quédate

# ETB 2

# turística de Barcelona» Canal Sur

Vell de Barcelona». 23.15 Joc de cartes d'estiu. «El millor restaurant cente-

nari de Barcelona».

8.40 Andalucía directo.10.20 Hoy en día.

enamora» y «El caso número 100 del señor Monk». 11.55 A toda costa 13.25 Tierra de sabores. 11.20 Vascos por el mundo 11.45 Juego de cartas.13.55 Atrápame si puedes.14.58 Teleberri.

«Bérchules» 14.30 Canal Sur noticias I.

Presentado por Juan Carlos Boldán v Victoria Romero

**15.25** La tarde. Aquí y ahora. Presentado por Juan y Medio

y Eva Ruiz.

18.00 Andalucía directo.

Presentado por Modesto Barragán y Paz Santana. 19.50 Cómetelo. Presentado

por Enrique Sánchez. 20.30 Canal Sur noticias 2. Presentado por Miguel Ángel Sánchez

**21.40** Atrápame si puedes. 22.50 A toda costa.

Camarón Revolution. Canal Sur música.

# PARA NO PERDERSE

#### 22.45 / La I

la Alhamhra.

#### Gran estreno del drama 'Cicatriz'

Cicatriz, la serie basada en el bestseller de Juan Gómez-Jurado, llega a La 1 este miércoles. Esta coproducción internacional, rodada entre España y Serbia, combina ingredientes de thriller y drama en una historia de justicia y venganza.

Desde el mismo instante en el que la tragedia sacudió su vida siendo todavía una ni-



Momento del programa.

ña, el objetivo de Irina (Milena Radulovic), una mujer enigmática con una misteriosa cicatriz que cruza su cara, no es otro que la venganza.

perfecta».

Simón (Juanlu González) es un informático con una mente privilegiada, pero con nulas habilidades sociales. No obstante, vence todos sus prejuicios y conoce a Irina por Internet. Ya sea por su inexperiencia o por el gran atractivo de ella, cae fulminantemente enamorado y se ve atrapado en un mundo peligroso que jamás hubiera imaginado...

# 22.45 / Antena 3

El Partidazo de Cope.

#### Estreno de 'Los Japón'

En 1614, una expedición japonesa encabezada por el nieto del emperador desembarcó en el pueblo sevillano de Coria del Río, y el heredero al trono se enamoró, formó una familia y nunca regresó a Japón. 400 años después, el Emperador Satohito muere y el heredero legítimo resulta ser Paco Japón, ve-



Escena de la película.

www.elmundo.es/televisio

cino del pueblo. Su vida y la de su familia cambiará drásticamente al verse de la noche a la mañana viviendo en el Palacio Imperial.

#### A PUNT

8.00 Les notícies del matí. 10.05 Bon dia honica

Negocis de familia. 11.05 Tresors amb història. 12 25 GR7

13.15 Animalades, un món bestial. «Amor animal».

13.45 Açò és un destarifo. 14.00 À Punt Notícies.

15.10 La cuina de Morera. 15.25 Atrapa'm si pots. 16.30 La Señora, «Lo cor-

recto». 17.50 Cine. «Alex Hugo: Dia

de còlera». 19.30 Hotel Voramar.

20.20 Vigilants de la platja. 21.00 À Punt Notícies. Nit. 21.50 A la saca.

22.45 Valencians al món 2.05 À Punt Notícies. Nit. 2.50 Atrapa'm si pots.

# IB3 TELEVISIÓN

7.00 7.55 Cinc dies. Tothom en forma Hotel Voramar

«Cooperació». 9.05 Illencs pel món.

«L'Havana». 10.05 Al dia.

11.58 Ara anam. 13.58 IB3 Notícies migdia.

15.15 El temps migdia. 15.30 Cuina amb Santi Taura. «Llonguet d'aladrocs

amh allinli asiàtic»

15.55 Agafa'm si pots! 16.50 Cinc dies.

20.30 IB3 Notícies vesore 21.30 El temps vespre.

21.40 Jo en sé + que tu. Fred i calent.
IB3 Notícies vespre.

1.25 2.05 El temps vespre. Jo en sé + que tu.

Agafa'm si pots!

sulte la programación completa de 127 canales en

#### SUDOKU

| FÁCIL 21-08-2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |                                 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|
| 1                |   | 2 |   | 9 | Ш |   | 5 |   |                                 |
|                  |   |   | 7 |   |   |   | 1 | 3 | l                               |
|                  | 3 |   | 6 |   |   |   |   | 9 |                                 |
| 6                |   |   |   |   |   | 5 |   |   | 8                               |
|                  | 2 |   |   |   | 9 | 6 | 3 |   | dover                           |
| 7                | 5 |   | 2 | 4 |   |   |   |   | +i-                             |
|                  | 6 | 7 | 3 |   |   | 1 | 9 |   | 200                             |
| 4                | 1 | 5 |   |   | 2 | 3 | 6 |   | 1                               |
|                  | 9 | 8 |   |   |   | 2 | 4 |   | mon downsonmoitened within 1505 |

#### DIFÍCII 21-08-2024

| UIFI | DIFICIC 21-08-2024 |   |   |   |   |   |   |   |                        |  |
|------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|--|
|      | 8                  |   |   |   |   |   |   |   |                        |  |
| 7    |                    | 4 |   | 9 |   | 6 |   | 8 |                        |  |
|      |                    |   |   |   |   |   | 7 | 1 |                        |  |
| 4    |                    | 7 |   |   |   |   |   |   | COM                    |  |
| 1    |                    |   |   | 5 | 9 |   | 4 |   | sweb.                  |  |
|      |                    | 9 | 2 |   |   |   | 6 |   | www.pasatiemposweb.com |  |
|      | 7                  |   | 5 | 4 |   |   |   |   | w.pasa                 |  |
|      |                    |   |   |   | 8 | 4 |   | 2 |                        |  |
| 3    |                    |   |   |   |   | 1 |   |   | © 2024                 |  |
|      |                    |   |   |   |   |   |   |   |                        |  |

#### **CÓMO SE JUEGA AL SUDOKU**

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado

# SOLUCIÓN FÁCIL 20-08-2024

| 300001011 ACIC 20-00-2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5                         | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | Э | 7 | 4 |
| 6                         | 7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 2                         | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | 6 |
| 3                         | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | 1 | 7 |
| 1                         | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 |
| 4                         | 9 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 |
| 7                         | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 |
| 9                         | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 1 |
| 8                         | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 2 |

# **SOLUCIÓN DIFÍCIL 20-08-2024**

| 4 | 2 | Τ | Ь | 3 | 9 | 5 | / | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 |
| 5 | 9 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 |
| 9 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 |
| 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 1 | 5 | 9 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 |
| 8 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 |

avda. Portugal, 4 CTC Cosli 28821 Coslada (Madrid). Dep. Legal: M-36233-1989



MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. Madrid. Tel.: 91 443 50 00. © Unidad Editorial Información General, Madrid 2024. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte-reproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada



SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

# EN CAMISA DE ONCE VARAS

QUIÉN. Durante un tiempo, ni el crítico gastronómico más salvaje soportaba su acidez. Juez de 'talents shows', entrevistador con calma pero con genio en su 'Chester', ahora presenta una tertulia de mucho humor: Todo es mentira'. QUÉ. Sus gafas, querido lector, ya no son oscuras, y ahí, jay!, hay mucho cambio

# RISTO MEJIDE

PRESENTADOR Y PUBLICISTA

# «Quería ser numerario, pero me enamoré de Analisa y renegué del Opus»

DAVID LEMA MADRID

Pregunta.-Risto, siempre con lo mismo: que si eras un «borde», que si eres un «empalagoso» porque estás enamorado, que si las críticas... Yo solo quiero sentarte en el diván.

Respuesta.-Aver...

P.-¿Qué es tu verano de infancia? R.-Con mis primos, en Roda de Bará. Bicis, descampados y heridas en las rodillas. Ahí aprendí el significado de la palabra familia, que ha sido un significado cambiante a lo largo de los años. Mi abuelo decía que familia es con quien quieres estar, y esa definición he tenido que ir adaptándola.

P.-Has hablado muchísimo de tu madre. ¿Fue la figura referente en casa? R.-Mi casa era un matriarcado total. Eran cuatro hermanas, mis tías y mi madre gestionaban la familia y lo decidían todo. Estaba la figura de mi abuelo, que era un tipo muy difícil para sus hijas. Era un renacentista, sabía de todo. Pero sí, he vivido la figura de una madre muy fuerte que tuvo que apechugar muchas veces y yo siempre estuve a su lado. Nadie se puede saltar la infancia, pero mi falta de memoria ayuda mucho. Yo he vivido muchas vidas en una. Fíjate: hace unos años tenía pánico a volar, lo pasaba fatal. Pero de un tiempo a esta parte y, sobre todo a raíz de ser padre, por la sensación de haber vivido mucho y de haber dejado dos seres humanos mil veces mejores que yo, ya todo me da igual. P.- ¡Comentario muy de padre!

R .- «Y eres un irresponsable, dejarías a dos niños huérfanos», dirás Mira, yo soy muy consciente de su ausencia y ellos de la mía, porque no disfruto de ellos todos los días. Quizás por eso todo lo que hago es por mis hijos. Pero los dejaría cubiertos a nivel económico, con sus madres, que los adoran. Tengo, de alguna forma, la sensación de misión cumplida. He vivido cosas maravillosas, extraordinarias, en 50 años. Mañana me muero y cero miedo. 11

P.- Ya lo estoy viendo: «La última entrevista a Risto, en EL MUNDO».

R.- Yo le hice la última a Julio Anguita. En pandemia, a través de Skype. Yo qué sé. Creo que tenerle miedo a la muerte es considerarse demasiado importante. Sobre todo si eres ateo.

P.-¿Es más fácil ser creyente?

R.-Yo soy apóstata. Estaba en un colegio del Opus e iba a entrar en la Obra. Era muy ferviente y de hecho mi afición a la música viene de ahí: tocaba el órgano en la iglesia. Decidieron captarme y accedí, quería ser numerario y como tenía 17 años necesitaba una carta firmada por mis padres. Y mi madre, como tutora legal, me dijo que vale, que me firmaba esa carta, pero me puso una condición: me iba a montar ella el verano. Y, claro, al volver en septiembre dije: «Va a ser que no». Me fui a Oxford, conocí a las italianas...

P.-¿Renegaste del Opus por el sexo? R.-Soy más romántico que eso, cómo se nota que eres gallego. Por el amor. Me enamoré de mi primera novia, Analisa, y dije: «Obviamente no puedo en-

P.-¿Eres muy enamoradizo?

R.-No, soy muy de estar en pareja. Enamoradizo es que tienes pareja, pasa otra y te enamoras. Yo, en pareja, ni miro a las demás. Creo en la pareja.

P.-Como institución, como la Iglesia. R.-Creo que la naturaleza nos ha puesto en esta vida para tener a alguien al lado con el que compartir. Tiene que ver con una sensación hedonista del placer de compartir.

P.-¿Qué aprendiste con el Opus?

R.-Disciplina. Y, mira, te voy a contar una cosa. Cuando decides no entrar, te repudian y les dicen a tus amigos que no vayan contigo. No tengo amigos del colegio por eso. Corte. Me hago muy famoso y uno de mis dos ex amigos me llama: «Mira, es que tengo el convencimiento de que me puedes presentar a la mujer de mi vida», me dice. Habían pasado 20 años, sin hablarnos. Y sigue: «Todavía no la conozco, pero sé quién es: Ainhoa Arteta». «A ver», le dije, «acabas de salir del Opus, ves que me he hecho famoso, zy me llamas pa-

«Me he quitado de hostias, fíjate que incluso ya no llevo gafas oscuras»

«No soy enamoradizo, soy de estar en pareja. Creo en la pareja»

ra ver si vo te consigo el móvil de Ainhoa Arteta? Te han hecho polvo, tío. Te han destrozado la vida. Búscate ayuda profesional. Porque la necesitas». Y esa fue mi última conversación con él. Del otro amigo nunca más supe..

P.-¿Por qué te reconviertes continuamente? ¿Lo haces porque te aburres? ¿Porque tu fama es intermitente? ¿La necesitas sólo un tiempo?

R.- Si dijera que me aburro sonaría muy pretencioso. Tengo mucha inquietud y si llevo demasiado tiempo haciendo lo mismo siempre busco otras cosas, pero porque lo otro ya lo sé hacer. En realidad, no he cambiado tanto de función. Aparentemente no tiene nada que ver, pero se trata de conectar con una persona que está al otro lado de la cámara. De ser auténtico.

P .- Creo recordar que tu primera intervención como jurado en Operación Triunfo fue muy...

R.-Lamentable.

P.-Gris. Ahí concluiste que no podías ser paisaje y es curioso cómo no eres paisaje de maneras diferentes.

R.-Pero es que sigo siendo yo. Me he quitado de hostias. Fíjate que incluso ya no llevo las gafas oscuras. Creo que eso es muy sintomático de todo lo demás. A medida que se me caía el pelo, yo me iba abriendo más y diciendo: «Para qué me tengo que ocultar detrás de nada. Esto es lo que soy. Yo ya tengo casi 50 tacos. Aquí estoy». Y seguí conectando con la gente, incluso te diría que conecté más, porque la gente ve que tienes más libertad. Y creo que eso la gente lo percibe: este tío será facha, será de izquierdas, pero es libre. P.-Gafas, pelo... ¿inseguridad?

R.-¿Por la calvicie? Fíjate que ser calvo se ha convertido en una decisión. Tuve inseguridad con los dientes. Cuando empecé en Operación Triunfo tenía un diente montado y me daba pavor sonreír. No sonreía por vergüenza.

P.-Y porque hacías de cabroncete.

R.- Ya, pero un cabroncete que sonríe da más miedo. No, no era capaz. De ahí me saqué un trauma. El pelo nunca ha sido un problema. Soy consciente de que he construido mi carrera al margen de mi físico.

P.-¿Tú procuras hacer el bien?

R.-Procuro dejar las cosas mejor de las que me las he encontrado.

P.- Me acaba de venir a la cabeza una entrevista que le haces a Arcadi Espada, en la que cuando se sienta en tu Chéster lo llamas trampero y, cuando él se levanta y se va, te llama tramposo. ¿Qué querías mejorar ahí?

R.-Cuando entrevistas a alguien, de cierta manera te has de enamorar de ese alguien. Buscar qué te apasiona de esa persona. ¿Qué ocurrió? Que nos encallamos con un tema. Mejor dicho, él se enrocó en una cosa que había escrito, nefasta, sobre los niños con Síndrome de Down y sus familias. Y es un tema que me toca muy de cerca: pasé gran parte de mi infancia yendo a un centro de niñas con Síndrome de Down después del colegio, porque mi madre era la directora, y yo hacía allí los deberes y jugaba con las niñas. Eso me dolió. Y pasó lo que pasó.

P.-¿El presentador es juez?

R.-Depende de lo que ocurra. Si alguien mea fuera de tiesto, tú tienes una responsabilidad con el espectador.



## PAPEL VERANO EN PORTADA

Por Rebeca Yanke (Madrid)

stán las memorias llenas de amores de verano. Por lo pronto los propios, o el propio, porque puede uno haber tenido en su vida sólo una historia de este tipo, quizá cuando era adolescente, en las fiestas del pueblo al que iba cada agosto, o en la playa o en un campamento o en el mismo barrio donde vivía el resto del año. Un solo amor de verano que

regresa en forma de recuerdos durante la época que atravesamos. O todos los amores distintos, vivaces, que brotaron en vacaciones a lo largo de una vida. O aquella historia en concreto, imposible de olvidar, que vuelve a la memoria incluso cuando es invierno.

Esa sensación, en definitiva, de volverse de repente un poco loco, de que todo importe poco y se antoje fundamental el presente: conocerse, sentir cómo los ojos se abren más que nunca porque se quiere saber todo de ese otro que ha llegado y nos ha revolucionado la existencia. ¿Por qué sucede esto? ¿Es sólo un tópico al que el cine, la música y la literatura alimentan histórica y constantemente o tiene entidad como fenómeno? ¿Cuántas canciones se llaman Summer love, Summer babe o Summer a secas? ¿Cuántas veces hemos visto Grease? ¿Cuál es su película favorita sobre un amor de verano? Los más cinéfilos suelen decir Un verano con Mónica, de Ingmar Bergman, o bien alguna película de Eric Rohmer (no sólo Cuento de verano). ¿Alguien en la sala ha visto la trilogía aquella que comenzaba con Antes del amanecer, con dos muchachos, ella francesa, él norteamericano, que se encuentran en un tren y deciden bajarse en Viena y pasar una noche allí?

Tienen las historias veraniegas también ese cariz de no pensar demasiado, ni en lo que se está haciendo ni en lo que se espera de uno, y esto, dicen los expertos en psicología y sexología, es algo que nos pasa especialmente durante esta estación, porque disfrutamos de las vacaciones más largas si hay suerte, en las que nos planteamos visitar lugares exóticos o lejanos, solos o con amigos pero en los que suele estar presente también el sol, y por tanto mayor vitamina D y, al cabo, serotonina, la llamada hormona de la felicidad. Además, carecemos de rutina, de nuestra rutina, la de todo el puñetero año, y de las normas habituales que profesamos: vestimos distinto, enseñamos más piel, caminamos con sandalias algo más despreocupados, tal vez por un paseo marítimo, tomamos un helado... Y al caer el día, sin saber cómo, hemos conocido a alguien que nos ha deslumbrado y con quien no nos importaría retozar un rato.

Somos capaces incluso de vivir amores de verano estando comprometidos, para qué negarlo, y algunos

"Los amores de verano son los más potentes generadores de recuerdos, quedan grabados en el imaginario"

"Todos queremos volver de vacaciones y tener algo que contar. O al menos no tener que decir que no sucedió nada"

incluso se dirán a sí mismos: «Esto dura lo que dura, así que en el fondo es como si no hubiera sucedido». Según la encuesta más reciente realizada en Estados Unidos sobre encuentros vacacionales entre personas sexualmente activas, del pasado julio, un 41% de los mismos llegó a esta estación con deseos de amor de verano, incluso sin estar solteros. Y en España, la *app* de citas Adopte (anteriormente conocida como



Adopte un tío) informó el 1 de agosto de que había realizado una encuesta entre sus usuarios para descubrir «qué hay de mito y qué hay de veracidad en los amores de verano». Decían: «El verano está lleno de romanticismo. El buen tiempo, los infinitos planes, la felicidad que desbordamos ....». (¿Será verdad que nos ponemos más apetecibles, más guapos?) Un 51% de los encuestados dijo que «en verano nos enamoramos más», un 43% que nunca vivió un amor de verano, otro 43% que lo vivió en una ocasión y un 14% dijo que en varias..

Al sexólogo asturiano Iván Rotella le encanta la idea de poder analizarlo. Como si el amor de verano fuera sugerente en sí mismo, se haya vivido uno o 24, se esté en pareja o no, se haya visto tal peli o tal otra. *Call me by your name*, por ejemplo. O E*l diario de Noah*. Dice Rotella que «los amores de verano suelen ser los más potentes generadores de recuer-

dos de todo el marco experiencial humano». Al igual que somos capaces de concretar «cómo y dónde fue nuestro primer beso o recordar con todo lujo de detalles cómo fue nuestra primera vez, a pesar de ser bastante desastrosa en general, los amores de verano tienen esa impronta que se queda grabada en el imaginario».

Huella en la que «influye la

literatura, el cine y la televisión» y que redunda en fenómeno social: las raíces del enamoramiento. «Que no el amor real», matiza el sexólogo, «que sería otra cosa». Así que el amor de verano sería una suerte de amor irreal pero fundamental porque en su día «nos enseñó a manejar emociones que no conocíamos, a descubrir deseos que no sabíamos que teníamos y placeres que nos van a acompañar el resto de nuestra vida». El amor de verano, también, «como aprendizaje del dolor» pero, sobre todo, «de la pasión» pues «al ser historias finitas en el

tiempo, y saberlo, nos entregamos a ellas sabiendo que se acabará y que dolerá». «Es el ejemplo claro de pasión entendida en su origen lingüístico porque viene de pathos, que significa sufrimiento», contextualiza Rotella.

Además, «desde la aparición del turismo de masas, las vacaciones son una actividad de ocio que se asocia con las citas y el romance», sostiene la investigación Romances de verano, lujuria líquida y paquetes vacacionales, publicada en el ensayo Hombres, masculinidades y citas contemporáneas, de 2018. «Una de las características del turismo de masas es su asociación con el placer y la idea de que es una época en la que las reglas formales e informales que regulan el comportamiento en casa tienen poca influencia en contextos extranjeros», concluyen.

Desde la *app* de encuentros liberales JoyClub, su especialista en sexología también advierte cambios interesantes en la esta-

## EN PORTADA PAPEL VERANO



ción actual. Dice Cecilia Bizzotto que «se incrementa el número de registros en general y, en concreto, de parejas, y se percibe mayor interés, apertura y curiosidad» por la larga lista de opciones que ofrecen, desde eventos hasta talleres donde prima conocer gente y encontrar placer. «Lo fundamental», apunta Bizzotto, es que en esta época disfrutamos de un «mejor descanso, menos estrés, tiempo libre y relajante, y que todo ello redunda en deseo».

«El verano, las vacaciones, el calor... pareciera que es el momento perfecto para el amor y la pasión», admite la especialista en terapia de pareja Diana Fernández Saro. «Las obligaciones se diluyen, la cotidianidad queda atrás, se viaja a sitios nuevos, se conoce gente nueva y todo parece estimulante». Esta terapeuta cree que los amores de verano existen y tienen su poso en la historia sentimental de las personas «porque en vacaciones nos damos permiso

para el placer». «Son muchos los que, cuando viajan, se permiten ser de una manera diferente a cuando están en casa y también hay a quienes les resulta más fácil entregarse a *algo* si saben que está abocado a ser pasajero».

Como quien está bien con una relación a distancia, por ejemplo con un señor holandés que pasa una semana en Madrid por negocios, y al que uno visita puntualmente también cada mes en Amsterdam y se lo pasan fenomenal. En vacaciones se hacen unos viajes increíbles juntos, y siempre se reservan una semana para estar solos y hacer lo que les plazca. Observemos el panorama español de los amores de verano atendiendo a las palabras de Laura Solé, responsable en España de la app Adopte, cuando detalla los cambios que hay en su uso durante estos meses: «La actividad se incrementa en un 20%, pero además se suele deslocalizar, es decir, durante el resto del año las

H. ARMSTRONG ROBERTS / GETTY principales ciudades españolas son las que más actividad registran pero, en verano, desciende la actividad ahí y aumenta en muchos otros sitios del territorio, sobre todo en la costa».

Otra diferencia, prosigue Solé, son las horas en las que habitualmente se emplea la *app*, que también

"En vacaciones nos damos permiso para el placer. Es más fácil entregarse a algo si sabes que será pasajero"

"Sentimos nuestro cuerpo de forma distinta, lucimos más piel, llevamos menos ropa y somos más deseables"

varían en verano. «Durante el año la noche y el fin de semana son momentos clave, es cuando más gente conectada hay. En verano, en cambio, durante el día y entre semana hay muchísimo movimiento también, la gente está a tope, con ganas de conocer a otra gente y enamorarse».

Entonces, tal vez sea útil atender a cómo definen el enamoramiento los especialistas en sentimientos y

asuntos sexuales, y cómo lo relacionan con el concepto de amor de verano y hasta con el amor en sí. Así lo explica Rotella: «Como cualquier otro enamoramiento, un amor de verano está repleto de artificio. Conoces a alguien que te deslumbra, te dejas seducir, sientes con intensidad... Puede ser estupendo pero no hay que perder de vista que el escenario contribuye a hacerlo posible. Al igual que en el rodaje de una película, los actores son tan importantes como los técnicos. de luces, sonido, vestuario, música... Y en una historia de amor el marco que acompaña es importante. Tras el enamoramiento, despojados de ese marco de ilusión, viene la prueba de fuego de la vida cotidiana y los encuentros y desencuentros de la convivencia».

Así, «un amor de verano adulto sería aquel en el que la experiencia vital nos diera perspectiva, de forma que se tenga claro qué se está viviendo y uno se abandone a la experiencia para disfrutar el momento». «Las personas adultas nos damos en verano permisos diferentes a los del resto del año», prosigue Rotella. «Sentimos nuestro cuerpo de forma distinta, llevamos menos ropa, lucimos más piel e incluso nos movemos de forma más deseante o nos mostramos más deseables. En estos casos, los daños suelen ser más controlados y es el placer y el disfrute el principal motor».

El psicólogo Buenaventura del Charco dice lo mismo pero de otro modo: «No estamos en nuestro contexto y por eso mismo si sale bien o sale mal no sufriremos tanto o no será tan significativo». Y también cree que, como en todo en estos tiempos, hay algo de postureo: «Todos queremos volver de vacaciones y tener algo que contar, y a veces hasta hacemos algo para no tener que decir que no sucedió nada». Otra cuestión sería analizar el reverso: «Cuánto tiempo dedicamos al placer durante el año, a lo que nos hace sentir vivos o nos impulsa a

> octubre hasta julio», reflexiona Fernández Saro. Y responde: «Es muy posible que la respuesta sea poco o nada

seguir desde

«Es muy posible que la respuesta sea poco o nada. Mantenemos bloqueada toda esa dimensión para ser más productivos, como si la vida y

una de sus funciones, el placer, no ayudara a avanzar. Veo mucha gente que no se permite conectar con el placer por miedo a defraudar un ideal o a perderse en lo desconocido».

Plan para el otoño: revisar nuestro sentido del placer.

## PAPEL VERANO SERIE

## **EDUARDO MADINA**

## "LEER A PRIMO LEVI ME AYUDÓ A CURARME TRAS EL ATENTADO DE ETA"

La Entrevista Monotemática (VI). El que fuera la gran esperanza socialista vive hoy más lejos de la política pero más cerca de los libros, su gran pasión: "Ver el mundo que te rodea con educación literaria es una vida 50 veces mejor"

Por Pedro Simón (Madrid). Fotografía de Sergio Enríquez-Nistal

e los tres posibles escenarios del hombre llamado Eduardo Madina, el que tiene ahora es el mejor. Primero de los escenarios: el de la muerte. Si Eduardo no murió en el atentado con bomba lapa del 19 de febrero de 2002 fue por dos palmos, la distancia que hay entre el

alcance de la explosión que le amputa la pierna izquierda y su abdomen. Esto ya lo hemos escrito: ETA le quita mucho más que una extremidad; su madre fallece meses después de un infarto.

Segundo de los escenarios: el de la política. Si Eduardo no acabó de líder socialista hace 10 años fue por una traición: el enemigo lo tenía en el partido. La política de nuestros días es como la muerte. O sea, que mejor para él también.

Tercero de los escenarios: el que ven. El hombre que pudo reinar hoy es socio de una consultora (Harmon), es el analista cabal, es el hombre feliz que lee. Y sobre todo: es el padre que va dejando anotaciones en los libros. Igual que quien arroja una piedras en el camino para que no se le pierda el hijo.

P. ¿Cuál sería el primer recuerdo que tienes relacionado con los libros?

R. La biblioteca de mi casa, en Bilbao. En una familia que le presta atención a la lectura, que tiene unos libros en la biblioteca del salón y que tiene en el hogar un paisaje de libros: con mi madre y mi padre leyendo muy a menudo.

P. ¿Qué libros recuerdas?

R. Eran libros de Historia, alguna de las grandes novelas de la literatura española, libros vinculados al arte, algunos de ficción de mundo más lejanos e inaccesibles, otros con las particularidades de la historia vasca, vinculados al terrorismo de ETA, a la lucha contra el franquismo... Todo eso ordena y sujeta mucho la manera de ver la realidad que había en mi casa. Unido a que mi abuelo materno era taquígrafo, hay una clara relación con la letra impresa, el papel, la tinta.

P. ¿Con qué frecuencia lees?

R. Depende. Pero la media podría ser un libro a la semana. Siempre con varias lecturas abiertas, excepto que un libro me atrape mucho. No leo igual un sábado

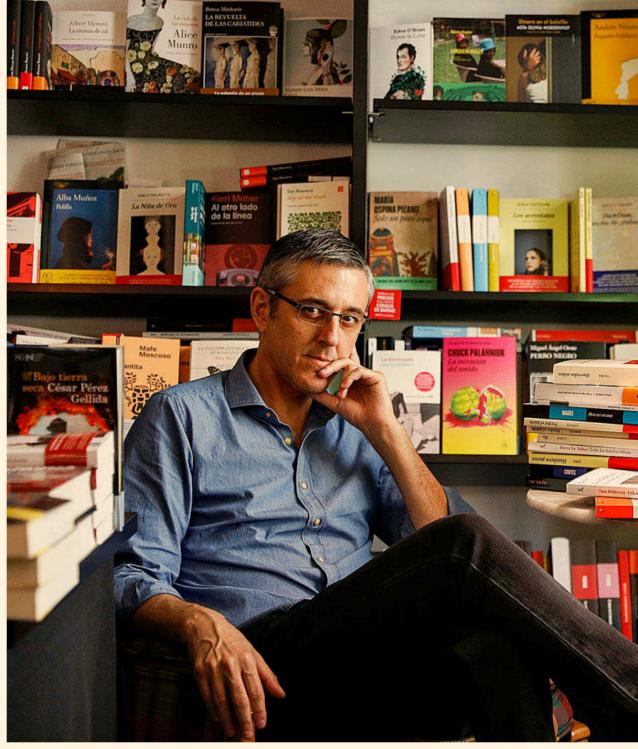

por la mañana que una tarde de martes yendo a Barcelona en AVE.

P.¿Lees más en verano?

R. Leo más en verano porque tengo menos horas de oficina. La lectura ha sido la gran pasión de mi vida. Y yo el verano procuro llenarlo de pasión. Más de lo que puedo hacerlo en noviembre o en marzo. Donde la mayor parte del tiempo estás trabajando, enganchado a estas pantallas del diablo.

P. ¿Cómo es ese momento de elegir los libros que te llevas en verano?

R. Es un momento de mucha luz porque tienes que elegir las narrativas que van a configurar tu verano. Mucho más importante que el sitio al que vayas a ir en verano, son los libros que te llevas: ocupan más espacio en tu mente vaciada de los meses de oficina, de ordenador y de email. Es un instante lleno de virtud. Me llevo no menos de siete u ocho libros. P. ¿Qué nos dan los libros? ¿Por qué hay que seguir

leyendo?

R. Hay que leer porque necesitamos narrativas para explicar el mundo en el que habitamos. Mi experiencia vital, cultural, política y profesional es que la realidad se explica mejor con ficciones literarias.

Poder ver el mundo que te rodea con educación

"El verano procuro llenarlo de pasión. Mucho más importante que el sitio al que vas a ir son los libros que te llevas"

"Hay libros a los que les hago de todo. Subrayo, comento, dejo notas para mi hijo Unax, mensajes ocultos para él" literaria es una vida 50 veces mejor. Más rica, más sorprendente, más dinámica, más bella

bella. P. ¿Te fías de alguien que no lee? R. Sí, me fío de alguien que no lee. Todos estamos rodeados de gente que hace unas cosas y otras no. P. ¿Contratarías a alguien para tu empresa que presume de no leer? R. Si presumiera de no leer, me preguntaría por la compatibilidad de espacios entre ese señor y yo. P. ¿Arriesgarías algunos títulos de libros que te hayan ayudado a comprender la realidad? R. Si esto es un hombre, de Primo Levi, me sirvió para curarme tras el atentado de ETA. Castellio contra Calvino, de Stefan Zweig, me valió para saber lo que nos pasaba en el contexto vasco de la violencia terrorista. Trieste, de Dasa Drndic, me sirvió para comprender mejor la relación intensa que existe con los procesos complejos del pasado y la identidad. Me he ayudado a comprender la relación con los espacios sentimentales de la memoria y la complejidad de los laberintos del pasado y su presencia en el presente. Con Claus y Lucas, de Agota Kristof, aprendí que puede haber belleza en los lugares más insospechados. P.¿Algún libro que no haya terminado?

R. El hombre sin atributos, de Musil... La broma infinita, de Foster Wallace. No sé cuántas veces lo he intentado y no lo acabo... El Ulises, de Joyce. He llegado lejos, pero termino por desengancharme. Un creyente diría que esto es un pecado, porque hay obras que hay leer para disfrutarlas y otras que hay que leer para conocerlas e incorporarlas...

P. ¿Alguna manía lectora? R. Subrayo, comento, dejo anotaciones para mi hijo Unax. Hay frases y páginas donde hay mensajes ocultos para él. En una biblioteca a la que aspiro que acuda como yo acudí a la de mi casa... Hay libros a los que les hago de todo. Te lo dice el propio libro: mi comportamiento ante el libro no es antes de él, sino a partir de él. Y unos están muy limpios y otros están llenos de marcas. P.¿Le da miedo cuando un amigo suyo, a eso de las dos de la mañana, le dice en su salón aquello de: «Me voy a llevar prestado este libro»? R. Depende del currículum del amigo, del pasado que tenga y del perfil del personaje. Si el pasado invita a la sospecha, me inventaría

P. ¿Qué podemos hacer para que

R. Pensar aproximaciones a la

cualquier excusa.

los hijos lean?

lectura desde su mundo y no desde el nuestro. Es un error que cometemos habitualmente: traducir su mundo desde nuestros códigos. En sus jerarquías y sus miradas, los estímulos del mundo de hoy no son los mismos que los que teníamos nosotros. Desde ese punto de vista, las novelas gráficas han desarrollado un nivel de belleza y profundidad muy por encima de los cómics que nosotros teníamos a mano. Ahí hay un buen punto de partida. El mundo se disfruta y se entiende mejor con muchas narrativas. Porque, con muchas narrativas, las ventanas tienden a abrirse.

P. ¿Se puede prohibir un libro? R. Yo creo que no. ¿Se debe prohibir el Mein Kampf de Hitler? No. ¿Se deben prohibir las memorias de cualquier dictador del tres al cuarto? Tampoco. P. ¿Podría vivir sin poder leer? R. Se puede vivir sin leer, sin escuchar música, sin muchas cosas. A mí me cuesta plantearlo porque siempre ha estado en mi vida. No por un prejuicio de mirada intelectual, sino porque me gusta mucho. En la literatura hay brújulas de realidad, muy interesantes y muy divertidas. P. Cuando un libro no le gusta,

¿lo deja?

R. Depende, me obligo a terminar algunos. No sé si es fácil leer *Suave es la noche*. O *La montaña mágica*. *Guerra y paz...* No sé si es fácil, pero sé que hay que intentarlo.

P. Dígame un comienzo que le haya fascinado.

R. «Era inevitable el olor de las almendras amargas. Le recordaba siempre el destino de los amores contrariados». De García Márquez. En *El amor en los tiempos del cólera*. P. ¿Qué lee ahora?

R. Acabo de terminar Madre de corazón atómico de Agustín Fernández Mayo, que creo que es el escritor de nuestra generación, porque ha viajado por la complejidad de nuestros mundos en cambio. Se lo dije una vez en persona y parece que no me tomó por loco. También he leído La vida secreta de Roberto Bolaño, que es un libro que me ha encantado. Perro negro, de Miguel Ángel Oeste, una novela vinculada a la obra de Nick Drake, que es uno de los músicos más importantes de mi vida. El único tatuaje que tengo es una letra de Nick Drake.

P. ¿Qué es lo que le provoca un buen libro?

R. Quiero que me genere felicidad. Por conmoverme. Por retarme. O por llevarme a sitios en los que no he estado.

P. ¿Quiere aprovechar esta entrevista para decirle a algún amigo que le devuelva algún libro? R. No. Si me falta algún libro que se llevó algún amigo, lo cierto es que o el libro ya no es mío o el amigo ya no lo es.

## **CULTURA** PAPEL VERANO

## EL DESCALABRO DE LA NOVIA DE AMÉRICA: BLAKE LIVELY VILIPENDIADA

Crisis reputacional. La

frivolidad con la que la actriz ha publicitado la película 'Romper el círculo', un drama sobre violencia machista, desata una campaña viral en su contra

Por Silvia Lorenzo (Madrid)

n Hollywood no existe cronología alguna y para bien o para mal sus actores, parafraseando a Annie Ernaux, sólo conocen la exaltación o el vilipendio. La última en experimentar la transición de lo primero a lo segundo ha sido Blake Lively, convertida en un pecio de las profundidades de internet tras la polémica que ha desatado la promoción de *Romper el círculo*, su última película.

La actriz estadounidense saltó a la fama interpretando a Serena Van der Woodsen en la serie *Gossip Girl* (2007) y, desde entonces, ha sido una de las grandes figuras en el mundo del entretenimiento. Íntima amiga de Taylor Swift y esposa del actor y productor Ryan Reynolds, Lively ha sido una de las actrices más queridas de Hollywood. O lo era, hasta ahora.

El estreno de su última película en Nueva York destapó las desavenencias entre Lively y Justin Baldoni, coprotagonista de *Romper el círculo* y director de la misma. Baldoni posó solo en los preestrenos, concedió entrevistas individuales y evitó aparecer junto al resto del elenco. Cuando los minuciosos fans repararon en que Lively y el resto del reparto no seguían a Baldoni

en Instagram, los rumores comenzaron a circular.

En mitad de un huracán de sospechas, varios usuarios han escudriñado vídeos donde las diferencias entre las estrategias de marketing de ambos protagonistas son... desconcertantes.

Mientras Baldoni trató de sensibilizar al público sobre la violencia dentro de la pareja y facilitar

información que podría resultar útil de cara a las situaciones de abuso, Lively centró la promoción en la temática floral –relacionada con el empleo de su personaje– y en dar a conocer sus propios proyectos de emprendimiento, lo que ha sido tachado como una frivolidad casquivana.

Romper el círculo es la adaptación a la gran pantalla de la novela homónima y superventas de Colleen Hoover. Es la historia de Lily Bloom (Blake Lively), una florista traumada por la situación de violencia doméstica que vivió en su casa. Un día conoce a Ryle Kincaid (Justin Baldoni), del que se enamora y con el que comienza una relación. Con el paso del tiempo descubre facetas de Ryle que le recuerdan a su padre y que

harán que su relación se tuerza.

El filme, que se estrenó el pasado 9 de agosto, ha recaudado más de 100 millones de dólares a nivel global, superando a *Deadpool & Lobezno*, la película que protagoniza Ryan Reynolds. El marido de la actriz ha tenido mucho que ver en la polémica ya que, según las fuentes de *The Hollywood Reporter* el contencioso Lively-Baldoni se remonta al proceso de post-producción de la película.

Además de interpretar a Lily Bloom, Lively desempeñó funciones como productora. Eso desató tensiones con Baldoni por «discrepancias creativas», según indica THR. La revista estadounidense asegura que la actriz encomendó a Shae Reid, editor que trabajó con su marido en la película de superhéroes, un montaje distinto al que había realizado Baldoni. A día de hoy no se sabe cuál de los dos es el que figura finalmente en la película. También Reynolds injirió en el proceso. Sobre la alfombra roja neoyorkina, Blake desveló su participación:«Mi marido escribió la escena de la azotea, nadie lo sabe».

Para subsanar los rumores, Baldoni contrató a una agente de relaciones públicas especializada en comunicación de crisis. Durante las entrevistas que ha concedido, el director y protagonista del filme no se ha pronunciado sobre las rumoreadas tensiones.

En una entrevista con *Entertain-ment Tonight* en la que preguntaban al actor si dirigiría la secuela, este contestó esquivo: «Creo que Blake Lively está preparada para dirigir. Eso es lo que creo».

Mientras ambos actores se desenvuelven bajo la atentísima mirada de los usuarios de las redes sociales, una periodista afincada en Los Ángeles ha publicado una entrevista con Blake Lively en 2016, cuando estrenó *Café Society*. El vídeo se titula *La entrevista que hizo que quisiera dejar mi trabajo*. «Felicidades por tu tripita», le dice la reportera, dado que la actriz acababa de anunciar su embarazo. «Felicidades por la tuya», le espeta Blake.

Desde entonces, el historial de faltas y asperezas por parte de la actriz hacia sus compañeros, fans y periodistas se han reproducido por internet de forma viral. Blake Lively ha pasado de ser la novia de Estados Unidos a una arpía de manual o, en inglés, una *mean girl*.

El debate, pues, va más allá de una mala estrategia de comunicación. Mientras algunas publicaciones comienzan a usar el término cancelación, otras acusan la vuelta de un fenómeno similar al Hathahate, cuando internet detestaba a Anne Hathaway por todo (y por nada). Sin embargo, en el caso de Blake Lively, cuya carrera atraviesa horas bajas de forma insólita, a sus recién adquiridos detractores no parecen faltarles razones.



Blake Lively en el estreno de 'Romper el círculo' en Copenhague. NILS MEILVANG/EFE

## PAPEL VERANO CULTURA

### **JOHN MALKOVICH**

## "EL ACTOR NO SE PARECE A CÓMO ES SINO A LO QUE EL PÚBLICO ESPERA"

Cine. El intérprete reaparece en cartelera con 'El mayordomo inglés', una de las pocas comedias en su carrera que sirve para hablar de la profesión, las lenguas y la política

Por Luis Alemany (Madrid). Fotografía de Willy Sanjuan

l John Malkovich de El mayordomo inglés es una pequeña sorpresa para los espectadores que han convivido con él desde El cielo protector. Agotado por la vida pero socarrón, triste por un duelo pero bromista, rico pero resignado y servicial... Secretamente cómico. El mayordomo inglés (estreno este fin de semana) es, en efecto, una comedia francesa, dirigida por el novelista (y debutante en el cine) Gilles Legardinier, que se basa en el equívoco del señor que se convierte en sirviente. Junto a Malkovich hay otros alicientes en el elenco: Émilie Dequenne, la actriz de Rosetta, y la gran Fanny

P. ¿Trabajó alguna vez de camarero o de mayordomo o de algo similar, de cara al público? No es infrecuente en su oficio. R. No exactamente de camarero. Trabajé en la cocina de un restaurante a las afueras de Chicago, un sitio que se llamaba Eggs Rolls Etcetera y alguna vez llegué a servir a los clientes, pero la realidad es que pasé casi todo el tiempo escondido, rayando coles. No creo que cuente como camarero en el currículum. P. ¿Lo recuerda a menudo?

R. No demasiado, pero sé que todas las experiencias por las que pasamos en la vida son relevantes, todas nos enseñan algo de la vida. No fue una mala experiencia. Sí que recuerdo a menudo esa época porque fue el momento en el que empezamos con nuestro teatro en Chicago. No teníamos ni idea de lo que nos esperaba, no sabíamos si alguien vendría a vernos, si teníamos algún futuro... Existía la posibilidad de quedarse en Eggs Rolls Etcetera para siempre. P. He visto que lleva ciento y algunas películas en su carrera. ¿Sabría calcular cuántas de ellas son comedias?

R. A ver que lo piense. Hay una película como Con Air que no fue exactamente una comedia pero que menos en muchos momentos. Y hay unas cuantas películas así en mi carrera. El gran Buck Howard era otro caso parecido. Yo hacía de mago. Y en Color me Kubrick interpretaba a un inglés que iba por ahí diciendo que era Stanley Kubrick... No sé si son comedias en su definición estricta, pero hacían teatro he hecho muchas más comedias que como actor de cine. P. Y para la gente que lo conoce íntimamente, ¿es fácil reconocer en usted un talento cómico sin ven como a un tío gracioso? R. No funciona así la cosa. En casi todas las películas, el actor es una especie de producto. Y como producto no tenemos tanto que ver con cómo somos en la intimidad, sino con lo que el público espera de nosotros. Con cómo quiere vernos. En el teatro es un poco diferente, en el teatro sí que tenemos un poco más de control. Si lo pienso, casi todo el teatro que he hecho tiene elementos cómicos. Hay algunas excepciones como Muerte de un viajante o El zoo de cristal, que no son exactamente chistosas P. ¿Qué le gusta de El mayordomo

R. Los personajes. Me caen bien, son buena gente. Los veo como un conjunto de personas amables que se esfuerzan por salir adelante con sus vidas y por hacer las cosas lo

P. El personaje de Fanny Ardant le

dice a su personaje que lo ve como

a una roca. Que es un estoico, que

R. No lo veo así. A mí me parece que

es un hombre que vive en duelo por

su mujer, que murió antes de que

empezara la acción, y que intenta

desandar sus pasos hasta el

no tiene grietas.



estrena El mayordomo inglés'. AP

"No soy votante. Estados Unidos es

un país terriblemente dividido y hay

quien juega a fomentar esa división"

momento en el que los dos se conocieron. No sé si la palabra es estoico, si tiene un significado tan moral. P. ¿Me cuenta algo de la mansión en la que está rodada la película?

R. Es un sitio interesante. Básicamente, es una construcción neogótica pero tiene algunas partes que son mucho más antiguas. Está cerca de un pueblecito muy pequeño en la Bretaña y siempre perteneció a la misma familia desde su fundación. No es la casa de un señor rico que la haya comprado hace unos años... Por mi propia experiencia, sé que mantener un lugar así es

muy difícil, que lo normal es rendirse. Una cosa es tener dinero para construir una casa de ese estilo y otra cosa es conseguir que no se te venga encima.

P. ¿Es usted el mismo actor cuando rueda en francés que cuando rueda en inglés? Todos cambiamos un

poco de personalidad cuando hablamos en un idioma

R. No lo soy. El francés es un idioma muy particular, incluso si lo comparamos con otras lenguas romance. O eso es lo que he aprendido de los profesores que me han ayudado a rodar. La idea, si no me equivoco, es que el francés no es un idioma que se base en enfatizar unas palabras por encima de otras. Le pongo un ejemplo en inglés: I had a dog, yo tuve un perro. Como

actor, puedo poner el acento en I, en had, en a, o en dog, y, en cada caso, la frase tendrá un significado un poco diferente: más íntimo o más irónico o lo que sea... Para mí, como actor, es un recurso que funciona. P. ¿Y en francés eso no se puede

R. En mi primer rodaje en francés tuve un profesor que me decía todo el tiempo: «Eso no se puede hacer». No es un idioma que se base en los énfasis, es mucho más importante la continuidad, cierto ritmo, cierta melodía... No diría que sea inviolable pero hay que tenerlo en cuenta. Es muy exigente. P. ¿Puedo preguntarle por las elecciones en su país?

R. Puede, claro pero no sé si tengo gran cosa que decir. No soy votante. Estados Unidos es un país terriblemente dividido. Como muchos otros, lo sé. Y hay quien juega a fomentar esa división en su beneficio, para conquistar votos y poder. Es estúpido y triste pero...



John Malkovich

## CIENCIA PAPEL VERANO



## NUEVA VENTANA A LA VIDA EN LOS OCÉANOS 'OCULTOS' DE LOS EXOPLANETAS

Astrofísica. Los astrónomos creen haber subestimado en hasta 10 veces la cantidad de agua oculta bajo la superficie: "Son mucho más complejos de lo que pensábamos"

Por **Ricardo F. Colmenero** 

na órbita a una distancia prudencial de su estrella, suficiente gravedad para darle forma esférica, una atmósfera y agua en abundancia. Con estas cuatro reglas, los astrónomos se han puesto a buscar planetas en los que sería posible la vida, y ya han encontrado más de 10.000. Sin embargo, ahora creen que muchos han sido descartados injustamente por carecer de agua, cuando en realidad se encontraría oculta bajo la superficie.

Sabemos que la Tierra tiene un núcleo de hierro rodeado de un manto de roca de silicato y océanos en su superficie. La ciencia ha utilizado nuestro modelo para investigar los exoplanetas pero en los últimos años la cosa ha cambiado. «Nos hemos dado cuenta de que son mucho más complejos de lo que pensábamos», apunta Caroline Dorn, catedrática de exoplanetas en la ETH de Zúrich.

El inicio de este estudio de Dorn, Haiyang Luo y Jie Deng, de la Universidad de Princeton, y que acaba de publicar *Nature Astronomy* fue el resultado de una investigación de hace cuatro años sobre la cantidad de agua que existe en la Tierra, y que arrojó un resultado sorprendente: los océanos de la superficie contienen solo una pequeña fracción del agua total. Más de 80 de océanos podrían estar ocultos en su interior. A esto se ha llegado mediante simulaciones del comportamiento del agua en condiciones similares a las que prevalecían cuando la Tierra era joven, tal y como se presentan miles de exoplanetas descubiertos en la actualidad.

Al estar cerca de su estrella, eso significa que la mayoría están compuestos principalmente por mundos calientes con océanos de magma fundido, y que aún no se han enfriado para formar un manto sólido de lecho rocoso de silicato, como en la Tierra.

«El núcleo de hierro tarda en formarse. Una gran parte del hierro está inicialmente contenido en la sopa de magma caliente en forma de gotitas. El agua secuestrada en esta sopa se combina con estas gotitas de hierro y se hunde con ellas hasta el núcleo. Las

#### "Si hay agua en la atmósfera es probable que haya mucha más en su interior"

gotitas de hierro se comportan como un ascensor que es transportado hacia abajo por el agua», explica Dorn.

La distribución del agua también es importante para comprender cómo se forman y se desarrollan los planetas. El agua que se ha hundido hasta el núcleo queda atrapada allí para siempre. Sin embargo, el agua disuelta en el océano de magma del manto

puede desgasificarse y ascender a la superficie durante el enfriamiento del manto. «Por lo tanto, si encontramos agua en la atmósfera de un planeta, probablemente haya mucha más en su interior», explica Dorn.

Hasta ahora, este comportamiento sólo se conocía en condiciones de presión moderada, como las que se dan en la Tierra. No se sabía qué ocurre en planetas más grandes con condiciones de presión interna más altas. «Cuanto más grande es el planeta y mayor es su masa, más tiende el agua a irse con las gotitas de hierro y a integrarse en el núcleo», explica Caroline Dorn.

Estos nuevos hallazgos sobre la distribución del agua en los planetas, explican los investigadores, tiene consecuencias dramáticas para la reinterpretación de todos los datos de observación astronómica. Con sus telescopios en el espacio y en la Tierra, los astrónomos pueden medir en determinadas condiciones el peso y el tamaño de un exoplaneta, y con ellos extraer conclusiones sobre la composición del planeta. Si al hacerlo, como ha sucedido hasta ahora, se ignora la solubilidad y la distribución del agua, el volumen puede subestimarse drásticamente en hasta en diez veces. «Los planetas son mucho más abundantes en agua de lo que se creía anteriormente», concluye

Esto es lo que pretende averiguar el telescopio espacial J*ames Webb*, que desde hace dos años envía datos desde el espacio a la Tierra, y que es capaz de rastrear moléculas en la atmósfera de los exoplanetas.

#### TENÍA 117 AÑOS

#### MUERE MARIA BRANYAS, LA 'ABUELA' DEL MUNDO

Por **El Mundo** 

a catalana Maria Branyas, considerada la persona más longeva del mundo tras la muerte en enero de 2023 de la monja francesa Lucile Randon, de 118 años, falleció ayer en la localidad de Olot (Girona).

Según ha informado su familia en un comunicado en la red social X, recogido por la agencia Europa Press, Branyas ha muerto «como ella quería: mientras dormía, tranquila y sin dolor».

En el mismo mensaje, aseguran que la recordarán siempre por sus consejos y su bondad, señalando asimismo lo que ella misma les transmitió hace unos días: «Un día que desconozco, pero que está muy cerca, este largo viaje habrá terminado. La muerte me encontrará gastada de haber vivido tanto, pero quiero que me encuentre sonriendo, libre y satisfecha».

Maria Branyas, que vivía en la residencia de Santa Maria del Tura en Olot (Girona), nació el 4 de marzo de 1907 y era la persona de más edad del mundo por delante de la japonesa Tomiko Itooka—nacida el 23 de mayo de 1908—, que ahora recibirá su título de persona más longeva.

Hace unos días, su familia apuntaba en otro mensaje en X que Branyas sentía que se acercaba su hora: «Me siento débil. Se acerca la hora. No lloréis, no me gustan las lágrimas. Y sobre todo no sufráis por mí. Ya me conocéis,



La catalana Maria Branyas soplando las velas de su 117 cumpleaños. RED SOCIAL X allí donde vaya seré feliz, pues de algún modo os llevaré siempre conmigo», señaló .

Ahora, la extremeña Silveria
Martín Díaz, nacida en el desaparecido pueblo de Talavera la Vieja
se ha convertido a sus 114 años en
la mujer más longeva de España y
la novena persona de mayor edad
del mundo, según detalla el portal
LongeviQuest.

## PAPEL VERANO | SERIE

## CÓMO EDDIE MURPHY LOGRÓ QUE LOS NEGROS YA NO FUERAN LOS NEGROS DEL CINE

Sesión continua (II). 'Superdetective en Hollywood' fue un megataquillazo que cambió todo: por primera vez un afroamericano era líder y más listo que sus compañeros blancos. Fue un 'milagro' social en 1984

Por Jorge Benítez

er el negro en el cine de los 80 era el papel habitual de los pocos negros que trabajaban como actores. Se les buscaba un papel cómico, de secundario malvado o de reparto en el género de terror adolescente. En estas últimas películas cumplían una cuota en la pandilla con un rol específico: ser asesinados antes del minuto 15 de metraje.

En la era Reagan se intentó relajar la violencia racial vivida en los años 70 y para ello la industria del entretenimiento implantó una discriminación positiva con las minorías que vista hoy resulta ridículamente superficial, cuando no condescendiente. Primero en la televisión, con series del estilo de *Arnold*—aquel crío con cara de *bollycao*—, en las que siempre había un protagonista negro (pobre) que se integraba en una comunidad de blancos (ricos), y más tarde en el cine.

Todo esto cambió gracias a *Superdetective en Hollywood*, que hizo más contra el racismo que las campañas gubernamentales.

Tras el estreno este verano en Netflix de la cuarta entrega de esta franquicia, que cuenta con un Eddie Murphy sexagenario, conviene echar la vista atrás y estudiar su impacto. Los más jóvenes ven seguramente a Murphy como un tipo que lleva varias décadas sin ser gracioso y cuya relevancia queda aparcada en un armario con polillas. No saben lo grande que fue. Eddie Murphy tuvo en los años 80 un impacto en el cine comparado al de Michael Jordan en el baloncesto. No es broma.

En este proceso, Murphy lo primero que tuvo que hacer fue colocarse en la primera posición en la

de depredador sexual) y transformar la visión de la negritud en la industria del espectáculo, que quería negros, pero pocos.

Eso sólo lo podía lograr un monstruo de la naturaleza, alguien que con sólo 16 años hacía monólogos en clubes nocturnos. Siendo sólo un chaval se presentó a un casting del célebre Saturday Night Live (SNL), la referencia cómica de la televisión estadounidense, pero fue rechazado a pesar de que su prueba fue espectacular. ¿La razón? Era negro y ya tenían un negro en pantalla para hacerlo presa de los chistes de los cómicos blancos. Sólo le llamaron cuando un día hubo una vacante por enfermedad para hacer un gag. Ya no le soltarían.

«Eddie nunca pensó en complacer al público blanco del programa, eso está claro», señala el crítico cultural Bill Simmons en el libro *The Time of My Life*, de la periodista Hadley Freeman. «Sus chistes trataban de tropos e iconos específicamente afroamericanos, del gueto a James Brown, pasando por sus famosas imitaciones de Stevie Wonder. Rompió el techo blanco del programa y del racismo consolidado en EEUU en los 80, y lo hizo sin resultar

Con 16 años, Eddie Murphy se fogueaba en clubes contando chistes y cuando dio el salto a la televisión fue un ciclón

El personaje de Foley, pese a su verborrea, era asexual. El público todavía no estaba preparado para que se ligara a una blanca

parrilla de los negros. Para ello debía jubilar a dos actores afroamericanos que admiraba mucho: Richard Pryor, que se hundió en las adicciones, y Bill Cosby, estancado en un estilo hogareño y políticamente correcto con sonrisa de escayola (más bien reduccionista ni ofensivo con los negros».

En apenas unos meses ya era uno de los cómicos más famosos de América. Así que Hollywood lo fichó. Su primer papel en el cine era en principio de secundario y tenía que hacer de... negro. Murphy interpretó a un ex convicto que colabora con un policía duro y lleno de prejuicios raciales, Nick Nolte, en la persecución de un grupo de asesinos despiadados. El director (hoy tristemente olvidado) Walter Hill vio su potencial y le dejó improvisar y añadir líneas de diálogo. *Limite 48* horas fue un bombazo y sigue siendo un referente del cine de colegas policías. Murphy había despegado. Tanto que John Landis le dio un papel protagonista en Entre pillos anda el juego, una de las mejores comedias de la década, en la que tenía que hacer de... negro delincuente que se

Axel Foley (Eddie Murphy) superó a Indiana Jones en la taquilla de EEUU. cuela en un mundo de pijos blancos. Todo seguía igual.

Pero en 1984 le llegó a su agente un guión que habían rechazado Mickey Rourke y Sylvester Stallone sobre la historia de un policía de Detroit llamado Axel Foley que investiga el asesinato de un amigo en Beverly Hills.

«Por primera vez en su carrera, la raza de Murphy no define su personaje, y que eso fuera posible demuestra su estatus de superestrella y las ideas innovadoras de los productores Jerry Bruckheimer y Don Simpson», apunta Hadley Freeman. Estos productores, que lo hacían todo al alimón –desde comprarse la misma casa o el mismo coche a acostarse con las mismas prostitutas—revolucio-



## **SALUD** PAPEL VERANO

naron el cine de acción en los 80 y vieron que Murphy era un auténtico cañón.

Superdetective en Hollywood es algo más que una película de polis. Por primera vez un personaje afroamericano tenía un papel de líder. No sólo era más listo que los policías blancos que le acompañan en la trama, sino que manda sobre ellos. Eso sí había barreras en los 80 que ni siquiera Eddie Murphy podía atravesar. Por eso Alex Foley, a pesar de su verborrea y sus chistes sobre tías, es un personaje asexual.

«Esto responde a la voluntad de que el público blanco, especialmente los hombres, lo considere seguro, nada peligroso», apunta Freeman. «'¿Lo ves? No es ese tipo de negros, es uno de los buenos'. Sí, vale, es divertido y se sabe todos los clubes de streaptease de la ciudad, pero también puedes estar seguro de que jamás pondrá la mano sobre una mujer blanca, aunque esta se tumbe estando a solas con él en una cama de una habitación de hotel».

Ese era el mensaje de las películas de Murphy: ser inofensivo para los *bienpensantes*. Por eso gustaba a todos los estadounidenses.

El velero de la

Australis ante

una colonia de

pingüinos en la

ANTONIO ALCAMÍ

expedición

Antártida.

Con el tiempo esta actitud fue criticada por directores como Spike Lee, que en los 90 hacía un cine mucho más reivindicativo de la negritud americana, pero lo cierto es que Murphy hizo más que nadie con su propio ejemplo. Como sucedió

con Michael Jordan, que nunca quiso usar su popularidad para manifestarse sobre temas sociales y políticos, Murphy nunca dio un titular polémico que afectara a sus honorarios. Quizás no fue muy valiente, si bien gracias a él Hollywood dio paso a una nueva generación de afroamericanos en sus grandes producciones. Sin Murphy, Denzel Washington, Morgan Freeman y Jamie Foxx no serían las estrellas que son hoy.

Todo eso empezó en 1984 con Axel Foley, curiosamente justo cuando una joven promesa del baloncesto universitario fichaba por los Chicago Bulls sin demasiado ruido. Como Murphy, Jordan no había sido elegido el número 1 del draft de la NBA de aquel año.

## 14 NUEVOS CASOS DE ANIMALES CON GRIPE AVIAR EN LA ANTÁRTIDA

Investigación. Nuevos datos de la expedición Australis indican que la expansión del virus en la región austral es mayor de lo esperado al confirmar casos en pingüinos, palomas y lobos marinos

Por **Pere Íñigo** 

n equipo del Centro de Biología
Molecular Severo Ochoa (CBMSO) del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) ha identificado 14
nuevos casos de animales infectados
con el virus de la gripe aviar (HPAI
H5N1), lo que indica que la expansión del patógeno en
la región austral es mayor de lo esperado.

Según informa el Ministerio de Ciencia, tras el reanálisis de muestras de animales recogidas en la expedición Australis, un proyecto internacional que rastreó la presencia del patógeno en la península antártica y la zona norte del mar de Weddell se ha detectado el patógeno en nuevas especies, que incluyen pingüinos, skuas, palomas antárticas y lobos marinos.

Este hallazgo ha sido presentado en el Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), la mayor conferencia científica mundial sobre ciencia antártica que se celebra en Chile entre el 19 y el 23 de agosto. En su intervención, el equipo investigador del CSIC, liderado por Antonio Alcamí, ha expuesto los datos iniciales que confirmaban la presencia de gripe aviar altamente patogénica en muestras de skuas (págalos) y un elefante marino. A este hallazgo, se suman dos casos adicionales reportados por equipos científicos chilenos y británicos.

Además, los investigadores e investigadoras españoles han presentado nuevos datos obtenidos por Angela Vázquez, Ana Moraga, Begoña Aguado y Antonio Alcamí, que demuestran la presencia del patógeno en 14 animales, incluyendo pingüinos, skuas, palomas antárticas y lobos marinos.

«Estas muestras presentaron señales muy débiles en los ensayos iniciales realizados a bordo del velero Australis durante la expedición en la Antártida, y se consideraron negativas. Una vez las muestras llegaron a Madrid, y tras la optimización de los protocolos de PCR y la secuenciación de la zona que define el virus HPAI, se ha demostrado la presencia del virus de alta patogenicidad en estos animales», señalan los investigadores en un comunicado.

El reanálisis de las muestras recogidas en la expedición Australis ha permitido confirmar la presencia del virus HPAI H5N1 en tres nuevas especies de animales: pingüino, paloma antártica y lobo marino.

La relevancia de la identificación de pingüinos de Adelia infectados se debe a que, ya en la isla antártica Heroína, en el mar de Weddell, los científicos hallaron el pasado mes de abril una mortalidad masiva de esta especie de pingüinos con más de 500 cadáveres, por lo que la detección del virus en cuatro pingüinos sugiere que el virus de la gripe aviar podría haber causado muchas de estas muertes.

La isla Heroína fue una zona con una alta tasa de infección en la fauna, detectándose también el virus en dos skuas, tres palomas antárticas y un lobo marino. El virus también ha afectado a pingüinos en las aledañas islas Paulet y Beagle, con uno y tres nuevos casos positivos, respectivamente, en esta especie animal.

«Estos resultados cambian completamente lo que conocemos de la gripe aviar en la Antártida. El virus entró con mayor profundidad en la zona que visitamos con la expedición Australis, en la zona norte de la península antártica, donde causó mortalidades importantes en algunas colonias de pingüinos. En particular, destacan los casos positivos encontrados en la isla Heroína, una zona caliente en donde todas las especies animales estaban infectadas», destaca el científico del CBMSO en el citado comunicado.

Desde la temporada 21/22, el subtipo H5 del virus de influenza aviar empezó a mostrar una nueva y agresiva cara y desde entonces el patógeno no solo ha conseguido causar estragos en todo tipo de aves silvestres y de corral, sino que también ha logrado infectar a un gran número de mamíferos, como zorros, visones, perros, perros mapaches, gatos o leones marinos, entre otras especies.

En 2022, se confirmó su llegada a Suramérica. Y su expansión a la Antártida fue confirmada por primera vez el 24 de febrero de 2024 gracias a los descubrimientos realizados por los investigadores del CSIC Ángela Vázquez y Antonio Alcamí.

Tras el hallazgo, el pasado 13 de marzo se puso en marcha una expedición internacional a bordo del velero Australis (HPAI Australis Expedition) con la participación de los investigadores del CBMSO-CSIC Begoña Aguado y Antonio Alcamí para rastrear la presencia del virus en la región de la península antártica y la zona norte del mar de Weddell. Los resultados mostraron la dispersión de la gripe aviar de alta patogenicidad en la región austral, donde se observaron altos niveles de mortalidad en aves skuas

En julio, este descubrimiento fue seguido por la confirmación de la presencia del virus en la Antártida, por primera vez, en un mamífero marino. El equipo de investigadores españoles del CBMSO-CSIC, en colaboración con el proyecto de investigación sobre ecología de pingüinos antárticos PERPANTAR del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), hallaron el patógeno en el cadáver de un elefante marino.

«Este hallazgo ya mostraba la expansión de la enfermedad a otros grupos de animales con consecuencias desconocidas para la fauna y los ecosistemas antárticos. Ahora, los resultados que presentamos indican que el virus ya se ha transmitido a varias especies animales y es posible que cause altas mortalidades en el próximo verano austral, especialmente en pingüinos, con un efecto devastador», concluye Alcamí.

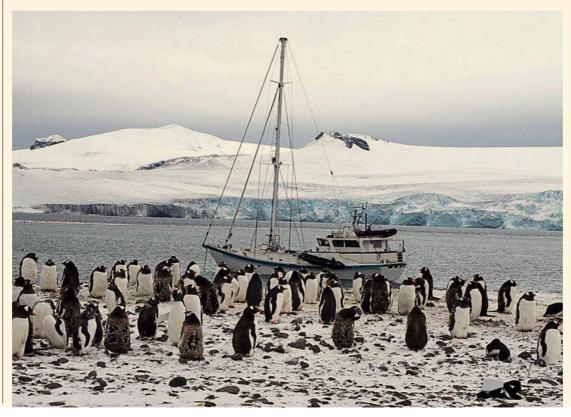

## PAPEL VERANO | SERIE



## 32 AÑOS DESPUÉS DE SU MUERTE, EL MITO DE CAMARÓN SIGUE MÁS VIVO QUE NUNCA

Museos españolísimos (III). Los visitantes se hacen fotos junto a su estatua en el Centro de Interpretación. La tocan, la besan, como si fuera un santo. El cantaor sigue siendo un referente para el pueblo gitano

Por **Silvia Moreno** (Cádiz). Fotografía de **Cata Zambrano** 

icen que Camarón de la Isla era un hombre parco en palabras por culpa de su timidez casi enfermiza, que él, cuando quería expresarse, prefería cantar, en vez de hablar. Pero en el museo que le rinde tributo en su pueblo natal, San Fernando (Cádiz), han rebuscado en todo tipo de archivos y han logrado acumular nada menos que cinco horas de vídeos en los que el artista habla de todo. Sobre su arte, el flamenco, la pureza, la heterodoxia, la vida, el pueblo

En los proyectores repartidos por el museo se puede ver al menudo artista convertido en un auténtico gigante. Aunque tampoco es necesario mostrarlo en pantallas de más de 400 pulgadas porque su arte hace años que lo convirtió en un icono colosal. Las palabras y el cante de Camarón (José Monje Cruz 1950-1992) resuenan en los

1.200 metros cuadrados que se reparten en las dos plantas del Centro de Interpretación que abrió sus puertas hace tres años en la entrada de San Fernando. Se inauguró el 2 de julio de 2021, justo cuando se cumplieron 29 años de su muerte. Costó más de 4 millones de euros y se implicaron tanto el Ayuntamiento de San Fernando como la Junta de Andalucía.

El centro está a la vera de la mítica Venta de Vargas, en la que tantas juergas flamencas se han vivido desde los años 30 del siglo pasado. Por ahí han pasado grandes de lo jondo, como Manolo Caracol, con y sin Lola Flores, La Niña de los Peines, la Paquera... Camarón empezó a cantar allí con tan sólo ocho años. Él quería ser torero, pero el cante se le daba infinitamente mejor. Su hermano lo levantaba algunas noches de la cama para ir allí a cantar, si había fiestas. Que exhibiera su voz el pequeño Camarón, un gitano rubio que llamaba la atención, era la mejor manera de ganarse una

El museo alberga verdaderas joyas, como las casetes de oro que logró el artistas con varios discos que fueron récord de ventas. Grabó 17 LP y varios recopilatorios. El más reconocido por la crítica y el que más ha influido en la historia de la música es *La leyenda del tiempo*, pero el más vendido es *Soy gitano*.

También están en el museo su mítico Mercedes blanco, sus floreadas camisas, sus zapatos, sus llamativas gafas de sol, los instrumentos que compró en sus viajes o intercambió con otros músicos, un tocadiscos y los bastones que le regalaron en su boda con *la Chispa*, que por cierto duró tres días. Y hasta sus agendas personales, que contienen todo un microcosmos de apuntes, de letras de canciones y poemas, contactos y recordatorios.

Un espacio clave está dedicado al trabajo del cantaor con el guitarrista Paco de Lucía. «Una relación enigmática los anudaba, de forma que la música que entre los dos edificaban era, más que un diálogo, una proclama de complicidad, una sutura. Los dos juntos eran la herida y los dos eran la medicina», dijo de ellos el poeta y flamencólogo Félix Grande, como se puede leer en uno de los paneles, junto a las fotos icónicas que les hizo Pepe Lamarca.

Para el periodista y escritor Juan José Téllez, biógrafo de Paco de Lucía, aquella relación fue como cuando se conocieron Lennon y McCartney, de los Beatles. «Fueron hermanos de sangre, como esos forajidos de leyenda que se atrevieron a irrumpir en el flamenco con una estética nueva, una forma distinta de decir los cantes viejos, y eso fue formidable en los nueve discos que grabaron juntos», afirma Téllez.

Decenas de familias gitanas se arremolinan en la entrada del museo un martes de finales de julio. Muchos niños y padres de familia muy muy jóvenes. Mientras hacen tiempo para que abra sus puertas, se hacen fotos junto a la estatua de Camarón. La tocan, la besan. Como si fuera un santo. Porque el cantaor era todo un referente para el pueblo gitano. Y sigue siéndolo todavía hoy, como atestigua el público que

"A Paco de Lucía y Camarón los anudaba una relación enigmática, juntos eran la herida y los dos eran la medicina"

"Cuando entraba Camarón a un festival era como si entrara el patriarca. Aquello era como un ser de otra galaxia" ver su legado desde distintos puntos del país. En vida de Camarón, había familias que le llevaban a sus hijo

acude en masa a San Fernando a

familias que le llevaban a sus hijos enfermos para que los curara, tocándolos. Un vídeo de una entrevista al artista recuerda aquellos momentos.

-Y yo, llorando, ¿cómo lo voy a curar? Lo he tocado, le he dado un beso con el mayor cariño del mundo, pero, claro, son cosas que...

-Debe ser tremendo, ¿no? Debe quedar uno un poco espantado.

-Claro, te quedas... ¡Yo qué sé! ¿Cómo vienes a mí si el único que cura es Dios?

Después, en el vídeo, habla Ricardo Pachón, amigo de Camarón y productor del disco *La leyenda del tiempo*. «Yo conviví con él mucho en festivales flamencos y cuando entraba Camarón era como si entrara el patriarca. Aquello era como un ser de otra galaxia».

En una entrevista con *El País* que se exhibe en el museo, Camarón admite, con toda crudeza, la carga que lleva por ser el patriarca de los gitanos y qué le mueve al tratar de dejar la heroína y la cocaína. «Yo, al abandonar la droga, al dejar la heroína, consigo dos cosas: recuperar a mis hijos y hacer que los gitanos no vean algo bueno en la droga, que se den cuenta de que esa forma de vivir no vale la pena». El titular del reportaje es *El Camarón se tira del 'caballo'*.

Interior

del museo

dedicado

al cantante

Camarón de la

Isla en Cádiz.

No sólo triunfó y triunfa entre los gitanos y los seguidores del flamenco. La estrella Rosalía le canta y grandes artistas como Quincy Jones o Keith Richards quedaron maravillados en sus actuaciones en Nueva York y Montreux (Suiza).

Al final de la mañana, una pareja se acerca al museo, pero ya no quedan entradas. Tendrán que intentarlo al día siguiente. El Ayuntamiento de San Fernando da por bien empleados los 215.000 euros que les cuesta al año mantener abierto el Centro de Interpretación porque en los tres años que lleva en marcha unas 150.000 personas lo han visitado. Aunque la entrada es gratuita, todos esos visitantes luego recorren el pueblo, hacen la ruta de Camarón, visitan su tumba, se alojan allí, comen en los bares..

El museo es una joya, no sólo por todo lo que allí se expone y por la riqueza que genera a San Fernando, sino por el público lo visita. Un niño se arranca a cantar flamenco cuando escucha al maestro. Todos se giran para escucharlo mejor. Se llama Manuel Torres Hernández y tiene tan sólo 11 años. Ha viajado desde Ciudad Real con su padre Rubén, su madre María, y sus cuatro hermanos para ver el legado del artista. Ninguno había nacido cuando Camarón murió hace ya 32 años. La voz del chiquillo llena de duende el espacio. El museo está vivo, como el mito de Camarón.

## TOROS PAPEL VERANO



Pase de pecho de Borja Jiménez, triunfador de la tarde de ayer en la plaza de toros de Vista Alegre. EFE

## BORJA JIMÉNEZ, VICTORIOSO, APROVECHA EL VIENTO A FAVOR DE LA FORTUNA

Semana Grande. Corta una oreja a los tres toros buenos de Gallardo (cumbre el último) y sale a hombros en un desigual mano a mano con Luque, negado en el sorteo

Por **Zabala de la Serna** (Bilbao)

orja Jiménez salió victorioso y a hombros de Vista Alegre con el viento a favor de la suerte, ofreciendo todos los registros de su tauromaquia y, fundamentalmente, la entrega para aprovecharlo. Pero también con la capacidad de ralentizarse y cuajar en el top de su medida a un toro de extraordinaria categoría de Fuente Ymbro: Tramposo escondía la verdad de la bravura. Fue el vencedor por amplia diferencia de un desigual combate con Daniel Luque, cargado de infortunio su lote y lastrada, por ende, su tarde entera.

A Borja Jiménez le cargó la diosa Fortuna su bolita. Un toro muy grande, el más pesado del sexteto, pero humillador y con fijeza y noble aire. Mejor en el embroque que en los finales de muletazo, cuando se aflojaba en su empleo. O se aburría. BJ lo entendió, siempre la muleta al hocico. Tal y como le telegrafiaba Julián Guerra desde la barrera. A plaza casi vacía su dictado hacía eco. No es de recibo. Obedecía su pupilo. Ligando la series en faena fundamentalmente diestra, con dos cierres hacia tablas y bien resuelta con la espada. Oreja. Tendría más peso la siguiente, cuando se pidieron las dos en un exceso de entusiasmo. Borja Jiménez, a cambio, se paseó dos vueltas al ruedo. Estamos en Bilbao, caray, no en Bollullos del

Ese sentido de estar en plaza de primera categoría sí lo tuvo Borja para darlo todo. Y así otra vez había marchado a la puerta de toriles (sic), más airosamente librada la larga cambiada. Un saludo mixto por chicuelinas, la emoción del jaleo y la revolera. El fino toro de Ricardo Gallardo se estiraba en los engaños, transmisión y movilidad, alguna vez que otra por dentro. Toro emotivo. Bueno, por tanto, en ese sentido. Hubo sensación de mano a mano en el intercambio de quites como si fueran golpes. Por gaoneras Luque, por chicuelinas, otra vez, Jiménez. Que se entregó por entero. Desde los doblones sobre la mano derecha. Trepidante el ritmo de la obra, impuesto por el fuenteymbro sin desgaste. Meritoria la ligazón. Un lío en su broche, cierto barullo. Determinación también a la hora de matar.

Reservaba el destino para el toreo de Espartinas el toro de la corrida, el de más clase y son. Superior este Tramposo al anterior, de nombre Histérico. El ritmo de la bravura cara, que es otro ritmo. De abrirse y volcarse hasta el final. Borja Jiménez, que repitió por tercera vez a la puerta de toriles -un decir tan lejos como se pone-, lo toreó despacio y relajado en el inicio de faena. Luego, se despatarró, más roto, siempre a compás del toro. Y por ese palo de la despaciosidad se desbordó la faena en su izquierda, arrastrada la muleta. Hasta detrás de la cadera los naturales. ¿Cuántos Borjas Jiménez caben en Borja Jiménez? En verdad cuajó en su medida a Tramposo, recordando mucho a la faena a Dulce de San Isidro. Pinchó una vez antes de cobrarse la estocada. De las dos orejas pasó a una. Suficiente para salir a hombros según el Reglamento Vasco, que obliga a dos en un mismo toro o en su defecto «tres en un mismo espectáculo».

Había saltado un torazo castaño como apertura de la corrida de Fuente Ymbro –muy ofensiva por delante, y desigual de hechuras y remates–, uno de los cuatro cinqueños del envío –1°, 3°, 5° y 6°–, una fachada imponente, despampanante cabeza, cuajo por todos lados,

culata de Rubens. Pero era la fachada de un edificio en derribo. El poder quebrado. Puede que el toro, más allá de lo que traía o no de casa, se dañase además de salida. Tan agarrado al piso, y el piso tan duro. Esos derrapes de los cuartos traseros. Tenía un buen fondo; había que llegar a él con dotes de equilibrista. Luque anduvo sembrado. De tacto y trato. De la templanza, que es el conocimiento de que la abundancia viene de tener lo esencial. Interpretó las alturas para afianzarlo, y lo toreó con pulso. Leyó perfecto que el fuenteymbro descolgaba más por la izquierda, lo hacía mejor. Con su estilo. DL lo mejoró en todo, y la embestida acabó siendo pareja. Creciente la faena. Los cambios de mano fueron superiores; los derechazos empataron. El sitio exacto hasta las luquecinas. La fragilidad del toro subyacía, y apareció en el momento más inoportuno, cuando tocó abajo en el preciso momento del volapié: perdió el animal las manos y el matador de Gerena, trastabillado, como quien no encuentra apoyo al ir a apoyarse, enterró y sacó en el mismo trance la espada. Un metisaca accidental y letal que penalizó la presentida recompensa.

La suerte volvió a negarle a
Daniel Luque la mayor con un
toro descaradísimo de cuerpo
inane pero, sobre todo, reparado
de la vista. Oteaba el horizonte,
perdía siempre el objeto. Luque lo
hizo saber con varios gestos. No
volvió la espalda a la pelea.
Únicamente obtuvo deslucidas
respuestas. No sólo en los ojos del
toro los defectos.

Luque terminó de hundirse con un quinto que tampoco valió, defendiéndose. Ya se le sintió resentido en la moral. Hacía 12 años que no pisaba Vista Alegre, y no lo pudo hacer con una suerte más esquiva. Ni peor colocado. Pero esto ya va en coherencia con toda su temporada.

#### FUENTE YMBRO / Daniel Luque y Borja Jiménez

PLAZA DE VISTA

ALEGRE. Martes

20 de agosto de 2024. Tercera de feria. Un cuarto de entrada. Toros de Fuente Ymbro, cuatro cinqueños (1º, 3º, 5º y 6º); muy ofensivos, desiguales de hechuras v remates; destacaron el extraordinario 6º, el emotivo 4° y el buen 20 sin finales; de buen estilo pero frágil o dañado el 1º; no valieron el cegato 3º ni el defensivo 5º.

DANIEL LUQUE, DE NAZARENO Y ORO. Metisaca accidental (saludos). En el tercero, pinchazo hondo y estocada corta perpendicular (silencio). En el sexto, pinchazo y estocada (silencio).

BORJA JIMÉNEZ, DE GRIS PERLA Y ORO. Estocada recibiendo (oreja). En el cuarto, estocada algo tendida (oreja, petición y dos vueltas al ruedo). En el sexto, pinchazo y estocada (oreja). Salió a hombros.

#### **TRIUNFADOR**

#### PABLO AGUADO, CONCHA DE ORO DE SAN SEBASTIÁN

Por **Zabala de la Serna** 

ablo Aguado ha acaparado todos los premios de la reciente Semana Grande de San Sebastián, el que lo distingue como el triunfador de la feria y el que lo declara autor de la faena más artística de la misma, la prestigiada y codiciada Concha de Oro. La obra al toro Violeta de Núñez del Cuvillo, el pasado 17 de agosto, que cautivó a público y jurado le valió el trofeo homónimo del famoso premio de festival de cine donostiarra; las tres orejas que cortó como cómputo global le alzaron como vencedor de todo lo demás.

Aguado, que ya cosechó en julio el premio Ciudadela de Pamplona a los mejores naturales de los Sanfermines, ha adquirido una seguridad con la espada que, según sus propias palabras, se transmite a toda su tauromaquia. Como no podía ser de otro modo. Está feliz con la Concha de Oro: «No hace falta que entre en tópicos, pero sinceramente estoy muy contento. Todos sabemos lo que significa ir a una feria de primera categoría como San Sebastián, con esa responsabilidad que implica, y que se den la cosas y poder cortar tres

Pablo Aguado está echando un buen verano, y eso señala a la espada como punto de inflexión en su temporada: «Estoy cogiendo seguridad con la espada, que no la tenía. Y gracias a eso la seguridad se está transmitiendo a todo. La ilusión también. Voy a los sitios de otra manera, no pensando constantemente en cuando llegue el momento de coger la espada. Alguien dijo una vez que la cogía como un higo chumbo, con ese



Torero remate de Pablo Aguado en San Sebastián. EFE miedo». Se ríe el sevillano, despreocupado, a punto de afrontar, «también ilusionado», el compromiso de Bilbao el próximo viernes, en la tarde en de la despedida de Enrique Ponce de su feudo, al lado de Roca Rey.

## PAPEL VERANO LOC



## ROSALIE: LA MUJER QUE DEJÓ A DELON POR EL RIQUÍSIMO ALAIN AFFLELOU

Ex modelo. Madre de dos hijos del actor, lo abandonó por Alain Afflelou. Después tuvo una relación con un banquero. Ahora escribe novelas

Por **Laura Gatica** 

n 1987, Rosalie Van Breemen, de apenas 21 años, llegó a París con la ilusión de iniciar su carrera de modelo. Sin embargo, ese sueño se vio interrumpido cuando conoció a Alain Delon, que entonces tenía 52 años, y la convenció de presentarse como una de sus cantantes de fondo para el video de *Comme au cinéma*. No está claro si en ese encuentro nació el amor, pero lo cierto es que iniciaron una relación que duró 15 años y de la cual nacieron dos hijos: Anouchka (33), su favorita y heredera del 50% de su fortuna, a quien Delon describió como la «mujer de su vida», y Alain-Fabien (30), que siguió los pasos de su padre en la actuación y estuvo envuelto en un lío de drogas donde resultó herido por balas.

«¿Quiere hablar de su ruptura con Rosalie?», le preguntaba a Delon la periodista Catherine Schwaab de *Paris Match*. «Tuve una hija a los 55 y un hijo a los 59. Soñé con eso toda mi vida. Son mi fuerza, mi equilibrio, mi parte indestructible. Y un día, eso se esfumó», afirmaba el actor, quien además justificaba la ruptura con la exmodelo y evindenciaba su buena relación: «Es, por cierto, una cuestión generacional, nos separan 32 años. Cuando tenía 20, Rosalie me dio sus mejores años. Como contrapartida...; Ella ahora quiere recuperar su vida!»

Aunque la pareja señalaba sus diferencias como la principal razón del divorcio, los rumores apuntaban a que el motivo era un tercero en discordia. En concreto, un empresario multimillonario de la industria óptica que tenía un aspecto en común con el galán: su nombre, Alain. En 2002, el mismo año de la ruptura con el actor, Rosalie se casa con Alain Afflelou. Sin embargo, el amor no prosperó, y se separaron en 2008. Inspirada por esta experiencia, escribió el libro *Cómo superar un divorcio y hacerte famosa*.

Un año después de la ruptura con Alain Afflelou, la exmodelo conoció a quien sería su último amor, el banquero de inversiones Robert Frank Agostinelli, con quien mantuvo una relación hasta 2013. Actualmente, Rosalie no ha dado indicios de un nuevo romance, pero está dedicada a su trabajo como periodista y escritora, además de subir contenido a sus redes sociales.

Si bien Van Breemen ingresó a la universidad para estudiar periodismo, su vida dio un giro cuando ganó el concurso neerlandés *Miss Panorama*. Luego, un cazatalentos la descubrió y la llevó a París para trabajar durante tres semanas, pero no regresó a su natal Holanda. Posteriormente, se convirtió en la primera *Miss World University* en Seúl, Corea del Sur, en 1986. La exmodelo supo aprovechar su fama y se convirtió en presentadora. Así es como conoció a Alain Delon y congeló su carrera de modelo.

Actualmente, Van Breemen es periodista en los Países Bajos y escribe para revistas como Margriet, Grazie, Elsevier, entre otras. En 2009, publicó su primera novela, Pour le Meilleur et pour l'Avenir (Para mejor y para el futuro), seguida de En ze leefde nog lang en gelukkig (Y ella vivió feliz para siempre) en 2010.

También trabajó como jurado y entrenadora en las cinco temporadas de *Holland's Next Top Model*, y participó en el polémico *reality show* estadounidense

#### El actor francés justificó la ruptura con Van Breeman: "Es una cuestión generacional, nos separan 32 años"

Ex-Wives Club, donde asesoró y apoyó emocionalmente a mujeres divorciadas. El programa estuvo al aire entre 2007 y 2013.

Aunque la escritora aún no se ha referido a la muerte de su exmarido, publicó en Instagram una imagen el 29 de julio junto a Delon, acompañada de un mensaje: «Él me había elegido, desde el primer día, tal como yo lo había elegido a él...».

Alain Delon y Rosalie Van Breemen en la Paris Fashion Week del año 2012, época en la que ya solo compartían amistad. El vínculo duró hasta la muerte del actor. GTRES

Stella del

Carmen

Gruszynski

de Semana

Santa. GTRES

Banderas y Alex

disfrutando de

las procesiones

#### STELLA DEL CARMEN

#### LA HIJA DE BANDERAS SE CASA CON SU AMIGO DEL COLEGIO

Por Luis Fernando Romo

oy a pasar todo el tiempo con mi persona favorita en el mundo», ha escrito Stella del Carmen Banderas (27) junto a una foto que muestra su mano con un anillo de oro y un gran diamante talla esmeralda.

Mirándola dulcemente se encuentra Alex Gruszynski.
De esta manera tan romántica, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith anunció ayer su compromiso ante el que reaccionó Melanie: «¡Os quiero mucho a los dos! ¡Enhorabuena otra vez!». De momento, el actor no se ha pronunciado.

Sin duda, el lugar donde se celebró la pedida fue de lo más romántico ya que eligieron Wagon Wheel School, la escuela angelina donde se conocieron cuando eran muy pequeños. Aquella tierna amistad se fue transformando en complicidad y con el devenir de los años se enamoraron. El argumento parece de película.

En el Instagram de Stella se puede apreciar una colección de fotografías desde que ambos eran unos críos. Empezaron a salir en 2015, pero cuatro años después se distanciaron y volvieron a retomar la relación el año pasado. En ese impás, la nieta de Tippi Hedren empezó a salir con Eli Meyer, ejecutivo en Netflix e hijo de Ronald Meyer, que continúa siendo uno de los hombres más poderosos de la industria porque fundó la Creative Artist Agency, una de las más potentes.

Desde el principio, los Banderas-Griffith y los Gruszynski han apoyado a este pareja. Siempre tremendamente discretos porque Stella es consciente de lo que es la fama desde la cuna, de tanto en tanto cuelga imágenes en sus redes junto a su pareja,



pasando las navidades en Aspen o en España, donde hace unos meses el joven se quedó impresionado por la Semana Santa.

Alex Gruszynsky estudió Business Administration en una universidad privada de Carolina del Norte e hizo un máster en la escuela de negocios de la Universidad de California del Sur donde se especializó en el ámbito financiero. Gran enamorado del cine, tras trabajar en varias empresas del sector, le contrataron en la William Morris Endeavor en el departamento de cine y hace dos años fundó su propia empresa llamada Nova, una especie de *Infojobs* dedicada a fomentar contactos en la industria. Stella, tras empezar Literatura y Arte en la Universidad de Nueva York se dio cuenta que aquello no era lo suyo y también se fue a estudiar Cine a la Universidad del Sur de California.

Han vuelto de unas vacaciones veraniegas perfectas ya que han estado navegando a bordo de un velero por algunas islas griegas.

## EL CORREO DE BURGOS É



Miércoles 21 de Agosto de 2024. Número: 8.983. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO DE BURGOS

## Muere un joven en Valdenoceda en la zona de baño del Ebro, el segundo ahogamiento de este verano

El fallecido era un joven de 22 años que se bañaba junto a su hermano • Hallaron el cuerpo en el fondo

#### El Geofest llena las iglesias de la Lora por encima de «sus expectativas»

BURGOS

Si se compara con grandes festivales, la cifra de 860 espectadores, se queda corta. Pero si setiene en cuenta que el Geofest se desarrolla en pequeñas localidades de una zona con poca población, se puede hablar de éxito. Pág. 7

#### El dinosaurio de huesos de aire que une la Patagonia con Salas

Página 6

Segunda muerte por ahogamiento en las zonas de baño de la provincia de Burgos este verano. Ambos entre las aguas del río Ebro. En esta ocasión la zona de baño de Valdenoceda es el lugar donde un varón de 22 años, que se encontraba en la zona con su hermano, perdió la vida por ahogamiento. El suceso se produjo en una zona de baño habitual y tranquila, pero que tiene un rincón, que según los vecinos antes tenía una pequeña isla, con «corrientes que hacen remolino», explicaban a este periódico. El 112 recibió la llamada hacia las 14 horas de la tarde de ayer de que un varón se estaba ahogando en el río que «han intentado acceder a él pero que habían dejado de verle y no le localizan». A pesar de las corrientes, que en la superficie no son igual que en la parte del fondo, y el miedo a que el agua lo hubiera llevado más allá de la presa, que está a 500 metros, el cuerpo a penas se había movido de la zona. Estaba en el fondo y los bomberos lo acerca-



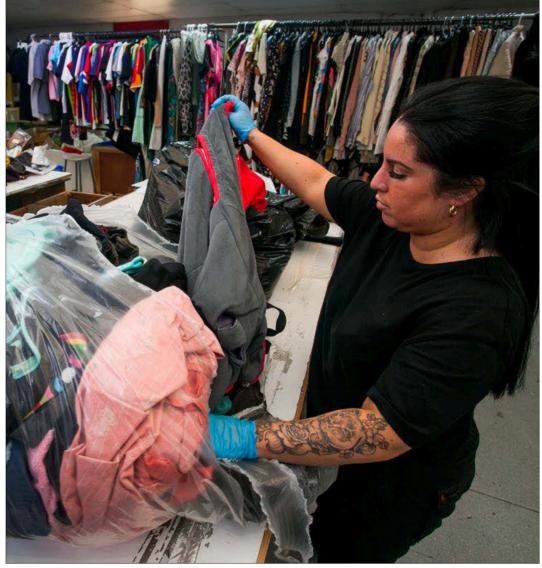

Una empleada de la empresa de inserción Embico, de Cáritas, en pleno proceso de selección de la ropa. T. ALONSO

## Burgos supera la media nacional de contenedores para reciclaje textil

Cumple la ratio óptima de un contenedor de textil por 1.500 habitantes/Los 60 de la red municipal se suman a los 45 de Cáritas y a los 18 de Fundación Lesmes

BURGO

La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular determina que los ayuntamientos deberán poner los medios para facilitar la recogida separada de residuo textil antes del 31 de diciembre de 2024. Burgos se adelantaba a tal requerimiento al incorporar en 2023 contenedores para este fin en la red municipal de depósito de basuras, mediante el contrato adjudicadoa Urbaser. En suma Burgos cuenta con 123 puntos de recogida, uno por cada 1.418 habitantes.

Pág. 2

## La polémica por la planta de biogás de Fuentelcésped deriva en vandalismo

Denuncian a un concejal al que acusan de haber pinchado las ruedas del coche de una detractora

ARANI

La presidenta de la Asociación Amigos de Fuentelcésped ha denunciado a un concejal del Ayuntamiento por haberle pinchado, presuntamente, las ruedas de su coche. Según explica la propia Mar Serrano Antón, una persona fue testigo de

los hechos y apuntó la matrícula del vehículo que coincide con la del edil. Además, ha denunciado al padre de este por amenazas y coacciones. «Nosotros somos gente pacífica, solo estamos luchando contra la planta de biogás, pero no queremos problemas con nadie», afirmó. Pág. 7

#### **DEPORTES**



Aparejadores irá «aportodas» para repetir los éxitos del curso pasado

Página 14

# La ciudad cumple la ratio óptima de un contenedor de textil por 1.500 habitantes

• Los 60 de la red municipal se suman a los 45 de Cáritas y a los 18 de Fundación Lesmes, que también gestiona los primeros • En toda la provincia ambas entidades recogieron 622 y 280 toneladas en 2023

#### L.BRIONES BURGOS

La Ley7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular determina que los ayuntamientos deberán poner los medios para facilitar la recogida separada de residuo textil antes del 31 de diciembre de 2024. Burgos se adelantaba a tal requerimiento al incorporar en 2023 contenedores para este fin en la red municipal de depósito de basuras, mediante el contrato adjudicado a Urbaser. Así, los 60 depósitos de la red municipal, instalados en las llamadas islas ecológicas cuya gestión delega la empresa responsable en la Fundación Lesmes, se suman a los 18 propios que esta misma entidad tiene en la ciudad y alos 45 de Cáritas, la organización diocesana que recibe el grueso de las prendas retiradas por los burgaleses.

En suma, por tanto, Burgos cuenta con 123 puntos de recogida, uno por cada 1.418 habitantes, ratio que cumple las recomendaciones de los expertos del sector, tal y como señalan las distintas guías sobre la aplicación de la citada norma, que consideran óptimo todo dato entre los 1.000 y los 1.500 vecinos por contenedor.

Mejora así la media nacional, que se eleva a uno por cada 2.302 habitantes, y se aproxima a la realidad francesa, donde la ratio es de 1.444.

Con los deberes hechos, pues, se presenta la capital burgalesa, que aporta buena parte de las 900 toneladas de ropa recogidas solo en 2023 por ambas organizaciones sociales.

La memoria anual de Cáritas refleja que la entidad recuperaba en concreto 622.000 kilos, una cifra ligeramente inferior a las de años anteriores. Raquel Saiz, responsable de la empresa de inserción Embico -que engloba el proyecto Moda-Re y el cátering El Gusto-, reconoce el descenso y lo achaca a dos factores, principalmente, a los que se suma la cercanía de la red municipal de contenedores de residuo textil de reciente creación.

#### MENOS RENDIMIENTO

Saiz incide en el ocaso del boom provocado por la pandemia, cuando, confinamiento mediante «todo el mundo hizo limpieza de los armarios». Completa el listado de razones el auge de las plataformas online de venta de ropa de segunda mano, que facilitan sacar beneficio de las prendas que ya no se van a utilizar.

Aunque a priori el descenso de la ropa desechada podría tener una lectura positiva, «siempre que se trate de ejercer un consumo responsable y reutilizar, más allá del proveedor al que se le adquiera», este cambio reciente tiene también sus efectos negativos. Y es que la ropa que llega está en peo-

res condiciones, «lo que hace más costoso el procedimiento, pues hay que revisar mucha más cantidad para poder recuperar lo que esté en uso tanto para entrega social como para vender», explica Saiz, para detallar que en su caso el rendimiento -es decir, el volumen de textil reutilizable- ha bajado del 12% o 13% a un 8% o 9%.

Apenas una parte de las toneladas recabadas por Cáritas se procesan en Burgos, Embico cuenta con una plantilla para estas labores de 25 personas, que se encargan del triaje de las prendas y de derivar aquellas que no se puedan recuperar a otras plantas que la organización tiene en España para emplear esos tejidos en otros fines como la elaboración de trapo industrial o, incluso, 'rescatar' las fibras y cerrar el círculo, dando lugar a nuevas materias primas totalmente recicladas. Este es el gran reto de futuro y ya hay avances y colaboraciones con marcas como Inditex o Mango.

Fundación Lesmes, por su parte,

ha visto crecer de manera notable la ropa que gestiona, al asumir de la mano de Urbaser la recogida de los contenedores del servicio municipal. Se disparaban así las 90 toneladas de los ejercicios previos a las 280 de 2023. «Hasta el año pasado no hacíamos tratamiento alguno y vendíamos el total a algún mayorista con medios para realizar el necesario triaje, pero ya hemos empezado a seleccionar para vender prendas de segunda mano en nuestra tienda La Circular», in-

dica Goretti Mahamud, gerente de la empresa de inserción GRM, convencida de que el incremento y la mayor proximidad de los depósitos al ciudadano gracias a la red de islas ecológicas va a facilitar que la gente «tome conciencia» de la importancia de reciclar el textil.

Las cifras de recogida de ambas entidades se refieren al total de la provincia, donde Cáritas supera el centenar de contenedores y Fundación Lesmes llega a 42.



Una empleada de la empresa de inserción Embico, de Cáritas Burgos, en pleno proceso de selección de la ropa recogida. TOMÁS ALONSO

## La creciente demanda anima a las organizaciones sociales a impulsar sus tiendas de segunda mano

Cáritas no descarta reubicar en una zona comercial alguna de las que tiene en la capital, como hacía en Miranda, y Fundación Lesmes planea abrir una solo de ropa

#### L.B. BURGOS

Sea por concienciación, sea por moda, la demanda de ropa de segunda mano crece en Burgos. Dan fe de ello las dos organizaciones sociales responsables de su recogida y posterior selección.

Cáritas es la veterana en estas lides en la capital, donde cuenta con dos tiendas Moda-Re (antes Arrropa, en las calles Salamanca y Luis Alberdi) en las que sí se ha percibido la incorporación de nuevos clientes, según precisa la responsable de la empresa de inserción social Embico, Raquel Saiz.

Incipiente es la experiencia de Fundación Lesmes en tal ámbito, pero exitosa. La llegada de prendas «casi nuevas y algunas con etiqueta» animaba a la empresa de inserción de la entidad, GRM, a probar suerte con estos productos en su tienda La Circular: «Vendemos ropa y calzado higienizado, además de complementos y ya nos planteamos abrir una tienda propia exclusivamente con género textil.», anuncia su gerente, Goretti Mahamud, empeñada en avivar el cambio de mentalidad que detecta en la sociedad burgalesa. «Y no solo en la gente joven, a la que se sue-

len atribuir este tipo de hábitos, también en personas mayores», añade, para avanzar, como pista, que ese nuevo establecimiento podría ubicarse en la zona sur, que carece de oferta en este ámbito.

Si bien Cáritas no se plantea crecer, de momento, sí sopesa replicar en la capital burgalesa el salto dado ya en Miranda de Ebro, donde trasladaban su tienda a un entorno más accesible y comercial. «Es una opción que está en estudio», confirma Saiz, para señalar que todas las aperturas recientes de la organización en distintos puntos del país han si-

do en espacios de compras con afluencia y en locales con visibilidad.

#### **BOLSAS MARCADAS**

En todo caso esas estanterías presentes y futuras se han de nutrir con las aportaciones ciudadanas. Dado el aumento de textil en peores condiciones, Saiz recomienda, por aquello de facilitar una selección en ocasiones inabarcable, marcar las bolsas de prendas que puedan recuperarse para entrega social o para venta. Todo el textil es bienvenido, pero un pequeño gesto puede facilitar dar la segunda vida que la ropa merece.



Imagen de archivo de un control de drogas y alcohol en la provincia de Burgos. TOMÁS ALONSO

## La DGT intensificará esta semana los controles de alcohol y drogas

La Guardia Civil refuerza la vigilancia de las carreteras burgalesas «ante la multitud de fiestas patronales» / El año pasado esta campaña permitió 'cazar' a 18 infractores

BURGO

Al volante, cero alcohol y cero drogas. Este archiconocido mensaje resonaba una vez más en la presentación de la nueva campaña con la que la Dirección General de Tráfico (DGT) intensificará los controles en las carreteras burgalesas e informará del riesgo que supone conducir bajo los efectos de estas sustancias.

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, junto al jefe provincial de Tráfico, Raúl Galán, y el capitán del subsector de tráfico de la Guardia Civil, Juan Antonio Jiménez, se desplazaban a Sarracín para explicar que durante toda la semana los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías locales que se sumen a la campaña, reforzarán la vigilancia en este aspecto en unas fechas en las que se celebran multitud de fiestas patronales por toda la provincia.

De la Fuente señalaba que «pa-

ra que todos disfrutemos de estos días de ocio y descanso es importante insistir en que alcohol y drogas nunca pueden ir unidas con ponerse a los mandos de cualquier tipo de vehículo». En este sentido, alertaba de que, «aunque nos creamos en pleno uso de nuestras facultades físicas y mentales, con la ingesta de alcohol estamos multiplicando el riesgo de sufrir un siniestro de tráfico», por lo que hacía un llamamiento «a ser conse-

cuentes e impedir que personas que hayan bebido conduzcan, y en todo caso, nunca ir en un coche con dichas personas».

Además, recordaba que «el alcohol no solo está relacionado con una mayor accidentalidad, sino que también repercute en una mayor mortalidad, al ser un factor relacionado con un peor pronóstico en las lesiones sufridas».

Por su parte, el jefe provincial de Tráfico, Raúl Galán, indicaba que «campañas como esta siguen siendo importantes, ya que el consumo de este tipo de sustancias sigue siendo, año tras año, uno de los tres factores principales de riesgo en los siniestros de tráfico, tanto en los mortales como en los siniestros con víctimas». Aclaraba también que, aun con tasas de alcoholemia dentro de los márgenes legales permitidos, nuestro nivel de riesgo de accidente puede verse incrementado, «por lo que la única tasa segura es 0,0%».

Por todo ello, con el objetivo de avanzar en la prevención de la siniestralidad en carretera, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil establecerán diferentes puntos de control en todo tipo de carreteras y a cualquier hora del día con el objetivo de evitar que personas que hayan ingerido alcohol o hayan consumido drogas circulen por las carreteras.

Los resultados de anteriores campañas confirman su necesidad. Y es que las 2.731 pruebas desarrolladas entre el 14 y el 20 de agosto de 2023 de en la provincia de Burgos, servían para cazar a 14 conductores, lo que representa el 0,57% del total. En el apartado de drogas, se realizó el test a 29 personas, con un saldo de 4 positivos, lo que equivale al 13,79%. Además, hay que señalar que el alcohol y las drogas estaban presentes en al menos dos de los ocho accidentes mortales registrados en la provincia de Burgos a lo largo de este año.

Desde Subdelegación del Gobierno incidían además en que, tal y como se desprende de la memoria 2023 de Hallazgos Toxicológicos en Víctimas de Accidente de Tráfico, elaborada por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses con la colaboración del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, más de la mitad (53,6%) de los conductores fallecidos en carretera en 2023 sometidos autopsia y a un análisis toxicológico dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos, aisladamente o en combinación, un porcentaje que un año más aumenta con respecto al año anterior.

## Recuperan un cuerpo de una fosa común de la Guerra Civil en Rebolledo de la Torre

Está junto a la carretera BU-V-6214, un punto conocido como Vallezarce

RURG

La Coordinadora para la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos ha informado de que han aparecido los primeros restos humanos que se buscaban en la localidad de Rebolledo de la Torre, al noroeste de la provincia. La búsqueda se está llevando a cabo con las tareas de prospección, localización y exhumación de los restos humanos pertenecientes a víctimas de la represión franquista cometida durante la Guerra Civil Española.

Este en concreto está en el ki-

lómetro 16,700 de la carretera BU-V-6214, el término conocido como Vallezarce, en el municipio de Rebolledo de la Torre, situado en el extremo noroccidental de la provincia de Burgos, a menos de 5 km del límite con la de Palencia y a 21 km de Aguilar de Campoo. Tras la localización de los restos esta fosa podrá añadirse al listado de este tipo de enterramientos en la provincia de Burgos en el que se relacionan 80 documentadas.

La Coordinadora para la Recuperación de la Memoria ha informado a través de un comunicado que recoge Europapress que los trabajos empezaron el pasado lunes 19 de agosto y ha celebrado «ya han dado sus frutos» con el hallazgo de estos primeros restos. «Continuaremos con la exhumación a lo largo del día y hasta que sean recuperados en su totalidad», ha señalado.

Según los datos en poder este colectivo, varios cuerpos de personas represaliadas pueden yacer enterrados en una fosa común ubicada en la parcela. Este proyecto cuenta ya con todos los permisos necesarios para su ejecución.



Primeros restos de una fosa común en Rebolledo de la Torre. ECB



La imagen muestra la zona de baño del Ebro en Valdenoceda en la que se ahogó el joven. L. V.

## Muere un joven en el Ebro en Valdenoceda, el segundo ahogamiento este verano

El fallecido era un joven de 22 años que se bañaba junto a su hermano/ Los bomberos hallaron el cuerpo en el fondo, cerca de donde se hundió

#### M. CASADO BURGOS

Segunda muerte por ahogamiento en las zonas de baño de la provincia de Burgos este verano. Ambos entre las aguas del río Ebro. En esta ocasión la zona de baño de Valdenoceda es el lugar donde un varón de 22 años, que se encontraba en la zona con su hermano, perdió la vida por ahogamiento.

El suceso se produjo en una zona de baño habitual y tranquila,
pero que tiene un rincón, que según los vecinos antes tenía una pequeña isla, con «corrientes que hacen remolino», explicaban a este
periódico. El 112 recibió la llamada
hacia las 14 horas de la tarde de
ayer de que un varón se estaba ahogando en el río que «han intentado acceder a él pero que habían dejado de verle y no le localizan».

El centro de emergencias dio aviso a la Guardia Civil, Bomberos de Burgos y de Miranda de Ebro. Acuden los segundos pero tardaron una hora en llegar hasta el lugar del siniestro. Cuatro efectivos ras-

trearon el río, dos en una barca trasladada para realizar la búsqueda, y dos a nado.

A pesar de las corrientes, que en la superficie no son igual que en la parte del fondo, y el miedo a que el agua lo hubiera llevado más allá de la presa, que está a 500 metros, el cuerpo a penas se había movido de la zona. Estaba en el fondo y los bomberos lo acercaron a la orilla. Hasta el lugar, el servicio de Emergencias Sanitarias del Sacyl envía un helicóptero medicalizado y se traslada también el equipo médico del centro de salud de Villarcayo que confirma el fallecimiento.

La Guardia Civil se hacia cargo de realizar el atestado, aviso al juzgado correspondiente. No hay indicios de causa violenta del incidente aunque se realizará una autopsia al cuerpo en el día de hoy como dictamina el protocolo.

Esta es una zona de baño muy frecuentada. En concreto, en el momento del suceso varias personas disfrutaban de la jornada. El joven fallecido estaba con su hermano y en el lugar había más personas algunos con tabla de padel surf y con piragua pero nadie pudo hacer nada por auxiliar al joven.

Es el segundo fallecido en las aguas de Burgos este verano tras el siniestro que se llevó la vida de un joven tutelado en el embalse del Ebro en Arija el primer día de agosto. El joven, de unos 17 años, había acudido con otro grupo de menores del centro Loiu de Vizcaya y unos monitores a pasar la jornada en la Playa de Arija, junto al embalse del Ebro. Mientras el grupo montaba las tiendas de campaña, algunos habían acudido al pantano para bañarse. Hacia las 14 horas se alertaba de que a uno de los menores se le había perdido la pista cuando se habían metido al agua. No seria hasta última hora de la tarde cuando el Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil localizaba el cuerpo.

# Luz verde a las casi 300 ayudas de Diputación a bares y comercios rurales

Sólo benefician a empresarios de pueblos en los que haya dos establecimientos o menos

#### BLIDGO

Los emprendedores rurales de los pueblos más pequeños y con menos servicios de la provincia de Burgos, aquellos en los que estén funcionano un máximo de dos establecimientos, sean bares o comercios de cualquier clase, podrán acogerse a la línea de ayudas que ha dispuesto la Diputación Provincial para «apoyar al sector de la hostelería y del comercio minorista, mejorar y garantizar su viabilidad en el medio rural».

A tal fin destina una partida de 404.000 euros que se repartirán en régimen de concurrencia competitiva entre los solicitantes. Los elegidos obtendrán una ayuda única y lineal de 1.400 euros, lo que supone que el total de beneficiarios será de 288 en función del presupuesto consignado.

Con estos fondos se pretende colaborar desde la Diputación en el sostenimiento del

empleo de calidad en el medio rural por lo que se han dirigido a subvencionar de forma incompatible entre si los costes de Seguridad Social que se hayan abonado bien por parte del trabajador autónomo titular del establecimiento o bien por parte de alguno de sus empleados si los tuviera.

Para ahondar en la mejora de las condiciones laborales de este tipo de establecimientos en el medio rural, la medida va dirigida exclusivamente a los posibles beneficiarios que tengan su negocio en un pueblo de menos de 20.000 habitantes, que son todos los de la provincia, ya que sólo las ciudades de Burgos, Aranda y Miranda sobrepasan esa cifra de población.

Pero la Diputación estrecha aún más el foco de esta subvención

y la ciñe de manera exclusiva a aquellos empresarios que estén instalados en pueblos en los que sólo haya dos establecimientos funcionando. Sean dos bares o dos tiendas o uno de cada. Y, además, lo tiene en cuenta a la hora de valorar en las puntuaciones a la hora de conceder la ayuda y concede más puntos a los solicitantes que sean el único establecimiento del pueblo.

A mayores, cuanto más pequeño sea el pueblo, más puntos recibe el solicitante en el baremo



Un bar en el pueblo ribereño de Fuentenebro. L. V.

de estas ayudas.

Así, en función de la cantidad de habitantes, se asignan diferentes puntos y así los posibles beneficiarios de localidades que tienen entre 1 y 200 habitantes reciben cuatro puntos, mientras que aquellos que tienen su negocio en pueblos con una población entre 201 y 400 habitantes obtienen tres puntos. Aquellos con una población de entre 401 y 600 habitantes reciben dos puntos y finalmente, las localidades con más de 600 habitantes obtienen un punto.

El plazo para que los interesados formalicen la solicitud de ayuda es de cuarenta y cinco días naturales que empezaron a contar el pasado 2 de agosto, con lo que tienen hasta el 16 de septiembre para completar el trámite ante la Diputación.



Únete a nuestra página de Facebook y tendrás en tu muro personal al momento las informaciones más relevantes de la jornada.

Las noticias son tuyas.





Fidel Torcida con investigadores en una de las estancias en Villa del Chocón analizando los restos del rebaquisáurido. ECB

## El dinosaurio de huesos de aire que une la Patagonia con Salas

El Colectivo Arqueológico Paleontológico de Salas participa en el estudio que define una nueva especie de rebaquisáurido como Demandasaurus Darwini

#### MARTA CASADO BURGOS

Un nuevo gigante asoma en el universo de los dinosaurios de hace millones de años. Está radicado en Argentina, en la localidad de El Chocón, y pertenece al grupo de rebaquisáuridos gigantes que hace 90 millones de años paseaba por la Patagonia argentina. Campananeyen fragilissimus es un herbívoro único porque tiene rasgos específicos. El saurópodo tiene un ilion extremadamente delgado «hay zonas con un grosor de una hoja de papel» y está invadido por sacos de aire que derivan del sistema pulmonar en su esqueleto.

Es una especie emparentada con un dinosaurio de la Sierra de la Demanda. El único rebaquisáurido descrito en Europa y Asia. El *Campananeyen* argentino es un primo lejano de *Demandasaurus darwini*, el gigante de hocico redondeado y herbívoro localizado en Castrillo de la Reina con una antigüedad de 129 millones de años. Es 50 millones de años más viejo que su pariente argentino.

La nueva especie se ha publicado en la prestigiosa revista 'Historical Biology' bajo el sugerente título 'Todos flotaron en el Cretácico: nuevo rebaquisáurido (sauropoda, Diplodocoidea) con un esqueleto altamente neumatizado del Cretácico superior de Patagonia'. El artículo está encabeza-



 $\textit{Recreación del Campananeyen, el dinosaurios de huesos extremadamente delgados y llenos de aire. \texttt{ECB}$ 

do por Lucas Lerzo y como segundo firmante el paleontólogo salense Fidel Torcida. Junto a ellos han estudiado las características del ejemplar Juan Ignacio Canale, John Whitlock, Alejandro Otero y Pablo Ariel Gallina. El Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas de los Infantes (CAS) han colaborado con el Museo Paleontológico Ernesto Bachmann de Villa El Chocón desde 2009. «En Argentina hay una gran tradición del estudio

de dinosaurios, son investigadores muy buenos y tienen mucha riqueza de fósiles, se considera que es el origen de la especie de rebaquisáuridos, con la que asociamos a *Demandasau*rus, y fue el lugar para mejorar nuestro conocimiento al respecto, desde entonces hemos colaborado con ellos», recuerda el paleontólogo Fidel Torcida. Esta zona es la tierra de los saurópodos diplodocoideos de la especie rebaquisáuridos de los que en Europa y Asia solo hay un ejemplar, el Demandasaurus del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes. «Este tipo de especies están mas presentes en América del sur aunque los fósiles de Demandasaurus están más emparentados con africanos como Nigersaurus y son más antiguos que la nueva especie pero era un lugar para su estudio ideal y seguimos manteniendo la colaboración», recuerda Torcida.

Así, participaron en las excavaciones paleontológicas realizadas en la zona en diciembre de 2010 y se acordó el estudio conjunto de dos dinosaurios conservados en esa localidad. Uno de ellos es el descrito como Campananeyen cuyos restos sorprenden a los científicos por su gracilidad. «Es una especie enigmática y lo más peculiar es el grado de neumatización que presenta este nuevo ejemplar, los huesos aligerados son habituales en la especie pero en este caso están ahuecados al máximo, el ilión en algunas zonas llega a tener un milímetro de grosor», explica.

Y con esa ligereza ósea el esqueleto era capaz de sostener y mover animales con toneladas de peso. «Son ejemplares grandes pero muy frágiles que puede deberse a una solución evolutiva para que los animales tan grandes pudieran moverse sin gastar tanta energía», concluye Torcida.

El equipo argentino ultima también en estos meses la investigación de un segundo ejemplar de rebaquisaurido que apareció con *Campaneneyen* en el que también colaborarán los científicos burgaleses. Una relación bidireccional porque el trabajo con los equipos argentinos también se relacionan con estudios de los fósiles salenses.

El ejemplar que se acaba de describir en Argentina cuenta con una colección de restos formados por una parte del cráneo, una vértebra de la espalda, una vértebra de la cola, el ilion y dos garras del pie. Las piezas del cráneo fueron publicadas previamente definiéndolo como un rebaquisáurido indeterminado. Ahora el estudio de los huesos del cráneo a la cadera presenta evidencias de que el sistema pulmonar invadió el esqueleto de este dinosaurio hasta niveles máximos. Son huesos de aire tremendamente frágiles.

El equipo científico del Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes mantiene estas colaboraciones internacionales con Argentina o Marruecos sobre el terreno. «Nuestros fósiles Europatitan o Demandasaurus tienen una proyección internacional y el trabajo científico que hacemos también es reconocido entre los especialistas», señala Torcida. Y en esa labor de investigación se centran, a pesar de que «es frustrante tener cada vez menos medios». Aunque «la investigación es lo que nos gusta, tenemos muchos fósiles y trabajo por hacer». La mejor manera de reivindicar un proyecto científico y cultural ante la indiferencia institucional

## Actos vandálicos en Fuentelcésped por la instalación de la planta de biogás

La asociación se muestra preocupada por el «recrudecimiento de la tensión»



Los vecinos de la localidad han contabilizado 17 coches vandalizados en diferentes fechas. ECB

#### LORETO VELÁZQUEZ ARANDA

La presidenta de la Asociación Amigos de Fuentelcésped ha denunciado a un concejal del Ayuntamiento del municipio por haberle pinchado, presuntamente, las ruedas de su coche. Según explica la propia Mar Serrano Antón, una persona fue testigo de los hechos y apuntó la matrícula del vehículo que coincide con la del edil. Además, ha denunciado al padre de este por amenazas y coacciones. «Nosotros somos gente pacífica, solo estamos luchando contra la planta de biogás, pero no queremos problemas con nadie», afirmó la presidenta, Mar Serrano, convencida de que el acto vandálico está relacionado con la causa.

Hay que recordar que de los 350 vecinos censados en Fuentelcésped, 235 votaron en contra de la instalación de la planta de biogás que quiere poner en marcha la empresa Agrocircular. Entre las personas que están a favor se encuentra, según la asociación, el concejal denunciado.

Aunque el Ayuntamiento, en un principio, acogió con agrado el proyecto, al ver el malestar del pueblo cambió de postura y se ha unido incluso a las alegaciones abiertas contra el expediente de Medio Ambiente. Sin embargo, según explican desde el colectivo, la tensión es preocupante. «Ya llevamos 17 coches vinculados a la asociación que han aparecido en diferentes fechas con las ruedas pinchadas, pero solo hemos denunciado tres, supongo que por miedo. En mi caso ya me lo han hecho dos veces en apenas 15 días; la última, el otro día en Aranda cuando estaba bien aparcado en la rotonda de la Avenida Castilla. Las cuatro ruedas, una broma», lamentó mientras deja claro que los dos incidentes «están denunciados»

Según explican desde la asociación, este hecho se suma a otros actos vandálicos cuya autoría desconocen, aunque asocian a personas afines a la planta de biogás. «En febrero o marzo, cuando el Ayuntamiento aún no se había posicionado en contra de la planta de biogás, alguien selló las puertas del Consistorio con silicona; entiendo que para echarnos la culpa a nosotros y luego lo de los 17 coches, no puede ser casualidad», considera

Desde Asociación Amigos de Fuentelcésped insisten: su única finalidad es luchar contra la inminente instalación de la planta de biometano, cuyo trámite se encuentra en estos momentos en el periodo de revisión de las alegaciones «que son muchas». «Desde su reactivación hemos trabajado incansablemente para informar y concienciar a nuestros vecinos sobre los riesgos que esta planta representa para nuestro entorno y nuestra salud», defienden a sabiendas de que las «múltiples alegaciones» que han presentado ante las autoridades locales y regionales se ven respaldadas por «la abrumadora oposición de los habitantes de Fuentelcésped reflejada en cientos de firmas recogidas en rechazo a este proyecto».

El colectivo agradece el cambio de postura de la corporación municipal que «en sintonía con la voz del pueblo ha tomado una postura firme al informar de forma negativa el cambio de uso de suelo necesario para la instalación, mostrando así su compromiso con el bienestar de la comunidad». «Sin embargo, lo que debería ser una lucha por la defensa del bien común ha tomado un giro preocupante. La resistencia a la planta ha desencadenado actos vandálicos contra instalaciones del pueblo y, más alarmante aún, amenazas directas a los miembros de nuestra asociación. Estos actos de intimidación han generado un ambiente de miedo e inseguridad afectando no solo a quienes están en primera línea de esta lucha sino también a la comunidad en su conjunto», lamentan.

Ante esta situación, continúan, «es vital que permanezcamos unidos y firmes en nuestra convicción». «La junta directiva de la Asociación tomará todas las medidas legales necesarias para proteger a nuestros miembros y asegurar la seguridad de nuestra comunidad. Rechazamos de manera contundente cualquier forma de violencia que busque silenciar nuestras voces y dividirnos», reiteran abiertos, eso sí, «a un diálogo pacífico y respetuoso priorizando el bienestar colectivo por encima de cualquier interés personal». «La violencia y las amenazas dirigidas a la integridad física y dignidad de nuestros asociados son inaceptables. Este tipo de conductas no solo atentan contra la libertad de expresión sino que buscan sembrar discordia y temor entre los vecinos debilitando el tejido social que tanto valoramos», concluyen

## Nava de Roa organiza una marcha solidaria por ALEA

La asociación trabaja en favor de los niños con necesidades especiales

L. V. ARANDA

Los arandinos y ribereños tienen este fin de semana una cita con la solidaridad, con la marcha que tendrá lugar el viernes, 23 de agosto, en beneficio de ALEA, la asociación que trabaja de forma incansable para mejorar el día a día de los menores y jóvenes con necesidades especiales de la comarca.

La iniciativa se desarrollará en Nava de Roa y partirá a las 21:00 horas de la plaza La Olma. Las inscripciones se podrán formalizar a partir de las 20:30 horas en la misma ubicación. Cada ticket tiene un precio de 5 euros por persona. Para los que no puedan acudir o participar, la asociación ha habilitado un número de Bizum 670334066. Todo lo recaudado se entregará a la entidad sin ánimo de lucro.

El recorrido será de 6 kilómetros y unirá Nava de Roa con San Martín de Rubiales. Al finalizar, se celebrará una macarronada en San Martín de Rubiales.

ALEA es la Asociación para la atención de necesidades especiales en menores y jóvenes. Su origen se remonta a principios de 2018, cuando varias familias afectadas se agruparon dando forma a un colectivo que defiende los derechos, dignidad e intereses de los menores y jóvenes con necesidades especiales. «Representamos a las familias ante las administraciones públicas, partidos políticos, agentes y operadores sociales y demás organizaciones y pretendemos colaborar con ellos para la aprobación y aplicación de legislación y normas que garanticen las condiciones adecuadas para atender sus necesidades y mejorar su calidad de vida», señalan.

#### **FUNCIONES**

Entre sus actividades están el asesoramiento a familias, profesionales e instituciones; la creación de espacios de encuentro e intercambio de experiencias; la divulgación; la promoción de actividades que despierten la conciencia pública; y poner a disposición de las familias la información y recursos disponibles en el ámbito sanitario, social y educativo. Además, desarrollan proyectos de gran utilidad para los jóvenes como la hidroterapia y la musicoterapia.



Las iglesias que han acogido las propuesas de la primera edición del Geofest han estado practicamente llenas. VICTORIA DIAZ

## El Geofest llena las iglesias de la Lora por encima de «sus expectativas»

El festival, que ha congregado a más de 850 espectadores, cierra su primera edición el domingo 25 con Fetén Fetén en Villamartín de Villadiego a las 12.00 de la mañana

#### FUENCISLA CRIADO BURGOS

Si lo comparamos con los grandes festivales, seguro a que la cifra de 860 espectadores, se queda muy corta. Pero si tenemos en cuenta que el Geofest se desarrolla en pequeñas localidades de una zona con poca población, podemos hablar, sin rubor, de éxito. Y eso a falta de su cierre final que tendrá lugar este domingo día 25.

«Ha superado nuestras expectativas. Eran buenas, pero la respuesta lo ha superado», indicó Javier Maiesterra presidente de la Asociación Cultural Manapites uno de los impulsores de este proyecto que junto a Evita Produce, productora de espectáculos, burgalesa y vecina de la comarca. El Geofest, festival de las de Artes Escénicas de las Loras nació para llevar a esta comarca «un proyecto de calidad, por y para la gente del mundo rural».

La respuesta ha sido muy buena, pero, no solo por el hecho de que las iglesias se hayan llenado en los tres fines de semana de agosto, sino porque lo han hecho de personas de diferentes edades, lugares de procedencias y gustos. «Es un público heterogéneo», apunta Javier. «Ha venido gente de todas las edades, y de muchas circunstancias. Desde los que llegan porque les han llamado la atención las propuestas, los que niños más pequeños que son los nietos de esos señores, los amigos de los que veranean en los pueblos, gente que viene de las ciudades y comarca».

El Geofest buscaba precisamente ese objetivo. Devolver las vida a las localidades del parque en muchos casos no cuentan con un censo excesivamente grande, ni tan siquiera en verano. La base han sido las iglesias, «son nuestros teatros», y cada uno ha ofrecido su aforo, dependiendo de la capacidad para acoger a los espectadores. En algunos casos ha excedido lo esperado y ha habido que «ir a buscar sillas para acomodar a los espectadores».

De momento, los números que dispone la organización rondan el lleno del aforo en casi todas las propuestas.

Asíen Castrerías, el sábado 3 de agosto, acudieron 160 personas para escuchar a Alfonso Díez. El sábado 10, San Lorenzo Mártir de Fuenteodra se llenó con 200 asistentes para la presentación literaria de Ismael Alí de Unzaga, y la inauguración de la exposición Rascacielos en las Loras que se puede visitar hasta el próximo 12 de octubre. Una jornada que se completó con el concierto a la luz de las velas de Dr. White & Company.

El sábado 17 de agosto, la iglesia de Rebolledo de la Torre, completó su aforo con 300 personas, para escuchar la propuesta de Magical & Mistery Orquesta.Y el domingo 18, San Miguel Arcángel de Sotresgudo rozó el lleno con 200 espectadores para asistir a la obra de teatro' Juana'.

Estos son los números a falta de cerrar la primera edición este domingo 25 con Fetén-Fetén en Villamartín de Villadiego, donde posiblemente se superen las 300 personas en un concierto diferente porque tendrá lugar a las 12 de la mañana Horario matinal. Porque es una propuesta que me hicieron ellos. Para continuar el concierto con el vermut en la pradera cercana al atrio», relata Javier Maisterra presidente de la Asociación Cultural Manapites, uno de los impulsores del Geofest. Una idea que también marcará un sello final para esta primera edición.

«Es un contrapunto. Se completa la propuesta de Artes Escénicas con un grupo conocido que llena donde va. Pero nuestro balance, a falta Fetén Fetén, es exitoso».

Con este cierre comenzarán ya a mirar al próximo año en esta propuesta que nace con vocación de continuidad. «Queríamos ir por libre. El impulso para la celebración de una segunda edición es que las iglesias estuvieran llenas. Eso ya lo tenemos. Esperamos que el próximo año nos puedan ayudar las administraciones», apunta Maisterra.

Una propuesta que continuará en marcha con nuevas sedes, quizáalguna repetida, y mas sorpresas.

## La XII travesía nocturna 'Me tomo las de Villadiego' cierra su inscripción

750 participantes tomarán la salida el sábado 24 a las 22:00

F. CRIADO BURGOS

Por primera vez en sus doce años de historia, la Marcha Nocturna Metomo las de Villadiego' cuelga el cartel de completo antes de su puesta en marcha. Serán 750 participantes los que tomen la salida el próximo sábado 24 de agosto a partir de las 22:00 de la noche. «Estamos encantados de la repercusión de la propuesta. Creemos que en torno al 90 por ciento de las personas repiten desde la pasada edición», apuntó el alcalde de la localidad, Ángel Carretón. La propuesta ha decidido cerrar las inscripciones «para garantizar el buen funcionamiento» de

una prueba que sale adelante gracias al esfuerzo de 150 voluntarios.

Este año se repite dos modalidades, aunque se han variado los recorridos. Uno, destinado a senderistas, tendrá una distancia de 7,3 kilómetros, y el segundo, para senderistas o corredores, cubrirá una distancia de 11 kilómetros. Rubén Fuente, coordinador Deportes de Villadiego, recordó que este año se pone en marcha también la competición de tríos mixtos. La mayor parte de las inscripciones, el 75 por ciento, se realizará por senderistas, y 25 por corredores. A cada participante se le entregará una bolsa que incluirá el dor-

sal, «un vaso reutilizable, calcetines y una camiseta del evento».

La recaudación de los dorsales estará destinada, por tercer año consecutivo, a favor de ASPAYM, Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos Físicos que cuenta con un centro en la localidad donde, atienden a personas de toda la comarca. Un centro que desarrolla diversas terapias y da apoyo a cerca de 200 personas cada mes. «Que estén cerradas las inscripciones a día de hoy es un éxito», indicó Ángel de Propios, presidente de ASPAYM Castilla y León, «con este granito de arena que



La nocturna de Villadiego consolida su éxito. ÓSCAR CORCUERA

supone los dorsales y la propuesta de la organización hará posible que el centro de Villadiego continúe creciendo y continuemos adelante prestando los servicios para mejorar la calidad de vida de las personas de la comarca». Aspaym, entidad de apoyo a la discapacidad que comenzaba a trabajar en la capital burgalesa en 2015. En el 2018 extendió su labor al mundo rural. En este momento el centro cuenta con tres personas contratadas.

# Detenido un peregrino por el fuego de Castrillo de los Polvazares que arrasa 800 hectáreas

• El hombre, de 33 años y nacionalidad extranjera, se encontraba realizando el Camino de Santiago cuando era arrestado por la Guardia Civil en la localidad leonesa de Foncebadón, acusado de provocar el incendio

#### ANDREA VILLARES LEÓN

La Guardia Civil detuvo ayer en Foncebadón (León) al autor del incendio de Castrillo de los Polvazares que comenzó en la tarde del lunes y que provocó el aislamiento en sus domicilios de los residentes de Piedralba y Oteruelo de la Valduerna por la cercanía de las llamas.

El incendio comenzó pasadas las 16.00 horas de la tarde del lunes y, poco después, agentes de la Benemérita y el SEPRONA iniciaron la investigación, auxiliados por la Oficina Móvil de Atención al Peregrino (OMAP), de las posibles causas del fuego, según informan en una nota de prensa remitida a este medio.

La colaboración ciudadana y la ardua labor de los agentes dieron como resultado la detención de un hombre, de nacionalidad extranjera, a las 13.15 horas de este martes en Foncebadón, perteneciente al término municipal de Santa Coloma de Somoza. El sujeto estaba realizando el camino de Santiago y, una vez iniciado el incendio, prosiguió con su marcha.

La Guardia Civil desplegó un dispositivo integrado por un Puesto de Mando Avanzado, el Equipo de Investigación del SEPRONA así como sus patrullas, la Oficina Móvil de Atención al Peregrino, patrullas del Destacamento de Tráfico. Cabe destacar la colaboración de un agente de de la Policía Federal Alemana. Las diligencias instruidas así como el detenido serán puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Astorga.

El incendio forestal que comenzó en la tarde de este lunes en Castrillo de los Polvazares, en León, ya ha arrasado más de 800 hectáreas. Aunque en un inició se habló de la posibilidad de desalojar a los vecinos de los municipios colindantes, Piedralba y Oteruelo de la Valduerna, finalmente sólo fueron confinados en sus domicilios para evitar posibles intoxicaciones por humo. Según fuentes de la Junta, con datos de la mañana de este martes, el fuego ya ha calcinado 800 hectáreas, de las que dos tercios se tratan de matorral y pasto seco y un tercio de



El operativo de extinción de incendios trabaja en el entorno de Castrillo de los Polvazares (León). ICAL



El humo de los fuegos de León contamina el aire de Valladolid. J.M. LOSTAU

repoblación.

El fuego comenzó pasadas las 16.00 horas de la tarde del jueves, cuando fue declarado de nivel 1 del Infocal. En aquel momento, se estableció un operativo de 18 medios: siete aéreos, cinco cuadrillas helitransportadas, una cuadrilla terrestre, un bulldozer, tres agentes medioambientales y un técnico.

Sin embargo, las fuertes rachas de viento alentaron la peligrosidad del mismo, que, sobre las 19.00 horas, fue ascendido a nivel 2 por la previsión del posible riesgo a la población y bienes distintos de los de naturaleza forestal.

Alas 20.00, los efectivos continuaban con la ardua labor de controlar las llamas, que se acercaron peligrosamente hasta los municipios de Piedralba y Oteruelo de la Valduerna, por lo que las autoridades, en un primer momento, valoraron desalojar a los vecinos. Finalmente, se decidió únicamente su confinamiento en las propias viviendas.

En torno a las 21.00 horas, el operativo contaba con 90 personas tra-

bajando para extinguir el incendio. Un incendio que, según un comunicado de la Junta de Castilla y León, se propagaba a gran velocidad por el fuerte viento y la orografía del terreno. Los fuertes vientos con rachas de más de 20 km/hora provocaron, a esa hora, una tasa de crecimiento de 175 hectáreas por hora y una propagación del frente principal de 28,5 metros por minuto (1,7 km/h). El perímetro en aquel momento era de 13 kilómetros, por lo que el operativo desplegado trabajaba en frenar la cabeza y los flancos tratando de minimizar la posible afección a las infraestructuras y poblaciones del entorno.

A primera hora de ayer, se reanudó la circulación por la carretera LE-6425, que ayer fue cortada al paso de vehículos, por la existencia de una estación de servicio que fue desalojada y en la LE-133. Asimismo, había desplegados un total de 29 medios: cinco cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, dos BRIF y ELIF y dos buldóceres, además de un helicóptero.

El fuego, que continúa activo y ha descendido a nivel 1 del Infocal, por la previsión de más de 12 horas para su extinción, ha quemado ya unas 800 hectáreas, fundamentalmente de pasto, matorral y algún pinar particular, lo que, unido al viento, hizo que «corriera como la pólvora».

Así lo apuntó ayer el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, quien recordó que el incendio se originó sobre las 16 horas de la tarde del lunes a la altura de la localidad de Castillo de los Polvazares, en el término municipal de Astorga, y «el viento provocó que progresará muy rápido hacia el sur en este», amenazando a las localidades de Piedralba, Otero de la Valduerna y Morales del Arcediano, lo que hizo que la Junta de Castilla y León activara el nivel 2 de peligrosidad.

No obstante, a pesar de que el alcalde de Santiago Millas, municipio al que pertenecen las tres, confirmara a la agencia Ical el desalojo de las dos primeras, el delegado territorial puntualizó ayer

PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 



**PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA** 90.2 FM 101.9 FM 103.4 FM 99.8 FM 88.1 FM ÁGREDA ARENAS DE SAN PEDRO **ASTORGA** ÁVILA BÉJAR 93.2 FM 88.4 FM 97.7 FM 89.6 FM 94.1 FM ARANDA DE DUERO **BURGOS CIUDAD RODRIGO VALLADOLID ZAMORA** 91.6 FM 92.9 FM 103.4 FM 102.8 FM 97.1 FM

#### VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR**

que lo que se hizo fue «confinarlas en un lugar seguro», tal y como también ocurrió con la gasolinera situada en la zona de acceso de la cartera de San Lorenzo a la a las A-6. A última hora de la tarde los vecinos regresaron a sus viviendas.

«Gracias a que la meteorología facilitó la polinización del incendio y a que los medios aseguraran el entorno del incendio, en la mañana de hoy se rebajó el incendio al nivel 1, ya que no existe riesgo para las poblaciones ni para el corte de alguna carretera», trasladó el delegado territorial, al tiempo que confirmó que el incendio está «estabilizado», aunque no se puede dar por controlado, de forma que se sigue trabajando en la zona.

Eduardo Diego aprovechó la ocasión para hacer un «llamado a la responsabilidad», ya que consideró que «no es casualidad que haya habido dos incendios en la misma zona».

El secretario técnico del servicio y jefe del incendio insistió en que el incendio «se puede considerar técnicamente estabilizado», aunque no se da por controlado debido a que «la dimensión y el perímetro del incendio es lo suficientemente grande», así como los medios desplegados, lo que obliga a «ser cautos» ante la posibilidad de «una reproducción que pueda causar una nueva alarma», ya que «las condiciones climatológicas empiezan a ser un poco desfavorables» debido al aumento de la temperatura y el viento.

En cuanto al incendio de Villablino, continúa en nivel 1 con unas 100 hectáreas afectadas.

Cabe destacar que ayer mismo Castilla y León registró un episodio de «valores altos de partículas en suspensión y de monóxido de carbono», llegando a ser «elevados» por los incendios de León.

Esto fue notable especialmente en Valladolid, donde el Ayuntamiento aclaró que, aunque los valores del lunes «no alcanzaran los umbrales recogidos en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano en Valladolid», es posible que a lo largo del martes sí que lo superen si el viento no cambia. «Queremos que se tomen precauciones por parte de la ciudadanía», señaló el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, añadiendo que, sobre todo, aquellas personas de riesgo «eviten realizar actividades al aire libre».

El Ayuntamiento apuntó que «no se activa el Plan de Acción con las consiguientes medidas informativas, de promoción del transporte público y restricción del tráfico». Si bien es cierto, recomendaron el uso de transporte público, ir a pie o en bicicleta con la finalidad de evitar el uso del coche y de «no realizar esfuerzos físicos y prolongados al aire libre».

# Castilla y León recibe más de 24M€ para mejorar la gestión del agua

El Miteco aprueba las propuestas de digitalización del ciclo del agua urbano de los Ayuntamientos de Valladolid y Soria y las Diputaciones burgalesa y vallisoletana

#### MIGUEL Á. CONDE VALLADOLID

Castilla y León recibirá más de 24 millones de euros para mejorar la gestión del agua y digitalizar el ciclo urbano de la misma. Todo ello dentro del marco de la segunda convocatoria del PERTE del digitalización del ciclo del agua concedido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los 24 millones se reparten entre tres provincias, Burgos, Valladolid y Soria. En el caso de la primera, la Diputación de Burgos recibirá más de 7,5 millones para poner en marcha el proyecto de digitalización y control de la calidad del agua y volúmenes almacenados y consumidos de depósitos princiapales de cada municipio asignado al mismo, así como de vertidos pricipales de estas localidades. Por otra parte, el Ayuntamiento de Soria recibirá 1,5 millones para digitalizar el ciclo integral del agua en la capital y en sus pedanías, promovido por la Sociedad Económica Mixta Aguas de Soria. Por último, el resto de la cuantía, es decir, unos 15 millones de euros irán a parar a Valladolid. La Diputación provincial pondrá en marcha el proyecto 'Gestaguavall virtual' en una gran cantidad de pueblos de la provincia con un importe cercano a los 10 millones de euros, y por último, al Ayuntamiento de Valladolid se le otorgatán más de 5 millones para digitalizar la entidad pública de Aguas de Valladolid.

De esta manera, el Miteco aprobó en esta segunda convocatoria del PERTE a cuatro proyectos de Castilla y León. Esta convocatoria tiene un presupuesto total de 300 millones de euros, destinados a la digitalización del ciclo urbano del agua, es decir, a mejorar la eficiencia, el suministro, y por ejemplo a evitar y reducir las pérdidas de agua ocasionadas por fugas, roturas o filtraciones en redes de distribución. Para ello, el Ministerio condece ayudas para que, tanto Administración como empresas privadas puedan desarrollar proyectos que ayuden a mejorar la gestión del agua y a avanzar en los objetivos medioambientales.

Los beneficiarios provisionales ascienden a un total de 50 proyectos en toda España con ayudas que oscilan entre los 675.000 euros y los 10 millones por proyecto, y un porcentaje de financiación promedio de más del 80% del presupuesto, alcanzando valores de hasta el 100%. Según resume el Miteco en un comunicado, las comunidades que mayor participación mostraron en la fase de solicitud son también las que mayor importe de ayuda reciben. Este es el caso de Andalucía y Comunidad Valenciana.



Imagen de archivo de una estación depuradora de aguas residuales de Castilla y León. ICAL

Por otra parte, las comunidades que mayor tasa de cofinanciación reciben son Aragón con un 100% de financiación, seguida de Extremadura con un 97% y de Castilla y León, que se coloca en tercer lugar con un 93%.

Las ayudas beneficiarán a un total de 1.155 municipios. De esta manera, más de 13 millones de personas se beneficiarán de las subvenciones. Aunque las ayudas también recaigan en ciudades como puede ser Valladolid, Málaga o Sevilla, principalmente se destinan a municipios pequeños, de menos de 5.000 habitantes, beneficiando a aproximadamente 840 municipios del medio rural, tal y como comunica el Miteco.

En cuanto a los beneficiarios, como describe la resolución provisional, son tanto operadores y titulares de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua urbana de diversa naturaleza, como entidades de la administración local, empresas públicas, mixtas y representantes del sector privado. Las entidades beneficiarias son más de 100, de las cuales 70 representan diferentes niveles de la Administración. En el nivel municipal se encuentran Ayuntamientos y empresas municipales, tal es el caso de los proyectos de Valladolid y Soria. El siguiente es el nivel supramunicipal, que son mancomunidades y consorcios, y proyectos liderados por entidades de carácter provincial y autonómico, como el caso de los proyectos de Valladolid y Bur-

En total, con esta resolución provisional y la de la primera convoca-

#### **PROYECTOS**

Diputación de Burgos. La Diputación provincial de Burgos emprenderá un proyecto para digitalizar y controlar la calidad del agua y volúmenes almacenados en municipios de la provincia con un importe de 7,59 millones de euros.

Ayuntamiento de Soria. La capital soriana recibe 1,5 millones de euros para el proyecto de digitalización del ciclointegral del agua de Soria

y de sus pedanías.

Ayuntamiento de Valladolid. El Valladolid, el Ayuntamiento recibirá un total de 5,09 millones de euros para digitalizar la entidad pública de Agua de Valladolid.

# **Diputación de Valladolid.** Por su parte, para la provincia vallisoletana, el MITECO concederá 9,96 millones de euros para que la Diputación ponga en marcha el proyecto

'Gestaguavall virtual' en una

toria del regadío, que es inminente, el PERTE de digitalización del ciclo del agua ha movilizado ya más de 950 millones repartidos entre los operadores de ciclo urbano (500 millones), los usuarios del regadío (100 millones), las Comunidades Autónomas (200 millones) y las Confederaciones Hidrográficas (150 millones).

Por otro lado, según confirma el propio comunicado, el Miteco ya está trabajando en la tercera convocatoria de ayudas al ciclo urbano del agua que será ya a través de préstamos ICO, con una inversión prevista de 635 millones.

Es necesario destacar que, pese a que el Miteco haya concedido más de 24 millones a Castilla y León, varios proyectos de la Comunidad han sido rechazados por el Ministerio. Este es el caso de la agrupación de pueblos vallisoletanos de Peñafiel, Íscar, Olmedo, Medina de Rioseco, Cogeces del Monte y Nava del Rey. Su proyectopara la digitalización y creación de una nueva gobernanza en materia del ciclo del agua para cabeceras y subcabeceras de comarca fue rechazado por falta de crédito.

Lo mismo pasó con el Ayuntamiento de Burgos, cuyo proyecto 'Webur' también fue desestimado por falta de crédito. El proyecto 'Soria avanza', presentado por la Diputación tampoco recibirá subvención del Miteco, al igual que pasa con la iniciativa segoviana 'Segovia, Acueducto Digital'.

El último caso de rechazo del Miteco a un proyecto castellano y leonés es el único presentado por Zamora. La Agrupación Dizaca presentó su propuesta, sin embargo, en la solicitud no aparece la firma de la Diputación de Zamora, por lo que no cumple los requisitos mínimos para entrar en la convocatoria.



Los bomberos de Ávila intervienen en el accident e mortal de Muñogalindo, con la ambulancia volcada. E.P.

## Un fallecido y nueve heridos, entre ellos un bebé, en sendos accidentes en Ávila

La colisión entre una ambulancia y un coche en Muñogalindo deja un hombre de 79 años muerto y cinco heridos, mientras en El Tiemblo 4 personas resultaban heridas

ÁVILA
Dos accidentes en la provincia de
Ávila, ocurridos con menos de 24
horas de diferencia, se han cobrado un total de nueve heridos y un
fallecido, un varón de 79 años.

El primero de ellos ocurría el pasado lunes, 19 de agosto, tras la salida de la vía de un vehículo, en el municipio abulense de El Tiemblo, en el que viajaban cuatro hombres, de 36, 59 y 40 años respectivamente, y una mujer de 20.

Los hechos sucedieron minutos antes de las 19.33 horas, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibía el aviso sobre un accidente en el camino Castañar, tal y como refiere Europa Press.

El alertante afirmó que un vehículo había sufrido una salida de la vía y que, posteriormente, había caído por un terraplén, estando los ocupantes conscientes y atrapados en su interior.

El 1-1-2 dio el aviso de este accidente a la Guardia Civil (Cos) de Ávila, a los Bomberos de Ávila y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una unidad medicalizada de emergencias (UME), dos ambulancias soporte vital básico (SVB) y al personal sanitario del Punto de Atención Continuada (PAC) del centro de salud de Cebreros.

Una vez localizado el vehículo accidentado, que había caído unos 25 o 30 metros en un terraplén,los servicios de emergencia actuaron



Estado en el que quedaba el coche tras caer pon un terraplén el Tiemblo. E. P.

in situ, atendiendo, en total, a cinco personas.

Finalmente, y tras las valoraciones médicas a las víctimas en el

lugar de los hechos, son trasladados al Hospital de Ávila dos varones de 59 años y una mujer de 20 años en dos ambulancias soporte vital básico (SVB), y un varón de 40 años que es trasladado en unidad medicalizada de emergencias (UME).

El quinto herido, un hombre de 36 años, rechazó la posibilidad de ser trasladado al hospital.

El segundo accidente tuvo lugar ayer, 20 de agosto, a las 16:43 horas, momento en el cual un turismo y una ambulancia colisionaban en el kilómetro 274 de la N-110, en la localidad abulense de Muñogalindo, según informó el 1-1-2 Castilla y León y recogió posteriormente Ical.

Varias llamadas alertaron del accidente, poco antes de las 17 horas, en el que tras el fuerte choque la ambulancia volcó, lo que provocó que dos personas quedaran atrapadas en el interior del vehículo, una de ellas inconsciente.

El 1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Ávila, a los Bomberos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, quienes enviaron una ambulancia de soporte vital básico, una UVI móvil, el equipo médico del centro de salud de Muñana y un helicóptero medicalizado.

El personal sanitario confirmó el fallecimiento de un varón de 79 años y atendió a cinco heridos.

Finalemte, un hombre fue trasladado en UVI móvil junto con otros dos varones; asimismo una mujer y un menor, fueron trasladados en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial hospitalario de Ávila junto al resto de las víctimas del incidente.

#### Empleo amplía hasta 16 M€ la ayuda para formación de trabajadores

VALLADOLID

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó ayer un extracto de la resolución de la presidenta del Servicio Público de Empleo (Ecyl), dependiente de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, para el incremento de los créditos presupuestados destinados a financiar las subvenciones públicas destinadas a la financiación de programas de formación para trabajadores ocupados en la Comunidad para los años 2024 y 2025.

En concreto, se amplían hasta los 16,1 millones de euros, de los que 12,9 millones son para el ejercicio actual y 3,2 millones para el próximo año. Con la financiación de estas medidas, la Junta preveía impartir más de 1.500 acciones formativas con una participación de más de 23.000 trabajadores. Adicionalmente, están planificadas más de 550 acciones formativas, con una participación de más de 6.500 trabajadores, contribuyendo a garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio de la Comunidad.

#### Castilla y León pondrá 3.000 viviendas en venta o alquiler para jóvenes

VALLADOOLID

La Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), pondrá más de 2.950 viviendas en régimen de venta o alquiler con preferencia para jóvenes y principalmente en el medio rural. La última licitación de este tipo corresponde a las obras de construcción de seis viviendas de promoción pública en régimen de venta en Santa Marina del Rey (León), con un presupuesto de 796.920 euros y un plazo de ejecución de 24 meses, informa Ical.

Se trata de seis inmuebles unifamiliares, adosados, en régimen de venta en una parcela situada entre las calles Añeiros, Embalse y Avenida del Polideportivo de Santa Marina del Rey. La edificación se ubica en una parcela clasificada como suelo urbano para uso de vivienda unifamiliar y se trata de dos conjuntos de viviendas adosadas de tres unidades cada una, con una superficie útil por vivienda de 86 metros cuadrados.

# El PSOE elude responsabilidades ante el «presunto caso de abuso sexual» de Cepa

Ana Sánchez señala que el partido no sabía nada hasta que dimitió de todos sus cargos, pese a que el líder socialista de Salamanca le pidió el viernes que cesara, tal como reconoció el procurador salmantino

#### JOSÉ JAVIER ÁLAMO VALLADOLID

El Partido Socialista de Castilla y León elude responsabilidades ante el «presunto caso de abuso sexual» por el que se investiga al exprocurador por Salamanca Juan Luis Cepa y defiende la «tolerancia cero» en este tipo de hechos. La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, que afirmó sentirse «profundamente indignada», condenó ayer de «forma rotunda» estas situaciones y aseguró que en su formación no conocieron el caso hasta que el exprocurador dimitió de todos sus cargos. El PSOECyL se enmendó ayer ante la gravedad del escándalo destapado por El Mundo de Castilla y

Ana Sánchez mostró su indignación por lo ocurrido en el inicio de su comparecencia. «Buenos días por decir algo. Hoy no voy a tratar ningún asunto de índole política». La secretaria de organización indicó a continuación que iba a abordar el «presunto caso de abuso sexual» por el que se investiga al exprocurador socialista Juan Luis Cepa. El PSOE de Castilla y León anunció que había abierto un expediente para su expulsión del partido.

La comparecencia de Ana Sán-



Ana Sánchez, acompañada por varios compañeros del partido, antes de comenzar la rueda de prensa. E.M.

chez estaba destinada en principio a abordar aspectos de política. De hecho, la convocatoria enviada el lunes por el partido a los medios de comunicación anunciaba que la secretaria de Organización del partido y vicepresidenta segunda de las Cortes iba a comparecer para informar sobre cuestiones de actualidad política. La cira era el martes a las 11.30 horas.

La secretaria de Organización de los socialistas de Castilla y León, arropada por varios compañeros del partido, no pudo disimular su enfado y malestar. Y lo dijo de manera contundente en más de una ocasión. En lo que más incidió fue

en el desconocimiento de la investigación al ya exprocurador socialista. Ana Sánchez llamó a las cosas por su nombre y no dudó en señalar que se trata de un hecho grave».

«El estado de ánimo es de dolor e incomprensión total y absoluta, estos comportamientos no tienen cabida en la organización, según Sánchez. «Nadie sobre quien recaiga la más mínima sospecha de abuso puede pertenecer al PSOE», dijo.

La secretaria de organización del PSOE de Castilla y León señaló este martes en varias ocasiones que desconocían la investigación, aunque la realidad es que el partido era conocedor de los hechos desde el pasado viernes. Cepa comunicó al secretario provincial del PSOE de Salamanca, David Serrada, que estaba siendo investigado por abuso sexual a un menor, y el líder de los socialistas salmantino le pidió que presentase la dimisión, lo que finalmente ocurrió este pasado lunes cuando Cepa presentó la dimisión de todos sus cargos, procurador, miembro del comité autonómico y concejal de Aldea del Obispo (Sala-

Sánchez dijo en varias ocasiones que el PSOE rechaza este tipo de hechos, señaló también que el partido muestra su animo y apoyo a la víctima -«es lo primero»-, dijo, y reconoció que se trata de un caso «muy grave». «Aplicamos la tolerancia cero, nadie puede formar parte del PSOE sin ética pública y ejemplar. Somos los primeros en dar ejemplo. El partido está comprometido en la lucha contra cualquier tipo de

## Tudanca, desaparecido en el nuevo escándalo que sacude al PSOE de Castilla y León

FELIPE RAMOS VALLADOLID

Missing. Así es como está el secretario general del PSOE de Castilla y León. Luis Tudanca está desaparecido en en nuevo escándalo sin precedentes que sacude al PSOE de Castilla y León tras la dimisión del procurador salmantino y portavoz de Agricultura en las Cortes, Juan Luis Cepa, imputado por agresión sexual a un menor de 13 años.

Más de 24 horas después de que el PSOE castellano y leonés emitira el escueto comunicado de 10 líneas anunciando la dimisión de Cepa de todos sus cargos, por unos «motivos personales» que escondían el escándalo de la acusación por agresión sexual a un menor que destapaba este periódico, Tudanca continúa sin comparecer y se limita a lanzar un tuit casi 30 horas después de estallar el nuevo escándalo en el seno del PSOECyL y de su grupo en las Cortes, en el que asegura estar «absolutamente consternado e indignado», ante unos hechos que califica de «repugnantes» y para los que manifiesta su «condena absoluta», además de dar su «apoyo a la víctima».

Y hasta aquí el impasse que el líder de los socialistas de Castilla y León hace a su veraneo, que prácticamente mantiene desde que concluyera el Debate sobre el Estado de la Comunidad, que se celebraba los días 26 y 27 de junio. Sólo tres excepciones a ese veraneo, más allá de este tuit, hacía Luis Tudanca, para tres fugaces ruedas de prensa: una en Burgos, a la semana de estallar la crisis de gobierno PP-VOX en la Junta, concretamente al día siguiente de oficilializarse la ruptura del pacto, y las otras dos ya en la Cortes de Castilla y León, para analizar asuntos de la actualidad política, el 15 y el 31 de julio. Y, se

Parece claro que para el secretario general de los socialistas castellanos y leoneses no resulta una actualidad política a analizar el escándalo sin precedentes de otro de sus estrechos colaboradores, Juan Luis Cepa, a quien tenía como portavoz de Agricultura en el grupo de la Cortes y en el comité autonómico, máximo órgano del partido en-



Luis Tudanca, en una imagen de archivo en las Cortes. ICAL

tre congresos. Un Cepa que es quien protagonizaba las comparecencias en julio, la última el día 30 un día ante de la de Tudanca, junto con el portavoz de Medio Ambiente, José Luis Vázquez

El de Juan Luis Cepa, acusado de agresión sexual a un menor, es otro

escándalo más en línea de flotación de los estrechos colaboradore de Luis Tudancan en el Parlamento autonómico. Escándalo que la dirección provincial de Salamanca y la autonómica conocían, como lo evidencia el hecho de que el propio Juan Luis Cepa reconocía este

lunes, en declaraciones a este periódico, que dimitía porque así se lo había exigido el secretario provincia del PSOE de Salamanca, David Serrada, el viernes pasado. Es decir, tres días antes de que el grupo socialista, que no el propio Cepa, presentara en las Cortes la dimisión de su procurador por Salamanca «por motivos personales».

Cepa no es un cualquiera en el grupo, como no lo era el ex procurador y número tres de Tudanca en las Cortes, el soriano Ángel Hernández, quien se veía obligado a dimitir tras ser detenido por un caso violencia machista contra su pareja. Escándalos que dinamitan y ahondan aún más en la crisis del PSOE de Tudanca.

Una crisis que tiene otros episodios, como los enfrentamientos que la dirección de Tudanca mantiene con León y Valladolid, las dos provincias más fuertes del PSOE en la Comunidad, además de estar enfrentado con Ferraz y Moncloa, que lo dan ya por amortizado.

Y, mientras, más allá de ese tuit casi 30 horas después de saltar el escándalo, Tudanca continúa desaparecido y sin dar explicaciones ante este nuevo escándalo que sacude y dinamita a su grupo en las Cortes y al PSOE de Castilla y Ledon

delito, pero especialmente contra la libertad sexual y más cuando afectan a menores», manifestó Sánchez.

«Ningún grupo social está exento de que sus miembros se alejen del camino de la ley», pero sí se diferencia en «cómo se actúa» y por eso el PSOE inició el procedimiento de suspensión de militancia de Cepa tras conocer el motivo de la investigación».

Sánchez señaló durante la rueda de prensa que la familia socialista de Castilla y León se siente «profundamente indignada y dolida» por esos hechos y de ahí la reacción inmediata de suspensión de militancia inmediata en cuanto el Tribunal Superior de Justicia confirmó la existencia y naturaleza de la investigación.

Insistió Sánchez en los valores que defiende el partido y de ahí su firmeza al decir que el PSOE aplica la «tolerancia cero» cuando se producen hechos como el que se investiga en la actualidad. «Para nosotros no es un lema, es una exigencia radical de comportamiento de nuestros cargos públicos, de todos. Nadie sobre quien recaiga la más mínima sospecha de abuso sexual ni de otra índole puede formar parte del Partido Socialista, a cuyos cargos exigimos absoluta ejemplaridad, un comportamiento no solo legal, sino a mayores una ética pública y privada ejemplares», añadió

Sánchez dio la cara ante las preguntas de los periodistas y no dudó al indicar que en casos así debe caer todo el peso de la ley. «Les aseguro que la familia socialista de Castilla y León se siente profundamente indignada y dolida por esos hechos. De ahí nuestra reacción inmediata de suspensión de militancia inmediata en cuanto el Tribunal Superior de Justicia confirma la existencia y naturaleza de la investigación», dijo.

Defendió la secretaria de Organización de los socialistas de Castilla y León que son ajenos a esta investigación y que han tenido conocimiento de todo ello cuando el ya exprocurador socialista dimitió el lunes de todos sus cargos. Cepa trasladó el viernes al líder socialista de Salamanca, David Serrada, que estaba siendo investi-

gado y fue el máximo responsable del PSOE salmantino el que le dijo que debía presentar la dimisión, lo que se produjo el lunes.

La nota de prensa remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León este pasado lunes puso de manifiesto la investigación abierta al ya exprocurador de Salamanca. «La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León mantiene abierta una causa por un presunto delito de agresión sexual a un menor contra un procurador en Cortes por la provincia de Salamanca», reflejaba el comunicado remitido por el Alto Tribunal de Castilla y León a los medios de comunicación.

Sánchez admitió que en el partido están dolidos por los hechos y mostró toda su energía al indicar que la justicia deberá hacer su trabajo; «Que llegue a las últimas consecuencias».

La secretaria de Organización admitió que el pasado viernes al secretario general del PSOE de Salamanca le llega la información de que Cepa está en una investigación judicial, pero añadió que no sabía de qué índole ni naturaleza y fue el lunes cuando la formación tuvo conocimiento de que la causa está abierta por una presunta agresión sexual a un menor, momento en el que le abren expediente para ser expulsado.

Sánchez afirmó que el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, está dolido. «Es una persona con una sensibilidad especial en la defensa de los más vulnerables». «Está profundamente indignado y con dolor».

Los hechos que provocan la dimisión de Cepa y su expulsión del partido llegan pocos meses después de la dimisión de otro procurador socialista de Castilla y León, Ángel Hernández, detenido por un caso de violencia machista. En el partido asumen la gravedad de los casos. «Faltaría más, estos son casos personales pero nosotros hemos demostrado nuestro compromiso y condenamos de forma rotunda estos casos. Lo que hacemos es expulsar de manera inmediata a nuestro procurador cuando tenemos conocimiento de lo sucedido»

## El PPCyL reclama a Tudanca «explicaciones inmediatas» tras la dimisión de Cepa

Vox acusa al PSOE: «Cepa no es un procurador cualquiera, lleva 25 años yendo en las listas; tolerancia cero y socialismo cero»

#### VALLADOLID

El secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha exigido al PSOE «explicaciones inmediatas» tras la dimisión del procurador socialista y portavoz de Agricultura, Juan Luis Cepa, por un hecho «extremadamente grave» como «un presunto caso de abuso sexual a un menor».

El Partido Popular considera que se trata de un hecho de gravedad y reclama transparencia así como aclaraciones para saber si los dirigentes del PSOE eran conocedores de la investigación que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León había abierto contra el ya exprocurador socialista por un «presunto caso de abuso sexual» a un menor.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Vázquez ha reclamado en concreto al secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, que aclare la situación. «Nos preguntamos si el PSOE de Castilla y León lo sabía desde hace un mes y lo ha ocultado, urgen aclaraciones y explicaciones por parte de Luis Tudanca», ha defendido, según informa Europa Press.

El PP de Castilla y León reclama información para saber si los dirigentes de PSOE tenían noticias de esta investigación que continúa abierta y se muestran firmes al pedir a Tudanca que aclare los hechos.

El exprocurador del PSOE de Castilla y León presentó este pasado lunes la dimisión de todos sus cargos. El viernes había comunicado al líder socialiata de Salamanca, David Serrada, que estaba siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y éste le dijo que presentara la dimisión.

Cepa, expulsado del partido, presntó su dimisión como procurador, miembro del comité au-



Francisco Vázquez. ICAL

tonómico y concejal por el municipio de Aldea del Obispo.

Los socialistas de Castilla y León condenan y rechazan los hechos y aseguran que no tenían constancia de la investigación y que han actuado después de que el exprocurador dimitiera de todos sus cargos, como señaló ayer la secretaria de Organización, Ana Sánchez, quien rechazó y condenó de forma enérgica este tipo de conductos.

Para Vázquez, ante esta situación, «no valen tibiezas» por lo que ha exigido «transparencia y respuestas urgentes». «Qué más nos queda por ver en el grupo parlamentario socialista, hace menos de seis meses otro procurador tuvo que dimitir por un presunto caso de violencia machista», indicó.

El portavoz adjunto de Vox en las Cortes arremetió ayer contra el PSOE por el caso Cepa. «El Partido Socialista es el mayor peligro para los españoles, no hay delito del código penal que no esté en su historia. De ser cierto el gravísimo delito por el



Carlos Menéndez. E.M.

que se está investigando a Cepa hay que decir que no es un procurador cualquiera, lleva 25 años yendo en las listas. El PSOE es el responsable de la Ley 'si es sí' que ha rebajado condenas a pederastas y agresores sexuales. Tolerancia cero pero también socialismo cero».

Menéndez acusó a la secretaria

de Organización de los socialistas de Castilla y León, Ana Sánchez, de mentir en la rueda de prensa que ofreció ayer para explicar la investigación del TSJ de Castilla y León a Cepa. «Pedro Sánchez no mantiene a Ana Sánchez por su trayectorio o capacidad política sino por mentir sin despeinarse. El PSOE intentó encubrir el caso Cepa aludiendo a motivos personales pero cuando un medio de comunicación (en referencia a El Mundo de Castilla y León) destapa la mentira y el TSJ lo corrobora es cuando dicen que lo echan. Cepa dimite, no se le echa, como pasó con Ángel Hernández. ¿A quién protege el PSOE y de qué lado está?», concluyó Menéndez.



## **ESQUELAS**

#### FARMACIAS 🝕 **DE GUARDIA**

SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA: (9:30h a 22:00h)

- Plaza Mayor, 19
- (esquina C/ San Lorenzo)
- C/ Alejandro Yagüe, I
- (Antigua Arzobispo de Castro, I) Villarcayo, 10
- (a la altura del nº 65 de la Avd. Cid)
- Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro

SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA: (22:00h a 9:30h del día siguiente)

- C/ Aleiandro Yagüe, I
- Francisco Sarmiento, 8



#### DOÑA CECILIA RICA GUERRERO (PUCHI)

(VDA. DE DON RUFINO CUADRADO SERRANO)

Falleció en Salas de los Infantes el día 19 de agosto a los 89 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus apenados hijos: Raquel y Miguel Ángel, Hijos políticos: Raquel y Joselu, Nietos: Luis, Carmen y Lara. Hermanos. Hermanos políticos. Sorbinos, primos y demás familia

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy miércoles a las 12:00 h. en la iglesia parroquial de Santa Cecilia de Salas de los Infantes.

Vivía: C/ Palacio, nº 17

raria 'San José' de Salas de los Infantes



#### DON TEODORO MARTÍNEZ OJEDA

(VDO. DE DOÑA ESPERANZA MORADILLO ALONSO)

Falleció en Burgos el día 20 de agosto a los 101 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus hijos: Paula (†), Marisol, Gregoria, Gabriel, Victorina, José María, Esperanza (†), Bienvenido, Begoña y José Luis (†). Hijos políticos: Tomás, Felipe, Jesús, Conchi, Juanjo, Bene, Celso, Magdalena, Carmelo y Lucía. Nietos, biznietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

#### Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy miércoles a las 16:45 h. en la capilla del Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Efectuándose acto seguido la conducción del finado al cementerio de San josé.

**vía:** Rcia. Santa Teresa de Jesús Jornet. apilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'

Burgos, 21 de agosto de 2024

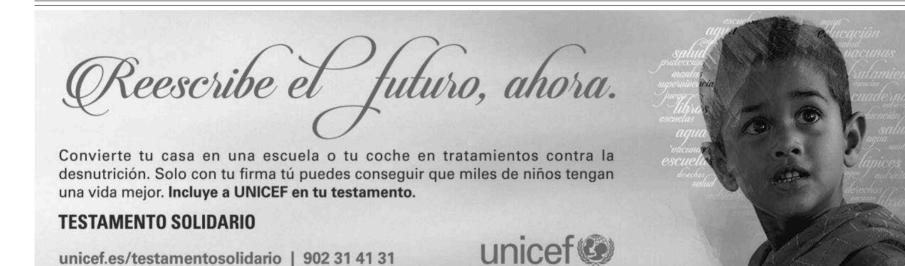

## **ESQUELAS** en el mundo EL CORREO DE BURGOS

Consulte nuestras tarifas en www.elcorreodeburgos.com

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

### **DEPORTES** APAREJADORES RUGBY BURGOS



Manuel Vadillo, Tomás Fisac y Jorge Fuente, durante la presentación del jugador burgalés y la renovación del convenio para el Recoletas Burgos Caja Rural. ÓSCAR CORCUERA

# «A por todas» para, al menos, repetir los éxitos

La Supercopa será el primer reto y se disputará en Palencia / Jorge Fuente se suma al equipo con ganar de «aportar» y aunque ve «díficil» ser titular luchará por estar a la altura

R.G.U. BURGOS

«A por todas». «A por los tres títulos». Con esa motivación emprende la pretemporada el Aparejadores Rugby Burgos que comenzará los entrenamientos a partir del lunes con la disputa de la Supercopa en septiembre en mente.

«Vamos a ir a por todas. De tres finales como el año pasado, ganamos dos. Tampoco está mal el porcentaje para la ciudad que somos, que nos enfrentábamos a un club que tiene a su disposición cinco campos de rugby y nosotros que tenemos uno y no es nuestro» Así resumía los objetivos de la próxima temporada el presidente del club, Manuel Vadillo durante la presentación del nuevo fichaje, el canterano Jorge Fuente que regresa a Burgos tras su periplo de tres años en otros equipos.

Tanto Fuente como el presidente de la Fundación Caja Rural de Burgos, Tomás Fisac, entidad con la que el club acaba de renovar su convenio de colaboración y patrocinio ensalzaron los logros conseguidos por el equipo la temporada pasada. «El año pasado fue histórico completamente y este año habrá que mejorarlo», promería Fuen-

te en su primera comparecencia pública tras el fichaje.

#### FUENTE VUELVE A CASA

Jorge Fuente regresa por «decisión propia» a Burgos tras tres temporadas militando en otros equipos , ya que, según explicó, siempre se mantuvo en contacto con el club y en un momento dado, al despejarse ciertas dificultades laborales, preguntó por la opción de regresar, que el equipo aceptó rápidamente, convencidos de la ética de trabajo y las cualidades del talonador burgalés.

«He podido volver porque mi situación laboral ahora es propicia para ello. Quería aprovechar las últimas balas que me quedan de carrera deportiva y mejor que hacerlo al máximo nivel y en casa», explicaba ayer Jorge Fuente. El propio jugador reconoce que «el salto va a ser grande», pero confía en su «experiencia en plantillas buenas» y considera que puede «estar a la altura» para «intentar ayudar al equipo lo más posible», sea en un rol «principal o secundario», aunque con el objetivo de llegar a ser titular. «Lo veo complicado. Vamos a ir poco a poco», admite.

#### **CONVENIO**

Fundación Caja Rural de Burgos. Aparejadores Rugby Burgos y la Fundación Caja Rural han renovado su acuerdo de colaboración, un compromiso de larga trayectoria según recordó el presidente de la Fundación, Tomás Fisac, quien recalcó el apoyo al deporte que caracteriza a la entidad y en particular al rugby, cuyos valores como «el esfuerzo, el trabajo, el equipo o la cooperación», comparten. «Nuestro compromiso con Recoletas es un compromiso fijo y queremos que dure en el tiempo», señaló Fisac, quien bromeó con que la Fundación «es un talismán» para el club deportivo ya que bajo su patrocinio «nos han dado muchas alegrías esta temporada pasada, la Supercopa de España, la Copa del Rey y a punto de llevarse la liga».

#### REJUVENECER LA PLANTILLA

El Recoletas Burgos Caja Rural tiene prácticamente confeccionada la plantilla con las renovaciones y los nuevos fichajes, aunque el club sigue negociando para incorporar un jugador más para la segunda y la tercera línea con los que se está «negociando», según explicó Vadillo, quien aclaró que «cuando se incorporen ya la plantilla estará completa». El equipo se ha confeccionado desde la dirección deportiva con la primera premisa de «ocupar los puestos que se han quedado vacíos», aclaró el presidente, incorporando a «gente de calidad». Además, especificamente se ha buscado un perfil de «gente joven», no sólo por las dificultades del sistema y para «traer lo más asequible». El principal objetivo de apostar por la «juventud» es armar «un equipo de futuro».

#### **OBJETIVOS**

El primer objetivo es la Supercopa que se disputará el 29 de septiembre en el estadio de La Balastera, en Palencia, en la que el equipo gualdinegro se medirá a su némesis la pasada temporada, el VRAC Quesos Entrepinares. Aparejadores Rugby Burgos defiende el título, con lo que este partido cobra aún mayor relevancia, además de la repercusión económica que deja ya que ambos clubes comparten la organización y gastos y reparten el ingreso por taquilla. A mayores, se está ultimando un acuerdo con el Alcobendas para disputar dos partidos amistosos, uno en San Amaro y otro en la localidad madrileña.

Paralelamente, el club tiene en marcha la campaña de socios que ya deja más de un millar de renovaciones y a juicio de Vadillo seguirá en tendencia positiva. El presidente también confirmó que «todavía está por cerrar el presupuesto», pero aseguró que la cautela guiará la planificación de la temporada. Confirmó que «en algunos aspectos» se ha subido el presupuesto pero «también hemos tenido que reducir en otros gastos» y asegura que «tampoco queremos volvernos locos y que sea un sueño de verano, de un día y de otra temporada». «Vamos a ir piano a piano», remarcaba.

En cuanto a la cantera, Manuel Vadillo confirmó que el club mantendrá la misma configuración que la temporada pasada con equipos inscritos en todos los niveles y con un previsible aumento de la afluencia de nuevos niños en las categorías más inferiores, vista la afluencia de consultas en la sede del club. «Vamos a ocupar todas las categorías», confirmaba desde los «linces, que tienen cuatro y cinco años» y con especial interés por la Sub23, ya que, a su juicio, «la competición es muy atractiva. Se juega contra equipos de calidad y te da para ro-

### **DEPORTES**

## El Tizona inicia la pretemporada a las órdenes de Salva Camps

**BALONCESTO.** Los trece jugadores de la plantilla del conjunto azulón saltaron a la cancha para ponerse a las órdenes del nuevo técnico y comenzar a preparar los primeros encuentros

BURGO

Primera toma de contacto de la plantilla del CB Tizona en el inicio de la pretemporada en el polideportivo El Plantío en la que saltaron a la cancha la totalidad de los efectivos con los que cuenta de momento el nuevo entrenador del conjunto azulón. Salva Camps, que asume la dirección técnica del equipo de cara a la próxima temporada, contará con la asistencia de Denís Pombar, Julen Forniés y Jesús Ramírez. Además, en verano se incorporó al staffla entrenadora Mireia Capdevila, quien se une al resto del equipo técnico tras haber obtenido el bronce en el Mundial Femenino U17 como asistente en la Selección Española

La plantilla del Grupo Ureta Tizona Burgos completó sin incidencias sus exámenes médicos y este martes se citó para el primer entrenamiento. Regresaron al poliderportivo El Plantío los renovados Caio Pacheco, Ramón Vilà, Rodrigo Seoane, Abdou Thiam, Jacobo Díaz y Ayoze Alonso, además de David Böhm, que ya tenía contrato, y Totte Alonso, quien tras su cesión en Cartagena, formará parte del equipo en Primera FEB. Aellos se suman las nuevas incorporaciones: Jaume Lobo, Jordi Rodríguez, Mo Soluade, Đorđe Simeunović y Lance Jones. Son trece jugadores a las órdenes de Camps, que tiene como primer objetivo el debut en la Copa de España. Cabe reseñar que la temporada anterior el Tizona también contaba con 13 jugadores



Salva Camps le da instrucciones a Rodrigo Seoane durante el entrenamiento del martes. CB TIZONA

## Cuadrúple ración de derbis en Tercera

**3ª RFEF.** El Promesas comenzó la pretemporada el 1 de agosto

BURGO

El Burgos CF Promesas encara una nueva temporada en el grupo VIII de la Tercera RFEF y a las órdenes de Alex Albístegui comenzaron la pretemporada el pasado 1 de agosto. El filial conoce ya el calendario de liga que les llevará a e enfrentarse al CD Palencia Cristo Atlético en la primera jornada, programada para el fin de semana del 7 y 8 de septiembre, aunque los horarios y fechas definitivos

están pendientes de confirmación.

El segundo equipo del Burgos CF compartirá categoría este año con otros tres conjuntos burgaleses: el CD Mirandés B, que se mantuvo en Tercera RFEF la pasada temporada, la Arandina CF, que desciende de la Segunda RFEF, y el CF Briviesca, que sube desde la Primera División Regional de Aficionados.

Los blanquinegros se verán las caras con el filial jabato en las últimas



La plantilla durante un entrenamiento de pretemporada. BURGOS CF

fechas de cada vuelta, con el primer encuentro en Miranda de Ebro durante el fin de semana del 11 y 12 de enero de 2025 y el último en Castañares, el fin de semana del 10 y 11 de mayo para cerrar la competición.

El primer duelo de los de Albístegui contra la Arandina CF se jugará en la jornada 11, en el Juan Carlos Higuero durante el fin de semana del 16 y 17 de noviembre, mientras que la vuelta está programada para la jornada 28, durante el fin de semana del 29 y 30 de marzo, en Castañares.

El BCF Promesas tendrá su primer derbi provincial al visitar al CF Briviesca en la jornada 7, el fin de semana del 19 y 20 de octubre, y la vuelta será en la jornada 24, el fin de semana del 1y 2 de marzo, en Castañares.

## El campus de esgrima de Melgar completa todas las plazas

BURGOS

El Campus de Esgrima que se celebra en Melgar de Fernamental, organizado por la Sala Esgrima Burgos y que este año alcanza su séptima edición, ha concitado una alta participación para el campamento, que abarca las modalidades de espada y sable, y que se desarrollará del 24 al 30 de agosto.

Todas las plazas han sido ocupadas, lo que ha llevado a un aumento en la ocupación de los hoteles locales. Este año se ha registrado un total de 96 deportistas provenientes de clubes de más de 25 ciudades, incluyendo Baleares y Canarias. Además, participarán el equipo nacional absoluto de Portugal y tiradores de Colombia, Bulgaria, Georgia y Estados Unidos. Este incremento en la participación ha llevado a denominar a la séptima edición como 'Campus Internacional de Melgar'.

En su primera edición, participaron 18 deportistas de tres clubes, según recuerda en un comunicado Saesbu, la entidad burgalesa a cargo de esta iniciativa, que espera que la próxima edición atraiga aún más interesados debido a la organización que ha caracterizado las ediciones anteriores.

El campus combina un programa deportivo con diversas actividades recreativas. Fanny Prieto (Licenciada en Magisterio) y Marta Rodríguez (Monitora de tiempo libre) son las responsables del área de actividades extradeportivas de este campus, que este año incluye salidas al Acuapark, Scape Room, juegos en piscina, tiro mecánico, hinchables, noche del terror y Got Talent.

El cuerpo técnico y de recreación del campamento incluye a Alfonso Ramírez (espada/Madrid), Gabriel Ferrá (espada/Cáceres), Nuno Frazao (espada/Portugal), Rafael López (sable/Madrid), Wenceslao García (sable/Ávila), Fran Pia (sable/Valencia) y Carlos Zayas (director de SAESBU) como coordinador general y entrenador de espada. Estos profesionales de la esgrima son responsables del desarrollo de cada sesión deportiva, orientadas al calendario de competiciones nacionales e internacionales de la próxima temporada. Nati Delgado es la responsable del área de preparación física.







Hacinas es un pequeño municipio ubicado en la comarca de la Sierra de la Demanda con partido judicial en el pueblo vecino de Salas de los Infantes. Se encuentra a tan solo 13 kilómetros del monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos. Poco más de 50 kilómetros separan este pueblo de la capital provincial, conectados por la carretera nacional N-234.

Cuenta con una población de 150 habitantes. Su economía siempre ha estado basada en la agricultura, la ganadería, la industria alimentaria, la madera y la construcción. Su relieve es esencialmente llano pero con importante altitud, trascurrido por el río de Gete y Hacinas.

La historia de este pueblo se remonta a tiempos prehistóricos, como lo demuestran los restos fósiles de árboles petrificados, que datan de millones de años. Estos fósiles dan testimonio de un paisaje

Este lugar fue habitado durante la época romana, pero adquirió mayor importancia en la Edad Media, cuando formó parte de la repoblación de la región durante la Reconquista. Fue un territorio que estuvo bajo el dominio del Conde Fernán González, quien es una figura clave en la historia de Castilla. A lo largo de los siglos, Hacinas se mantuvo como un pequeño núcleo rural, con una economía basada en la agricultura y la ganadería.

En la actualidad, aunque su población ha disminuido, el pueblo conserva su encanto histórico y es un lugar de interés cultural y turístico en la región.

Una de sus fiestas populares de más tradición es la romería a Santa Lucía que se celebra el domingo anterior al día de San Mateo (21 de septiembre), también se crea un mercadillo popular en la campa de

#### **HACINAS**

## El mayor ejemplar de árboles fósiles de Burgos

Su ermita dedicada a Santa Lucía se ha convertido en un punto clave para el peregrinaje / La romería de Santa Lucía una de las más grandes de la provincia

la ermita y las mujeres vestidas con el traje típico bailan a la santa. Esto va unido al día de Santa Lucía que tiene lugar el 13 de septiembre.

Como en la capital provincial, se celebra la festividad de San Pedro y San Pablo el 29 de junio, con actividades para disfrutar en compañía de familia y amigos.

Una curiosidad de este pequeño pueblo es su carnaval, reconocido por la incorporación de personajes pintorescos como la Tarasca, la Curra y los Comarrajos.

Sin duda sus árboles fósiles son su atractivo principal, por ello cuenta con el centro de visitantes Árbol Fósil. El visitante puede contemplar la reconstrucción del ambiente primitivo de hace 120 millones de años, fósiles vegetales de distintas épocas geológicas, informaciones sobre los bosques fósiles en España y los más famosos bosques petrificados en el mundo.

Pero Hacinas tiene mucho más para ofrecer. Su iglesia parroquial va dedicada a San Pedro, su patrón. Construcción sólida y de líneas regulares, levantada en la primera mitad del siglo XVII. Sustituyó a otra iglesia anterior románica, seguramente del siglo XI. La ermita de Santa Lucía por su patrona homónima. El edificio no tiene mayor interés arquitectónico y artístico, pero la devoción que el pueblo cristiano siente por esta santa ha hecho que este Santuario sea un foco de peregrinaciones y haya dado lugar a una de las romerías más importantes de la provincia de Burgos.

Se pueden visitar los restos de Castillo que data de los siglos IXyX, hoy en día funciona también como mirador.

En el centro de pueblo se encuentra un rollo jurisdiccional, es de sobrio estilo gótico tardío y desde allí parten las principales calles del pueblo, en las que todavía se pueden admirar buenos ejemplares de

Rodeado por naturaleza y cercano a la Sierra de la Demanda se pueden realizar numerosas rutas por sus alrededores. También hay un paseo por los pueblos vecinos de Santo Domingo de Silos, Carazo y Peña de Cervera donde encontrar monasterios e impresionantes restos de arquitectura, así como el desfiladero de La Yecla.





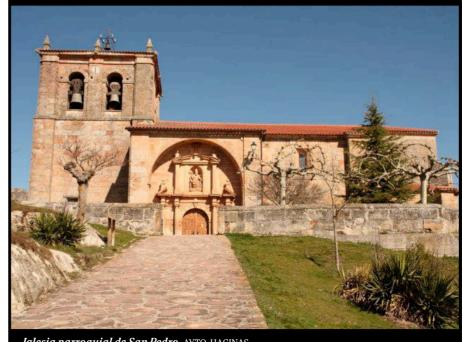

Iglesia parroquial de San Pedro, AYTO, HACINA

## HERALDO-DIARIO DE SORIA

**EL** 

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Miércoles 21 de Agosto de 2024. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

AÑO CX. Número: 18.980

## El PERTE del agua da a la capital 1,5M€ y deja fuera a Diputación

Soria podrá desarrollar un proyecto de digitalización de unos dos millones • La institución provincial tendrá que esperar para su iniciativa de más de cuatro millones de inversión

JOSÉ SOSA SORIA

La resolución provisional de la convocatoria de ayudas del PERTE del agua en entorno urbanos concede al Ayuntamiento de la capital 1,5 millones de euros para desarrollar un proyecto de digitalización del ciclo integral del agua de Soria y sus pedanías. Por el contrario, la solicitud presentada por la Diputación provincial se queda fuera por «falta de crédito» y con un proyecto peor valorado por los técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que es quien resuelve. Esta segunda edición del PER-TE resuelve al revés que la primera, en la pasada legislatura, cuando fue la Diputación la que sí logró la ayuda y el Ayuntamiento no.



#### DOS SUB-23 CON GANAS DE CRECER EN EL NUMANCIA

Presentación oficial de las dos últimas incorporaciones al equipo del C.D. Numancia, el arquero soriano formado en la Ciudad

Deportiva, Miguel Ángel Abad, y el central cántabro llegado del filial del Real Oviedo, Lucas Laso. Dos jóvenes sub-23 que arriban a Soria con

ganas de crecer. Ambos reconocieron que la decisión de recalar en el club rojillo fue fácil y quieren aprovechar la oportunidad.

## Las matriculaciones en el Campus de Soria alcanzan ya el 88%

Las facultades de Educación, Empresariales v Salud van en cabeza y desciende Traducción

El Campus Universitario de Soria ya tiene cubiertas el 88% de sus nuevas plazas y espera volver a rozar el lleno con Ciencias de la Salud, Educación y Empresariales siendo las ramas que prácticamente cubrirán todas las vacantes. El vicerrector, José

Luis Ruiz Zapatero, señaló que la «sorpresa» se encuentra en Traducción con poco más del 50% de la matrícula. La previsión es que una vez se cierre la matrícula de forma definitiva el Campus esté muy cerca de completar todas las plazas oferta-



BODEGA DEL ABAD

www.bodegadelabad.com

#### Los camiones cisterna abastecen con 687.000 litros de agua a 14 localidades

Los camiones cisterna de la Diputación han distribuido 687.000 litros de agua en 14 municipios durante la semana pasada, coincidiendo con el puente festivo y las fiestas patronales de numerosos pueblos. Una cifra bastante superior a la registrada durante la misma semana del año pasado que ascendió a 489.000 litros, es decir, casi un 29% más en 2024.

#### Soria Ya recoge firmas contra la supresión de paradas de autobús

Soria Ya apela a la ciudadanía a través de la recogida de firmas, también en change.org, que presentará contra la supresión de paradas en las distintas líneas de la provincia que recoge el borrador del transporte público de viajeros. Asegura que se pierden 33 paradas y una línea completa.

#### Pardo destaca la «convivencia normal» con la hostelería en las fiestas burgenses

#### SAN JUAN



Una treintena de vecinos por cuadrilla aún no han pagado su tajada

# El segundo Perte del agua premia a la capital y 'castiga' a la Diputación

• La ciudad recibirá 1,5 millones de euros para un proyecto de dos millones y la institución provincial, con peor valoración, no logra la ayuda por «falta de crédito» • En la primera convocatoria ocurrió justo al revés

#### JOSÉ SOSA SORIA

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó ayer la resolución provisional de la convocatoria de ayudas del Perte de digitalización del ciclo del agua en entorno urbanos en su segunda edición. Se movilizan 300 millones de euros en ayudas de las que llegarán a Soria 1,5 millones para la capital provincial. La Diputación, que también optaba a estas ayudas, se queda fuera por «falta de crédito» y con un proyecto peor valorado por los técnicos del ministerio. La capital podrá desarrollar un proyecto de unos dos millones mientras que Diputación tendrá que esperar para su iniciativa que pretendía impulsar una inversión de más de cuatro millones. Se da la circunstancia de que en la primera convocatoria, la pasada legislatura, fue la Diputación la que sí logró la ayuda y el Ayunta-

Esta segunda convocatoria del Perte del agua urbana beneficiará a medio centenar de proyectos de toda España con ayudas que van desde los 675.000 euros a los 10 millones con un promedio de financiación del 80%. Según apuntó el Ministerio «el conjunto de proyectos propuestos como beneficiarios tendrá un impacto esencial en la transición a la digitalización y los nuevos desafíos normativos del sector, permitiendo mejorar la eficiencia del ciclo integral urbano del agua desde la captación, almacenamiento y distribución, hasta el saneamiento y depuración, contribuyendo así a realizar un uso más eficiente y sostenible de este recur-

La resolución provisional concede la mayor puntuación a un proyecto presentado por la empresa municipal de aguas de Málaga (Andalucía) que recibirá casi 8 millones de euros de subvención. Este proyecto obtuvo una puntuación de 88. El proyecto presentado por Soria, a través de la sociedad mixta del agua, obtuvo 75 puntos en la valoración de los técnicos. La iniciativa se denomina 'proyecto de digitalización del ciclo integral del agua de Soria y sus pedanías'. Desde el propio Ayuntamiento explicaron ayer que «la ciudad ha conseguido la subvención máxima ya que el tope para municipios de menos de 50.000 habitantes era el millón y medio y, en esta ocasión, no podía incluir obra civil ya que el objetivo pasa por la modernización de

En la primera convocatoria del Perte del agua el Ayuntamiento de Soria se quedó fuera de los proyectos seleccionados en la resolución publicada en septiembre de 2023. En



La digitalización permitirá un mejor control del ciclo del agua. MARIO TEJEDOR

#### El primer Perte tenía menor dotación y financió menos proyectos

#### Diputación logró 76 puntos hace un año y ahora se queda en 68

aquella ocasión se presentó una iniciativa que movilizaba una inversión de 14,6 millones de euros de los que

se solicitarán a fondos europeos el total de 6,8 millones.

En el anexo II de la resolución provisional se informa sobre las solicitudes que, al menos de momento, han quedado desestimadas por falta de crédito. En ese listado está el proyecto presentado por la Diputación provincial de Soria. El primero de los proyectos desestimados es uno tramitado desde dos empresas que gestionan el agua de municipios entre Alicante y Murcia. La iniciativa se queda fuera con 72 puntos.

La Diputación provincial presentó la iniciativa SOAR Avanza—continuación del programa Social Agua Rural— obtuvo tras la valoración de los técnicos del ministerio una puntuación de 68 puntos. El importe de la ayuda solicitada ascendía a prácticamente 3,5 millones de euros. Aunque se ampliara el crédito, la Diputación soriana tendría difícil entrar dentro de las ayudas ya que hay unos 60 proyectos con mejor puntuación que también han quedado fuera.

A través de esta segunda convocatoria la Diputación planeaba extender las acciones del primer perte con varias actuaciones que tenían como objetivo mejorar el conocimiento de los usos del agua, asegurar una planificación hidrológica, contribuir a la innovación de la gestión del ciclo integral del agua mediante el uso de la digitalización e implantar una red de gestión de captaciones para facilitar su monitorización y el control por los pueblos de la provincia.

Cabe destacar que la Diputación se queda fuera ahora a pesar de que en el primer Perte del agua para el ciclo urbano fue una de las iniciativas escogidas por el ministerio. Aquel proyecto, denominado SOAR, obtuvo una puntuación de 76 -por los 68 de ahora–. Aquel proyecto se elaboró en la pasada legislatura -la resolución se conoció en septiembre-. La primera convocatoria además era más complicada ya que tenía 200 millones de dotación por los 300 millones del segundo programa. En esa resolución se dieron ayudas a 30 proyectos por los 50 de la segunda convocatoria.

El proyecto del Perte del agua ya ha iniciado su desarrollo por parte de la Diputación. Se trata de una iniciativa enfocada a la mejora de la eficiencia y sostenibilidad del ciclo provincial del agua que pretende llevar a cabo la «digitalización» del ciclo urbano de «320 núcleos de población, pertenecientes a 121 municipios de la provincia de los cuales 120 están incluidos en Reto Demográfico». El proyecto se estructura en 11 actuaciones principales. La Diputación logró casi 7 millones de ayudas para un proyecto que movilizará inversiones por valor de 10 millones de euros.

#### MEJORA EN EL CICLO DEL AGUA DE LA CAPITAL CON UNA QUINCENA DE ACCIONES

Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Soria el proyecto beneficiario «tiene un carácter global y completo puesto que comprende 15 actuaciones a lo largo de todas las fases del ciclo integral del agua». Por un lado,

busca el aumento del control del consumo de agua, dotando al servicio del equipamiento necesario para cuantificar las posibles pérdidas de agua y modelizar las redes de abastecimiento y saneamiento obteniendo así las

herramientas imprescindibles en la mejora del conocimiento de los usos del agua. También contempla acciones para impulsar la transparencia y comunicación con la ciudadanía y entes públicos involucrados en las diferentes fases del ciclo del agua a través de la transformación digital del servicio. Otra línea pasa por la adaptación al cambio climático, gracias a los datos aportados por el control digital del agua en cada fase del ciclo, haciendo posible la dinamización y optimización del recurso con el desarrollo de planes que permitan tener controlados los escenarios de emergencia ante las diferentes situaciones que puedan acontecer derivadas del cambio climático.

## Las nuevas matrículas copan ya el 88% de las plazas ofertadas en el Campus

La 'estabilización' del profesorado sumará unos 70 docentes /Salud, Educación y Empresariales marcan el rumbo frente al «sorprendente» descenso en Traducción

JOSÉ SOSA SORIA

Quedan tres semanas para el inicio del curso en la Universidad de Valladolid (UVa) y el Campus de Soria mira ya al nuevo periodo lectivo. El vicerrector, José Luis Ruiz Zapatero, avanzó de que cuando aún quedan plazos de matrícula por cumplir el Campus ya tiene cubiertas el 88% de sus nuevas plazas. Se espera volver a rozar el lleno con Ciencias de la Salud, Educación y Empresariales siendo las ramas que prácticamente cubrirán todas las vacantes. La «sorpresa» viene por Traducción con apenas poco más del 50% de las plazas ya matricu-

Ruiz Zapatero explicó que ya han formalizado su matrícula 440 alumnos sobre las 500 plazas disponibles lo que supone alcanzar el 88% de cobertura de nuevas plazas para el Campus. Desde Soria se valora de forma positiva, más aún teniendo en cuenta que tanto la semana que viene como en septiembre la cifra puede aumentar. La previsión es que una vez se cierre la matrícula de forma definitiva el Campus esté muy cerca de completar todas las plazas ofertadas.

En el repaso de las diferentes facultades y escuelas del Campus de Soria las buenas noticias llegan en primer lugar desde Ciencias de la Salud. Había 60 plazas disponibles tanto en Enfermería como en Fisioterapia y se han cubierto ya 53 y 59 respectivamente. Ruiz Zapatero avanzó que lo normal es que de cara al inicio del curso se comple-



Las clases en el Campus de Soria de la UVa arrancan el próximo 9 de septiembre. MARIO TEJEDOR

ten las 60 plazas disponibles. También ha tenido buena acogida el nuevo master, online, sobre la Atención Integral al Paciente Pluripatológico, que se ofrece en colaboración, entre otras, con la Facultad de Medicina de Valladolid. Las 20 plazas se han completado «gracias al trabajo del Decanato de la

La Facultad de Educación también muestra signos de fortaleza. Para Infantil ya hay 51 de las 80 plazas cubiertas «que se terminarán por llenar» y en Primaria hay 89 matrículas para las 80 plazas, cifra que se ajustará de cara al inicio de las clases. El grado de Ciencias en la Actividad Física y el Deporte ha vuelto a hacer pleno con su 40 plazas ya ocupadas.

Empresariales deja también buenas cifras con 44 matriculados en ADE y otros 8 en Relaciones Laborales, grado que ya el año pasado tuvo momentos de incertidumbre. Además, hay que sumar las 22 personas matriculadas en el grado conjunto que ofrece la doble titulación.

Las peores noticias llegan desde la Facultad de Traducción, según explicó el vicerrector del Campus de Soria. La oferta para el nuevo curso alcanzaba las 60 plazas y ahora mismo solo hay 32 matrículas completadas. También el máster de Traducción en Entornos Digitales Multilingües apenas tiene 2 matriculados. Ruiz Zapatero indicó que la intención es esperar para que se complete todo el proceso de matrícula y una vez se tengan las cifras reales mantener una reunión con los responsables de la Facultad para conocer las posibles razones de ese descenso. «Es verdad que es un título que está en muchas universidades y que la privada también está apostando por él», indi-

En cuanto a la Escuela de Agrarias hay 11 matriculados en Forestales, 12 en Ingeniería Agraria y Energética. En este caso se completa la nómina de nuevos alumnos con otros 9 matriculados para el máster en Bioenergía. La comunidad universitaria de Soria volverá a situarse en el entorno de las 2.000 personas sumando las microcredenciales, la universidad de la Experiencia y los erasmus, que comienzan algo más tarde el curso.

#### **PROFESORES**

La situación del profesorado está en pleno proceso de cambio debido a la nueva normativa de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). El Campus cuenta con algo más de 250 profesores y desde el vicerrectorado esperan «que este sea el último año que puedan darse problemas con el profesorado» La UVa está completando el proceso de 'estabilización' que le permitirá sumar, en total, 680 docentes en sus cuatro campus. En el caso de Soria la vinculación a la UVA afectará a unos 70 docentes que dejarán su condición de 'aso-

Ruiz Zapatero avanzó que se trabaja para que esté todo el proceso completado de cara al inicio del curso. «En estos momentos no podemos descartar que haya algún incidente, pero esperamos que sean los menos posibles y que haya una rápida solución», concluyó.

#### EN ESPERA POR EL NUEVO **POLIDEPORTIVO Y LA** RESIDENCIA UNIVERSITARIA

En materia de infraestructuras hay 2 cuestiones clave que centran el trabajo y los esfuerzos de la Universidad de Valladolid en Soria. Por una parte la construcción de unas instalaciones deportivas propias para posibilitar el crecimiento del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y por otro la adaptación a las actuales necesidades para el uso de la residencia universitaria en el convento de La

Las instalaciones deportivas son ya un viejo anhelo de la dirección del Campus de Soria y poco a poco se han dado pasos para su construcción, **Determinados los** terrenos, la UVa ya reservó en su presupuesto de este año 250.000 euros para el desarrollo del proyecto, pero tanto las dimensiones del mismo como la velocidad de construcción de las instalaciones dependen del compromiso de la Junta, la Diputación y

el Ayuntamiento para cofinanciar la actuación. «Si tenemos que hacerlo nosotros solo será una instalación más modesta y se hará al ritmo que podamos», expresó el vicerrector, José Luis Ruiz Zapatero reiterando una posición de la UVa

ya conocida. El pasado junio, con motivo de la primera promoción del grado, tanto la consejería de Educación, como la Diputación y el Ayuntamiento mostraron su disposición a colaborar en el proyecto, pero hasta el acuerdo no se ha cerrado. La UVa confía en que el nuevo ejercicio presupuesta-

rio contemple partidas para el proyecto en las tres administraciones.

En cuanto a la residencia, la pretensión de la UVA es adaptar el convenio actual sobre la residencia. El edificio es propiedad de la Diputación, pero está cedido a la Fundación Duques de Soria. Actualmente cuenta con 62 plazas que año tras año son ocupadas. Ruiz Zapatero subraya el clima de entendimiento entre las entidades, pero se apuesta por generar un espacio «más participativo» y darle una «orientación» que permita un uso integral de las instalaciones



#### Ayuntamiento de

SAN ESTEBAN DE GORMAZ (SORIA)

Información pública de solicitud de autorización de uso excepcional en suelo rustico y licencia urbanística para SONDEO DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, en el término municipal de San Esteban de Gormaz.

Por PAGOS DE SARO NIÑO SL. se tramita licencia urbanística y autorización de uso excepcional, en expediente nº 63/2023 (G 1110/2023) para SONDEO DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, en el término municipal de San Esteban de Gormaz, en polígono 92, parcela 548 de San Esteban de Gormaz calificado como suelo no urbanizable, sin protección especial, asimilable al Suelo Rústico común; y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 23 y 25 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y los artículos 307.3 y 432 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se somete a información pública, mediante la publicación del presente anuncio:

- . Órgano que acuerda la información pública: Alcaldía-Presidencia
- 2. Fecha del acuerdo: 15 de enero de 2023.
  3. Instrumento o expediente sometido a información pública: Expte G: 1110/2023
  4. Ámbito de aplicación: polígono 92, parcela 548 del término municipal de San
- Esteban de Gormaz.
- Estebal de Gomaz.

  5. Identidad del Promotor: PAGOS DE SARO NIÑO SL

  6. Duración del período de información pública: por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León.
- 7. Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales, en horario de atención al público, de 9 a 14 horas de lunes a viernes, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://www.sanestebandegormaz.org], de conformidad con lo dispuesto en el Art. 432.7 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

En San Esteban de Gormaz a 15 de enero de 2024. El Alcalde en funciones Fdo: **Daniel García Martínez.** 

## Soria Ya recoge firmas para frenar la supresión de paradas de autobuses

Denuncia el planteamiento del Gobierno en el mapa de transporte de viajeros que elimina los apeaderos con menos de 500 usuarios en un territorio despoblado como el soriano

#### MILAGROS HERVADA SORIA

Soria Ya recoge firmas ciudadanas para frenar el proyecto del Gobierno en el mapa de transporte público de viajeros que suprime 33 paradas en la provincia y una línea completa, la Soria-Calahorra. Comenzó el pasado sábado y continuará recorriendo los pueblos durante los meses de agosto y septiembre, además de en la plataforma change.org. El proyecto de ley se encuentra en fase de alegaciones y es ahora, señaló el procurador de Soria Ya, Ángel Ceña, el momento de tratar de poner solución a lo que calificó de «despropósito», por cuanto deja sin las paradas existentes a numerosos pueblos de la provincia.

«Esto no es movilidad sostenible, como asegura el Gobierno», afirmó Ceña, sobre «los recortes» que tiene previsto realizar el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en diferentes líneas de autobús de competencia del Estado.

El portavoz de Soria Ya puso como ejemplo que un vecino de Almarza que quiera ir a Logroño «tiene que venir a la capital y pasar luego por su pueblo», añadió desde las dársenas de la estación de autobuses de la ciudad.

Lo que reclama Soria Ya es que las paradas no se eliminen sino que sean facultativas, es decir, si existe un viajero que se efectúen, «porque la tecnología lo permite».

Rechaza Soria Ya que desde el Gobierno se les haya acusado de lanzar «bulos», porque, matizó Ceña, el propio subdelegado planteó una línea a la demanda a los alcaldes de Tierras Altas. Algo que, por otro lado, no es posible porque las comunidades autónomas no pueden exceder su radio de acción a otras au-

Los sorianistas criticaron «el recorte de servicios» que tanta repercusión tiene en territorios despoblados, «uno más», y pidieron al minis-



Representantes de Soria Ya en las dársenas de la estación de autobuses.. MARIO TEJEDOR

tro de Transportes, Óscar Puente, que les ha bloqueado en redes sociales, «que se respeten las paradas, aunque sean facultativas», instándole igualmente a dar a conocer el estudio de viabilidad de la línea Soria-Castejón. «Que piense con cariño en la conexión ferroviaria de Soria», le reclamó Ceña.

Del mismo modo, aseguró Soria Ya que no se fía de la anunciada negociación con las comunidades autónomas para perfilar el mapa de transporte de viajeros, «porque nos han engañado ya antes».

Las paradas que contempla el borrador del nuevo mapa concesional de transporte público de viajeros por carretera que está diseñando el

ministerio dirigido por Óscar Puente afecta a todas las líneas. En la Soria-Madrid, sólo permanecen Medinaceli y Almazán, las demás se suprimen. En la Soria-Zaragoza sólo quedan las paradas de Ágreda y Ólvega; en la línea Soria-Valladolid unicamente San Esteban y El Burgo; en la Soria-Logroño ninguna de las existentes hasta ahora, y lo mismo en el caso de Soria a Pamplona. Y en la línea de Madrid a El Burgo de Osma, sólo para en San Esteban. Respecto a la que une Barcelona-Zaragoza-Madrid, también se suprime la parada de Arcos de Jalón, «dejando a todo el Alto Jalón sin esa parada de comunicación», lamentó Ceña, quien reconoció es

un «proyecto de plan pero lo han

Asimismo, criticó la postura del PSOE de Soria por considerar que justifican este borrador. «No nos parece razonable que el Partido Socialista en Soria, diputados, senadores y el subdelegado del Gobierno consideren que es un tema menor, porque no lo es». Del PP dijo que «también se pone de perfil porque no reivindica suficientemente en una actitud ambigua».

Por otro lado, Ceña destacó que varias líneas que prestan servicio en Soria incumplen el contrato, como la que enlaza con Salamanca y Barcelona, reclamando «al subdelegado y al Ministerio que inspeccionen».

#### **CLECEVITAM**

#### PRIMERA EDICIÓN **DEL CERTAMEN DE** PINTURA RAPIDA

El próximo sábado 24 de agosto, la residencia CleceVitam El Parque de Soria celebrará la primera edición de su Certamen de Pintura Rápida. Acudirá Eugenio Medina Calzada como comisionado del mismo junto a un jurado formado por miembros relacionados con el mundo del arte y la pintura. Podrán participar todos los artistas que tengan cumplidos, mínimo, los 18 años en el momento de la inscripción./HDS

#### **SORIA SALUDABLE** FASCÍCULO DE LA

### **FCCR DEL HOSPITAL LATORRE**

El fascículo número 63 del Soria Saludable de la Fundación Científica Caja Rural finaliza el bloque de los dedicados a la Historia de los hospitales de Soria que puede descargarse en la web de la Fundación. Corresponde al breve pero intenso recorrido del Hospital Latorre de Soria, «que ha venido a cubrir muchas lagunas que había en la asistencia privada en Soria», según destaca la FCCR en un comunicado./HDS

#### Regresa 'Raimunda', el escape room del Festival de las Ānimas

SORIA

El escape room 'Raimunda' del Festival de las Ánimas regresa. El popular juego de escape abrirá nuevamente sus puertas del 6 de septiembre al 3 de noviembre. 'Raimunda', que fue todo un éxito en su primera edición hasta el pasado 31 de marzo, regresa con la misma emoción y desafíos que cautivó a cientos de jugadores. Este escape room se ha convertido en uno de los eventos más emblemáticos del festival, ofreciendo una experiencia única que combina misterio, ingenio y una inmersión total en la atmósfera lúgubre y fascinante del Festival de las Ánimas

Este regreso no solo responde a la demanda popular, sino que también busca dar a todos aquellos que se quedaron sin entradas una oportunidad de experimentar lo que muchos han denominado «el mejor escape room del Festival de las Ánimas», según un comunicado de la organización.

El juego transporta a los participantes a un enigmático escenario lleno de acertijos y pistas que deberán resolver para averiguar cómo acabar con la maldición de Raimunda, un personaje envuelto en una oscura leyenda que ha capturado la imaginación de todos. La intensidad y emoción del escape room han dejado una marca inolvidable en quienes se han atrevido a enfrentarlo, y ahora, gracias al clamor popular, regresa para desafiar nuevamente a los más intrépidos.

Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 21 de agosto, a las 12.00 horas en la página web www.festivaldelasanimas.com. El precio es de 50 euros por grupo de cuatro personas, mayores de 18 años

En esta edición del Festival de las Ánimas, este juego del escaperoomes el mismo que tuvo lugar desde el 2 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024. «Raimunda ha sido, sin duda, una de nuestras creaciones de escape room más queridas y aclamadas. La reacción del público ha superado todas nuestras expectativas, y es un honor para nosotros poder traer de vuelta esta experiencia que tantos han solicitado. Sabemos que muchos se quedaron con las ganas de participar, y ahora tendrán su oportunidad. Estamos emocionados de compartir nuevamente con todos el misterio y la magia de Raimunda, que ha dejado una marca indeleble en el Festival de las Ánimas», explica el director del festival, Ernesto López.

## **C**-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días:

Rábanos, Los (16688161): 08:00 A 11:00 C GENERAL PRIMO DE RIVERA, C PRUNOS, C SAN ISIDRO, CR TARDAJOS, LOS RABANOS URB.GESTUR (CARRETERA SALIDA ALMAZAN EN RÁBANOS, LOS), LOS RABANOS URB.LA SABINA 2 (URB. LA SABINA LOS RABANOS (SORIA) EN RÁBANOS, LOS), PE SINOVA, UR LA SABINA, UR LA SABINA C/ ACACIAS, UR LA SABINA C/ ENCINA UR LA SABINA C/ LOS ROBLES, UR LA SABINA C/ LOS TILOS, UR LA SABINA C/ SAN ISIDRO, UR LA SABINA DOS (UA-2)

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico. **TELÉFONO DE AVERÍAS: 900849900** 

## CONCURSO FOTOGRÁFICO EL MUNDO HERALDO

#### EL⊕MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA



PREMIOS 1er Premio: 1.000 euros y diploma.

2º Premio: 500 euros en un vale de compra y diploma.
3º Premio: 300 euros en un vale de compra y diploma.
4º Premio: 200 euros en un vale de compra y diploma.

Envía tus fotos hasta el 31 de agosto a eventos@hds-elmundo.es

Las fotos deberán estar entre 3 y 5 megapíxeles y enviarse en formato jpg

Bases en www.heraldodiariodesoria.es

EN EL ASUNTO DEL E-MAIL DEBE FIGURAR EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE PARTICIPA.
EL TÍTULO DE LA IMAGEN DEBE INDICARSE EN EL TEXTO DEL E-MAIL.

EL NOMBRE DEL ARCHIVO DE CADA FOTO TIENE QUE PONER NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUTOR, NUMERADO EN EL CASO DE MANDAR MÁS DE UNA FOTO - Por ejemplo: Miguel Pérez 1 (foto 1) y Miguel Pérez 2 (foto 2) -

PATROCINAN:







## **SORIA**

# Apenas 30 vecinos por Cuadrilla están pendientes de pagar su tajada

Los Jurados tienen hasta este viernes para entregar las llaves de los locales que recibirán sus relevos en 2025 y ya suman 23 parejas inscritas para el año que viene

#### IRENE LLORENTE YOLDI SORIA

Las Cuadrillas tienen hasta el próximo viernes 23 de agosto para entregar las llaves de sus locales de barrio, y aunque la mayoría ya dejaron todo listo al principio del mes de agosto, todavía quedan algunos detalles, sobre todo decorativos, por recoger. La más madrugadora, la de Santiago. Su Jurada, Alicia Zaragoza, se presentó ayer mismo en el Ayuntamiento. El resto 'apurará' hasta el viernes, si bien desde el Consistorio serán flexibles en el caso de que alguna Cuadrilla necesite más días. Mientras, ya son 23 las parejas que se han inscrito para los Sanjuanes del año que viene y darán relevo a las de 2024.

A estas alturas todavía hay vecinos que pendiente el pago de la tajada, aunque no suman más de una treintena en ninguna de las Cuadrillas. De hecho, los Jurados reconocen el compromiso de sus barrios, ya que han entrado en fiestas de media unos 900 vecinos en cada Cuadrilla.

En julio los locales permanecieron abiertos aunque la afluencia fue mínima, y en agosto se han dado un respiro, sobre todo porque los vecinos están de vacaciones o en los pueblos en segundas residencias. Juan Rodríguez, Jurado de La Cruz y San Pedro, calcula que tienen pendiente apenas 25 recibos y todo gracias al pronto pago de los vecinos, a quien agradece, en su nombre y en el de la Jurada, que hayan entrado en fiestas, ya que «sin ellos la Cuadrilla no es nada».

Tampoco va mal en el cobro la Cuadrilla de Santa Catalina, con 28 pendientes, si bien la Jurado, Piedad Var-



Recogida de las tajadas del Sábado Agés. MARIO TEJEDOR

Euros. Es el precio de coste de la tajada en la mayoría de las Cuadrillas.

gas, cree que se retomará la vuelta por las calles en septiembre, con la vuelta al cole y a la normalidad. No obstante, señala que se puede realizar el pago por bizum o en los comercios del casco. Asegura que la gente ha respondido muy bien porque el barrio es fantástico: «Hemos hecho mucho barrio con la Cuadrilla».

En la Cuadrilla del Rosel quedan unos 30 recibos por cobrar de un total de 890 vecinos, señala la Jurada, Blanca Calonge, que esperarán a septiembre para volver a pasar por las casas de un barrio céntrico pero con muchos pisos vacíos, otros tantos de alquiler turístico y con vecinos que el año pasado estaban pero que éste se han marchado a residencias de mayores. «Teníamos unos 2.200 timbres para llamar y han entrado 890, uno de cada tres, de modo que animamos a la

gente a participar para próximos años»

Define la experiencia como «increíble», pero asegura que no repetiría para no comparar: «Es algo que se hace una vez en la vida, era algo que queríamos vivir, y que la hemos hecho con muchas ganas».

La Jurada de la Cuadrilla de Santiago, Alicia Zaragoza, acudió ayer al Ayuntamiento para hacer entrega de las llaves de su local, y ponía así punto y final a una experiencia «muy buena», pero que al mismo tiempo ha requerido «muchísimo trabajo, aunque queda en un segundo plano porque ves a la gente disfrutar». De las Cua-

drillas contactadas es la que menos recibos pendientes tiene: apenas seis vecinos quedan por pagar. «La primera semana dimos una buena tacada y luego hemos tenido que pasar muchas veces por otros domicilios, pero contábamos con personal muy implicado, de modo que no les ha resultado complicado».

millar, aunque también constata que muchos no han participado porque o no iban a estar en Soria durante esas fechas o porque no lo han hecho anteriormente. También señala que muchos jóvenes alegaban como justificante que iban a entrar en peñas, algo que le ha sorprendido.

En San Miguel también quedan 30 vecinos por pagar de unos 900 que han entrado. «Es otro barrio donde bastante gente no ha participado». De hecho, la Jurada, Cruz Sevillano, sostiene que «ha habido bloques enteros en los que no vive ni un solo vecino», de modo que no han logrado contactar con ellos. No obstante, asegura que «la mayoría son fieles de un año para otro, aunque no estén en las fiestas».

En eso mismo coincide la Jurada de San Juan, Marta Alonso, donde hay otra treintena de recibos pendientes de un total de 952, 12 menos que el año anterior, como así ha podido comprobar este lunes por el libro de Cuadrilla.

Santo Tomé, San Clemente y San Martín tiene un 7% de vecinos por pagar, de un total de 870. Su Jurada, Sara Gonzalo, señala que «ha habido gente que ha hecho lo imposible por hacernos llegar el dinero de su recibo, y otros se llevaron sus tajadas y a la hora de pasar a cobrar dijeron que no pagaban».

Y otros 20 recibos están pendientes en La Blanca de más de un millar, según explica la Jurada, María Pilar Tarancón. Reconoce que la mayor parte de los vecinos pagaron en los primeros días, muchos de ellos se presentaron en el local que estos días dejarán para dar el relevo a los de 2025: «Ha sido muy bonito y tan especial que no es para repetir. Lo dejamos en este momento único».

#### Encuentro Soria Mística de yoga y meditación en el Sotoplaya

SORI

Unas 40 personas se dieron cita ayer en el entorno del Sotoplaya para compartir yoga, meditación y ecstatic dance-baile sin coreografía-en contacto con la naturaleza. La iniciativa Soria Mística buscaba sacar al aire libre, y en una zona privilegiada como es la ribera del Duero, actividades relacionadas con el crecimiento espiritual y el compartir entre personas, unido a la diversión. Intercalaron técnicas y disciplinas con distintos cursos y actividades para poner en común y experimentar conectados a la tierra. Esta iniciativa ya se ha celebrado con anterioridad desde la intimidad buscada para una mayor conexión con el entorno.



Sesión de Soria Mágica ayer en el Sotoplaya. MARIO TEJEDOR

#### Conferencias y talleres de la Semana de la Vulcanalia

SORIA

Con motivo de la Semana de la Vulcanalia que organiza la Asociación cultural Tierraquemada, el Círculo Amistad Numancia acoge las conferencias Cien años de castros serranos y necrópolis tardías. Blas Taracena 1924, a cargo de Eduardo Alfaro, que se celebró ayer, y mañana será el turno de César Gonzalo y Francisco Rodríguez, que hablarán de Primeros resultados de las excavaciones arqueológicas en el Cerro San Cristobal (Cuevas de Soria). Hoy está programado un taller en el Espacio Alameda sobre La fauna en las cerámias nu-

## **PROVINCIA**

# La falta de agua en el pasado puente de agosto crece un 29%

• Los camiones cisterna de la Diputación provincial han trasladado 687.000 litros a 14 pueblos durante la última semana, con una treintena de intervenciones

#### V.R.A. SORIA

Los camiones cisterna de la Diputación de Soria han distribuido un total de 687.000 litros de agua en 14 municipios durante la semana pasada (del 12 al 18 de agosto), coincidiendo con el puente festivo de agosto y las fiestas patronales de numerosos pueblos de la provincia, tal y como indicaron fuentes de la institución. Una cifra bastante superior a la registrada durante la misma semana del año pasado que ascendió a 489.000 litros, es decir, casi un 29% más en 2024. Además, desde principios de junio el suministro de agua asciende a 2.724.000 litros en este

En estos primeros ocho meses del año (a falta de diez días para concluir agosto) se han facilitado 3.067.000 litros de agua, en su mayoría a localidades que han tenido averías en sus redes de abastecimiento o falta de agua potable. Una cifra muy superior al año pasado con 2.315.000 litros de agua repartidos hasta el 18 de agosto, según las cifras facilitadas por las mismas fuentes.

A lo largo de todo el año, los camiones cisterna de la Diputación «recorren los municipios de la provincia para garantizar que el agua llegue a aquellos donde se necesita. Las razones pueden variar desde situaciones de emergencia por cortes en las redes de abastecimiento hasta ne-



Camiones cisterna de la Diputación. MARIO TEJEDOR

cesidades por falta de agua en las pequeñas localidades», indican.

Con la llegada del verano, este servicio «cobra aún más importancia, ya que las altas temperaturas aumentan considerablemente la demanda de agua». Además, «la población de

los pueblos suele multiplicarse durante los meses estivales debido al regreso de muchos vecinos por las vacaciones, así como a la celebración de las fiestas patronales».

El impacto de este aumento en la demanda «ha sido especialmente evidente en la última semana, coincidiendo con el puente festivo del 15 de agosto y la celebración de numerosas fiestas patronales en varias localidades». Así, entre el 12 y el 18 de agosto, los camiones cisterna han llevado a cabo 33 intervenciones en 14

municipios diferentes, distribuyendo un total de 687.000 litros de agua para atender las diferentes necesidades de su población.

Los municipios afectados por falta de agua esta última semana han sido Ventosa de San Pedro, Blacos, Alconaba, Villar de Maya, Cañamaque, Bretún, La Cuesta, Matasejún, Trévago, Navabellida y Judes. Por su parte, Cabrejas del Campo, Torrearévalo y Valdelagua del Cerro también han necesitado de los camiones cisterna de la Diputación por averías en sus redes.

Este esfuerzo es parte de un plan anual que, hasta la fecha, ha permitido entregar 3.067.000 litros a lo largo de toda la provincia. Una gran parte de esta cantidad se debe a situaciones de emergencia, como la falta de agua en algunos sistemas de abastecimiento y las averías en las redes, que han requerido la distribución de más de un millón y medio de litros de agua en ambos tipos de actuaciones para asegurar el suministro en las comunidades afectadas.

La Diputación de Soria desempeña un papel esencial en el apoyo a todos los municipios de la provincia, asegurando que sus necesidades básicas sean cubiertas gracias a los diversos servicios que ofrece a través del Parque de Maquinaria, ubicado en la capital.

El servicio de suministro de agua es vital para muchas localidades, especialmente aquellas que necesitan un apoyo para soportar picos de demanda durante eventos festivos o épocas de calor extremo. La capacidad de la Diputación provincial para movilizar recursos y responder rápidamente a las necesidades emergentes es un factor clave para mantener el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de la provincia, asegurando que nadie quede desatendido, independientemente de su ubicación.

## La Junta autoriza la intervención en el Palacio Hurtado de Mendoza de Almazán

#### SORI

La comisión territorial de Patrimonio Cultural reunida ayer bajo la presidencia de la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, ha autorizado las obras de urgencia para la consolidación y estabilización del agrietamiento en el muro de la fachada norte del Palacio Hurtado de Mendoza de Almazán, promovidas por Herederos Familia Alonso-Martirena.

El pasado día 19 de abril de 2024 tiene entrada en el registro del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, documentación relativa a la solicitud de autorización para obras de consolidación y estabilización del agrietamiento en la fachada norte del Palacio de Altamira. El día 30 de mayo de 2024 emitió el acuerdo para autorizar la intervención con las siguientes prescripciones técnicas: se insta a realizar un estudio de estabilidad de la ladera y un estudio comple-

to de las deformaciones del ala norte del edificio; se deberá anclar la parte inferior, de forma similar a la superior, y unir ambas partes con perfiles verticales, además indica que no está autorizado el uso de espumas de poliuretano para el sellado de las grietas.

El 16 de agosto de 2024, entra nueva documentación por evolución de la grieta existente, solicitando las obras de urgencia para consolidación y estabilización del agrietamiento del muro. La arquitecta del Servicio Territorial emite el siguiente informe: «El 30 de mayo de 2024 la comisión territorial de Patrimonio Cultural, autoriza la intervención propuesta en base a las obras de consolidación y estabilización del agrietamiento de la fachada norte del Palacio de Altamira. El 14 de agosto de 2024 se realiza una visita al inmueble, acompañados del arquitecto redactor del informe técnico y técnicos municipales de Almazán, en la que se observa a simple vista, que el agrietamiento del muro ha sufrido una evolución considerable».

En el informe técnico elaborado a petición del propietario, indica que el día 13 de agosto de 2024, en la visita realizada con propietarios y contratistas para la ejecución de las obras de consolidación y estabilización de la fachada, se observa la posibilidad de un colapso de derrumbe inminente de esta parte del muro con desprendimiento.

El día 13 de agosto, el Ayuntamiento de Almazán informo de la situación a la Junta que se dispuso a cortar la Ronda del Río Duero de inmediato para evitar posibles afecciones.

La Ponencia Técnica propone autorizar la intervención de manera inmediata con las siguientes prescripciones técnicas: ejecución urgente; previo al inicio de cualquier

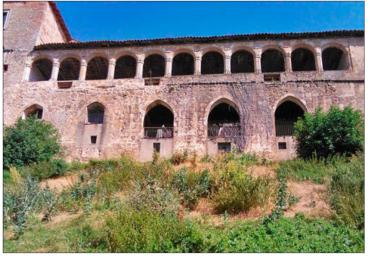

Palacio Hurtado de Mendoza de Almazán. HDS

actuación y de forma inmediata se debe valorar la carga que soporta el muro y descargarlo mediante los apeos oportunos para evitar daños en la arcada superior y en la cubierta; las estructuras auxiliares deben ser estables y resistentes a las acciones previstas y deben permitir una correcta sujeción sin deterioro del elemento que sustenta; se colocará una malla de protección, unida a la estructura de ace-

ro, hasta la restauración del muro que retenga la caída de piedras en caso de producirse algún pequeño desprendimiento; una vez apuntalado el muro se deberá plantear, de forma inmediata, la solución para la restauración del mismo, considerando el apuntalamiento como una solución provisional; se realizará una inspección completa de al menos todo el ala norte, entre otras medidas.

## **PROVINCIA**

# Pardo destaca la «normal convivencia» con la hostelería en la fiesta burgense

El alcalde de El Burgo afirmó sobre la polémica fianza de las terrazas que «de seguir así, a final de año se devolverá a sus depositadores» / Se refirió a unos festejos «sin incidencias»

#### SANDRA GUIJARRO EL BURGO

El Burgo de Osma pone fin a seis días de diversión y alegría que terminan «sin noticias de ningún incidente» y con un consumo de agua «tres veces superior al de los días julio» que demuestra un incremento notable de la población, explica Antonio Pardo, alcalde de la localidad.

Desde el consistorio se hace un balance positivo de las fiestas en todos los ámbitos, incluido la hostelería, sector del que no han recibido «ninguna pega porque se ha demostrado que la mayor queja que había era la famosa fianza y hasta ahora no ha habido que exigir a ningún establecimiento que limpie su vía pública», manifiesta el alcalde.

En este punto, Pardo asegura que ha producido una «convivencia normal» con el sector y recuerda que «de seguir así, a final de año se devolverá la fianza a sus depositadores».

La relación entre el Consistorio y la hostelería se disparó «en algunos momentos por algún tipo de influencias anómalas. Sin embargo, se trata de «una ordenanza aprobada por todos los concejales del Ayuntamiento, a pesar de que el grupo socialis-



Uno de los actos festivos en la plaza de toros de El Burgo de Osma. SANDRA GUIJARRO

ta se apartara en algún momento determinado porque dice que se habían equivocado». Ante las circunstancias, Pardo apunta que sería conveniente que los socialistas «se lo piensen antes de tomar alguna decisión» en la próxima ocasión. Tras el fin de las fiestas patronales, el Ayuntamiento continúa trabajando en varios temas que llevarán a pleno el próximo día 27, como asuntos urbanisticos o un expediente de modificación de crédito para suplementar algunas partidas para continuar con las actividades del servicio público. Además, desde el Ayuntamiento están «pendientes de las ofertas en el servicio de recogida de residuos urbanos, así como de las ofertas para obras en localidades agregadas», comenta el alcalde, que

añade que se ha firmado el contrato con la empresa que va a hacer las intervenciones en obras en Berzosa, Vildé y Torralba. Por otro lado, manifiestan que se va a realizar la obra en la Calle Juan de Juni y Los Linares en la Serna y se continuará con la obra del alumbrado público de eficiencia energética.

El Consistorio cuenta con 2,4 millones de euros para la reforma de las instalaciones de alumbrado publico de la villa burgense, un proyecto cuyo coste estará financiado al cien por cien con esa aportación y que «tiene que dar tiempo» para que se cumplan los plazos establecidos y «a principios de noviembre esté toda la obra terminada», matiza el alcalde. Además, el Gobierno ha concedido 439.858 euros para la instalación de placas solares en edificios públicos para autoconsumo también dentro del DUS 5000.

Con relación a la adquisición de un vehículo eléctrico para la Policía Local, el alcalde de la localidad ha matizado que todavía no lo tienen, sino que van a «licitar por tercera vez» su compra. «La primera vez se quedó desierto, la segunda vez hubo una empresa que al final no ha podido cumplir con su obligación y ha renunciado al contrato, ahora hemos licitado por tercera vez la compra de ese coche que tiene una parte financiada por fondos europeos y otra por el Ayuntamiento de El Burgo de Osma. Si tenemos coche y adjudicatario, lo tendremos dentro de unos 75 días a partir de la firma del contrato, por lo que podremos tenerlo a partir del mes de noviembre», puntualiza.



#### LA JUVENTUD Soria

HORARIO: De 11.00 a 20.30 h. PRECIO: De 4-17 años: 2.06 € +18 años: 3,60€ +65 años: 1,80€ -4 años 0€.



#### OUINTANA REDONDA

HORARIO: De 12.00 a 20.00 h. PRECIO: Adultos: 3€. Niños -12 años y +65: 2€. Abonos de diferentes precios.



#### **BAYUBAS DE ABAIO**

HORARIO:De 11.00 a 21.00 h. PRECIO: 3€ entrada diaria de lunes a viernes. 4€ entrada fin de semana. Descuento para empadronados y los jubilados empadronados



#### **EL CASTILLO Soria**

HORARIO:
De lunes a viernes 12.00
a 14.30 h. y de 16.30 a
20.00 h.
Fines de semana y
festivos, cerrada.
PRECIO: gratuita.



#### CAMARETAS

HORARIO: De 12.00 a 20.00 h. Todos los días PRECIO: Empadorandos: 1,40 € para menores de 14 años y jubilados y 3 € para mayores de 14. No empadronados 2 y 3,50€.



#### ALMENAR

HORARIO:
De 12.00 a 20.00 h.
PRECIO: Niños de 5 a 14
años: 3€.
Mayores de 14 años: 4€
Abonos de diferentes
precios.



#### SAN ANDRÉS Soria

HORARIO: De 11.30 a 20.30 h. PRECIO: de 4-17 años: 2.06 €. +18 años: 3,60€. +65 años: 1,80€. -4 años: 0€.



#### ÁGREDA

HORARIO: De 11.00 a 20.30 h. PRECIO: 4€ para mayores de 16 años y de 3€ para menores de 16 años. Abonos de 45€ para mayores de 16 años y de 30€ para los menores de esa edad.



#### CAMPING EL CONCURSO

HORÂRIO: De 12.00 a 20.00 h. PRECIO: Laborales: niños 2€. Adultos 2,70€. Festivo: 2,40 y 3,20 €. Abonos de 10 baños 24€. De temporada, 42€ niños y 58€ adultos. El familiar 130€. Empadronados más barato y si son menores de 18, gratis.



#### TARDELCUENDE

HORARIO: De 12.00 a 20.00 h. PRECIO: Para empadronados abonos de 15€ hasta 12 años y de 24€ desde 12 años. Desde 65 años: 13€. No empadronados hasta 12 años 28€ y 33€ desde 12 años Desde 65 años: 13€.



#### SAN PEDRO MANRIOUE

HORARIO: De 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. PRECIO: Menos de 12 años 1,50 €. Adultos: 3 €. Bonos de temporada menores 15€ y adultos 30€



#### SAN LEONARDO DE YAGÜE

HORARIO: De 11.15 a 20.30 h. PRECIO: Individual: 3,5€. Abono temporada: 32€. Los mensuales 25€.



# Detenido un peregrino por el fuego de Castrillo de los Polvazares que arrasa 800 hectáreas

• El hombre, de 33 años y nacionalidad extranjera, se encontraba realizando el Camino de Santiago cuando era arrestado por la Guardia Civil en la localidad leonesa de Foncebadón, acusado de provocar el incendio

#### ANDREA VILLARES LEÓN

La Guardia Civil detuvo ayer en Foncebadón (León) al autor del incendio de Castrillo de los Polvazares que comenzó en la tarde del lunes y que provocó el aislamiento en sus domicilios de los residentes de Piedralba y Oteruelo de la Valduerna por la cercanía de las llamas.

El incendio comenzó pasadas las 16.00 horas de la tarde del lunes y, poco después, agentes de la Benemérita y el SEPRONA iniciaron la investigación, auxiliados por la Oficina Móvil de Atención al Peregrino (OMAP), de las posibles causas del fuego, según informan en una nota de prensa remitida a este medio.

La colaboración ciudadana y la ardua labor de los agentes dieron como resultado la detención de un hombre, de nacionalidad extranjera, a las 13.15 horas de este martes en Foncebadón, perteneciente al término municipal de Santa Coloma de Somoza. El sujeto estaba realizando el camino de Santiago y, una vez iniciado el incendio, prosiguió con su marcha.

La Guardia Civil desplegó un dispositivo integrado por un Puesto de Mando Avanzado, el Equipo de Investigación del SEPRONA así como sus patrullas, la Oficina Móvil de Atención al Peregrino, patrullas del Destacamento de Tráfico. Cabe destacar la colaboración de un agente de de la Policía Federal Alemana. Las diligencias instruidas así como el detenido serán puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Astorga.

El incendio forestal que comenzó en la tarde de este lunes en Castrillo de los Polvazares, en León, ya ha arrasado más de 800 hectáreas. Aunque en un inició se habló de la posibilidad de desalojar a los vecinos de los municipios colindantes, Piedralba y Oteruelo de la Valduerna, finalmente sólo fueron confinados en sus domicilios para evitar posibles intoxicaciones por humo. Según fuentes de la Junta, con datos de la mañana de este martes, el fuego ya ha calcinado 800 hectáreas, de las que dos tercios se tratan de matorral y pasto seco y un tercio de



El operativo de extinción de incendios trabaja en el entorno de Castrillo de los Polvazares (León). ICAL

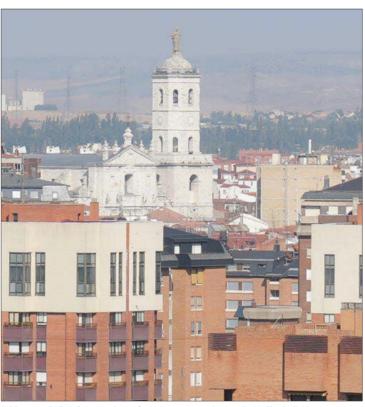

El humo de los fuegos de León contamina el aire de Valladolid. J.M. LOSTAU

repoblación.

El fuego comenzó pasadas las 16.00 horas de la tarde del jueves, cuando fue declarado de nivel 1 del Infocal. En aquel momento, se estableció un operativo de 18 medios: siete aéreos, cinco cuadrillas helitransportadas, una cuadrilla terrestre, un bulldozer, tres agentes medioambientales y un técnico.

Sin embargo, las fuertes rachas de viento alentaron la peligrosidad del mismo, que, sobre las 19.00 horas, fue ascendido a nivel 2 por la previsión del posible riesgo a la población y bienes distintos de los de naturaleza forestal.

Alas 20.00, los efectivos continuaban con la ardua labor de controlar las llamas, que se acercaron peligrosamente hasta los municipios de Piedralba y Oteruelo de la Valduerna, por lo que las autoridades, en un primer momento, valoraron desalojar a los vecinos. Finalmente, se decidió únicamente su confinamiento en las propias viviendas.

En torno a las 21.00 horas, el operativo contaba con 90 personas tra-

bajando para extinguir el incendio. Un incendio que, según un comunicado de la Junta de Castilla y León, se propagaba a gran velocidad por el fuerte viento y la orografía del terreno. Los fuertes vientos con rachas de más de 20 km/hora provocaron, a esa hora, una tasa de crecimiento de 175 hectáreas por hora y una propagación del frente principal de 28,5 metros por minuto (1,7 km/h). El perímetro en aquel momento era de 13 kilómetros, por lo que el operativo desplegado trabajaba en frenar la cabeza y los flancos tratando de minimizar la posible afección a las infraestructuras y poblaciones del entorno.

A primera hora de ayer, se reanudó la circulación por la carretera LE-6425, que ayer fue cortada al paso de vehículos, por la existencia de una estación de servicio que fue desalojada y en la LE-133. Asimismo, había desplegados un total de 29 medios: cinco cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, dos BRIF y ELIF y dos buldóceres, además de un helicóptero.

El fuego, que continúa activo y ha descendido a nivel 1 del Infocal, por la previsión de más de 12 horas para su extinción, ha quemado ya unas 800 hectáreas, fundamentalmente de pasto, matorral y algún pinar particular, lo que, unido al viento, hizo que «corriera como la pólvora».

Así lo apuntó ayer el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, quien recordó que el incendio se originó sobre las 16 horas de la tarde del lunes a la altura de la localidad de Castillo de los Polvazares, en el término municipal de Astorga, y «el viento provocó que progresará muy rápido hacia el sur en este», amenazando a las localidades de Piedralba, Otero de la Valduerna y Morales del Arcediano, lo que hizo que la Junta de Castilla y León activara el nivel 2 de peligrosidad.

No obstante, a pesar de que el alcalde de Santiago Millas, municipio al que pertenecen las tres, confirmara a la agencia Ical el desalojo de las dos primeras, el delegado territorial puntualizó ayer

PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 



**MUNDO AGRARIO** 

Todos los lunes en su kiosko

#### VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR**

que lo que se hizo fue «confinarlas en un lugar seguro», tal y como también ocurrió con la gasolinera situada en la zona de acceso de la cartera de San Lorenzo a la a las A-6. A última hora de la tarde los vecinos regresaron a sus viviendas.

«Gracias a que la meteorología facilitó la polinización del incendio y a que los medios aseguraran el entorno del incendio, en la mañana de hoy se rebajó el incendio al nivel 1, ya que no existe riesgo para las poblaciones ni para el corte de alguna carretera», trasladó el delegado territorial, al tiempo que confirmó que el incendio está «estabilizado», aunque no se puede dar por controlado, de forma que se sigue trabajando en la zona.

Eduardo Diego aprovechó la ocasión para hacer un «llamado a la responsabilidad», ya que consideró que «no es casualidad que haya habido dos incendios en la misma zona».

El secretario técnico del servicio y jefe del incendio insistió en que el incendio «se puede considerar técnicamente estabilizado», aunque no se da por controlado debido a que «la dimensión y el perímetro del incendio es lo suficientemente grande», así como los medios desplegados, lo que obliga a «ser cautos» ante la posibilidad de «una reproducción que pueda causar una nueva alarma», ya que «las condiciones climatológicas empiezan a ser un poco desfavorables» debido al aumento de la temperatura y el viento.

En cuanto al incendio de Villablino, continúa en nivel 1 con unas 100 hectáreas afectadas.

Cabe destacar que ayer mismo Castilla y León registró un episodio de «valores altos de partículas en suspensión y de monóxido de carbono», llegando a ser «elevados» por los incendios de León.

Esto fue notable especialmente en Valladolid, donde el Ayuntamiento aclaró que, aunque los valores del lunes «no alcanzaran los umbrales recogidos en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano en Valladolid», es posible que a lo largo del martes sí que lo superen si el viento no cambia. «Queremos que se tomen precauciones por parte de la ciudadanía», señaló el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, añadiendo que, sobre todo, aquellas personas de riesgo «eviten realizar actividades al aire libre».

El Ayuntamiento apuntó que «no se activa el Plan de Acción con las consiguientes medidas informativas, de promoción del transporte público y restricción del tráfico». Si bien es cierto, recomendaron el uso de transporte público, ir a pie o en bicicleta con la finalidad de evitar el uso del coche y de «no realizar esfuerzos físicos y prolongados al aire libre».



Los bomberos de Ávila intervienen en el accident e mortal de Muñogalindo, con la ambulancia volcada. E.P.

## Un fallecido y nueve heridos, entre ellos un bebé, en sendos accidentes en Ávila

La colisión entre una ambulancia y un coche en Muñogalindo deja un hombre de 79 años muerto y cinco heridos, mientras en El Tiemblo 4 personas resultaban heridas

Dos accidentes en la provincia de Ávila, ocurridos con menos de 24 horas de diferencia, se han cobrado un total de nueve heridos y un fallecido, un varón de 79 años.

El primero de ellos ocurría el pasado lunes, 19 de agosto, tras la salida de la vía de un vehículo, en el municipio abulense de El Tiemblo, en el que viajaban cuatro hombres, de 36, 59 y 40 años respectivamente, y una mujer de 20.

Los hechos sucedieron minutos antes de las 19.33 horas, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibía el aviso sobre un accidente en el camino Castañar, tal y como refiere Europa Press.

El alertante afirmó que un vehículo había sufrido una salida de la vía y que, posteriormente, había caído por un terraplén, estando los ocupantes conscientes y atrapados en su interior.

El 1-1-2 dio el aviso de este accidente a la Guardia Civil (Cos) de Ávila, a los Bomberos de Ávila y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una unidad medicalizada de emergencias (UME), dos ambulancias soporte vital básico (SVB) y al personal sanitario del Punto de Atención Continuada (PAC) del centro de salud de Cebreros.

Una vez localizado el vehículo accidentado, que había caído unos 25 o 30 metros en un terraplén,los servicios de emergencia actuaron

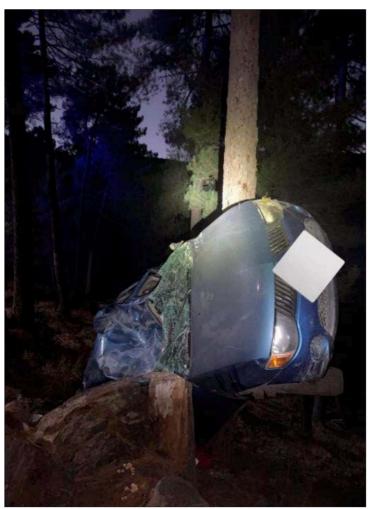

Estado en el que quedaba el coche tras caer pon un terraplén el Tiemblo. E.P.

in situ, atendiendo, en total, a cinco personas.

Finalmente, y tras las valoraciones médicas a las víctimas en el

lugar de los hechos, son trasladados al Hospital de Ávila dos varones de 59 años y una mujer de 20 años en dos ambulancias soporte vital básico (SVB), y un varón de 40 años que es trasladado en unidad medicalizada de emergencias (UME).

El quinto herido, un hombre de 36 años, rechazó la posibilidad de ser trasladado al hospital.

El segundo accidente tuvo lugar ayer, 20 de agosto, a las 16:43 horas, momento en el cual un turismo y una ambulancia colisionaban en el kilómetro 274 de la N-110, en la localidad abulense de Muñogalindo, según informó el 1-1-2 Castilla y León y recogió posteriormente Ical.

Varias llamadas alertaron del accidente, poco antes de las 17 horas, en el que tras el fuerte choque la ambulancia volcó, lo que provocó que dos personas quedaran atrapadas en el interior del vehículo, una de ellas inconsciente.

El 1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Ávila, a los Bomberos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, quienes enviaron una ambulancia de soporte vital básico, una UVI móvil, el equipo médico del centro de salud de Muñana y un helicóptero medicalizado.

El personal sanitario confirmó el fallecimiento de un varón de 79 años y atendió a cinco heridos .

Finalemte, un hombre fue trasladado en UVI móvil junto con otros dos varones; asimismo una mujer y un menor, fueron trasladados en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial hospitalario de Ávila junto al resto de las víctimas del incidente.

# El PSOE elude responsabilidades ante el «presunto caso de abuso sexual» de Cepa

Ana Sánchez señala que el partido no sabía nada hasta que dimitió de todos sus cargos, pese a que el líder socialista de Salamanca le pidió el viernes que cesara, tal como reconoció el procurador salmantino

#### JOSÉ JAVIER ÁLAMO VALLADOLID

El Partido Socialista de Castilla y León elude responsabilidades ante el «presunto caso de abuso sexual» por el que se investiga al exprocurador por Salamanca Juan Luis Cepa y defiende la «tolerancia cero» en este tipo de hechos. La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, que afirmó sentirse «profundamente indignada», condenó ayer de «forma rotunda» estas situaciones y aseguró que en su formación no conocieron el caso hasta que el exprocurador dimitió de todos sus cargos. El PSOECyL se enmendó ayer ante la gravedad del escándalo destapado por El Mundo de Castilla y

Ana Sánchez mostró su indignación por lo ocurrido en el inicio de su comparecencia. «Buenos días por decir algo. Hoy no voy a tratar ningún asunto de índole política». La secretaria de organización indicó a continuación que iba a abordar el «presunto caso de abuso sexual» por el que se investiga al exprocurador socialista Juan Luis Cepa. El PSOE de Castilla y León anunció que había abierto un expediente para su expulsión del partido.

La comparecencia de Ana Sán-



Ana Sánchez, acompañada por varios compañeros del partido, antes de comenzar la rueda de prensa. E.M.

chez estaba destinada en principio a abordar aspectos de política. De hecho, la convocatoria enviada el lunes por el partido a los medios de comunicación anunciaba que la secretaria de Organización del partido y vicepresidenta segunda de las Cortes iba a comparecer para informar sobre cuestiones de actualidad política. La cira era el martes a las 11.30 horas.

La secretaria de Organización de los socialistas de Castilla y León, arropada por varios compañeros del partido, no pudo disimular su enfado y malestar. Y lo dijo de manera contundente en más de una ocasión. En lo que más incidió fue

en el desconocimiento de la investigación al ya exprocurador socialista. Ana Sánchez llamó a las cosas por su nombre y no dudó en señalar que se trata de un hecho grave».

«El estado de ánimo es de dolor e incomprensión total y absoluta, estos comportamientos no tienen cabida en la organización, según Sánchez. «Nadie sobre quien recaiga la más mínima sospecha de abuso puede pertenecer al PSOE», dijo.

La secretaria de organización del PSOE de Castilla y León señaló este martes en varias ocasiones que desconocían la investigación, aunque la realidad es que el partido era conocedor de los hechos desde el pasado viernes. Cepa comunicó al secretario provincial del PSOE de Salamanca, David Serrada, que estaba siendo investigado por abuso sexual a un menor, y el líder de los socialistas salmantino le pidió que presentase la dimisión, lo que finalmente ocurrió este pasado lunes cuando Cepa presentó la dimisión de todos sus cargos, procurador, miembro del comité autonómico y concejal de Aldea del Obispo (Salamanca).

Sánchez dijo en varias ocasiones que el PSOE rechaza este tipo de hechos, señaló también que el partido muestra su animo y apoyo a la víctima -«es lo primero»-, dijo, y reconoció que se trata de un caso «muy grave». «Aplicamos la tolerancia cero, nadie puede formar parte del PSOE sin ética pública y ejemplar. Somos los primeros en dar ejemplo. El partido está comprometido en la lucha contra cualquier tipo de

PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 

## Tudanca, desaparecido en el nuevo escándalo que sacude al PSOE de Castilla y León

#### FELIPE RAMOS VALLADOLID

Missing. Así es como está el secretario general del PSOE de Castilla y León. Luis Tudanca está desaparecido en en nuevo escándalo sin precedentes que sacude al PSOE de Castilla y León tras la dimisión del procurador salmantino y portavoz de Agricultura en las Cortes, Juan Luis Cepa, imputado por agresión sexual a un menor de 13 años.

Más de 24 horas después de que el PSOE castellano y leonés emitira el escueto comunicado de 10 líneas anunciando la dimisión de Cepa de todos sus cargos, por unos «motivos personales» que escondían el escándalo de la acusación por agresión sexual a un menor que destapaba este periódico, Tudanca continúa sin comparecer y se limita a lanzar un tuit casi 30 horas después de estallar el nuevo escándalo en el seno del PSOECyL y de su grupo en las Cortes, en el que asegura estar «absolutamente consternado e indignado», ante unos hechos que califica de «repugnantes» y para los que manifiesta su «condena absoluta», además de dar su «apoyo a la víctima».

Y hasta aquí el impasse que el líder de los socialistas de Castilla y León hace a su veraneo, que prácticamente mantiene desde que concluyera el Debate sobre el Estado de la Comunidad, que se celebraba los días 26 y 27 de junio. Sólo tres excepciones a ese veraneo, más allá de este tuit, hacía Luis Tudanca, para tres fugaces ruedas de prensa: una en Burgos, a la semana de estallar la crisis de gobierno PP-VOX en la Junta, concretamente al día siguiente de oficilializarse la ruptura del pacto, y las otras dos ya en la Cortes de Castilla y León, para analizar asuntos de la actualidad política, el 15 y el 31 de julio. Y, se

Parece claro que para el secretario general de los socialistas castellanos y leoneses no resulta una actualidad política a analizar el escándalo sin precedentes de otro de sus estrechos colaboradores, Juan Luis Cepa, a quien tenía como portavoz de Agricultura en el grupo de la Cortes y en el comité autonómico, máximo órgano del partido en-



Luis Tudanca, en una imagen de archivo en las Cortes. ICAL

tre congresos. Un Cepa que es quien protagonizaba las comparecencias en julio, la última el día 30 un día ante de la de Tudanca, junto con el portavoz de Medio Ambiente, José Luis Vázquez

El de Juan Luis Cepa, acusado de agresión sexual a un menor, es otro

escándalo más en línea de flotación de los estrechos colaboradore de Luis Tudancan en el Parlamento autonómico. Escándalo que la dirección provincial de Salamanca y la autonómica conocían, como lo evidencia el hecho de que el propio Juan Luis Cepa reconocía este

lunes, en declaraciones a este periódico, que dimitía porque así se lo había exigido el secretario provincia del PSOE de Salamanca, David Serrada, el viernes pasado. Es decir, tres días antes de que el grupo socialista, que no el propio Cepa, presentara en las Cortes la dimisión de su procurador por Salamanca «por motivos personales».

Cepa no es un cualquiera en el grupo, como no lo era el ex procurador y número tres de Tudanca en las Cortes, el soriano Ángel Hernández, quien se veía obligado a dimitir tras ser detenido por un caso violencia machista contra su pareja. Escándalos que dinamitan y ahondan aún más en la crisis del PSOE de Tudanca.

Una crisis que tiene otros episodios, como los enfrentamientos que la dirección de Tudanca mantiene con León y Valladolid, las dos provincias más fuertes del PSOE en la Comunidad, además de estar enfrentado con Ferraz y Moncloa, que lo dan ya por amortizado.

Y, mientras, más allá de ese tuit casi 30 horas después de saltar el escándalo, Tudanca continúa desaparecido y sin dar explicaciones ante este nuevo escándalo que sacude y dinamita a su grupo en las Cortes y al PSOE de Castilla y León

#### VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR**

delito, pero especialmente contra la libertad sexual y más cuando afectan a menores», manifestó Sánchez.

«Ningún grupo social está exento de que sus miembros se alejen del camino de la ley», pero sí se diferencia en «cómo se actúa» y por eso el PSOE inició el procedimiento de suspensión de militancia de Cepa tras conocer el motivo de la investigación».

Sánchez señaló durante la rueda de prensa que la familia socialista de Castilla y León se siente «profundamente indignada y dolida» por esos hechos y de ahí la reacción inmediata de suspensión de militancia inmediata en cuanto el Tribunal Superior de Justicia confirmó la existencia y naturaleza de la investigación.

Insistió Sánchez en los valores que defiende el partido y de ahí su firmeza al decir que el PSOE aplica la «tolerancia cero» cuando se producen hechos como el que se investiga en la actualidad. «Para nosotros no es un lema, es una exigencia radical de comportamiento de nuestros cargos públicos, de todos. Nadie sobre quien recaiga la más mínima sospecha de abuso sexual ni de otra índole puede formar parte del Partido Socialista, a cuyos cargos exigimos absoluta ejemplaridad, un comportamiento no solo legal, sino a mayores una ética pública y privada ejemplares», añadió

Sánchez dio la cara ante las preguntas de los periodistas y no dudó al indicar que en casos así debe caer todo el peso de la ley. «Les aseguro que la familia socialista de Castilla y León se siente profundamente indignada y dolida por esos hechos. De ahí nuestra reacción inmediata de suspensión de militancia inmediata en cuanto el Tribunal Superior de Justicia confirma la existencia y naturaleza de la investigación», dijo.

Defendió la secretaria de Organización de los socialistas de Castilla y León que son ajenos a esta investigación y que han tenido conocimiento de todo ello cuando el ya exprocurador socialista dimitió el lunes de todos sus cargos. Cepa trasladó el viernes al líder socialista de Salamanca, David Se-

rrada, que estaba siendo investigado y fue el máximo responsable del PSOE salmantino el que le dijo que debía presentar la dimisión, lo que se produjo el lunes.

La nota de prensa remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León este pasado lunes puso de manifiesto la investigación abierta al ya exprocurador de Salamanca. «La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León mantiene abierta una causa por un presunto delito de agresión sexual a un menor contra un procurador en Cortes por la provincia de Salamanca», reflejaba el comunicado remitido por el Alto Tribunal de Castilla y León a los medios de comunicación.

Sánchez admitió que en el partido están dolidos por los hechos y mostró toda su energía al indicar que la justicia deberá hacer su trabajo; «Que llegue a las últimas consecuencias».

La secretaria de Organización admitió que el pasado viernes al secretario general del PSOE de Salamanca le llega la información de que Cepa está en una investigación judicial, pero añadió que no sabía de qué índole ni naturaleza y fue el lunes cuando la formación tuvo conocimiento de que la causa está abierta por una presunta agresión sexual a un menor, momento en el que le abren expediente para ser expulsado.

Sánchez afirmó que el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, está dolido. «Es una persona con una sensibilidad especial en la defensa de los más vulnerables». «Está profundamente indignado y con dolor».

Los hechos que provocan la dimisión de Cepa y su expulsión del partido llegan pocos meses después de la dimisión de otro procurador socialista de Castilla y León, Ángel Hernández, detenido por un caso de violencia machista. En el partido asumen la gravedad de los casos. «Faltaría más, estos son casos personales pero nosotros hemos demostrado nuestro compromiso y condenamos de forma rotunda estos casos. Lo que hacemos es expulsar de manera inmediata a nuestro procurador cuando tenemos conocimiento de lo sucedido»

## El PPCyL reclama a Tudanca «explicaciones inmediatas» tras la dimisión de Cepa

Vox acusa al PSOE: «Cepa no es un procurador cualquiera, lleva 25 años yendo en las listas; tolerancia cero y socialismo cero»

#### VALLADOLID

El secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha exigido al PSOE «explicaciones inmediatas» tras la dimisión del procurador socialista y portavoz de Agricultura, Juan Luis Cepa, por un hecho «extremadamente grave» como «un presunto caso de abuso sexual a un menor».

El Partido Popular considera que se trata de un hecho de gravedad y reclama transparencia así como aclaraciones para saber si los dirigentes del PSOE eran conocedores de la investigación que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León había abierto contra el ya exprocurador socialista por un «presunto caso de abuso sexual» a un menor.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Vázquez ha reclamado en concreto al secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, que aclare la situación. «Nos preguntamos si el PSOE de Castilla y León lo sabía desde hace un mes y lo ha ocultado, urgen aclaraciones y explicaciones por parte de Luis Tudanca», ha defendido, según informa Europa Press.

El PP de Castilla y León reclama información para saber si los dirigentes de PSOE tenían noticias de esta investigación que continúa abierta y se muestran firmes al pedir a Tudanca que aclare los hechos.

El exprocurador del PSOE de Castilla y León presentó este pasado lunes la dimisión de todos sus cargos. El viernes había comunicado al líder socialiata de Salamanca, David Serrada, que estaba siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y éste le dijo que presentara la dimisión.

Cepa, expulsado del partido, presntó su dimisión como procurador, miembro del comité au-



Francisco Vázquez. ICAL

tonómico y concejal por el municipio de Aldea del Obispo.

Los socialistas de Castilla y León condenan y rechazan los hechos y aseguran que no tenían constancia de la investigación y que han actuado después de que el exprocurador dimitiera de todos sus cargos, como señaló ayer la secretaria de Organización, Ana Sánchez, quien rechazó y condenó de forma enérgica este tipo de conductos.

Para Vázquez, ante esta situación, «no valen tibiezas» por lo que ha exigido «transparencia y respuestas urgentes». «Qué más nos queda por ver en el grupo parlamentario socialista, hace menos de seis meses otro procurador tuvo que dimitir por un presunto caso de violencia machista», indicó.

El portavoz adjunto de Vox en las Cortes arremetió ayer contra el PSOE por el caso Cepa. «El Partido Socialista es el mayor peligro para los españoles, no hay delito del código penal que no esté en su historia. De ser cierto el gravísimo delito por el



Carlos Menéndez. E.M.

que se está investigando a Cepa hay que decir que no es un procurador cualquiera, lleva 25 años yendo en las listas. El PSOE es el responsable de la Ley 'si es sí' que ha rebajado condenas a pederastas y agresores sexuales. Tolerancia cero pero también socialismo cero».

Menéndez acusó a la secretaria

Menéndez acusó a la secretaria de Organización de los socialistas de Castilla y León, Ana Sánchez, de mentir en la rueda de prensa que ofreció ayer para explicar la investigación del TSJ de Castilla y León a Cepa. «Pedro Sánchez no mantiene a Ana Sánchez por su trayectorio o capacidad política sino por mentir sin despeinarse. El PSOE intentó encubrir el caso Cepa aludiendo a motivos personales pero cuando un medio de comunicación (en referencia a El Mundo de Castilla v León) destapa la mentira y el TSJ lo corrobora es cuando dicen que lo echan. Cepa dimite, no se le echa, como pasó con Ángel Hernández. ¿A quién protege el PSOE y de qué lado está?», concluyó Menéndez.



### **DEPORTES**

## Con ganas de crecel

**C.D. NUMANCIA.** Lucas Laso admite en su presentación que le resultó «fácil» decantarse por la oferta rojilla / Miguel Ángel Abad explica que «volver a casa fue siempre la primera opción»

#### JON ANDER URIARTE SORIA

El C.D. Numancia presentó ayer a sus dos últimas incorporaciones al equipo. Por un lado, el arquero soriano formado en la Ciudad Deportiva, Miguel Ángel Abad, y por otro lado el central cántabro llegado desde el filial del Real Oviedo, Lucas Laso, quienes comparecieron junto al director deportivo Álex Huerta. Se trata de dos jóvenes sub-23 que recalan en Soria con ganas de crecer.

El último en incorporarse a disciplina numantina ha sido Lucas Laso (Santander, 4 de enero de 2003), central diestro de 189 centímetros que durante las últimas cinco temporadas ha militado en el Real Oviedo siendo además internacional con los combinado nacionales sub 17 y sub 19. «Fichar por el Numancia fue una decisión bastante fácil. Creo que el lunes me mandaron la propuesta y el martes tenía todo decidido para venir aquí. Estoy contento de estar aquí porque es un club histórico, me sorprendió al principio que un club tan grande como el Numancia tuviera interés aunque estuviera en otro club histórico como es el Real Oviedo. Sí, me costó un poco salir un poco de Oviedo porque llevaba cinco años allí pero la vida son ciclos, había que cambiar y esta es una oportunidad buenísima para crecer deportivamente y personalmente», indicó.

El jugador cántabro, que se ha definido como un central «con envergadura» que es fuerte en «duelos y disputas aéreas» y «aseado con balón», admitió que la acogida en el vestuario soriano ha sido muy buena dado que la comunicación en esos primeros días con responsables del club ha sido cons-



Lucas Laso y Miguel Ángel Abad durante su presentación. MARIO TEJEDOR

tante. El futbolista tuvo una grave lesión de cruzado en marzo de 2023, una dolencia de la que ha asegurado estar recuperado: «He vuelto con mucha intensidad, con muchas ganas este año y encuentro la rodilla en perfecto estado, sin ningún problema y la verdad es que no tengo ningún síntoma de dolor, molestia o falta de estabilidad así que estoy muy bien».

El central apenas ha culminado

dos entrenamientos con sus nuevos compañeros y ya tuvo 45 minutos en el choque ante el Izarra, un compromiso del que aseveró que se encontró «muy bien» y «con buenas sensaciones». «Creo que mi perfil encaja con lo que se buscaba y, de momento, lo que nos pide el míster es claro y conciso y creo que todos lo estamos aplicando para intentar llegar de la mejor manera posible el día 1 ante el Com-

postela», afirmó el jugador sobre las peticiones de Aitor Calle en estos primeros choques.

Por su parte, Miguel Ángel Abad (Soria, 26 de febrero de 2003) es un arquero de 189 centímetros que regresa a la disciplina numantina tras tres temporadas en el C.D. Ebro. El portero entrenará con el primer equipo para jugar con el filial salvo necesidad en la primera plantilla. Durante su presentación no escondió las ganas de crecer y luchar por un puesto bajo palos en el primer equipo.

«La vuelta ha sido fácil porque volver a casa siempre fue la primera opción después de tres temporadas en Zaragoza. Uno siempre quiere volver donde se crió tras haber estado nueve temporadas en la base. Soy un portero constante, trabajador en el día a día. Voy a dar todo de mí», indicó el jugador numantino.

Miguel Ángel Abad reconoció que espera aprender mucho de sus compañeros bajo palos, por un lado de la experiencia de Dorronsoro y por otro de Kuda, jugador que «siempre te ayuda en todo, en técnica». «Siempre te dan consejos y es un placer tenerlos como compañeros. Hemos venido aquí a disputar el puesto y ayudar en todo lo que se pueda», añadíió el jugador, que ha tenido minutos esta temporada con el primer equipo, unos minutos «en los que se va con buenas sensaciones», y «contento» con unas oportunidades que «estoy aprovechando»

Miguel Ángel Abad agradeció los tres años pasado en el C.D. Ebro al explicar que «tengo mucho que agradecer a los entrenadores que he tenido allí, me han ayudado a formarme como persona y jugador».

### FÚTBOL

#### ALMAZÁN Y LOS EQUIPOS DE REGIONAL SIGUEN CON AMISTOSOS

SORIA.- Los equipos sorianos de Terceray Regional Aficionados continúan hoy con sus encuentros de preparación de pretemporada de cara al comienzo de sus respectivos torneos ligueros. De esta manera, la S.D. Almazán se desplaza hasta tierras burgalesas para enfrentarse a la Arandina a las 19.00 horas. Ya en la Regional Aficionados, el Numancia B visita el Abel Antón de Tardelcuende a las 19.00 horas. El C.D. Calasanz disputa su primer amistoso jugando contra su filial a las 20.00 horas en el José Andrés Diago y otro tanto hace el C.D. San José. Por su parte, el Juvenil A del Numancia recibe a Golmayo Camaretas en la Ciudad Deportiva a las siete de la tarde.

#### **BALONMANO**

#### EL BM SORIA MIDE SU EVOLUCIÓN ANTE UN RIVAL DE SU CATEGORÍA

SORIA.-El Club Balonmano Soria afronta esta tarde en el San Andrés, a partir de las 19.00 horas, su tercer compromiso de pretemporada. El mismo tiene lugar ante el BM Tarazona, equipo que milita en la Primera División, conjunto en el que milita el ex capitán de los sorianos, Javi Castillo. Los pupilos de Oriol Castellarnau miden su evolución durante esta pretemporada ante un equipo de su misma categoría. Los amarillos cumplen este miércoles 15 días de trabajo, entrenamiento en el que se ha empezado a acoplar algunas de las siete caras nuevas que presenta el grupo. Tras este choque, los de Oriol astellarnau tendrán otros tres partidos más de rodaje antes del inicio liguero ante el BM Cuatro Valles el próximo 22 de septiembre.

## Los jugadores de Ecuador, en breve

La entidad rojilla los espera para final de semana o comienzo de la que viene

#### J. A. U. SOR

El director deportivo del C.D. Numancia, Álex Huerta, compareció junto Miguel Ángel Abad y Lucas Laso en su presentación como jugadores rojillos. Durante la misma, explicó que faltan un lateral izquierdo y un extremo para completar la plantilla si bien admitió que están atentos a los movimientos del mercado no descartando alguna llegada más dado que hay fichas libres.

El C.D. Numancia está pendiente de la llegada de un lateral izquierdo y un extremo derecho para completar la plantilla de esta temporada. Se trata de dos futbolistas ecuatorianos sub-23 que en estos momentos están compitiendo en su país y que se espera que se puedan incorporar a final de esta semana o comienzos de la que viene. Para su llegada quedan por solucionar los trámites administrativos de Extranjería.

Pese a estas dos llegadas que completarían la plantilla, Álex Huerta ha admitido que estarían atentos al mercado: «A priori tienen que llegar un lateral izquierdo y un extremo. Con eso cerraríamos la plantilla pero, mientras esté abierto el mercado, vamos a estar pendientes de cualquier situación que se

pueda producir porque fichas, al haberse ampliado el cupo hasta 25, solo sub23, queda esa opción. Dentro de la planificación no se contempla pero si hubiese una oportunidad de mercado, estaremos atentos hasta el cierre».

De la misma manera reiteró que no hay ninguna posibilidad de que Carlos González recale esta temporada en el Numancia si bien no lo descartó en un futuro explicando la situación que se ha dado con el jugador canario: «Carlos ha tenido en distintos momentos de la pasada temporada ofertas de renovación, hemos estado atentos a su situación duran-

te este verano, en constante comunicación con su agencia, que es la que nos transmite que Carlos había decidido jugar en Portugal o en superior categoría. Sí que es cierto que luego, cuando se cae una situación con Paços de Ferreira, hay una comunicación pero, a veces, los tiempos de los jugadores y del Club no son los mismos. Mientras yo esté aquí Carlos tendrá la puerta abierta en otro momento. Ahora mismo nosotros hemos seguido camino, tenemos una planificación tanto por fichas como por posiciones y otros niveles y siempre será bienvenido pero no es posible en esta temporada».

#### **CICLISMO**

#### LA VIII VUELTA JÚNIOR A LA RIBERA LLEGA A LA LAGUNA NEGRA

SORIA.—Este viernes arranca la VIII Vuelta Internacional Júnior a la Ribera, prueba ciclista que organiza el Ayuntamiento de Aranda de Duero. La segunda etapa de esta ronda, que se celebra el sábado, discurre de forma íntegra por carreteras sorianas. Esa etapa de 120 kilómetros de distancia comienza en Langa de Duero y finaliza en la Laguna Negra, siendo la etapa reina de la ronda. En la competición participan unos 160 ciclistas de 27 equipos, siete de ellos internacionales.

## **ANUNCIOS BREVES**

#### **VENTA INMOBILIARIA**

SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, junto al Chino v frente al bar Termancia. capacidad para 2 coches, 2 motos y almacenaje, con luz independiente ideal para carga de vehículos eléc-tricos. 33.000 euros. 629 286 155.

#### **MOTOR**

601

SE VENDE Citroën C4 año 2008. 210.000 km. 5.000 euros. Tel 630070931

> sus anuncios II al 975 21 20 63

#### **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!**

1 DORMITORIO .... 95.000€... 2 DORMITORIOS .... 119.000€... 3 DORMITORIOS .... 160.000€... ADOSADOS 209.000€...



#### **TRABAJO**

701

IMPORTANTE empresa de electricidad y telecomunicaciones, necesita Oficiales y Ayudantes. Teléfono 608 43 80 78

CERVECERIA bar Torcuato necesita camarero-a. Envíanos tu cu-rriculum a: <u>info@torcvato-so-</u> <u>ria.com</u> o llámanos al 654 533 87

#### **VARIOS**

901

SE VENDE radio cd-mp3 coche modelo Alanna, año 2006 (Seat Ibiza). Llamar al 622000129, de lunes a viernes por las mañanas y festivos todo el día.



Nubes de evolución por la tarde

noroeste o variables por la tarde

**EN LA CAPITAL** 

HOY Máxima

31º

Máxima

S. LEONARDO

▲ 33 ▼ 15

Viernes

**▲** 33 ▼ 14

MAÑANA

Poco nuboso con nubes altas, y con nubosi-dad de evolución por la tarde, sin descartan chubascos dispersos con tormenta. Tempera-turas sin cambios. Vientos del nordeste, del

Mínima

**3**0

Mínima

16°

**VINUESA** 

**▲** 33 ▼15

Viernes

**▲** 32 ▼ 15

975 101 064

975 225 160 975 240 202 975 213 034 906 365 342

#### FARMACIA DE GUARDIA

Ma José López Martín

C/ Jorge Manrique, II Tel. 975.128.031

**EN LA PROVINCIA** 

Del 19 al 25 de agosto

ALMAZÁN. BURGO DE OSMA. ÁGREDA. SAN LEONARDO DE YAGÜE (24 H.)

SAN PEDRO MANRIQUE, DURUELO DE LA SIERRA, LANGA DE DUERO Y Almenar (Hasta Las 22.00h.)

#### **FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO**

Celia Carrascosa Martínez

C/ Fl Collado, 46, Tel. 975,212,443 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma del Mar Lérida García C/ Valonsadero, 22. Tel. 975.230.709 De lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h.

Ma Dolores Sánchez Barreiro Avda. Mariano Vicén, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma Victoria Martínez Beltrán C/ Marqués de Vadillo, 3. Tel. 975.211.183 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Raquel Martínez García C/ La Teiera, 2. Tel. 975.211.834 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h

Inmaculada González Gesteiro De lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h

#### EMBALSE CUERDA DEL POZO



AL 61,6% DE SU CAPACIDAD

#### EL TIEMPO / HOY

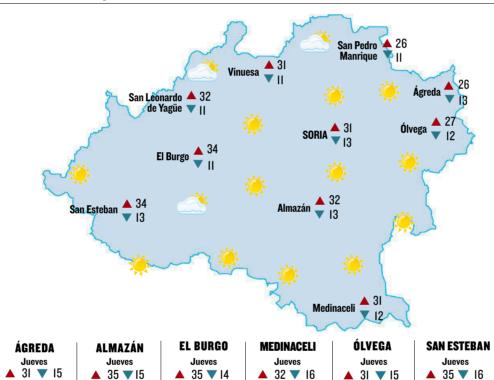

#### **▲** 31 ▼ 15 **▲** 35 ▼15 TELÉFONOS DE INTERÉS

Viernes

085/ 975 220 700

112/ 975 211 862

**SORIA** EMERGENCIAS BOMBEROS POLICÍA NACIONAL GUARDIA CIVIL CRUZ ROJA POLICÍA LOCAL IBERDROLA (averías) AMBULANCIAS HOSPITAL SANTA BÁRBARA HOSPITAL EL MIRÓN

RADIO TAXI

### **PROVINCIA**

Viernes

**▲** 35 ▼ 14

GUARDIA CIVIL BOMBEROS Almazán El Burgo de Osma Şan Esteban de Gormaz

CENTROS DE SALUD Ágreda Almazán

Viernes

**▲** 33 ▼ 16

TELE-RUTA

900 123 505

Gomara Ólvega San Esteban de Gormaz San Leonardo de Yagüe San Pedro Manrique Soria Rural

Viernes

**▲** 33 ▼ 15

**CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL** 

Vierne

**▲** 36 ▼ 16

#### 976 645 589 975 350 125 975 376 012 975 381 170 975 228 282

975 380 001 975 300 461

Zona Sur Berlanga de Duero Pinares Norte Zona del Moncayo Ribera del Duero Tierras Altas

ASESORAMIENTO A LA MILIER INFORMACIÓN JCYL

**SAN PEDRO** 

**▲** 31 **▼** 13

Viernes

▲ 31 ▼ 13

TRANSPORTES Estación de autobi

Telf. 975186245. www.parque Camino Molino de los Ojos

MEDIO AMBIENTE. PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a

 $15\,de$  diciembre: Recepción-información: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas.

Visita sala interpretación, visitas particulares abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19

horas. Grupos organizados cita previa (975/363564 de 9 a 10 horas). Máximo 50

CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO

personas/grupo. Visita guiada. Otras actividades consultar monitores.

#### domingo, de II.30 a I3.30 y de I7 a 20. FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-VILLODRES

EL TORREÓN DE NOVIERCAS

El Burgo de Osma Telf. 975341006

Horario de invierno: Abierto sábados. De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (etnológica, arqueológica, muebles castellano-leoneses y de arte contemporáneo)

#### CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EN

QUINTANA

Horario: Martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18.00 horas. (Lunes cerrado). Domingo y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO. (SAN **ESTERAN DE GORMAZ)** 

Ofrece rutas micológicas guiadas, una exposición permanente, varios puntos de información turística o de identificación de setas, así como cursos y talleres. Horario. De l de Octubre a 30 de Noviembre está abierto de rcoles a sábado de 10 a 14, y de 16 a 19. Los miercoles a sábado de 10 a 1-domingos de 10 a 14. Más info

MUSEO NUMANTINO Soria Telf. 975 / 22 -13- 97 Lunes cerrado

MUSEO PALEONTOLÓGICO

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes y martes cerrado por descanso.

#### FRMITA DE SAN BAUDELIO

Casillas de Berlanga Del I/6 al 31/8: De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Menos lunes y martes. Del I/II al 3I/3: De miércoles a sábado de I0.00 a I4.00 y de I3.30 a 18.00 y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. Del 1/4 al 31/5 y del 1/9 al 31/10, de miércoles a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h

#### CLAUSTRO S. JUAN DE DUERO

Telf. 975 / 23 -02-18. Lunes cerrado por descanso

#### NUMANCIA

**Garray**Telf. 975 / 18-07-12. Domingos y festivos: 10.00-

14.00. Lunes cerrado por descanso

#### **TIERMES**

Montejo de Tiermes Telf. 975 / 18 -61 - 56. Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

#### **YACIMIENTO** Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

Telf. 975 / 34 - 01 - 96. Grupos: todos los días previa petición de hora en el teléfono 975/34-01-96

#### CONCATEDRAL DE SAN PEDRO

Telf. 975 / 21 -15- 51
La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en horas de culto. En verano: 10.00-20.00.

#### EL CLAUSTRO ROMÁNICO

Verano: 10.00-14.00 y 17.00-20.00. 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

#### COLEGIATA NTRA, SRA, DEL MERCADO

Berlanga Telf. 975 / 34-34-33. Todo el año. Horario de apertura: de Miércoles a Domingo: 12.30-14.00 y 16.00-17.30 h. Lunes y

## Todo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo o en las dependencias municipales.

CASTILLO DE BERLANGA

Santa María de Huerta Telf. 975 / 32-70-02 Todo el año. 10-13 y 16-18.
Domingos y festivos: 11.30 a 12.30 celebración de los servicios religiosos. Domingo tarde:

#### **AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS ROMANOS**

Medinaceli

(Abierto de jueves a domingo - Visitas concertadas todos los días) Horario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

**AULA PALEONTOLÓGICA** 

Telfs. 975185093-625795477 Horario: Mañanas: de II a I4. Tardes: de I7 a 21. El Aula abrirá todos los días de la semana hasta

#### **AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE** NIIMANCIA"

Garray Periodo: I de agosto a 3I de octubre Horario miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16

#### MUSEOS ETNOLÓGICOS

En Torreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Soria, Romanillos de Medinaceli, Alcubilla del Marqués, Cuevas de Soria y Barca existen museos en los que se exponen utensilios, muebles, etc. ya fuera de uso y expuestos ahora para el público en general.

## M. DE LA VENERABLE SOR Mª JESÚS DE ÁGREDA Llamar previamente.

Horario: Martes a domingo de II.00 a 14.00 horas de I7.00 a 20.00 horas.

#### CINE Y TV

## **CARTELERA**





90.2 FM 93.2 FM

RANDA DE DUERO

91.6 FM

101.9 NAS DE SAN PEDRO 88.4 FM

92.9 FM

103.4 FM

97.8 FM

89.6 FM VALLADOLI 102.8 FM

07:25 La red de la vida 07:55 Contigo pan y magia 08:45 Me vuelvo al nueblo 09:40 Naturaleza viva 10:30 Acanulco Heat II:23 La 8 Noticias 11:53 Programación local 13:55 La 8 Noticias 14:30 CyLTV Noticias **15:10** El tiempo 15:30 La 8 Noticias IR:05 La 8 Magazine

18:40 El tiempo

20:40 El tiempo

20:55 La 8 Noticias

23:30 La 8 Noticias

00:00 CvLTV Noticias 00:35 La 8 Magazine redifusión

02:35 Infocomerciales

20:00 CyLTV Noticias

99.8 FM

94.1 FM 97.1

88.1 FM

| CINES LARA DEL 15 AL 22 DE AGOSTO                         |       |          |       |  |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|-------|--|
|                                                           |       | SESIONES |       |  |
| SALA1 - PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 4<br>- ROMPER EL CÍRCULO | 18.00 | 20.15    | 22.35 |  |
| SALA 2 - LA TRAMPA                                        | 17.45 | 20.15    | 22.35 |  |
| SALA 3 - ALIEN: ROMULUS                                   | 17.45 | 20.15    | 22.35 |  |
| SALA 4 - BORDERLANDS<br>- EL CONDE DE MONTECRISTO         | 18.00 | 20.30    |       |  |
| SALA 5 - DEADPOOL Y LOBEZNO                               | 17.45 | 20.15    | 22.35 |  |
| SALA 6 - BUFFALO KIDS                                     | 18.00 | 20.30    | 22.35 |  |
| SALA7 - DEL REVÉS 2 (INSIDE OUT 2)<br>- CUERPO ESCOMBRO   | 18.00 | 20.30    | 22.35 |  |
| SALA 8 - GRU 4 MI VII I AND FAVORITO                      | 18.00 |          |       |  |

Martes cerrado por descanso de personal. Miércoles en los cines Lara Programa Cine Sénior para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por 2 euros

- EL MUSICAL DE LOS 80s y 90s. LA PELÍCULA

- LONGLEGS

SALA 2 - KOATI

- UN LUGAR COMÚN

- NUESTRO MOMENTO PERFECTO (VOSE)



#### PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 4

España. 2024. Dirección. Santiago Segura. Reparto. Santiago Segura, Toni Acosta, Carlos Iglesias, Luna Fulgencio, Sirena Segura, Calma Segura, Martina Valeria de Antioquía. Sinopsis. ¿Qué efecto tendría en unos padres que el mismo día que su hija mayor cumple 18 años su novio le proponga matrimonio y ella acepte de inmediato? Este y un montón de enredos y peripecias más.



#### **GRU 4. MI VILLANO FAVORITO**

Estados Unidos. 2024. Dirección. Patrick Delage, Chris Renaud. Reparto. Steve Carell, Will Ferrell, Joey King. Sinopsis. Gru, Lucy y las niñas dan la bienvenida a un nuevo miembro en la familia: Gru Junior, que parece llegar con el propósito de ser un suplicio para su padre. Gru tendrá que enfrentarse en esta ocasión a su nueva némesis Maxime Le Mal y su malévola novia Valentina.



#### CvL 7

18:05 Cvl TV Noticias. Con lengua de signos

18:50 Lo mejor de Parques Naturales

19:15 Uepa: Un escenario para amar

21:30 La 8 Magazine redifusión

07:30 Paseos con encanto. Únicos en su especie **08:15** Hecho en CyL.

09:00 Con la música a todas partes.

11:05 Todo vale en CyL. Un futuro muy presente II-55 El arcón

12:50 Clap. Castilla y León en el Museo Reina Sofía 13:15 El correvuela. Animales exóticos: su cría v sus criadores

14:05 Diagnóstico. Lupus

14:30 CyLTV Noticias I. Con Antonio Renedo 15:10 EL tiempo 1.

15:25 Cvl TV Noticias I (Redifusión)

15:55 Piedra sobre Piedra.

16:35 Paseos con encanto. Nobleza y jardines 17:25 Hecho en CvL. Carpintería, repostería tradicional y producción de harinas naturales.

18:15 Con la música a todas partes. 20:00 CyLTV Noticias 2. Con María Núñez

**20:40** EL tiempo 2.

20:55 Escápate de viaie. «Escápate por la Sierra de Francia»

21:45 Me vuelvo al pueblo. Moreruela de los Infanzones (Zamora)

22:35 Cine de verano: Solas contra el mundo.

00:25 CyLTV Noticias 2 (Redifusión).

**00:55** EL tiempo 2.

**01-05** Piedra sobre Piedra

**01:50** Galería del Coleccionista.

#### **CINES MERCADO** Miércoles, 21 de agosto **SESIONES** SALA 1 - MATRONAS (VOSE) 17.00 - THE SWEET EAST (VOSE) 19.00 - NIÉGALO SIEMPRE (VOSE) 2100 SALA 2 - KOATI 17.30 - UN LUGAR COMÚN - NUESTRO MOMENTO PERFECTO 21.15 Jueves, 22 de agosto **SESIONES** SALA 1 - MATRONAS (VOSE) 17 00 - THE SWEET EAST (VOSE) 19.00 - NIÉGALO SIEMPRE 2100



#### NIÉGALO SIEMPRE

17.30

Francia, 2023, **Dirección**, Blyan Calbérac, **Reparto**, André Dussollier, Sabine Azéma, Thierry Lhermitte. Joséphine de Meaux, Sébastien Chassagne. Sinopsis. Después de 50 años de matrimonio. François Marsault, un general retirado, sigue perdidamente enamorado de su mujer Annie. Pero cuando un día descubre que ella le engañó hace 40 años con otro hombre, le hierve la sangre. Para limpiar su honor, François cree que sólo hay una solución: divorciarse.



#### THE SWEET EAST

Estados Unidos, 2023, **Dirección**, Sean Price Williams. Reparto. Talia Ryder, Jacob Elordi, Earl Cave, Simon Rex, Ayo Edebiri. **Sinopsis.** Lillian, una joven estudiante de instituto, se escapa durante una excursión escolar. En este picaresco viaie que nos recuerda a un cuento de hadas o a una gamberra Alicia en el País de las Maravillas, la joven descubrirá un mundo sorprendente

## CARLOS CUESTA



## DALE VIDA A TU TEJADO

#### Aprovecha los descuentos del VERANO...

- Limpieza, retejados y mantenimiento.
- Onduline bajo teja y termina con tus GOTERAS.
- Impermeabilizaciones de terrazas y fachadas.
- Estructuras de madera.
- Panel sandwich

Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis. Todas las comarcas.





## HERALDO DIARIO DE SORIA

Redacción, Administración y Publicidad: C/ Morales Contreras, 2. Soria. 42003 Teléfono: 975 21 20 63.

#### EL LADO OCULTO...

La sede se estableció en la calle de Manuel Ruiz Zorrilla y se amuebló con los enseres del Centro Republicano

## El Sporting Club Uxama, equipo de El Burgo, ha cumplido cien años



Uno de los equipo iniciales del Sporting Uxama en la década de los 70. HDS

de las gestiones llevada a cabo, que fue aprobada. El tesorero expuso el estado de cuentas, acordando la elevación de la cuota mensual. Se acordó, también, el nombrar de vocal de semana alternativa entre los vocales. Se dio cuenta de la creación del 4º equipo y se designó capitán a Urbano Martín. Acto seguido dimitió la junta provisional, que fue reelegida y se levantó la sesión. El libro, destinado a asentar las actas de las reuniones, con 50 folios útiles, se formalizó, el 16 de agosto, por el administrador de rentas públicas de la provincia de Soria. El equipo de selección, teniendo

JOSÉ VICENTE DE FÍAS BALSA

Fue día 3 de agosto de 1924 cuando

se reunió, en sesión extraordinaria, con asistencia de Ángel Sánchez Ca-

sas, delegado gubernativo y comandante de infantería, la junta directiva provisional, nombrada el año an-

terior para redactar los Estatutos, confeccionar el reglamento y legalizar la sociedad que se bautizaría con

el nombre de Sporting Club Uxama. Junta integrada por Mariano Martín, presidente, comerciante; Gaspar González, vicepresidente, industrial; Gonzalo Morenas de Tejada, secretario, abogado; Julián Ruiz, tesorero, jefe de telégrafos; Enrique Bra-

quehais, jefe deportivo, inspector de

aduanas; Valeriano Almería, jefe de

material, industrial; y los vocales Cán-

dido Marqués y Pedro Andrés, co-

merciantes, Juan Romero, industrial, y Benito Sanz, exdiputado provin-

En la reunión, a las cuatro de la

tarde, el presidente hizo saber a los

presentes la legalización la sociedad.

Por el secretario se leyó la memoria

presente que la sociedad contaba con cuatro, estuvo integrado por Santiago Romero, portero; Santiago Elvira y Enrique Braqueais, defensas; Moisés Fernández, Germán Serrano y Andrés Martín, medios; Manuel Guerrero, Jesús Elvira, José Morenas de Tejada, capitán, Delfín Gil y Jesús Aragón, delanteros. El club vestiría camiseta a rayas verticales, blancas y azules, y pantalón de este último color.

El mismo año, de 1924, se procedió a la adquisición de terrenos destinados al campo de fútbol, para lo que se emitieron acciones por valor de una peseta, siendo los mayores accionistas Gonzalo Morenas de Tejada, Pedro Andrés, E. Escalada, V. Almería, Cándido y Eloy Marqués, a razón de 10 acciones, y Gaspar González, con 20 acciones. Entre los accionistas de una, Abundio Andaluz Garrido; Timoteo Rojo Orcajo, canónigo de la catedral, asesinado en Madrid en 1936, en proceso de beatificación; Manuel Gutiérrez López Gil, también canónigo; Braulio Balsa, Felicísimo Martín, Cayo Ruiz... Con dos, Zenón Giménez. Con tres, Emilio Marco. Con cuatro, Federico Marqués. Con cinco A. Escudero, Romeral, Mariano Martín, Matías Romero y Severino Giménez. El Ayuntamiento, previamente, había procedido a volar, con dinamita, parte de un cerro de Las Serrezuelas.

El local del club se estableció en la calle Manuel Ruiz Zorrilla, número 5, pagando por su alquiler 400 pesetas anuales. El mobiliario, por valor de 850 pesetas, se adquirió al antiguo Centro Republicano, por lo que fue preciso subir la cuota de 50 a 90 céntimos y emitir 85 participaciones de 10 pesetas cada una.

Tal era la calidad de los jugadores que Francisco Gascón llegó a escribir que «habiendo visto jugar al club que representa El Burgo de Osma Sporting Club Uxama me tomo la libertad para decir lo siguiente, ya que lo componen muchachos con mucho entusiasmo y empeño en que este club sea el que represente la provincia de Soria en el juego del foot ball". Opinión que no provocó malestar entre los jóvenes de Soria y más concretamente entre los jugadores de Stade Soriano, pues entonces aún no existía el Numancia. El caso es que los sorianos concertaron un partido con los burgenses, que tuvo lugar el domingo 5 de julio, con el resultado empate a o. Encuentro que fue un cúmulo de incidentes, como se puede leer en el «Porvenir Castellano».

Ya el 13 de agosto se leyó, en reunión del Ayuntamiento, comunicación del club, de 9 del mismo, en la que, con motivo de la celebración en la tarde del día siguiente de un partido de fútbol, solicitaba la cesión, durante la duración del mismo, de los bancos del Teatro, se ordenase a los empleados municipales el riego

del campo de deportes y se prestase la vigilancia necesaria -acaso para evitar lo sucedido con los del Stade-para evitar alteraciones de orden público e injerencias extrañas al de-

Enterada la comisión reunida, así como de que el alcalde no había podido ceder los bancos por precisarlos aquella tarde para otro acto que, presidido por el gobernador civil, había tenido lugar en el Teatro. Ni tampoco que los empleados municipales procedieran al riego, por estar ocupados en otros servicios, concretándose únicamente a requerir el auxilio de la Guardia Civil para lo que afectaba al sostenimiento del orden público.

Se acordó contestar «que la cesión de los bancos del teatro y riego del Campo por los empleados del municipio no puede hacerla esta Comisión ni Ayuntamiento no sólo por que tales servicios son de los que no viene obligado a sostener, si que también porque, sentados esos precedentes, con el mismo derecho se considerarían otras entidades e individuos para que se les prestasen, llegando con ello a que aquellos empleados dejasen desatendidos otros servicios que les están encomendados y revisten carácter exclusivamente municipal, aparte de que el tener que realizar el riego los bomberos de incendios éstos no deben utilizarse más que para el fina que están destinados o en caso de verdadera urgencia».

Para saber más: «Como nació el S.C. Uxama», Burgo de Osma, 1980. PÉREZ FERNÁNDEZ DE VELASCO, Carmelo: «Aproximación a la historia del S.C. Uxama», XXV Aniversario Despiste, El Burgo de Osma, S.A.

